



Presented to the
LIBRARY of the
UNIVERSITY OF TORONTO
by

Dr. Antonio Gomes
Da Rocha Madahil





Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

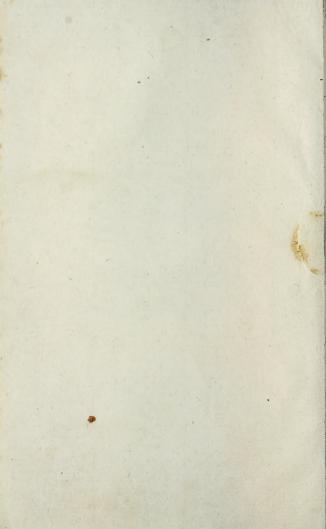

# HISTORIA

DESCOBRIMENTOS,
E CONQUISTAS

DOS

# PORTUGUEZES,

NO NOVO MUNDO
TOMO IV.



## LISBOA

NA OFFICINA DE ANTONIO GOMES.

M D C C L X X X V I.

Com licença da Real Meza Censoria.

Vende-se na logea da Viuva Bertrand e Filhos, Mercadores de Livros junto á Igreja dos Martyres ao Xiado, em Lisboa.

# HISTORIA

S O G

Stafnez de foimbra

PORTUGUEZES,

TOMOTY.



## LISBOA

NA OFFIGNA DE ANTONIO GOMES.

Com licence da Real-Adexic Cenforna.

Vende-ie na logea da Viava Bentrad e Filles, Marcadanes da Livros incua i Igren um Manyres ao Indo, em Lacon.



# HISTORIA

DOS DESCOBRIMENTOS, ECONQUISTAS

DOS PORTUGUEZES,

NO NOVO MUNDO.

# REPERERERED.

### LIVRO XIII.



Noticia da morte de D. Joao de Castro trazida a Portugal caufou muita inquieta-

J. C. 1550. 1551. cao na Corte, e posto que elle devia consiar na grande experien- D. JOAO

Ann. de

cia de Garcia de Sá, que lhe succedeo, com tudo a sua grande idade p. AFcausando todo o reccio, ElRei se de- Fonso terminou a enviar hum novo Vice-Rei, DE NOcujo meregimento conhecido o podesse nonha

#### 4 HISTORIA DOS DESCOBRIMENTOS

descançar sobre o Estado das Indias, Ann. de onde se precizava d'hum homem de J. C. cabeça. Para o que pós os olhos em 1550. D. Affonso de Noronha, filho do Mar-1551. quez de Villa-Real. D. Affonso era D. Joao entao Governador de Ceuta; tinha-se distinguido nas guerras d'Africa, e tinha a reputação de hum bom Official.

D. AF-FONSO DE NO-RONHA VICE-REI

Nomeando ElRei o Vice-Rei, augmentou as suas honras, e os seus foldos, deixou na sua disposição a nomeação do General do mar, e para o lisongear mais tomou o seu parecer fobre os outros empregos das Indias que erao da nomeação da Corte, e fo nelles proveo pessoas do seu gosto. Estes favores foraó contrapezados por huma espécie de conselho de 10, ou 12 pessoas que lhe nomeou, e de quem elle devia tomar os pareceres, ou quando elle os consultasse, ou quando elles se intrometessem de motu proprio a dar-lhos para o bem do ferviço. El-Rei ajuntou a isto longas instruçõens tocantes á Religiao, e á Policia, que eu teria gosto de contar, porque podem ser uteis para todas as Colonias. Porém nada he mais ordinario do que os regulamentos das Cortes, e nada mais mal executado, principalmen-

mente nos paizes remotos. Huma circunstancia muda tudo, e os que tem o Ann. de poder na mao achao tempre pretextos muito especiosos para voltarem as ordens da Corte em seu proprio proveito, e fazerem só o que shes agrada. Tem elles quasi a segurança de serem attendidos. E os subalternos não ignoraó que he perigofo o contradizelos, e ainda mais escrever, se elles o chegaó a descubrir, para os acufar, e criminar.

D. JOAO III. REI. D. AF-FONSO

1551.

RONHA

VICE-REL

O novo Vice-Rei partio de Lisboa no primeiro de Maio de 1500. com huma esquadra de 5 navios, sois mil homens d'embarque, quazi todos os Officiaes ma ores dos diversos poftos, e muita nobreza. Foi a jornada feliz até o cabo de Boa esperança, aonde os navios se separarao. O Vice-Rei passando por fora da Ilha de S. Lourenço, teve os ventos de Este, e soi demandando a Ilha de Ceilao aonde chegou em Outubro. D. Alvaro da Gama e Ataide, que commandava o quinto navio, ainda que nao pode partir se nao a dezoito do mez, por ter o navio mal arrimado, e muito tombado, com tudo foi hum dos primeiros que chegou, seguindo a mesma derrota, e tendo ferrado o porto no

messmo tempo, e fazendo a viagem;
Ann. de assim como a fizera em outro tempo
J. C. Antonio de Saldanha. Sobre o que reparaó os Auctores Portuguezes, pois parece que o mar acatava, e obedecia aos
descendentes do Almirante descubridor
III. REI. da India, porque a nenhum dos Filhos,
Netos, e Bisnetos deste illustre, e

Netos, e Bisnetos deste illustre, e celebre Portuguez, que todos fizeras a mesma viagem, lhes succedeo disgraça alguma no mar.

O Rei de Cota recebeo o Vice-

RONHA
O Rei de Cota recebeo o ViceVICE-REI Rei com todas as honras que pode
idear, e havendo-lhe reprefentado a
fidelidade comque fempre fora unido
á Coroa de Portagal, empenhou-o pollos feus prezentes, e pollos feus bons
modos, a prometer-lhe que mandaria
hum prompto foccorro para o ajudar
contra feu irmao, a quem a facilidade
comque lhe perdoara fo fervira de motivo para de novo fe rebellar contra
elle.

De Ceilaó, partio o Vice-Rei para Coulam, e da hi para Cochim aonde o deixámos, e aonde vimos que chegara demaziado prestes para tirar a Cabral a maior victoria que os Portuguezes podiaó vencer n'estas Regioens. Triste annuncio dos accontecimentos de hum governo taó mal principiado.

Não se havendo aproveitado desta --occasiaó oportuna, dispoz-se Noronha a Ann. de partir para Goa, sem fazer a guer- J. C. ra, nem a paz com os Reis allia- 1551. dos, excepto com o Samorim, de quem recebeo os Embaixadores; e sem D. JOAO que se soubessem as condiçõens do tratado; nem o que se havia passado na Ilha de Ceilao, com hum silho de D. AF-Madune Rei de Ceitavaca, a quem FONSO deo huma audiencia particular, mas nin- DE NOguem della penetrou-o motivo, e de-RONHA cifao.

VICE-RET

Proveo antes de fazer-se á vela para Goa os differentes postos, expedio os navios de Carregação, e em hum delles se embarcou Cabral. Despachou ao mesmo tempo cinco navios para o estreito de Méca, dos quaes deo o mando a Luiz Figueira, depois de o tirar a Jeronimo de Castello-Branco, o qual estimulado disso, desafiou D. Fernando de Menezes filho do Vice-Rei, que o havia pedido para Luiz Figueira a quem apadrinhava.

Depois de se despedir do Rei de Cochim embarcou-se, e vizitou de pasfagem as fortalezas de Challa, e de Cananor, deixou D. Antonio de Noronha, filho do Vice-Rei D. Garcia, com vinte embarcaçõens de remo, para cruzar na Costa do Malabar, e Ann. de dahi foi a Goa, aonde foi recebido J. C. com todas as honras, e festejo publi1551. co, o que sempre nessas occasioens
accontece aos que de novo vem.

Os Nayres apaixonados do defun-Principe de Bardella derao ainda

hum grande attaque de repente á Cidade de Cochim, e derramaraó muito fangue, e obraraó grandes crueldades logo depois da partida do Vice-Rei.
Acudindo porém os Portuguezes os revice-Rei primiraó. Foi fanguinolenta a acçaó,

e nella se perderao cincoenta Portuguezes. Esta soi a ultima de Cabral, e

fez-se á vela para o Reino.

Estava renovada a guerra na Ilha de Ceilao. Madune, que só havia esperado a partida do Vice-Rei, estava na campanha, e fazia grandes destroços. Só estavao cem Portuguezes em Cota, e Columbo, ás ordens de Gaspar de Azevedo, que servia de seitor, e Alcaide mór. O Rei logo os sez armar, e nomeou General das suas tropas a Tribuli Pandar seu cunhado, indo este procurar o inimigo, em varios encontros o maltratou, obrigou-o a passar o rio de Calane, e acampou d'aquem deste rio.

Como a armada estava ao pé;

foi

foi ao acampamento o Rei de Cota, levado da curiosidade de ver comer Ann. de os Portuguezes em hum terrazo ou J. C. varanda aonde estavao, chegou-se a huma fresta, e eisque hum tiro de arcubuz sem pontaria certa o matou. Por D. JOAO muito tempo foraó tidos os Portuguezes III. REI. por authores de huma tao grande aleivosia, nem se duvida que Madune hou- D. AFvesse peitado alguem para similhante fonso acção. Porém para os desculpar, mui- DE NOto tempo depois se disse, que hum Por-RONHA tuguez chamado Antonio de Barcellos, VICE-REI confessar á hora da morte, que havia

fazendo pontaria a hum pombo bravo. Caulou esta morte grande abalo nos espiritos, mas como se ignorava o auctor, nao se pode pensar na sua vingança. Não ficou nos corações mais do que odio, odio proporcionado a idéa do crime, e á horrivel ingratidaó a respeito d'hum Rei como aquelle, que não tinha feito outra coisa, se não bem aos Portuguezes; mas as circuustancias em que se achavaó os obrigou a dissimular.

morto o Rei de Cota, por acazo,

Tribuli Pandar levantou logo o campo para tornar para Goa, para fazer as ultimas honras ao defunto Rei, e fazer reconhecer em seu lugar o

Prin-

#### IO HISTORIA DOS DESCOBRIMENTOS

Principe Dramabella o mais velho dos Ann. de feus proprios filhos, que fendo naf-J. C. cido d'huma irmá do Rei morto, de-1551. via fucceder-lhe, fegundo as Leis da D. João Tinha elle já fido reconhecido em Portugal havia alguns annos. O Rei

D. AFFONSO
DE NORONHA
VICE-REI

de Cota seu tio fazendo-se vassallo da Coroa, enviou huma estatua que representava este moço Principe, com hum rico Diadema todo coberto de pedras, supplicando a ElRei de Portugal que o fizesse coroar, e confirmar como seu herdeiro ligitimo, e a ceremonia soi feita em Lisboa, com

muito estrondo, e apparato.

Isto nao impedio Madune para se fazer herdeiro. Pretendeo que o Reino she estava devoluto pela morte de seu irmao, com preferencia a seu sobrinho. Solicitou o espirito dos grandes, porém inutilmente. Tribuli Pandar seito primeiro Ministro, e achando-se na frente de hum exercito, sustentou os direitos de seu silho pela via das armas, e o sez com fortuna.

Com tudo instruido o Vice-Rei d'esta revolução, e obrigado pelo novo Rei, a hir soccorello, pôz no mar huma poderosa armada para passar para á Ilha de Ceilao. Mostrou bem

### pos Portuguezes, Liv. XIII. 11

pela fua conducta, que tinha fido levado menos pela justiça da causa d'estanna. de te Principe, do que por huma ava- J. C. reza insaciavel, de que se acharáo poucos exemplos similhantes. Porque apenas desembarcou em Columbo, D. Joaó começou a fazer violentas inquiritoens para descubrir onde estavaó os theseuros do Rei desunto, co- D. Astano se desembarcou em feros os principos. Naó sendo satisfeita a sua avida curiosidade meteo em terros os principaes Modeliares, ou Fidalgos do Reivice-Rei no, e á força de tratos, e tormentos procurou tirar d'elles hum conhecimento que naó tinhaó.

Esta barbara conducta alienou suriosamente os animos, e obrigou mais de 600. dos principaes a passar para o campo inimigo. A pezar d'isto nao achando o que procurava, sez dar bustar todo o oiro, prata, joias, e pedras que alli se acharao. A quantia só do dinheiro amoedado passou de cem mil cruzados, sora o que se desencaminhou.

zados, fora o que se desencaminhou.

Depois d'huma taó violenta extersaó, que naó podia ser ordenada por algum titulo decente, o Vice-Rei tirou ainda a este desgraçado Principe 2000 Pardáos em compensação das

def-

#### 12 HISTORIA DOS DESCOBRIMENTOS

despezas que tinha feito para esta guer-Ann. de ra, cem mil pagos logo, e os outros J. C. cem mil depois, fem limitação de ter1551. mo, com tanto que fosse regulado, que
elles ajuntassem as suas tropas para hirem combater Madune, o qual não
sel. abandonariao sem o fazerem presioneiro, ou sem o destruirem inteira-D. AFmente. Foi outro sim regulado que o Vice-Rei repartiria igualmente com o Rei os despojos que tirassem do inimigo. Em execução d'este tratado, o Rei FONSO DE NO-RONHA

VICE-REI de Cota vendeo logo as joias, e pedras preciozas, a baixela d'oiro, e prata do seu serviço, e que tinha salvado do roubo do seu Palacio com este pretexto. Disto sez 80 Pardáos, que deo ao Vice-Rei, que com isto se contentou por entao.

O exercito composto de 4 llheos,

e de 3 Portuguezes, que tinhao o Rei de Cora, e o Vice-Rei na sua frente, se pôz em marcha. Os dessiladeiros em que Madune se tinha forrificado, foraó tomados por viva força, e este Principe obrigado a salvarfe nas montanhas acompanhado fómente de cem homens. A Cidade de Ceitavaca nao tendo o seu Rei para a defender, abrio as suas portas ao Vice-Rei, que fazendo-as logo fe-

char, a entregou ao saquo como se tivesse sido tomada por assalto. Alo-Ann. de jou-se depois no Palacio do Rei, J. C. onde sez o mesmo que tinha seito 1553. nos de Cota, e de Columbo. Saqueou do mesmo modo o Pagode, III. REI. que tinha n'outro tempo respeitado, e que estava cheio de riquesas immensas em Idolos de ouro, e de prata, fonso-carregados de pedraria, e outros moder no mesmo metal, e valor desti-Ronha nados para os sacrificios, e serviço do VICE-REI Templo. Tudo soi carregado nos livros de conta do Estado; porém d'hum modo grosseiro, e consuzo, e que dava hum vasto campo para satisfazer o

do grosseiro, e confuzo, e que dava hum vasto campo para satisfazer o enteresse pessoal á custa do senhor, a quem mostravao atribuilo.

Metade da pilhagem pertencia de direiro ao Rei de Cora confor-

Metade da pilnagem pertencia de direito ao Rei de Cota, conforme o ajuste feito; porém achavaó meio de o frustrarem em tudo, com o pretexto de terem esgotado o thefouro das Indias, com a poderosa armada, que tinhaó feito a sim de o soccorrer. Em sim este pobre Principe pedindo, que segundo o tratado lhe dessem 500 homens para seguir Madune, que sem cessar naó deixava de se restabelecer, e de tornar a começar a guerra com mais sorça que

nunca, recusarao-lhos, por elle nao es-Ann. de tar em estado de pagar os 20% Par-J. C. dáos, que faltavao para os cem mil 1553. D. JOAO III. REI.

D. AF-FONSO-DE NO-RONHA VICE-REI

que devia dar logo. O Vice-Rei com este pretexto julgou ter direito de saltar a sua palavra, e singindo estar com pressa de hir dar ordens aos Navios de transporte, que deviao partir para Portugal, tomou o caminho de Columbo. Deixou 200 homens em Cota para guarda da Cidade, e da Ilha, c nomeou Alcaide Mór a Fernando Carvalho, que devia residir em Columbo.

Antes de se embarcar o Vice-Rei quiz ser pago dos 20 Pardáos que se lhe nao deviao, fez toda a diligencia para apanhar Tribuli Pandar, pai do Rei, o qual fendo disto avisado se falvou. Em falta d'este D. Affonso fez prender o Vigario Geral, que foi apanhado só, e a quem fez responsavel desta soma. O Vigario para sahir da prisão, foi obrigado a vender hum cinto d'oiro per 5 pardáos que entregou, e fez huma obrigação pelos outros 15%. Finalmente Noronha quiz ainda

antes de partir obrigar o Rei a fazer-fe Christao, como se tudo o que elle acabava de fazer não devesse ter dado a este Principe a maior aversao d'huma Religiao tao dezacreditada por pef-

foas

foas cujos excessos faziao horror aos mesmos Gentios, e barbaros. Porém Ann. de este Principe escusando-se por estar J. C. mal feguro em hum Trono ainda vacilante, e attacado por hum competidor tal como seu Tio, e que obraria contra todas as leis da politica, e se exporia a huma revolução inevitavel, deo-lhe com tudo por fiador da boa vontade que tinha hum dos seus parentes que elle pode fazer Christao. O Vice-Rei aprovou as fuas rafoens, trouxe comsigo o parente, que lhe deo por penhor, e o fez passar para Portugal, donde depois de se ter baptisado, tornou para as Indias, e se estabeleceo em Goa.

Joao Henriques, a quem o Vice-Rei tinha deixado, quando partio, a ordem d'apanhar o pai do Rei, e de o enviar a Goa sem outro motivo que o de o resgatar, tentou no principio fazelo com destreza; porém o Rei que penetrou as suas intençoens, lhe rogou, que quizesse suspender huma tal ordem, e que fizesse attenção só á circunstancia dos tempos: Que seu pai estava actualmente com o Principe de Corlas seu primo, com quem tratava o seu cazamento com a filha d'este Principe. Que com o favor desta al-

III. REI.

FONSO RONHA VICE-REI

Ann. de ne, que tinha entrado nos feus Esta-J. C. dos, e ameaçava a huma nova guer-1553. ra. Henrique era homem de bem, ca-p. Joso pacitou-se d'estas razoens, e deo hum III. REI · Salvo conducto para o pai do Rei,

que voltou logo para Cota, donde resolveo marchar ao inimigo para o D. AF-

impedir de se fortificar mais. FONSO

DE NO-

RONHA

Morrendo Henrique nesta viagem, Diogo de Mello, que tomou o seu lugar, sem tomar os seus sentimentos, VICE-REI nao teve respeito algum á alliança fe:ta; e attrahindo o pai do Rei a Cota na boa fé, o meteo em ferros na torre onde guardavao a polvora. Tres dias depois desta prisao, Duarte Deça, de quem já temos falado, e que fez depois tanto mal ás Molucas, tomando o Governo, a mái do Rei, mu-Iher de grande valor, e que indignada do tratamento feito ao seu espozo tinha sahido de Cota, e tinha levado tropas, procurou no principio tratar amigavelmente do seu livramento. Porém Deça longe de escutar as suas proposiçoens, fez-lhe a sua prisao mais cruel. O Rei, e a Rainha nao se des-corsoarao, e crendo que se Tribuli Pandar se fizesse Christao, seria hum meio seguro de o tirar dos ferros, ro-

rogarao aos Padres de S. Francisco que trabalhassem na sua conversão. Estes Ann. de Portuguezes cheios de zelo se empregarao nisto com todo o seu coração, e o baptizarao em segredo, com me-do que Deça se oppozesse a isto. Com effeito indignou-le tanto, quando soube o que se tinha feito, que augmentou o pezo das cadeas ao seu presioneiro, prohibio aos Padres de S. Francisco que o vissem, e o teve muito mais fechado.

1553. III. REI. D. AF-FONSO DE NO-

RONHA-VICE-REI

A Rainha mái recorreo entaó ao artificio. Seduzio alguns Portuguezes á força de dinheiro. Estes fazendo rebentar huma mina da parte do Convento dos Franciscanos, tirarao o pai do Rei da sua escravidao. Tanto que elle esteve em liberdade, pôz-se na frente das tropas, que a Rainha sua esposa the tinha prestes, espathou-se como huma torrente sobre toda a Costa de Galle, abatco todas as Igrejas, passou á espada todos os Ilheos Christaos que lhe cahirao nas maos, queimou hum navio d'hum Portuguez que estava no estaleiro prompto para ser deitado ao mar, e se pôz em estado de fazer guerra aos Portuguezes a ferro, e a fogo.

Deça abismado destes progressos Tom. IV. B te-

- teve mais facilidade em escutar as re-Ann. de presentaçõens do Rei de Cota, que lhe fez comprehender o perigo em que o metia de perder huma Coroa que conservava a sé, e homenagem 1553. da de Portugal, e o prejuizo que d'is-111. REi. fo refultaria ao Rei seu Senhor, e a todos os da fua nação. A paz foi fei-D. AF-

to, e jurada, e logo o Rei fez con-tar a Deça mil crusados em conse-FONSO DE NO-RONHA ctou de lhe dar 50. homens. Porém vice-rei Deça ao ajustar, e ao receber offere-RONHA

ceo só 20 para os quaes sez novas extorsoens, e não os deo.

O que entao houve de mais terrivel he, que no mesmo tempo Deça se ajustou com Madune', que o tinha corrumpido com os seus prezentes. O negocio nao foi tao fecreto, que o Rei de Cota não fosse d'isso avisado, o que o obrigou a retirar as fuas tropas por temor d'alguma traição. Com tudo o pai do Rei vendo esta intelligencia do commandante Portuguez, e de Madune, e temendo ser a victima, procurou reconciliar-se com este ultimo, e fez hum tratado com elle, pelo qual devia esposar huma filha de Madune, que era viuva, e esta tinha huma filha, que havia cafar com o seu

filho segundo, irmao do Rei de Cota. O Rei de Cota sabendo deste tratado Ann. de se afligio muito, vendo-se abandonado de seu proprio pai, e sentia bem que seu pai redusido a huma triste situação trabalhasse menos na segurança da sua persoa, do que a meter-se elle mesmo no perigo de ser desapossado dos seus Estados. Porém este tratado não se effectuou por entaó : a velha Rainha, avo do Rei, e mái de Madune, lhe impedio a execução, indo ella mesma procurar Tribuli Pandar, a quem fez comprehender as consequencias terriveis d'huma alliança tao perniciosa.

Fernando Carvalho, que succedeo a Duarte Deça, não se comportou melhor do que elle, porque recebendo quinhentos crusados para dar 50 foldados, negou os foldados, e nao restituio o dinheiro que tinha recebido. O Rei de Cota não deixou de continuar a guerra, desbaratou Madune sem o soccorro dos Portuguezes, e o obrigou a recorrer á fua clemencia; 20 que se seguio a paz entre estes Principes, e cazamentos de que o

projecto se tinha quebrado.

ElRei D. Joan III. indignou-se muito com a conducta que o Vice-Bii Rei

J. C. 1553. D. JOAO III. REL.

D. AF-FONSO DE NO-RONHA-VICE-REI

Rei tinha tido a respeito do Rei de Ann. de Cota, e sobre as queixas que este J. C. Principe lhe tinha feito, ordenou que tudo Îhe fosse restituhido. Esta era só 1553. D. Joso huma pequena parte da justiça que lhe devia ser feita, e pode ser que nesta III. REI. occasiao se poderia aplicar o que disse o Sophi a hum Embaixador d'ElRei D. AFde Portugal na sua Corte., Elle lhe FONSO , preguntou: a quantos Vice-Reis, e DE NO-"Governadores ElRei seu Senhor ti-"nha seito cortar a cabeça? e sobre RONHA VICE-REI ,, isto o Embaixador lhe respondeo que

, elle nao tinha usado desta severi-, dade com algum; sendo assim, acres-, centou elle, nao conservará muito , tempo o que adquirio com tanto tra-

, balho. ,,

Este castigo tao leve soi causa de que esta mesma ordem sosse tam mal executada, que o Rei de Cota nao cobrou 200 Pardaos se nao em disferentes termos, e que lhos davao com huma mao para lhos tornarem a tomar com a outra com usura. Foi igualmente causa que os Commandantes que se sucrea que os Commandantes que se sucrea de luccediao huns aos outros em Ceilao, aproveitando-se d'huma parte do mao exemplo do Vice-Rei, e da outra contando com a fraquesa, ou espécie de dissimulação do governo

que naó fabia punir taó grandes excessos, excedião muito os seus pre- Ann. de decessores em materia de roubos, de J. C. injustiças, e de perfidias. Com esfeito Assonso Pereira de Lacerda, que veio depois de Fernando de Carvalho, se ajustou ainda mais claramente com o inimigo, recebendo dinheiro de duas partes, e Madune que era por extremo meigo, e velhaco, dirigio os negocios com tanta habilidade, que fazendo guerrear pelas fuas intrigas aos Portuguezes com os seus amigos, e feus aliados, excitou entre elles huma guerra civil, onde teve o gosto de os ver brigar, e se destruirem mutuamente, e augmentar as esperanças, que tinha concebido de expulsar huns, e submeter inteiramente os outros.

O Vice-Rei estando para tornar da sua viagem de Ceilao para Cochim alli soube, que o Rei de Cambe, hum dos 18 Principes confederados do Malabar, retardava a carga dos navios, que deviao tornar para Portugal, occupando os rios, e correndo fobre todos os que trafiao mercadorias para Cochim. O negocio parecendo d'hum exemplo perigoso, e d'huma grande consequencia para o futuro, resolveo-

1553. D. JOAO III. REI.

D. AF-FONSO DE NO-RONHA VICE-REI

fe no Confelho, que marchariao in-Ann. de cessantemente contra este Principe, e que se nao pouparia nada para o destruir. Depois desta resolução o Vice-Rei to-1553.

Depois delta refolução o Vice-Rei tomou todas as pequenas embarcaçõens que pôde achar, e formando huma armada de 4 Portuguezes, foi procurar o inimigo que tinha hum campo de 30 homens, com os quaes tentou em vao impedir o defembarque.

A vanguarda Portugueza commandada por D. Fernando de Menezes filho do Vice-Rei, fazendo recuar os inimigos, e ganhando o terreno, todo o resto desembarcou sem trabalho. Alli houve com tudo hum combate mui vivo, oude foraó mortos quafi quarenta Portuguezes, entre os quaes se acharao algumas pessoas de distinção. O exercito victorioso sez estrago, saqueou as Cidades, e principalmente os Pagodes, cortou os páos das palmeiras, e dessolou as terras. Depois o Vice-Rei, contente da fua expedição, se retirou para Cochim, d'onde partio depois para Goa, deixando em Cochim D. Fernando de Menezes seu filho com 500. homens, substituindo a seu sobrinho D. Antonio de Noronha, por causa d'huma serida que recebeo nesta ultima acção, outro D.

Antonio de Noronha filho do Vice-Rei D. Garcia, para commandar no Ann. de seu lugar a armada que andava a cor- J. C. fo fobre a Costa do Malabar. Com tudo Luis de Figueira que 1553.

tinha sido enviado com sinco sustas D. JOAO para o Estreito para ter noticias dos III. Rei. Frotas dos Turcos, deixando escapar a occasiao de combater hum D. AFcelebre Armador Turco chamado Zafar, FONSO que corria estes mares com sinco ga- DE NOliotas, o encontrou depois para sua in- RONHA felicidade. Figueira attacou-o com hum VICE-REI valor que o corsario naó pode deixar de admirar ; porém fendo abandonado no combate pelos Capitaens das outras quatro fustas, foi morto, e a sua fusta romada pelo inimigo. Estes Portuguezes que fugirao entao, mostrarao que nao erao da tempera dos homens, que tinhao combatido debaixo dos Albuquerques, e que as Indias os tinhao amolecido mais, que os foldados d'Anibal o tinhao sido com as delicias de Capua. Hum d'el-

les não oufando mais tornar ás Indias, foi deitar-se sobre as Costas da Abissinia, onde entrou no serviço do Imperador da Ethiopia. Os outros tendo o animo de virem a Goa, forao presos, e livres por tempos; po-

tem

#### 24 HISTORIA DOS DESCOBRIMENTOS .

Ann. de zo da fua nação, que não fofre os J. C. fracos. Com tudo tiverão pouco de1553. pois companheiros da fua infamia por hum cafo todo fimilhante.

D. JOAO

D. AF-FONSO DE NO-RONHA VICE-REI

Solimao Imperador dos Turcos, hum dos maiores Principes que tiverao os Musulmanos, altivo com as prosperidades d'hum longo Reino, c dos progressos rapidos que tinha feito nas tres partes do antigo Mundo, estava muito attento a adiantar as suas conquistas da parte da Arabia, e da Persia. A tomada d'Adem o tinha infinitamente lisongeado: quasi no mesmo tempo os seus Generaes se tinhaó apoderado de Baçorá para fima da embocadura do Tigre, e do Euphrates, o que lhe tinha feito conceber a esperança de se fazer Senhor de todo o Golso Persico. No sim do Vice-Reinado de D. Joaó de Castro era que os Turcos tinhaó en-trado nesta ultima praça pelo favor d'alguns Principes Arabes. Os Portuguezes sentirao entao de que consequencia lhes era ter por visinho hum inimigo tao poderoso; porém elles desprezavao tomar as medidas neces-'sarias para os apartarem. A tomada de Catife, que o Bachá de Baçorá

tomou do mesmo modo por via de intelligencia secreta, os despertou. O Ann. de mal os feria entas de mais perto. A J. C. praça pertencia entas ao Rei d'Ormuz. 1553. Este Principe alli perdeo huma grande renda, e devia temer a Ilha de Baharem.

Este Principe em fim, e D. Alvaro de Noronha Governador d'Ormuz deraó logo o aviso da tomada d'esta praça ao Vice-Rei que recebeo no mesmo tempo Embaixadores do Rei de Baçora, o qual juntamente com alguns Principes Arabes inimigos dos Turcos, tinha formado hum campo de 308 homens, e o folocitava para se ajuntar a elles, com promessa, que s'elle o restabelecesse na fua Capital, elle lhe cederia a Fortaleza da entrada do Porto, e ametade do producto do rendimento das Alfandegas. Lisongeado com estes offerecimentos vantajosos, o Vice-Rei despachou seu sobrinho D. Antonio de Noronha, a quem deo 1 \$200 homens, fere galioens, e quarenta e duas embarcaçõens a remos.

Chegando D. Antonio a Ormuz, alli tomou ainda tres mil homens dos vassallos do Rei, que foras commandados por Rais Seraph seu primeiro

D. AFFONSO
DE KORONHA
VICE-REI

#### 26 HISTORIA DOS DESCOBRIMENTOS.

Ministro. A guarnição de Catife se Ann. de defendeo bem por oito dias; porém J. C. vendo as brechas seitas, e nao se jul1553. gando em estado de supportar hum asfalto, sahio de noite sem que sosse perD. JOAO cebida a sua retirada, se nao quanIII. REI. do nao era já tempo de a seguirem.
Sendo tomada a praça assim sem esusendo tomada a praça assim sem esusendo tomada, se quiz obrigar a defendela, e a ter nella guarnição.
RONHA A precipitação comque sizerao rebenVICE-REI tar as minas, sez comque custasse a vida a 40 Portuguezes, entre os quaes se acharao muitas pessoas de conside-

ração.

De lá D. Antonio fez derrota para Baçorá, e a teria tomado infalivelmente a não fer hum estratagema do Bachá que alli commandava. Porque em quanto D. Antonio esperava na embocadura do Eufrates, a resposta das cartas que tinha escrito ao Rei de Baçora, e aos Principes Arabes seus alliados, este habil homem, que tinha occupado todas as passagens por onde elles podiao ter communicação, apanhou as cartas de D. Antonio, e contra sez logo outras em nome do Rei da Baçorá, e dos Principes alliados, por onde mos-

trava que todos os Principes da melma Religiao d'elle, se ajustavao com Ann. de elle para lhe entregarem D. Antonio, J. C. e todos os Portuguezes; e que por esta mesma causa, tinhao enviado

as fuas carras originaes.

O Bachá fez ler estas cartas em III. REI. publico, de modo que dois moços Italianos escravos as poderao ouvir, ver, e reconhecer o sello, e a letra de D. Antonio. Deixando depois esca-DE NOpar estes dois escraves por designio, porém sem que pareceise savorecer a sua fugida, estes se resugiarao em casa de D. Antonio a quem avisarao de tudo. D. Antonio, e o seu Conse-Iho desconfiarao que alli podia haver algum estratagema da parte do Bachá, ou alguma perfidia da parte dos desertores. Porém estes deserrores deraó provas taó autenticas da sua boa se, e reconhecerao distintamente a letra, e o sello de D. Antonio confundidos com muitos outros, que não julgarao ser prudente passar à vante. Assim o Bachá alcançou o sim que se tinha proposto, e D. Antonio deixou a mais bela occasiao de romar Baçorà, sem que lhe podessem imputar que nisso tiveste culpas.

O Bacha nao deixou de dar avi-

1553. D. JOAO

D. AF-FONSO RONHA VICE-REI

- fo logo á Porta de tudo o que se ti-Ann. de nha pensado. Solimao pondo o ne-J. C. gocio em deliberação no Divan, deo depois ordens de armar 25 galeras em Suez, de que deo o commando a hum Official de reputação, chamado Pirbec. Este recebeo ordem em particular de fazer toda a diligencia possi-D. AFvel de condusir as galeras do mar Ro-FONSO xo no Golpho Persico, sem come-DE NOter hostilidades em parte alguma, prin-RONHA cipalmente contra os Portuguezes, aos VICE-REI quaes elle devia pelo contrario procurar ocultar-se se fosse possivel, até á fua chegada a Baçorá, onde acharia novas instruçõens. Estas instruçõens enviadas ao Bachá da Baçorá, traziao ordem a este Bachá que juntasse as suas forças ás de Pirbec, que fossem juntos com o maior segredo possivel, pôr cerco defronte d'Ormuz, e nao desistirem d'elle sem que a praça fosfe romada.

A noticia dos preparativos que faziao em Suez se espalhou logo até Ormuz, e depois ás Indias, onde causou hum grande rumor. Com tudo Pirbec sez a deligencia que lhe tinha sido prescrita, porém executou mal as suas ordens no mais: e ou porque sosse picado do ciume de o submete-

rem

rem ao Bachá da Baçorá, ou porque se deixasse possuir da inveja de fazer Ann. de presa, ou porque se julgasse em estado elle só, de executar grandes coisas que lhe podiao ser comitidas, soi cahir sobre Mascare, e de pois de 18 dias de cerco, Joao de Lisboa que alli commandava com 60. Portuguezes lhe entregou a praça, com condiçõens que o barbaro não cumprio, fazendo-os pôr a todos a ferros, de pois de lhe

prometer a liberdade.

Sobre a relação que fizerão as curvetas que tinhaó enviado ao descobrimento da chegada dos Turcos a Mascate, a confuzaó foi taó grande em Ormuz, que a Cidade foi quasi logo abandonada. Os habitantes mais ricos se retirarao á Ilha de Qeixome, ou para ás terras, porém com tanta precipitação, que deixarão a maior parte dos seus effeitos. No que toca ao Rei, se pôz em coberto na Forraleza, com as fuas mulheres, feus filhos, e os seus principaes Ministros. D. Alvaro de Noronha, tinha municiado bem a praça, e fe achava ter perto de 900 homens para a defenderem.

Pirbec chegou poucos dias depois, e achando a Cidade desemparada, saque-

J. C. 1553. D. JOAO III. REI.

D. AF-FONSO DE NO-RONHA

VICE-REE

-queou-a, e a arruinou. Começou de-Ann. de pois o cerco da Fortaleza, lançon as linhas, e levou os seus reductos, preparou as suas battarias, e fez hum 1553. grande fogo d'artilheria. Responde-D. JOAÓ rao-lhe da praça com o mesmo vigor, III. REI. e ainda com mais felicidade pela habilidade d'hum mestre artilheiro que D. AFapontava tao justo, que dava na boca FONSOdo canhao do inimigo, e fez rebentar DE NOmuitos em pedaços, e descavalgou ou-RONHA

VICE-REI O 1

Os dois partidos inimigos nao conheciao as suas forças. Pirbec julgava os Portuguezes muito mais fracos, e os Portuguezes supunhao os Turcos muito superiores ao que erao, segundo o ordinario dos que tomao medo, e que engrossao sempre a si mesmo os objectos. Tanto que foras instruidos d'huma parce, e d'outra, Pirbec vio que só faria inuteis esforços, e D. Alvaro de Noronha teve muito trabalho para conter a sua gente, pela pouca subordinação que havia na milicia Portugueza, costumada a amotinar-se quando x prudencia queria pôr algum obstaculo ao ardor temerario, que a arrebatava nas occasioens de adquirir gloria.

Antes de levantar o cerco, Pirbec enviou hum trombeta ás portas

da Fortoleza, para tratar do resgate dos Portuguezes apanhados em Masca- Ann. de te. Este trombeta era hum Comitre J. C. Italiano, que condusia comsigo a mu-Iher de João de Lisboa, e dois velhos, de quem ella tinha sido consia- D. JOAO da, e que tinhao sido presos com ella em huma Terrada, onde o seu marido a tinha embarcado antes do cerco para a falvar. Pirbec fazia d'elles hum presente por civilidade ao Go-DE NOvernador, como rambem de dois ma-RONHA rinheiros que tinhao ficado presos entre dois remos da galera, que tinha dado cassa a huma das curvetas do descobrimento.

D. Alvaro que nao fabia a necessidade em que se tinha achado João de Lisboa, e que o tinha obrigado a renderse, não quiz resgatar os prefioneiros, nem aceitar o prezente que Pirbec lhe fazia desta mulher, e dos velhos, para castigar n'ella a fraquesa de seu marido. No que toca aos ma-rinheiros que nao erao culpados, elle os recebeo e recompensou o prezente por outros que enviou ao General, e com que Pirbec ficou muito satisfeito : porém como da fua parte, elle julgou injuriozo tornar a receber huma dadiva que tinha offerecido, fez,

III. REI.

D. AF-

expôr na praça a mulher, e os veAnn. de lhos, que forao nesta occasiao mais
J. C. obrigados aos sentimentos d'honra des1553. te Turco, do que á humanidade do
Governador. Pirbec sez-se á vela para
D. João á Ilha de Queixome. Não o esperall. Rei. vão alli, onde sez huma preza imense a, e de lá continuou a sua derrota

para Baçorá.

FONSO-DE NO-RONHA VICE-REI

O Vice-Rei avisado por muitas partes differentes da marcha dos Turcos, e depois do cerco d'Ormuz, se dispôz a hir pessoalmente para o fazer levantar, e combater a frota Ottomana. A em que elle se embarcou constava de 80 velas, entre as quaes havia 30 navios grossos. Porém tanto que chegou a atravessar Diu rece-beo cartas muito circunstanciadas de D. Alvaro, que o avisava de se ter levantado o cerco, e da retirada de Pirbec. Sobre ifto convocando o confelho, julgarao conveniente que o Vice-Rei retrocedesse o caminho, e acrecentarao, que bastava enviar huma esquadra para guardar as gargantas do Golpho Perfico. O Vice-Rei voltou para Goa, e enviou seu sobrinho D. Antonio de Noronha, com 12 Galioens, e 20 embarcaçõens ligeiras, com ordem de crufar nestas gargantas até

ao mez d'Abril, depois do que, elle devia hir substitur D. Alvaro de No-Ann. de ronha no seu governo d'Ormuz, e J. C. deixar o commando da sua Esquadra a

Diogo de Noronha Corcós.

D'outra parte o Bachá da Baçorá D. JOAO formou suas queixas á Porta, sobre a conducta de Pirbec, e sobre a sua desobediencia. Nao ignorando Pirbec D. AFo serviço que o Bachá lhe tinha feito, nao julgou conveniente esperar alli a resposta d'huma Corte, que fazia pouco caso da vida dos seus Governadores. Persuadio-se, que como se tinha enriquecido de mais de hum milhao, o seu dinheiro lhe abriria as portas da clemencia do Principe, e que o deixariao por hum numero de bolças, e os presentes secretos, que faria aos Ministros. Tornando em fim a partir com toda a sua preza, que meteo em tres galeras ligeiras, chegou em pouco tempo a Suez, escapando á frota de D. Antonio de Noronha, que a observava, e á de D. Pedro d'Ataide, que crusava perto do estreito de Meca. Passando de la a Constantinopla com a mesma diligencia, onde chegou muito depresa para leu damno ; porque o Gram Senhor que fazia mais caso da obediencia, que Tom. IV. de-

FONSO-

Ann. de do o mais, lhe fez cortar a cabeça.

J. C. Hum mez antes da chegada de

1553.

Pirbec a Constantinopla, houve hum
grande rebate que apressou a sua ruina. Este rebate soi causado pelas noticias, que tinhao chegado no mesmo tempo de Baçorá, e do Cairo,

D. AFFONSO
DE NORONHA
VICE-REI

duas poderosas frotas, que os Portuguezes tinhaó posto no mar, das quaes huma devia crusar no Golfo Persico, e a outra junto do estreito de Meca, de modo que o Gram Senhor, receando o Sepulchro de Mafoma, fez partir logo hum Official com ordem de hir tomar a Baçorá 15 galeras da froța de Pirbec, e de vir guardar as gargantas do mar Rouxo. Este Official chamado Morad-beg, era o mesmo que tinha sido obrigado a abandonar o posto de Catife a D. Antonio de Noronha. O dezejo que tinha de recobrar a sua honra, the fez solicitar esta comissão em Constantinopla junto do Gram Senhor, elle a conseguio pelo favor, e protecção de alguns Bachás seus amigos.

Morad-beg fez huma das mais extraordinarias diligencias para hir a Baçorá, onde chegou no fim de Julho de 1552. Aprontou logo 15 galeras,

que

que forneceo de provisos, da me-lhor artilheria, e da melhor gente. Ann. de Diogo de Noronha da sua parte, que J. C. tinha succedido a D. Antonio, e reunio á sua frota a de D. Pedro d'Ataide, se fez á vela no principio do mesmo mez. As suas curvetas noticiando-lhe a partida das galeras de Baçorá, levou ancora, e passando da Costa da Arabia á da Persia no Golfo, elle as encontrou, e começou a DE NOvarejalas, fem oufar com tudo chegar RONHA a abordagem, porque ellas fe formavao muito perto da terra. As galeras da outra parte respondiao perfeitamente com a sua artilheria, e mosque-taria, de modo que o Galiao do Ge-neral surado ao lume d'agua, hia á pique, e elle soi obrigado pelos rogos dos seus Officiaes, a passar para ourro.

Para maior infelicidade caloù o vento pelas dez horas da manhá, e toda a frota se vio em calmaria podre, os navios apartados huns dos outros, sem poderem manobrar nem soccorrer-se. Morad-beg aproveitando-se da sua superioridade investio o Galiao de Gonçalo Pereira Marramaque, que se achava separado dos outros hum tiro de canhao. Rodean-Cii

1553 D. JOAO III. REI.

FONSO VICE-REE

Ann. de hum tao grande fogo, que o crivarao, J. C. levarao-lhe todas as suas guarda-fogos, fua mastreação, seu castelo de proa, e poupa, de modo que não lhe restava mais que a carcassa. Perei-111. REI. ra se desendia como hum Heróe, e animava toda a fua gente, da qual D. AFnao havia ninguem, que nao estivesse

FONSO cuberto de feridas, como elle. DE NO-

RONHA

Neste tempo, Diogo de Noronha se desesperava, e arrancava a bar-VICE-REI ba, e os cabellos, lançavasse contra á ponte, como hum homem fora de si. O vento nao refrescou se nao sobre a tarde. Morad-beg contente da fua Jornada, tocou á retirada, e tomou o Euphrates, onde a frota Portugueza o não pôde feguir, e Noronha foi obrigado a tornar para Ormuz, sem ter seito outra cousa mais do que dar caça a hum navio, que Pirbec tinha tomado aos Portuguezes, até encalhar, e se despedaçar.

Ainda que fosse bela a acção de 1552. Morad-beg, a Porta lha tomou mal 1553. 1254.

por nao ter passado á vante, para hir ao lugar a que era destinado. Alechelubi famoso Corsario acreditado nesta Corte, homem poderosamente rico. e que tinha sido recebedor da Fazen-

da

da no Cairo, querendo ter esta com-missao, reprehendeo altamente a esco- Ann. de lha que tinhao feito de Morad-beg, J. C. dizendo:,, Que não devião ter espe-, rado outra coisa d'hum homem, que , tinha defendido tao mal Catife, e " o tinha abandonado, taó cobarde-, mente., O favor, e o credito que elle tinha, sez com que pozessem D. AF-nelle os olhos; para reparar as cul-pas dos seus predecessores, e se soi a ponya-Baçorá.

D. Fernando de Menezes filho do VICE-REI

Vice-Rei, que tinha sido enviado neste anno de 1554, para crusar perto do estreito de Meca, com ordem de tornar depois d'hum certo tempo a Ormuz, para vigiar sobre estas galeras, fez taó boa guarda, que foi instruido a proposito da sua marcha; e Bernardino de Sousa que tinha succedido a D. Antonio de Noronha no governo d'Ormuz, concertou-se de tal modo com o General, que depois que as galeras entrarao no Golfo Persico, Sousa foi occupar a emboradura do Euphrates com hum galiao, e 4, ou 5 navios mercantes, que tinha armado á sua custa, a sim de lhes fechar a passagem, e a esperança do retorno, no cazo que D. Fernando

RONHA-

podesse cortar-lhes o caminho, e obri-

Ann. de galos a retroceder.

J. C. Com tudo as galeras passarão o estreito d'Ormuz, e entrarao no mar da Arabia. D. Fernando pondo-se no seu feu seguimento as acuou junto de lha. Alechelubi mostrou recuzala, e se

D. AFFONSODE NOBONHA

Tha. Alechelubi moltrou recuzala, e se
meteo com a terra o mais que pôde.
A armada Portugueza o tinha como
fechado. Toda a dificuldade consistia

em dobrar hum cabo. Alechelubi o VICE-REI dobrou com as nove primeiras galeras, nió obstante o grande sogo dos Portuguezes, porém as outras feis ficarao cortadas. Ellas forao logo abordadas pelas caravelas, de que algumas foraó quasi encalhar com a intençaó de as afferrarem. Em fim depois d'hum combate muito cruento, foraó tomadas. Depois d'esta perda, Alechelubi naó ousando mais tomar a derrota de Suez, e de Constantinopla, onde teria pa-gado com a sua cabeça, sez a de Cambaia, seguido sempre pelas caravelas, que não deixarão de lhe dar caça. Sete d'estas galeras tendo entrado no Porto de Surrate, alli forao fechadas por Jeronimo de Castello-Branco, Nuno de Castro, e Manoel de

Mascarenhas, que as tiverao bloquea-

das

das, até que por hum ajuste feito com -Caracem, Commandante de Surrate, Ann. de ellas foraó defalvoradas, e despedaça- J. C. das, no governo de Francisco Barreto. As outras duas perseguidas por D. Fernando de Monrroi, e Antonio de Valadares, forao obrigadas a se hirem encalhar na Costa de Damao, e de Daru, onde se despedaçarão. De sorte que destas galeras não escapou huma, e D. Fernando de Menezes por esta bela victoria, reparou bem a desaventura que tinha tido defronte da Cidade d'Offar, donde os Fartaques o tinhao obrigado a se retirar com vergonha, e com perda.

Os Principes alliados do Malabar estavao sempre em armas, e desolavão inteiramente o commercio, de modo que os navios de transporte não podião fazer a sua carga, e erao obrigados a voltar quasi em vazio, ou a se fretarem para os enteresses dos Particulares, o que fazia grande prejuizo aos enteresses da Coroa. O Vice-Rei recebendo fortes queixas quando chegou a Baçaim, na sua vinda de Diu, e do expedição d'Ormuz, despachou á Cochim Francisco Barreto para reprimir a ousadia d'estes Principes. Barreto fez tudo o que dependia d'hum

1554. III. REI.

D. AF-FONSO DE NO-RONHA-VICE-REI

Ann. de tao Malabar de Nação, e Christao de J. C. profissao, chamado Vasco, pôz toda 1554. a sua prudencia, e todas suas forças D.JOAO em disgraça. Cochim consiste em ter-ras alagadiças, e em huma infinidade il. REI de Ilhotas, sechadas por muito pequenos canaes: este homem que sabia perseitamente o labarinto, alli sazia D. AF-FONSO o officio de Partidario com pequenos DE NOcaturs armados; corria sobre todos os RONHA bateis que trasiaó especiarias, e os to-VICE-REI mava: tinhao enteresse de o apanhar, mas escapava por todos estes desfiladeiros, com huma tal felicidade que fe achava em toda a parte onde ti-nha preza que fazer, e desaparecia aos olhos de todos os que o procura-vao, o que punha Barreto em deses-

peração.

Quasi no mesmo tempo hum Pirata Turco, alcançando Provisoens do Samorim para andar á corso, armou 14 embarcaçoens, e soi cahir sobre os Paravás nas Costa da pescaria, onde S. Francisco Xavier tinha formado huma tao bela Christandade. Tinha tomado Punical, onde commandava Manoel Rodriguez Coutinho, que tinha ás suas ordens huma guarnição de 70 Portuguezes. Estes depois de terem

obrado com valor tudo o que pode-rao, se retirarao para hum Naique da Ann. de visinhaça, que violando a respeito d' J. C. elles a fé publica, os meteo todos em ferros. A noticia desta disgraça vindo a Cochim, excitou a compaixao de D. JOAO todos por esta pobre Christandade, que o Carsario tyranisava tambem, em razão da Religião, mais que pelos D. AFseus bens. Nao sabiao que remedio fizessem a este mal, o thesouro estava vazio, e a Camera naó estava em estado de fazer huma armada. Gil Fernandes de Carvalho, ainda todo brilhante com a gloria que acabava de ganhar em Malaca, a qual tinha falvado pela bela victoria que conseguira dos Javas, se offereceo com muito zelo a fazer a armada á sua custa, com tanto que lhe fornecessem navios. Aprontaraó-lhos; as fuas liberalidades fizerao o resto, e foi logo prestes. O inimigo, que elle encontrou, teve logo sobre elle huma vantagem. O navio de Lourenço Coelho tocou sobre huma ponta, que Carvalho naó pôde dobrar. Todos os do navio forao passados á espada á sua vista, sem que elle os podesse soccorrer; porém nao sem vingarem elles mesmos a sua morte, combatendo

VICE-REI

Ann. de guinte, que foi o da Assumpção, o J. C. Corsario lhe offereceo pessoalmente o 1554. combate. Brigarao d'ambas as partes com todo o calor possivel: porém Carvalho foi de tal modo vencedor, que os inimigos ficarao inteiramente destruidos. O persido Naique foi mais facil

D. AF-FONSO DE NO-RONHA VICE-REI

cm fe ajustar sobre o resgate dos seus presioneiros, e Manoel Coutinho restabelecido no seu posto, recobrou tambem huma grande parte dos effeitos, que o Corsario lhe tinha tirado.

A pouca felicidade que tinha Barreto em Cochim obrigou o Vice-Rei a hir lá pessoalmente. E para este effeito pôz no mar huma poderosa armada, e apenas se fez a vela, foi encontrado pela de Diogo de Noronha, que voltava d'Ormuz, e condusia com figo Gonçalo Pereira Marramaque, o qual se tinha defendido muito bem contra as galeras de Morad-beg. Fizeraó diversos conselhos para saberem de que modo poderiaó haver-se para foccegarem os Principes confederados, e concluirao em fazerem estrago em certas Ilhas do Principe de Bardelle, que chamavao as Ilhas mergulhadas. Fizerao-no com toda a paixao, e animosidade a mais inflamada. Gomes da Sil-

Silva foi deixado para continuar a guer-ra depois da partida do Vice-Rei. Ef- Ann. de te fez as coulas com menos gente, J. C. e pode ser com mais vantagem; porque alli se portou com mais modera-ção, e menos violencia. Obrigou o inimigo a pedir paz, que lhe concede-rão com as condiçõens que lhe qui-

serao impor.

Apenas os negocios estavão acabados naquella parte quando se levantarao novos em outra parte. Sultao RONHA Mahmud Rei de Cambaia, fazendo-VICE-REI se odiozo pelas suas tyranias, foi asfacinado por hum dos Fidalgos da Corte, em que elle mais confiava. Hum filho foi alçado depois d'eile ao Trono. Madre-Maluco tomou a Regencia, e a tutela d'este Principe. Muitos Fidalgos descontentes tomaraó d'isto occasiao de se sublevar, para se fazerem independentes. Abix-Cao Abexim de Nação, que commandava em Novadaguer pelo Rei de Cambaia, no destricto de Diu, foi hum d'aquelles, e em lugar de bulcar como bom politico, para si a proteção des Portuguezes que tinha em seu poder, começou a inquieralos. Não o corregindo nada as queixas que lhe fizerao, chegarao á acçoens. D. Diogo d'Al-

1554. D. JOAO III. REI.

> D. AF-FON50

meida Governador das Fortalezas, fez Ann. de huma irrupção na Cidade na frente J. C. de 500 homens, e a entrou, e faqueou, e a encheo de fangue, e mortandade. D. João Abix-Cão ficando mais prudente por esta execução militar, entrou hum pouco em si mesmo, pedio perdão, alcançou-o, e se mostrou por algum tempo tão agradecido, quam pouco o

FONSO
DE NORONHA
VICE-REI

tinha sido antes. D. Diogo d'Almeida acabava de entrar neste governo, quando foi desapossado por huma ordem da Corte. Huma mercê que ElRei lhe tinha feito, porém com alguma reprehensaó, o tinha picado. Estava já embarcado, e prompto para sahir do porto de Lisboa. Teve o atrevimento de escrever a ElRei d'hum modo improprio a hum vassallo. ElRei nao o quiz punir entao. Deixou-o partir. Po-rém no anno seguinte enviou ordem ao Vice-Rei para o privar de todo o emprego, e de significar-lhe da sua parte, que elle o tinha seito riscar da lista da sua Casa, e dos seus Officiaes. Belo exemplo para enfinar a todo o vassallo, de que modestia deve usar a respeito do seu Soberano.

D. Diogo de Noronha Corcós, que tinha fuccedido a Almeida, não

foi

foi mais sofrido do que elle. Os -Mouros, e principalmente os Abexins Ann. de arrenegados, tornando a começar as J. C. fuas insolencias, sahio elle com 600 homens, e os obrigou a defam-parar a Cidade. Cid-Elal que alli commandava por Abix-Caó, fe tinha fortificado em hum posto muito bem defendido: porém o posto estando quasi para ser escalado, foi rendido por ajuste, e os situados sorao DE NOfelices em fahirem com vida falva. Abix-Caó correo a foccorrer os feus com 48 homens muito tarde para elles, e muito depressa para perturbar a vantagem, que Noronha tinha confeguido. Porque D. Diogo enviando ao encontro do inimigo Fernando Castanhoso, com 120 homens para o deter, este partio como louco, sem esperar que viesse toda a sua gente. Trezentos cavalos que faziaó a vanguarda inimiga, o pozeraó inteiramente em desordem, que tocando á reti-da, se vio redusido a 17 homens, que foraó todos degolados com elle. Diogo de Noronha com esta noticia deixando-se transportar da colera, e d'huma cega temeridade, Luiz Cabral feitor o agarrou, rogando-lhe que considerasse o perigo a que se hia

D. AF= FONSO

hia expôr elle, e a Fortaleza.,, Se Ann. de eu morrer, disse bravamente, que me J. C. importa o que acontecer depois de D. JOAO lhe custon o Vice-Reinado das Indias. Porque sendo contada na Corte quan-do se tratava delle para este em-prego, ella impedio de o nomea-III. REI. D. AFrem. Com tudo D. Diogo tendo fa-FONSO hido, e fazendo attacar os trezentos DE NOcavallos, elles se retirarao. Elle mes-RONHA mo, tornado hum pouco do seu trans-VICE-REI porte, fez tocar a retirada, e depois de ter feito arruinar o posto, que os inimigos tinhao fortificado, fez fechar as portas da Cidade, e dispôz a gente, e a artilheria sobre as muralhas, e com isto rompeo todas as medidas de

Abix-Cao, que se apresentou no outro dia muito inutilmente.

D. Affonso de Noronha tinha tido o governo dos negocios por quatro annos, sem ter respondido á grande idéa que d'elle tinhaó concebido,
quando a Corte lhe enviou hum successor, cujo merecimento era capaz
de fazer sombra a qualquer outro. Era
D. PEDRO este D. Pedro Mascarenhas que tinha

D. PEDRO este D. Pedro Mascarenhas que tinha MASCA- concorrido para o governo das Indias RENHAS com Lopo de Sampaio, e que device-REI. pois de ter sido longo tempo o ter-

ror dos Mouros em Affrica, no governo de Azamor, veio em fim fa- Aux. de zer naufragio sobre as Costas de Por- J. C. tugal, e morrer onde julgava achar a sua salvaçeó, e o seu descanço.

O Vice-Reinado das Indias, que D. JOAO podia ser para outro qualquer huma grande recompença, foi para este huma difgraça, e huma especie de desterro. D. PEDRO Encarregado da educação do Infante D. Joao herdeiro de Portugal, o ca-RENHAS racter de fuas virtudes accommodandose pouco com a idade d'hum Principe, que começava a levantar-se, desagradou pelo mesmo morivo que lhe devia fazer o merecimento para com o Rei. As Indias abriraó huma porra honrada para o apartarem. Elle se escuzou pela sua idade de 70 annos. As fuas representaçõens, e as lagrigrimas da sua espoza forao inuteis, e elle foi obrigado a fazer hum novo facrificio da fua obediencia.

Chegou a Goa, para alli morrer hum anno depois de ter entrado na posse do seu Vice-Reinado. E ne le pouco rempo nao fez mais do que começar os negocios, que Francisco Barreto, o qual tomou o governo depois delle por ordem das successoens, foi obrigado a seguir. Eu

1554.

VICE-REI.

-acabarei aqui o que lhe diz respeito, Ann. de pelo elogio d'este grande homem, o qual deixou para sempre a reputação de ter sido hum dos Cavalleiros mais completos, hum dos maiores Capitaens, hum Embaixador dos mais mag-111. REI. nificos, hum dos melhores juizos para o conselho, hum modelo das vir-FRANCIStudes para educar hum Principe, e além CO BARd'isto com muita gravidade, e hum RETO GC- Christao tao exacto nas suas obriga-VERNAçoens', que a inveja mesma nao ti-DOR. nha que reprehender nelle. Hum so exemplo provará a magnificeucia das suas Embaixadas. Contao d'elle, que tendo a honra de dar de jantar ao Imperador Carlos V., e á Rainha d' Hungria sua Irma, e a muitos outros Principes, e Senhores d'esta Corte, toda a lenha que se queimou nas Cameras, e nas cosinhas era de páo de Canella. As suas Embaixadas forao ainda mais uteis, que esplendidas, por ser elle quem procurou S. Franscisco Xavier para ás Indias. E as Indias para the darem o reconhecimento, que elle merecia, confessaraó que se o seu governo tivesse mais tempo, alli teria restabelecido todas as coisas no pé em que deviao estar para o bem

da Religiao, e do Estado.

Bar-

Barreto era digno pelo seu alto nascimento, e pelas suas virtudes do Ann. de posto em que entrava; a escolha que J. C. a Corte tinha feito d'elle soi aplaudida com justiça. A primeira cousa que elle sez soi prova d'isto. Porque D. Joaó tomou logo na sua protecção todas III. REI. as creaturas, e os domesticos do seu predecessor, e confirmou tudo o que franciselle tinha feito. Exemplo tanto mais co barbelo, por nao ter tido até entao ou-RETO Goto su predecessor por nao ter tido até entao ou-RETO Goto su predecessor por nao ter tido até entao ou-RETO GOTO su predecessor por nao ter tido até entao ou-RETO GOTO su predecessor por nao ter tido até entao ou-RETO GOTO su predecessor por nao ter tido até entao ou-RETO GOTO su predecessor por nao ter tido até entao ou-RETO GOTO su predecessor por nao ter tido até entao ou-RETO GOTO su predecessor por nao ter tido até entao ou-RETO GOTO su predecessor por nao ter tido até entao ou-RETO GOTO su predecessor por nao ter tido até entao ou-RETO GOTO su predecessor por nao ter tido até entao ou-RETO GOTO su predecessor por na p

A doçura que elle gozava nos DOR. primeiros comprimentos foi perturbada por hum accidente que lhe causou muito disgosto. Na vespera de S. João hum foguete atirado por acazo cahio fobre os galioens que estavaó no Arfenal, e estavaó cobertos de palha. O fogo se ateou com tanta prontidao, e foi tambem favorecido pelo vento, que queimou dez. Barreto lhe acudio, e fez tudo o que se pode humanamente fazer nesta occasião. Animou toda a gente pelas suas liberalidades, e pelas suas ordens. E se nao pôde impedir todo o mal, impedio ao menos que se estendesse a todo o resto da frota. Estes dez galioens erao a esperança de toda a India. Barreto se aplicou a reparar a perda, e elle o fez tambem Tom. IV. que

que no fim do feu governo, que foi Ann. de de tres annos, elle tinha a armada mais J. C. bela, e mais numerofa, que os Portuguezes tiverao nestes paizes. Suspeitarao que o Idalcao tinha feito este damno: porém disto nunca tiverao provas, e depois descubrirao o autor inocente.

FRANCIS-CO BAR-RETO GO-VERNA-DOR.

O Idalcao estava entao em guerra com os Portuguezes, e tinha lugar de ser d'elles descontente. Elle os tinha sempre poupado muito, e estes o tinhao sempre enganado com as apparencias d'hum maior enteresse. Os seus vassallos descontentes com elle fe tinhao foblevado no tempo do Vice-Rei D. Pedro Mascarenhas, e para terem hum motivo de justificarem a sua revolta, lhe tinhao enviado huma Embaixada, a fim de lhe pedirem Meale-Caó, que queriaó restabelecer sobre hum Trono usurpado pelo Idalcao. Meale retirado em Goa em huma decente prisao, lisongeado com a esperança de reinar, offerecia o territorio de Conção, e todas as suas rendas, que chegavaó a hum milhaó. Hum proveito tao poderoso, fez que acceitassem as proposiçõens dos cenju-rados, e Meale soi declarado Rei de Visapur. Enviarao logo tropas para to-

romarem Pondá, cujo Governador não entrava na conjuração. A praça foi Ann. de abandonada na fua chegada, depois d' J. C. hum ligeiro combate, e Meale foi levado a Pondá com toda a magnificencia possivel pelo Vice-Rei em pessoa, D. 1040 e entregue nas maos dos seus sequa- III. REI. zes, que o condustrao a Bilagam, on-de o coroarao com muita pompa se-

gundo os seus usos.

A morte de Mascarenhas seguin- RETO GOdo-se proxima a este successo, Barre-VERNAto foi a Pondá, onde Meale veio tam-LOR. bem da sua parte para confirmar o tratado feito com o Vice-Rei. O Gevernador depois desta conferencia voltou para Goa, deixando D. Fernando de Monrroi em Pondá para o guardar ; e D. Antonio de Noronha 10brinho de D. Affonso para se citabelecer nas terras de Conção, e porceber os direitos d'ellas, o que o embaraçou com hum Official do Idaleso que alli estava para receber os mesmos direitos, e sobre o qual eile confeguio algumas pequenas vantascus.

A fortuna de Meale passou como hum relampago. O Idalcão ganhando Inelmaluco Chefe dos conjurados, este esteve no ponto de o marar ou de o entregar, Porém Salabatecao, entre

1554.

Dii

-as maos de quem Meale tinha sido Ann. de entregue pelo Vice-Rei, lhe falou tao J. C. fortemente, que impedio o effeito def-1555. ta traição. Com tudo Idalcão descor-1555. coado pelas demoras d'Inelmaluco, fo-licitava occultamente o Rei de Nar-D. JOAO III. REI finga para lhe dar foccorro. Este Principe quiz entrar na conjuração para FRANCIS- se vingar do Idalcao; porém os con-CO BARjurados não o quizerão, com o temor RETO GOdo que sendo muito poderoso não se VERNAfizesse senhor de tudo. O Rei de DOR. Narfinga escandalisado do mesmo modo contra elles, poz em pé hum poderoso exercito em favor do Idalcao, e o entregou ao commando d'hum de seus irmaos. Este usou de tanta diligencia, que os conjurados furprendidos, e vencidos, antes de se acharem em estado de se opporem, se separarao, e se retirarao cada hum com as suas familias para huma parte, e para outra á ventura. O de Narsinga vencedor fem etufao de fangue, não tendo nada que fazer, se retirou tambem depois de ter recebido do Idalcao hum milhao para ás despezas da guerra. Meale, Inelmaluco, e Salabatecaó não se julgando feguros nos Estados do Idalcaó, passaraó para os de Nizamaluco depois de alcançarem hum falvo condu-

## pos Portuguezes, Liv. XIII. 52

du to. Porém este Principe, contra a fé dada, seduzido pelo seu primeiro ANN. de Ministro, fez morrer Inelmaluco, e Salabatecao. O Ministro tinha dado as mesmas ordens para matar Meale sem o saber Nizamaluco; porém a mai de Nizamaluco descubrindo-lhe os procedimentos do seu Ministro, e fazendolhe conhecer quanto seria odioso para eile ter feito inorrer hum Principe fugido, que lhe era tao proximo pelas RETO GOrazoens do sangue, e contra a protecção que lhe tinha dado, as ordens fo-DOR. rao revocadas, e Meale tratado com o respeito que convinha á sua dignidade, posto que sempre presioneiro.

Este Catastrophe de Meale sabendo-se em Goa, Barreto temeo bem que tivesse que combater todas as forças do Idalcao irritado. Com effeito foube ao mesmo tempo, que já as suas tropas se avançavão, e engrossavao todos os dias, pelo que temendo que acontecesse alguma desgraça a D. Fernando de Monrroi, e a D. Antonio de Noronha, lhes enviou ordem, que viessem a Goa, e abandonassem os seus postos. Elle mesmo se adiantou com tropas para os sustentar. Monrroi, e Noronha obedecerao com trabalho ao segundo avizo que o Go-

1555. D. JOAO

vernador lhes fez; porém em fim obe-Ann. de decerao, e se retirarao em boa ordem J. C. á vista do inimigo, que nao ousou perturbalos na sua retirada.

1555.

D. JOAO III. REI.

FRANCIS-CO BAR-RETO GO-VERNA-DOR.

D. Alvaro da Silveira, que o Governador enviou entaó para crusar sobre a Costa do Malabar, fez huma guerra viva ao Samorim. Occupou no principio a entrada dos rios para lhe cortar as provisoens de boca; e depois correndo a Costa, fazia desembarques já em huma parte, já em outra, queimando as povoaçõens, cortando os bosques das palmeiras, e fazendo por toda a parte a destruição impunemente pelo cuidado que tinha de segurar a sua retirada com duas companhias de cem besteiros cada huma, que postava para favorecer o embarque. Fazendo-se sentir a some em pouco tempo, os Gentios foraó os primeires que se queixarao dos Mouros, que erao fempre os autores da guerra, e representarao tambem a sua miseria ao Samorim, que este Principe sez pedir paz a Silveira, que o remeteo ao Governador; ao qual elle foi obrigado a enviar Embaixadores. Silveira suspendeo desde entao as suas hostilidades contra elle, e se aproveitou da tregoa para hir punir a Rainha d'

Olla, que havia alguns annos que nao pagava o seu tributo. Elle she Ann. de faqueou, e queimou em parte a Cidade de Mangalor com dois celebres Pagodes, depois do que voltou a ajuntar se com o Intendente da Fazenda, que o Governador tinha enviado com os seus plenos poderes para concluir a paz, que foi feita em prezença do Samorim com as mesmas condiçõens com que tinha sido feita com este Principe no tempo do Vice-Rei D. Affonto de Noronha.

Muel Rodrigues Coutinho fez as mefinas destruiçõens sobre as Costas do Idalcao, que Silveira tinha feito fobre as do Samorim, e tomou particularmente hum belo navio do Idalcaó vindo de Mesa ricamente carregado, o que irritou de modo este Principe, que elle tomou desde entao a refolução de fazer guerra aos Portuguezes com todas as suas forças.

Com tudo Barreto, depois de ter expedido muitas esquadras, de que falaremos depois, para differentes partes, partio elle mesmo com huma frota de 150 velas, a mais bela que se podia ver, e tomou a derrota de Chaul, d'onde foi depois a Baçaim. Como ignoravao os projectos que elle

1. C. 1555. D. JOAO III. REI.

FRANCIS-CO BAR-RETO GO-VERNA-DOR.

tinha, correo o rumor de que elle nao ti-Ann. de nha outro mais que o de se mostrar com todo o lustro da sua gloria nesta praça J. C. 1555. de que tinha sido Governador parti-D. JOAO Cular. Custou isto caro a D. Joao d'-Ataide pelo dizer muito livremente. III. REI. Finha elle succedido a Bernardino de FRANCIS- Soula morto no governo d'Ormuz, e nao se portou alli tambem que nao CO BARlhe podessem formar reprehençoens, RETO GOque lhe podiao ser communs com outras VERNAmuitas. Barreto picado das relaçoens DOR. que lhe tinhao feito, lhe fez fazer o seu processo, e o desapossou do seu governo por causas ligitimas na verda-de; mas que estavao sazonadas com

o odiozo gosto da vingança.

Diogo de Noronha foi a Baçaim para conferir com Barreto fobre o difignio fecreto que o tinha guiado. Diffe razoens tao fortes para o defviar, que a emprefa foi abandonada, e nao foi tornada a tomar se nao no tempo do successor de Barreto, como o direi a seu tempo. Com tudo para que esta grande armada nao parecesse fer feita para nada, se apoderarao sem darem tiro dos postos d'Assarim, e de Manora, que estavao na jurisdiçao da Cidade de Damao, e savoreciao as correrias, que os rebeldes de Cambaia fa-

ziao

ziao sobre o territorio de Baçaim. -Em quanto o Governador Geral Ann. de estava em Baçaim, lhe vierao Embai- J. C. xadores do Rei de Cinde chamado por corupção Rei de Dulcinde. Este Principe, cujos Estados estavao na visinhança de Diu, pedia soccorro contra hum visinho poderoso: prometia pagar as despezas da guerra, e dar grandes vantagens aos Portuguezes para o commercio nos seus Estados. O Governador the enviou Pedro Barreto Rolim com huma frota de 28 Embarcaçoens, e 700 homens de desembarque. Porém este Principe neste intervalo tendo-se accommodado com o seu inimigo nao tratou mais que de divertir Pedro Barreto, e nao quiz ouvir mais falar nas obrigaçõens que tinha tomado de pagar as despezas. Barreto dissimulou por algum tempo, a pezar da infolencia da sua gente, que lhe reprehendia abertamente a sua fraqueza: mas em fim, depois de ter feito commodamente as suas provisoens para o retorno, Barreto se vio obrigado a attacalo. Tomou logo huma Mesquita, e depois a Cidade de Tata, que os seus saquearao com incrivel furor, nao perdoando mesmo aos animaes. Dizem que alli morrerao, quasi

FRANCIS-CO BAR-RETO GO-VERNA-

oito mil almas, sem que isto custasse Ann. de aos Portuguezes mais do que alguns J. C. feridos. Affirmao que as riquezas que forao confumidas pelo fogo passavao de dois milhoens, sem falar da presa que foi immensa. Depois d'esta ex-1555. D. JOAO 411. REI. pedição fizerão duas iguaes fobre as duas bordas do rio quando se retira-FRANCISrao, e deixando por toda a parte ter-CO BARriveis signaes da sua passagem, e da RETO GOsua furia. Esta retirada foi dificil; po-VERNArém pela boa conducta do Chefe, sa-DOR. hirao d'ella com honra, e nao deixarao huma só povoação em pé, até ao forte de Baradel, que estava á entrada do rio, e que elles escalarao, e tratarao como tinhao feito a todo o refto.

Huma furiosa tempestade vingou tantas mortes, e tantos roubos. Barreto Rolim soi obrigado a deitar ao mar todos os despojos de tantos lugagares assolados, e teve todos os trabalhos possiveis para ganhar Chaul, onde achou novas ordens do General para hir ajuntar-se com Antonio Brandao, e queimar a Cidade de Dabul, que pertencia ao Idalcao, ao qual a guerra estava abertamente declarada. A Cidade sez no principio resistencia, porem Antonio Brandao fazendo lançar sogo

a alguns bairros, para impedir os feus que se divertissem com a pilhagem, Ann. de os habitantes vendo o fogo a abando- J. C. narao. Entao os foldados sempre famintos do sangue, se espalharaó pelas ruas e casas, e achando so mulheres, e rapazes que nao poderao salvar-se, fezerao tao grande mortandade, que o fangue corria em ribeiros. Depois de acabarem de queimar, e roubar a Cidade fizerao o mesmo a huma bela Mesquita, que estava no sima d'hum Monte. VERNA-E em quanto Brandaó continuou a levar a dissolação pelo longo dos rios, e da Costa, Barreto Rolim foi a Goa para receber os aplaufos d'estas barbaras execuçõens.

Os movimentos que fazia o Idalcaó para tornar a entrar nas terras de Conção, de Bardes, e de Salsere, chamarao o General, que partio de Baçaim com precipitação, e antes de por pé em Goa, girou em torno da Ilha: enviou D. Pedro de Menezes á Fortaleza de Rachol, e proveo em todas as passagens, deixando em todas corpos de tropas, e navios bem armados para as defenderem. Com rudo o Idalcao ainda mais irritado depois da ruina de Dabul, ajuniou hum exercito de 20% homens, de que deo o

1555. D. JOAO III. REI.

FRANCIS-CO BAR-RETO GO-

governo a Nazermaluco hum dos seus Ann. de Generaes. Nazermaluco se avançou pa-J. C. ra Pondá com o grosso do seu exercito, 1556. em quanto Moratecaó entrava nas terras de Bardes. Barreto, que conheceo, que se elle deixava esfriar este nego-teria Goa sempre em afliçao, resolveo fazer hum esforço, e de hir pessoalmente ao inimigo, e de o combater.

COBARRETO GOVERNADOR.

Pondo finalmente em pé hum exercito de 3 Dortuguezes, mil Malabares d'Infantaria, e duzentos cavallos, foi procuralo até Pondá por caminhos desviados, e o achou acampado fora da Fortaleza, que o flanqueava de hum lado, e hum bosque que lhe defendia o outro lado. Na frente tinha hum fosso de quasi sinco pal-mos de largo. Chegando a infantaria á borda do fosso, e nao podendo pasfar, correrao pelo longo, respondendo sempre ao fogo do inimigo. Vendo Barreto este movimento, do que nao comprehendia a razao, se apresfou a acudir com a rectaguarda, e a cavalaria, e o fez com tamanho ardor, que nao percebeo o fosso, se nao quando estava inteiramente sobre a borda. E bem que conhecesse entao todo o perigo, dá fortemente de esporas, è o fal-

o falvou. A nobreza que o acompanhava feguio este exemplo, que não foi Ann. de igualmente felis para todos: deo depois com tanta furia fobre o inimigo que o pôz logo em desordem. Sobrevindo a Infantaria, que tinha hido tomar a volta, Nazermaluco nao podendo resistir contra o valor de tropa tao resoluta, fez tocar á retirada, metendo-se ás terras sem ousar entrar na Fortaleza. Temendo Barreto algum engano n'huma fugida tao desconcer-DOR. tada reteve tambem os seus: fez arrafar a Fortaleza, e nao tendo mais que fazer n'aquella parte, voltou para Goa pelo caminho ordinario arrombando todas as trincheiras, que o inimigo tinha feito para o demorar na sua marcha. Nazermaluco fabendo da partida do General, tornou a Pondá, e traba-Ihou em restabelecer a Fortaleza. As tropas do Idalcao não poderão com tudo fazer grandes progressos, por causa d'huma diversao, que o obrigou a dividir as fuas forças.

Nizamaluco, hum dos finco tyraranos que tinhaó repartido o Reino de Decao, tinha morrido no anno antecedente, depois de 58 de reinado. Os Autores Portuguezes fazem hum grande elogio d'este Principe, que nos re-

J. C. 1556. D. JOAO III. REI.

FRANCIS-CO BAR-RETO GO VERNA-

> 1556. 1557.

presentao como hum dos grandes ho-Ann. de mens, que riverao as Indias, e em que viao huma muito bela uniao de J. C. virtudes naturaes, e politicas. Posto 1557. que tivesse algumas differenças com os D. JOAÓ Portuguezes, os tinha sempre amado III. REL. pela inclinação que tinha aos estran-geiros que se she união com gosto, FRANCISnao poupando nada para os confervar CO BARno seu serviço. Tinha entre outros RETO GOhum Portugues arrenegado chamado Si-AERNAmao Peres, que os mesmos Autores DOR. nos pintaó como hum homem illustre por mil belas acçoens, e a quem nada podiaó reprehender, mais do que ter renunciado a sua Religiao, que amava com tudo de modo, que protegia particularmente todos os defertores Christaos que a nao abjuravao, desprezando os imitadores da fua perfidia. Nizamaluco o tinha feito feu primeiro Ministro, General dos seus exercitos, e tinha-se feito tao poderoso, que estava em estado de sustentar á fua custa hum exercito de 128 homens. Este Monarcha sentindo aproximar-se a sua ultima hora, e tendo nelle toda a sua confiança, lhe recomendou a pessoa do Principe seu. herdeiro, pedindo-lhe que o estabelecesse sobre o Trono, e que o conservas-

se contra os outros Senhores do Estado, que o amor da novidade não Ann. de deixaria d'armar em favor dos outros irmaos d'este moço Principe. Peres executou fielmente as ordens de seu Senhor: foccegou todos os rebeldes, e assentou o legitimo herdeiro pacificamente sobre o Trono.

O novo Nizamaluco focegado na possessão dos seus Estados, fez alliança com Cotamaluco para hir attacar juntamente com elle huma praça do Idalcaó. Com o favor deste tratado, Meale foi solto, e entregue tambem aos Portuguezes. Com tudo as armas dos dois Principes alliados não forão felices. Tinhao já feito huma grande brecha na praça; porém sendo alli morto Simao Peres os sitiantes perderao o animo, e se retirarao com perda de 4% homens.

Ainda que o Idalcao teve lugar de se contentar com esta felicidade, com tudo, ou porque tomasse novas sospeiras a respeito de Meale, ou porque com effeito os mesmos seus Capitaens o advirtissem de que não estavao em estado de fazerem grandes progressos, elle consentio entao de boa mente na paz, que foi feita nos mesmos termos em que estava antes do principio desta guerra.

J. C. D. JOAO III. REI.

FRANCIS-CO BAR-RETO GO-DOR.

1558.

FRANCIS-

CO BAR-

VERNA-

DOR.

A esta paz do Idalcao succedeo Ann. de huma inquietação no espirito do Governador General a qual pensou acender humá nova guerra entre elle, e o novo Nizamaluco. Barreto temendo que D. JOAO se as galeras Turcas viessem da În-III. REI. dia nao teriao abrigo no rio de Chaul, e desconfiando da fraqueza da Fortaleza, quiz fundar outra fobre hum outeiro que se avança para o mar, RETO GOe domina a Cidade. Porém como elle o não podia fazer sem a permissão de Nizamaluco, deste lugar enviou huma Embaixada solemne a este Principe, com ricos prezentes para lhe fazer o requerimento. A propofição espantou Nizamaluco. Porque temeo que The quizessem por hum novo freio, e que o pretexto da nova Fortaleza, nao encobrisse o disignio que o Governador poderia ter de estabelecer os direitos de entrada, e sahida neste porto, o que seria privalo dos seus milhores rendimentos. Assim em lugar de reposta, lhe reteve o Embaixador, e enviou Farratecao, General das suas tropas, com 30% homens, a fim de fazer construir para si mesmo huma Fortaleza, no mesmo lugar em que os Portuguezes tinhao difignio de a fazer. Farratecao

## pos Portuguezes, Liv. XIII. 65

rinha ordem de não cometer hostilidades contra os Portuguezes da antiga Ann. de Fortaleza, nem contra os que estavao J. C.

estabelecidos na Cidade.

Garcia Rodrigues de Tavora, Governador da Fortaleza de Chaul, asuf- D. JOAO tou-se vendo chegar estas tropas, e já os habitantes pensavao refugiar-se em outra parte. Com tudo a conducta pacifica de Farratecao os desasom- co BARbrou logo. Com tudo Tavora avisou o General do que se passava. Barreto VERNAestava entaó ocupado em fazer preparar huma pequena frota, que devia hir invernar a Ormuz, e guardar a entrada do Golfo Persico. Mudou elle logo a sua disposição, e ordenou a Alvaro Peres de Sotto-Maior chamado para á commandar que fosse a Chaul, e impedisse o progresso da obra começada. Sotto-Maior executa a ordem, chega, e bombardea dos seus galioens os trabalhadores. Duas galeras sobrevierao no dia seguinte, e fizerao ainda maior mal, porque se chegavao mais facilmente á terra. Em fim Barreto veio elle mesmo com huma frota muito numeroza de embarcaçoens de toda a espécie. O inimigo nao queria guerrear, e enviou gente para se concertarem. O trombeta Tom. IV.

1558.

FRANCIS-RETO GO-

- disse da parte de Nizamaluco seu Se-Ann. de nhor: " Que elle era amigo d'ElRei " de Portugal, e dos Portuguezes, que ,, tinha herdado sentimentos do seu pre-1558. D. JOAÓ

D. RETO GO-" nova Fortaleza, nao tivessem inten-VERNA-", çao de lhe impôr hum jugo, e de. DOR. ,, se fortificarem contra elle mesmo, para o privarem dos direitos da en-, trada, e sahida que lhe pertenciao , a elle so como soberano, assim co-, mo elles tinhao usado n'outras par-, tes. ,,

Como estas razoens eraó justas, naó tinhaó alli nada que replicar. Em sim convieraó d'ambas as partes, que dissistiriaó da obra começada, e que nenhum dos dois partidos sundaria naquelle lugar. Por este meio a paz soi restabelecida, sem que o Governador tivesse alcançado o que tinha pre-

tendido.

Barreto revolvia na fua mente hum grande projecto, que tinha fido o fim dos trabalhos em todo o feu Governo, e para o que tinha posto

no mar hum numero de navios tao grande, que o Idalcao vio entao a Ann. de imais soberba frota que nunca tinha J. C. visto. Pretendem que o projecto per- 1558. tencia á conquista da Ilha de Sumatra, e á destruição do Rei d'Achem inimigo capital dos Portuguezes, de quem Malaca recebia mais sogeição. Estava no ponto de partir sem ter declarado o seu segredo, quando teve a . noticia d'hum successor que rompeo todas as suas medidas.

e

i e

TANTINO DE BAR-GANÇA

TIAO REI

D. CONS-

ElRei D. Joao III. Principe dig-VICE-REI. no da immortalidade pelas fuas virtudes, e principalmente pelo seu zelo · para o estabelecimento da nossa Santa Religiao estava morto, e toda a felicidade d'hum Reino tao florecente, como era entao o de Portugal, morreo com elle. Pai infelis, posto que muito felis em tudo o mais, de nove filhos que tinha tido da Rainha Catharina d'Austria, não lhe ficava para herdeiro do seu Trono se nao hum filho posthumo do nono, que estava ainda no berço; menino cujo nascimento foi pedido a Deos por muitos votos, preces, e foi chorado depois com lagrimas de sangue, em consequencia das tragicas aventuras, que o fizerao o mais infelis Principe do mundo, pro-

E ii

cu-

- curando a ruina da fua caza, e dos Ann. de seus Estados.

A Rainha Catharina sua Avó, e o Cardeal Infante D. Henrique seu 1558. Tio, foraó os tutores da sua infancia, D. SEBASe governarao com muita prudencia. As TIAO REI Indias forao hum dos primeiros objectos em que elles quizerao prover. D. CONS-Dois fogeitos em quem elles pozerao logo os olhos, recusarao esta honra. TANTINO A Regencia se sobresaltou com isto

DE BAR-GANÇA VICE-REI.

como tambem toda a Corte. Constantino de Bragança Principe de fangue, causou mais espanto que ninguem, dizendo que elle mesmo iria. Esta palavra louvada por seu proprio irmao Theodosio primeiro Duque de Bragança soi contada á Rainha, e elle obrigado pela palavra. Quiz entaó escuzar-se porém nao foi Senhor de si. Pode ser que nao fizessem mal em pôr longe hum Principe que podia causar sospeitas em tempos criticos. Aplanarao-lhe todas as difficudades. Concederaő-lhe mercês proporcionadas ao feu nascimento, e elle partio com huma esquadra de quatro navios, levando com sigo Aleixo de Sousa Chichorro; homem venerando, de idade de 70 annos, que tinha huma longa experiencia dos negocios das Indias, e lhe

# pos Portuguezes, Liv. XIII. 69

The devia servir de conselheiro. Contao como huma cousa muito singular, que Ann. de D. Constantino quando foi, e quando J. C. veio, teve sempre os ventos, e o mar 1558. como poderia dezejar, e que o na-vio que o trouxe, foi dez vezes á D. SARAS-India com a mesma felicidade. Es-TIAO REI re Principe foi recebido no Indostam com o respeito, e o amor que os po-D. consvos tem ao fangue dos feus Reis, e TANTINO elle alli fe mostrou com aquella dif- DE BAR-) tinção que se acha entre os Princi-GANÇA pes, quando elles são o que devem VIGE-REI.

ser, e o resto dos homens.

D. Paio de Noronha tinha vindo na esquadra do Vice-Rei, com as provisoens do governo de Cananor. Elle se portou alli muito mal : recusou os presentes do Rei, e dos seus Ministros: tratou-os depois com tanta soberba, e desprezo, que o odio que elles conceberaó contra os Portuguezes depois do tempo de Martinho Affonso de Sousa, tendo-se espertado com a lembrança dos affacinios que elles tinhaó causado, as coisas se azedarao de maneira, e chegarao a hum tal extremo que os Portuguezes não ousavão sahir para andarem pela Cidade, e tudo alli se encaminhava a huma rotura declarada. Os primei-

- ros cuidados do Vice-Rei, fobre a no-Ann. de ticia que d'isto teve, foraó de enviar J. C. Rui de Melo com 5 navios, e depois. Luiz de Mello e Silva com outros nove, que elle ajuntou aos finco primeiros

de que este tomou o governo. TIAO REI D. Constantino fez semblante de

D. CONS-TANTINO DE BAR-GANÇA

querer transportar-se alli em peisoa, com esta bela frora que Barreto, dizem, tinha preparado coutra os Acheneses. Porem em lugar de hir a Cananor, tomou para outra parte, para hir pôr em execuvice-rei cao o mesmo projecto, que Barreto ti-nha deixado para á sua viagem de Baçaim; o que he precizo que eu

explique aqui.

O'Reino de Cambaia, estava de tal modo dividido, na menoridade d'hum Rei menino, que além d'huma especie de guerra, que faziao entre si os tutores d'este Prinpe, o qual passava humas vezes para huma mao, outras para outra, alli havia ainda muitos Senhores particulares, que aproveitando se d'esta divisao dos Chefes, estavao inteiramente rebelados, e trabalhavao para fazerem para si hum pequeno estado independente. Os Reis de Cambaia tinhao fido elles mesmos antigamente a causa, e a-sonte deste mal. Porque como não ha peiores Soldados

pos Portuguezes, Liv. XIII. 71

dos no mundo que os Guzarates, e os Indios, elles tinhao chamado huma Ann. de quantidade d'estrangeiros, que faziao J. C. a força do seu Imperio, e lhe causavao a destruição. Entre estes estrangeiros, Arabes, Rumes, Fartaques, D. SABAS-Raspoutes, Persas, Mogoles, e Abe- TIAO REI xins, que todos faziao corpo, o dos Abexins era mais consideravel, e se tinha D. CONSapoderado de muitas praças maritimas TANTINO onde se tinhao fortificado. D. Affon-DE BARfo de Noronha, e depois d'elle Bar-GANÇA reto quiserao aproveitar-se d'esta con- VICE-REI. junctura, para procurarem adquirir a Cidade de Damao, e o seu territorio, nao somente por causa da utilidado, e visinhança de Baçaim; porém ainda para remediar a necessidade de muitos

estas terras, as quaes erao excellentes. Barreto tentou sobre isto occultamente os animos dos Miniftros da Corte de Camilaia, onde enviou depois huma folemne Embaixada, para fazer o requerimento def-ta Cidade, e destas terras, em troco de metade das rendas das Alfandegas de Diu, de que Diogo de Noronha tinha expulsado Abix-Cao. A proposição, posto que vantajoza, não

Fidalgos pobres, a quem fariao hum estabelecimento com a distribuição d'-

foi com tudo entao aceita. A Corte Ann. de de Cambaia consentia bem em ceder J. C. Damao, porém nao o seu territorio, nem as suas Alfandegas. He por esta razao que Diogo de Noronha se D. SABAS- oppôz fortemente no conselho a Barteto, mostrando a disproporçao que havia entre a vantagem presente que D. CONS- cedia, á cessão de Damao, que lhe TANTINO nao podia servir d'huma justa compos BAR- pensação. Em sim D. Diogo de Noronha, negociou tambem depois isfusce-rest. to com Ithimiticao, que era entao o Senhor da pessoa do Rei, que o negocio foi concluido, Damao cedido com o seu territorio, e os seus rendimentos, e o auto da doação, e cessão d'ambas as partes foi diri-

gido em boa fórma.

O Vice-Rei instruido pelos seus espias do estado em que estava a Praça, se embarcou, e veio surgir á barra de Damaó, no principo do mez de Janeiro de 1559. Os Abexins, da sua parte sendo informados dos designios do Vice-Rei, pelas intelligencias que tinhaó, se tinhaó ajuntado em numero de quasi quatro mil homens, debaixo de tres dos seus principaes Chefes. Tinhaó levantado algumas fortificaçoens, e seito provisoens para tres,

pos Portuguezes, Liv. XIII. 73

ou quatro mezes, resolutos a desenderem-se bem até á entrada do mez Ann. de de Abril; temendo que o inverno J. C. em que entravaó obrigaria a srota Portos. D. SABAS-

D. Diogo de Noronha, que teve TIAO REL toda a honra d'esta jornada, sondando a barra, o Vice-Rei segundo o que D. CONSTITUTO desembarcar dois mil homens dividi- DE BAR-dos em sinco corpos, na frente dos GANÇA

quaes estava Noronha. O desembarque vice-REI. fe fez pelo longo dos rochedos, onde o mar estava soccegado, e onde havia menos perigo, do que a enfiar o canal. Tendo desembarcado as tropas fem resistencia marcharaó em ordem para á Cidade, que acharao inteiramente vasia. A vista formidavel d'esta frota, tinha causado hum terror, que ninguem teve o valor de a esperar. Cid Bofata commandante da Fortaleza a defendia bem : porém descobrindo que o Vice-Rei tinha alli intelligencias, fez procurar os culpados, e fez cortar a cabeça a sinco, depois do que, temendo ainda alguma traição, fahio, e se salvou nas terras.

As tropas tendo chegado á porta que deviao entregar, a acharao aberta, e Manoel Rolin entrando Ann. de ce-Rei a este signal, que tinhao ajustado, entrou pelo canal ao fom da artilheria de toda a frota. D. Diogo de Noronha, que por respeito nao tinha J. C. 1559. D. SABAS- querido entrar na praça, e tinha arvo-TIAO REI rado a sua bandeira da parte da força, foi recebelo ao desembarque, disendo-TANTINO , fó vencia os feus inimigos , porém DE BAR- , bela victoria lhe cultasse taó pou-" co. " O Vice-Rei entrou na praça VICE-REI. bem contente, deo graças a Deos de joelhos, de o ter feito Senhor della com tao pouco custo. Fez depois benzer hu-ma Mesquita, deo-lhe o nome de N. Senhora da Purificação, em memoria do dia em que elle della tinha to-

mado posse.

O General Abexim se tinha acampado em Parnel, duas legoas longe da Cidade, donde todas as noutes sazia correrias até ás suas portas, o que além da inquietação que isto caudava aos Portuguezes, obrigados a estar sempre á lerta, impedia tambem os naturaes do paiz a tornarem para suas cazas, assim como era precizo. Antonio Moniz Barreto se offereceo ao Vice-Rei para hir expulsar o inimigo d'es-

d'este posto, com unto que elle lhe desse 500 homens. Marchou huma par- Ann. de re da noute, e chegou hum pouco J. C. antes do dia com 120 homens somenre, porque os outros se tinhao desencaminhado. Não deixou de attacar os D. SABASentrincheiramentos fazendo grande es-TIAO REI trondo de trombetas, e tambores. Os Abexins julgando, que lhe cahiao em D. conssima todas as forças do Vice-Rei, TANTINO abandonarao o feu campo na madru-DE BARgada. Barreto entrando n'elle, traba-GANÇA Ihou em fortificar-se á pressa. Chega- VICE-REI. do o dia, vendo os inimigos o pequeno numero de pessoas, que os tinhao feiro fugir, envergonharao-se de si mesmos, e vierao ao posto. Barreto sustentou o primeiro attaque com o favor dos entrincheiramentos que tinha feito. O resto das tropas que se tinhaó desencaminhado vindo unir-sethe, fahio elle fobre o inimigo matou-lhe 500 homens, e voltou para Damao carregado de despojos, que tinha tomado no campo, entre os quaes se acharaó 37 peças d'artilheria de bronze, e algumas carradas de moedas de cobre.

A Ilha de Balzar, que está ma visinhança, sendo reputada por hum posto necessario para conservação d'es-

ta praça, D. Constantino lhe enviou Ann. de algumas tropas, commandadas pelos I. C. dois irmaos D. Pedro, e D. Luis d' Almeida. Elle mesmo depois os seguio para os foccorrer. Porém os inimigos D. SABAS- não julgarao conviniente esperalos. TIAO REI Tinhão abandonado a Ilha, e a Fortaleza. D. Constantino alli deixou por D. CONS- Commandante Alvaro Gonçalves Pinto TANTINO com 120 homens, e algumas peças de DE BAR- artilheria, e voltou depois para Damao. GANÇA Alli traçou o plano d'huma no-vice-rei va Fortaleza que queria edificar. Os naturaes do paiz trabalharao com muita paixao, e zelo. Elle repartio depois as terras, deo concessoens, e deo ordem a todas as coisas, conforme o que estava estabelecido nas praças regulares. O Governo da praca foi confiado a D. Diogo de Noronha, a quem o Vice-Rei deo 1 \$200 homens de guarnição, governados por finco Capitaens, que se encarregarão de sustentar os soldados. Depois do que o Vice-Rei se fez á vela, e tornou para Goa.

Em quanto tudo succedia tambem ao Vice-Rei naquella parte, os Christaos da Costa de Coromandel tiverao hum grande rebate, e a guerra se acen-

dia furiolamente em Cananor.

Hum

### nos Portuguezes, Liv. XIII. 77

Hum Portuguez facinorozo da visum premio do Rei de Narsinga, ou J. C. tendo algum motivo de queixa dos 1559. habitantes desta Cidade, induzio este Principe a marchar contra elles, TIAÓREI. pelo zelo que tinha da sua Religiao, que os naturaes do paiz abandonavao para se fazerem Christaos, e pela estantino perança de dois milhoens que podiao de BAR-ganhar, no saque desta praça. Fagança zendo estes motivos impressão, o Rei vice-rei de Narsinga animado d'outra parte pelos Brachmanes, que estavao tocados pelo zelo da Religiao, desceo para á Costa com hum exercito formidavel. D. Pedro d'Ataide, que tinha aborda-do a S. Thomé vindo de Malaca, quiz obrigar os habitantes a porem-se em deseza; impedidos pelo temor, responderao que elles erao vassallos do Rei de Narsinga, e se dispozerao a recebelo com grandes signaes de ale-gria, o que discorsuou de modo Ataide, que partio logo para Goa. Os habitantes com tudo se preparavao para receberem bem este Principe, e sahirao a recebelo com hum prezente de 4 ducados. O Rei nao entrou na Cidade, e fez preparar as tendas no campo. Porém ordenou que todos

os habitantes desde o primeiro até ao Ann. deultimo, fossem á sua presença, com J. C. huma relação de todos os seus bens. Feita a somma nao se achou mais do 1559. que oitenta mil ducados. O Rei irri-D. SEBAS-tado contra o Portuguez, que o tinha TIAO REI enganado, o fez deitar aos Elephantes, supplicio ordinario dos malfeitores.

D. cons-Contentando-se depois com huma pe-TANTINO quena fomma, e tendo compaixao def-DE BARte povo, fez restituir a cada hum o GANÇA que lhe pertencia, com tanta equida-VICE-REI de, que faltando huma colher, elle a

fez procurar até que se achou, e se retirou d'alli sem fazer outro damno.

A guerra estava declarada em Cananor nesta ocasiao. Hum Marinheiro d'hum navio Portuguez novamente chegado, tendo ido á Cidade para comprar alguma coifa, não fabendo o máo animo de que alli estavao, foi feito presioneiro pelos Mouros. Luiz de Mello fabendo-o mandou logo bombardear a casa do Ada-Raia, Ministro do Rei, e o Bazar dos Negociantes; o que foi feguido d'huma violenta efcaramuça, os Mouros arregimentados, e armados em numero de 3 vierao até ás trincheiras de fora da Cidadella. Coje-Cemandim, e o Ada-Raia mesmo procurarão accommodar as coifas,

Com tudo os animos dos Mouros nao Ann. de fe foccegarao. O Raia tinha cedido entaó por huma especie de necessidade. Is 59.

Era este o mais irado, por causa do assacinio do seu parente morto por Henrique de Sousa, e por ordem de Martinho Assonso de Souza. No que toca a Coje-Cemadim, posto que fosse este a quem queriao, depois deste assacinio, foi sempre amigo dos Portuguezes, e conservou estes sentimentos até a morte, a qual lhe chegou VICE-REI;

pouco depois da rotura.

Depois do primeiro relampago que por algum tempo não teve outro effeito mais, que huma parada de todo o commercio d'ambas as partes. Luiz de Mello sahio com os seus navios, e sabendo que havia hum em Mangalor, pertencente a hum dos Mouros de Cananor, lho quiz tomar. Os Mouros de Mangalor com quem estavao em paz, se lhe opposerao. Mello os castigou, e esta Cidade foi tambem queimada, e saqueada, tudo o que alli se achou soi passado á espada, sem distinção de idade, ou sexo. Continuando depois Mello a dissolar a Costa, os Mouros de Calicut se ajuntarao com os de Cananor, e com a permis-

lao

- fao do Samorim pozerao fere embar-ANN. de caçoens no mar, commandadas por hum Turco de reputação, que devia ajuntarse com outro a quem os Mou-1559. ros de Cananor tinhaó dado feis. Ef-D. SABAStas duas pequenas frotas tendo-se uni-TIAO REI do, forao attacar Mello, porém só os Mouros de Calicut combaterao, e o D. CONSfizerao com hum extremo furor. Alli TANTINO morrerao elles quasi todos com os seus DE BARnavios. Os Mouros de Cananor se GANÇA retirarao sem combater. VICE-REI.

Mello depois d'esta expedição vindo parar á Goa; o Vice-Rei julgando-o criminoso por ter dezemparado o seu posto, e ter deixado Cananor na precizaó que podia ter d'elle, o sez prender, e quiz dar o seu posto a outros. Todos recusarão, e se mostrarão disgostozos com hum castigo que julgarão que Mello não merecia. D. Constantino esqueceo-se nesta occazião de que era Principe, e crendo que tinha seito hum erro, e querendo reparalo, soi elle mesmo soltar o seu prezo, que acumulou de agrados, e o enviou a Cananor com novos resorços, e grandes mostras de distinção.

Este soccorro era necessario. D. Paio de Noronha estava em muito embaraço. Todos os Mouros do Mala-

bar se tinhao reunido para fazer hum --grande esforço. Tanto que Mello che- Ann. de gou, foi avisado pelos espias, que ti- J. C. nha na Corte mesmo do Rei de Ca- 1559. nanor, de que o vinhaó attacar. O avifo foi certo. Os Mouros derao o D. SEBASassalto ás trincheiras que defendiao o exterior da Cidadella no circuito das quaes estava o Mosteiro de S. Francisco, e muitas cazas, de que se compunha a povoação. O combate começou as quatro horas da manhá, e durou até às quatro da tarde : as trincheiras forao franqueadas, os atalhos vencidos, e em toda esta acção, que foi huma das mais gloriosas para os Portuguezes, fizerao prodigios de extremo valor. Eraó elles só quinhentos, com Luiz de Mello na frente. Os Mouros erao cem mil: além d'isto forao vencidos, e deixaraó quinze mil dos feus mortos, em quanto os Portuguezes perderao só vinte, e sinco homens. He facil de crer que algumas vezes os numeros creção na pena Porrugueza. Como quer que seja elles justificaó esta infigne victoria por huma revelação feita a hum Religofo de S. Francisco, que vio por sima da sua Igreja o Espírito Santo em forma de pomba, e todo rodeado de luz. Com . Tom. IV:

TIAO REI

D. CONS-TANTINO GANÇA VICE-REI

esta vista, acrecentaó os Autores Por-Ann. de tuguezes, os Religiosos sahiras todos
J. C. com o crucifixo na mas, e animaras
de modo a gente, que fazias todos
1559. esforços mais que humanos, e prinD. SABAS-cipalmente hum soldado chamado FranTIAS REI cisco Riscado, que deitava artificios,
e panelas de sogo sobre os inimigos
D. cons-com tanta prontidas, e effeito que os
TANTINO mesmos. Autores o comparso a lunitore

TANTINO mesmos Autores o comparao a Jupiter DE BAR-arremeçando os seus raios, e as suas GANÇA setas no meio dos relampagos, e tro-vice-rei. voens. Depois d'esta acção a guerra

durou ainda, sem que em todo este inverno succedesse cousa notavel de par-

te a parte.

O Gram Senhor apenas tinha dado a commissão a Alechelubi de hir tomar as fuas galeras á Baço-rá, para as condusir a Suez, quando se arrependeo, confiando menos na prudencia d-este homem, do que te-mia da sua loucura. Mostrou prever desde entaó a infelicidade, que lhe acconteceo logo depois. Para o acautelar, enviou ordem a Zasar, de quem já falamos, que sosse a Suez armar algumas galeras da frota do Bachá Solimaó, que tinha feito o cerco de Diu, que tomasse a sua derrota para Baçorá, que tirasse o governo do

poder d'Alechelubi, e que condusisse todas estas galeras a Meca. Zafar obe-Ann. de deceo a esta ordem, aprontou logo duas J. C. galeras, e duas galiotas, das quaes 1559. huma era a que elle tinha tomado a Figueira: meteo-se ao mar, atravessou o mar Roxo, fahio do estreito, e tomou a Costa de Arabia. Alli soube o defastre succedido a Alechelubi. Isto D. CONSo obrigou a se demorar para dar caça aos navios Portuguezes. Tomou finco ou feis ricamente carregados, vice-Rei.

e fe retirou. O Vice-Rei das Indias

D. Affonso de Noronha, e Barreto que lhe fuccedeo, enviarao frotas ao estreito de Meca contra elle, porem sem algum effeito.

O Rei de Baçorá tinha da fua parte feito a Barreto as mesmas instancias, que tinha feito ao seu predecesfor com as mesmas promessas. Barreto fez partir D. Alvaro da Silveira com huma frota consideravel. Silveira chegou até á embocadura do Euphrates, e no tempo em que elle se via no ponto de acabar a guerra pela tomada de Baçorá, huma violenta tempestade separou todos os seus navios,

e teve muito trabalho para tornar a

hir a Ormuz.

D. Alvaro sendo enviado depois F ii

TIAO REI

-ao estreito de Meca contra Zafar, en-Ann. de trou no mar Roxo, foi até á Moca, onde estavaó os navios, e as galeras. de Zafar. Tinha-se elle lisongeado 1559. com a esperança de os queimar. Po-D. SEBASrém nao podendo manobrar nos ca-TIAO REI naes estreitos, onde era preciso abrigar-se, para alli chegar, foi obrigado D. CONSa voltar sem fazer nada.

TANTINO DE BAR-GANÇA

Solimao fentio por extremo a perda das suas galeras, e do desastre succedido a Alechelubi. Entre tanto, hum VICE-REI. homem de valor, e de juizo se offereceo a este Principe para o fazer Senhor da Ilha de Baharem, e de pôr as fuas galeras em fegurança. O Gram Senhor acceitando a fua propofição, partio para Baçorá, pôz promptas duas galeras com perto de 70 embarcaçoens, em que embarcou 12800 homens escolhidos, e foi pôr cerco defronte da Fortaleza de Baharem. Rais Morad genro de Rais Noradim, Ministro do Rei d'Ormuz, que alli commandava, avisou logo o Rei, e D. Antonio de Noronha, sobrinho de D. Affonso o qual se achava entao pela fegunda vez Governador d'Ormuz.

D. Antonio enviou logo hum foccorro de viveres, e de muniçoens debaixo da conducta de D. João de No-

ronha, filho natural de seu irmao, e no meimo tempo fez partir algu- Ann. de mas curvetas para avifar D. Alvaro da Silveira, que tinha ordem do Vice-Rei D. Constantino de crusar junto d'Ormuz, no seu retorno da expedição do mar Roxo. D. João era moço, e foi mal aconselhado pelos seus Capitaens, de sorte que perdeo a ocafiao de tomar as duas galeras Turcas. Nao foi mais que hum descuido de poucos dias. D. Alvaro chegou, tomou as galeras, e tirou aos Turcos

toda a esperança de voltarem.

Silveira, e Morad tendo-se visto depois assentarao de nao dar batalha ao inimigo; porém somente de o consternar cortando-lhe os viveres. O conselho era prudente; porém a pouca subordinação das tropas impedio o effeito. Ellas se amotinarao, insultarao o General chamando-lhe fraco. Tratarao tambem Morad de traidor, e obrigarao a hum, e a outro a virem contra seu gosto a huma acção. Ella foi ardente, e viva; porem a fua desobediencia foi punida. D. Alvaro, depois de fazer a obrigação de foldado, e de Capitaó, recebeo muitas feridas, e foi morto pelos Turcos, que lhe cortarao a cabeça. Se-

J. C. 1559. D. SEBAS-TIAO REI

D. CONS-TANTINO DE BAR-GANÇA VICE-REL.

centa Portuguezes depois, de fazerem Ann. de grandes acçoens, tiverao a mesma sor-T. C. te. Houverao muitos que cahirao nas maos dos inimigos. Morad que nao-1559. tinha cedido em valor aos Portugue-D. SEEASzes recolheo os restos espalhados, e TIAO REI se retirou para á Fortaleza.

D. CONS-TANTINO DE BAR-GANÇA

Joao Peixoto tinha provisoes para tomar o governo depois de Silveira, em caso de morte. Fez-se conhecer das tropas, e tendo vindo por necesfidade ao parecer d'obrigar por fome VICE-REI. os Turcos, elle o fez com tanta felicidade, que elles tinhao já tratado de fe retirarem para Catife, onde Peixoto contra a fé dada, tinha resolvido

fazelos passar á espada.

Os avisos da motte de Silveira, e a perda da batalha paffarao logo a Ormuz, e de lá ás Indias, e logo D. Antonio de Noronha, e o Vice-Rei D. Constantino, se poserao em estado de reparar esta infelicidade. Noronha, e Rais Nordim forao alli pesfoalmente, e tomarao 3 B Persas a feu soldo. Noronha chegou no tempo que Peixoto hia concluir o seu tratado, e executar o seu criminoso difignio.

A chegada de Noronha, que devia accelerar a conclusao d'hum tra-

rado mais fiel, só servio de o desviar. -O enteresse de alguns particulares, e Ann. de a perfidia d'outros forao a causa. O J. C. Bachá commandante dos Turcos morreo das feridas, que recebeo na bata-lha em que Silveira foi morto. Subs- D. SABAS-1559. tituirao-lhe outro. Mahmud-Beg Go-TIAO REI vernador de Catife, se entendia com elle, e o exortava occultamente a con- D. consservar-le bem na ciperança que seria rantino foccorrido brevemente pelo Bachá de DE BAR-Baçorá, descobrio-se a sua perfidia, e GANÇA Noronha o fez assacinar. Em sim de- vice-Rei. pois de ter perdido muito tempo, no qual o máo ar fez morrer mais de mil destes 1 \$ 200 Turcos, as mesmas moleitias, que se fizerao tambem sentir aos Portuguezes, redusirão os dois partidos a huma capitulação, em virtude da qual os Turcos, restituindo os presioneiros, os cavalos, e as armas, os fornecerao de bateis para tornarem

trabalho de voltar.

Fazendo fempre a fé grandes progressos, á medida que os Portuguezes avançavaó nas fuas conquistas, a Rainha Catharina julgou digno de feu zelo assignalar os principlos da fua

a ganhar Baçorá. O foccorro enviado por D. Constantino chegou depois da cousa feita, e naó teve mais que o

Re-

Regencia, folicitando o Papa para eri-Ann. de gir a Cidade de Goa em Arcebispado. J. C. Paulo IV. concedeo-lhe a sua supli-1559. ca. Goa soi desmembrada do Funchal na Ilha da Madeira, e a sua Igreja D. SEBAS- declarada Primaz das Indias. D. Gas-TIAO REI par Conego da Igreja Cathedral de Lisboa, e valido do Cardeal Infante,

TANTINO falecimento de D. Joaó d'Albuquerque, DE BAR- morto anno de 1559. Jorge de Santa

Luzia, e Jorge Temudo, Religiosos .VICE-REI. Dominicos, foraó nomeados para os Bispados de Cochim, e de Malaca, que foraó erectos por entao, e aquem affignarao os seus districtos. Estes Bispos foraó sagrados em Lisboa com muito concurlo e solemnidade. Os Bispos de Cochim, e de Malaca partirao neste mesmo anno na frota que commandou Pedro Vaz de Sequeira. O Arcebispo não se embarcou se não no anno feguinte, e condusio comsigo os Ministros do Tribunal da Inquisição, o qual até entao, nao tinha sido estabelecido nas Indias, nem delle tinha alli avido mais que huma forma muito imperfeita.

> ElRei D. Joao III. que tinha fempre tido hum grande ardor pela conversao dos Abixins, tinha tido o

> > mef-

mesmo zelo em lhes procurar Bispos -Catholicos. Este zelo tinha-se augmen- Ann. de tado n'elle antes da sua morte, e elle J. C. tinha tido a consolação d'alcançar es- 1559. ta graça da Santa Sede. O Papa Paulo IV. conferindo este negocio com o Sacro Collegio, recorreo a S. Ignacio de Loyola, e tomou tres Religiosos da sua companhia, o Padre Nuno Barreto Portuguez, que fez Patriarcha da Ethiopia, e os Padres Mel-chior Carneiro, e André Oviedo, dos VICE-RI quaes o primeiro foi nomeado Bispo de Nicea, e o segundo Bispo de Heliopolis com o titulo de Condjutores, e successores do Patriarcha, no caso que morresse. E porque quando estes Bispos chegarao a Lisboa, a frota do Vice-Rei D. Pedro de Mascarenhas estava já de verga d'alto, julgarao conveniente transfirir a sua partida, e fazerem embarcar sómente alguns dos Jesuitas, que os deviao acompanhar, a fim de lhes prepararem os cami-nhos na Ethiopia, e levarem ao Imperador as cartas d'ElRei, nas quaes dava aviso a este Principe da escolha, que o Papa tinha feito destes Prelados, e do motivo porque lhos enviava.

Mascarenhas chegado ás Indias fez embarcar na frota que enviava ao

TIAO REI

D. CONS-TANTINO VICE-REI.

estreito de Meca, o Padre Gonçalo Ann. de Rodrigues, que foi posto no porto d' Arquico, donde foi conduzido á Corte do Imperador. Este Principe era o 1559. mesmo por quem Christovao da Ga-D. SABASma se tinha sacrificado, e que devia TIAO REI aos Portuguezes o feu restabelecimento. Elle recebeo Rodrigues com difr. constinção, e com bondade; porém quan-TANTINO do se tratou de Religiao, Rodrigues DE BARvio tão pouca apparencia de o autho-GANÇA risar, que logo desconfiou, e tornou VICE-REI. para ás Indias, conforme a ordem que tinha para fazer a sua relação. João Peixoto tinha sido enviado das Indias expressamente para o receber, como fez; porém nesta viagem tinha dezembarcado na Ilha de Suaquem com o fa-

fobmergidos no fono.

Tendo chegado os Bispos ás Indias no anno depois da partida de Mascarenhas, com Fernando de Sousa Castelo-Branco, que ElRei tinha nomeado seu Embaixador para á Corte da Ethiopia, o Patriarcha, e o Embaixador obrigaraó vivamente Barreto, que estava entaó no emprego, que executasse as ordens d'ElRei, que shes

vor do filencio da noife, e fem fer defcoberto, paffou á espada o Rei, e huma parte dos habitantes, que achou

desse huma frota, e seis centos homens para os acompanhar n'esta ex- Ann. de pedição. Barreto não tendo diffo von- J. C. tade, e naó estando mesimo em esta- 1559. do de fe privar d'hum rao grande soccorro, formou difficuldades. Como o zelo naó attende nunca ás razoens de politica, e a fua recufação caufava já perturbação, o temor de grangear algum trabalho na Corte, lhe fez tomar hum meio, para o que convierao em hum Conselho, que ajuntou para isso, no qual rezolverao, " Que vista a pouca apparencia , que havia na conversaó do Impera-, dor, conforme a relação que tinha , feito o Padre Rodrigues, seria imprudencia expôr a dignidade do Pastriarcha, e a do Embaixador ; po-, rém que com tudo, como era do enteresse da Religiao tentar algu-" ma coisa, fariao partir somente por , este anno o Padre André Oviedo , Bispo d'Heliopolis com alguns dos , Portuguezes de companhia, para fon-, dar o terreno, e por as coisas em , via de fazer receber o Patriarcha com , honra.,

Tomado este partido, Barreto sez armar quatro navios, de que deo o commando a Manoel Travassos, proveo

D. CONS-TANTINO DE BAR-GANÇA VICE-REI. O Bispo de tudo o que podia dezejar, Ann. de como tambem os Jesuitas que o a-J. C. companharaó. Gaspar Nunes hum dos Portuguezes da armada de Christovaó da Gama, que se tinha estabelecido na Ethiopia, e tinha voltado ás Indias com o Padre Gonçalo Rodrigues soi enviado, e honrado com o titulo de Ministro d'ElRei de Portugal.

TANTINO
DE BARGANÇA
VICE-REL

Oviedo foi recebido nas terras do Imperador com todas as demonstrações d'honra que fazem aos Soberanos. Teve a consolação de ver, em toda a parte na sua derrota, os Portuguezes ricos em cazas, e em terras, em escravos e creados, e em toda a parte estes tiveras o gosto de o tratar como comvinha ao seu caracter, e á sua virtude. Em sim admitido á presença do Imperador, soi recebido com muito grande distinção.

Depois d'alguns dias de descanço, o Imperador, que se presava de saber a sua Religiao, quiz entrar na materia com o Bispo. Nós nao sabemos qual soi o particular da conversação; porém o fruto soi tal, que o Imperador se escandalizou muito da liberdade do Bispo, e que o Bispo picado dos desprezos, que o Imperador, e toda a sua Corte tinhao seito dos sentimentos da Igreja Catholica, sahio mudo, e bem convencido da

obf-

obstinação d'este Principe, e do pouco fruto que tinhao que esperar dos seus Ann. de

trabalhos para á fua conversão. J. C. Oviedo era hum fanto, e cheio do 1559.

espirito que forma os Apostolos, e os D. SEBAS-Martyres de Jesus Christo; porém não TIAO RET attendendo que huma Religiao bebida com o leite não se deixa tão facil- D. consmente, e que os meios da persuação, TANTINO e da infinuação erão os unicos de que DE BARdevia usar no pays em que se achava, el. GANÇA le se deixou arrebatar da vivacidade do VICE-REI, seu zelo, e reccoreo aos raios da Igreja, e ao rigor dos Canones. Excomungou o Imperador folemnemente, declarou-o Scismatico, e herege, e prohibio a todos os Portuguezes que o servissem, e tivessem communicação com elle.

O Imperador devia temer pouco huma excomunhao da parte d'hum Bupo, que o considerava como herege, quando os seus proprios Pastores The faziao a elle mesmo hum crime de o communicar, posto que elle o nao fizesse se nao por politica, e pela pre-cizao que podia ter dos Portuguezes. Assim esta excomunhao longe de produsir hum bom effeito, so servio de irritar os animos, alienar todos os Abixine, e dividir mesmo os Portuguezes entre si. Muitos reprehenderao el-

Ann. de prudente, e contaraó depois todas as J. C. suas palavras ao Imperador de quem se fe fizeraó espias.

D. SABAS- ria chegado mais longe, se nao sos-TIAO REI se huma revolução que acconteceo nestas circunstancias. Sinco dias depois

D. cons- que o Bispo entrou na Ethiopia, hum TANTINO Bachá Turco alli entrou com 1 \$200. DE BAR- Janisaros, e se avançou até Baroá des-GANÇA baratou, e matou o irmao do Princi-No mesmo tempo hum Principe Mou-ro sez entrar hum dos seus Generaes com hum exercito nos Estados do Imperador, que opprimido por duas partes, enviou o Principe Isaac contra o Ba-chá, o foi pessoalmente ao encontro do outro inimigo, que lhe dessolava as suas Provincias. Isaac dessez os Turcos, os quaes huma molestia acabou quasi de destruir ; de sorte que o Bacha foi obrigado a retirar-se para Arquico com os miseraveis restos do seu exercito. Da outra parte o Tenente do Imperador, que commandava nas Provincias invadidas, em lugar de refistir ao ini-migo foi direito a Capital do Rei sub-levado; onde entrou victorioso, e o

matou. Os Galles, povos inquietos,

e sempre em armas o seguirão, e acabarao de destruir este Estado. O Ann. de Imperador não fabendo nada da victo- J. C. ria do seu Tenente, e da morte do 1559. Rei seu inimigo, quiz, contra o parecer dos seus Capitaens, dar batalha D. SABASao seu General. Elle o fez; mas por TIAO REI infelicidade o seu cavalo espantado com o estrondo da artilheria, é não dando D. CONSpelo freio, o levou para o meio dos TANTINO inimigos, que o matarao.

Adamas Seghed, irmao do Im-GANÇA perador Claudio, the succedeo. Não VICE-REI.

tinha elle nenhuma das boas qualidades de seu irmao, e tinha muitas más. Era principalmente inimigo da nossa Religiao, e aborrecia no fundo do coração os Portuguezes. Obrigando-o a necessidade aos poupar, elle dissimulou por algum tempo. Porém Ovie-do recufando remeter-lhe dois Religiozos Abixins, que tinha trasido ao gremio da Igreja, pouco faltou que este Principe indignado naó fosse elle mesmo o algôz do Bispo, que se offereceo generosamente a morte como verdadeiro Athleta de Jesus Christo. Em fim os Grandes do Imperio, e o Barnagues em particular, tendo-se sublevado, e juntos ao Bachá dos Turcos, os Portuguezes tomarao o partido das

duas

- duas partes, e hum grande numero Ann. de delles feguio o dos rebeldes. O Imperador que os vio com as armas na mao contra elle, suspeitou que o Bis-1559. po, e os Misionarios tinhaó fayore-D. SEBAScido a revolta. Depois do que este TIAO REI Principe os perseguio com furor, como tambem aos seus vassallos que se D. CONStinhao convertido. O Patriarcha re-TANTINO tido em Goa por esta má situação dos DE BARnegocios, morreo, sem pôr pé nas GANÇA terras do seu Patriarchado. O Papa, e yıce-REI. ElRei de Portugal instruidos do que fe passava, quizerao retirar da Ethio-1559. pia o Bispo, feito Patriarcha, e os Mi-1560. sionarios, para os empregar n'outra parte mais utilmente; porém nem el-le nem os Jesuitas poderao sahir d'esre Imperio. Dois forao assacinados pelos Turcos. O Bispo, e os outros morrerao consumidos de miserias, bem consolados por outra parte pelas bençãos que Deos tinha deitado fobre os feus trabalhos na conversaó do povo

meudo.

D. Constantino herdeiro d'hum zelo, que era proprio de sua linhagem, favoreceo os negocios da Ethiopia o melhor que pôde. Naó esteve com tudo nas suas forças reformar as desgraças da fortuna, e a infelicidade em o Im-

perador Claudio se tinha precipitado. Porém nas Indias onde elle tinha to- Ann. de do o poder, deo grandes provas d'es- J. C. te zelo. Debaixo da maior parte dos 1560. Governadores precedentes, os Indios que se convertiao, estavao em oprefao. Como os que presseveravao na fua idolatria erao os ricos da terra, e os que abraçavaó a lei de Jesus Christo erao pobres, pela maior parte, estes idolatras que as suas rique- DE BARsas, e a sua abundancia faziao recomendaveis, abusavão do seu credito para com os Portuguezes mesmo, para agravar o jugo d'aquelles que se convertiao, e satisfazer ao odio que lhes inspirava a sua mudança. De sorre que fazer-se Christao, era exporse a huma perseguição da parte dos mesmos Christaos. D. Constantino que comprehendeo este abuso, o reformou de modo, que só os Indios convertidos tinhaó parte nas merces, e nos favores. Elles tinhao so a entrada livre na sua caza, quando os Gentios idolatras excluidos do seu Palacio, eraó obrigados a esperar, que elle se apresentasse a alguma janela para terem audiencia. Não se pode crer como este procedimento servio a illuminar estes povos infelices, sub-Tom. IV. G mer-

- mergidos nas trevas do Paganismo. Ann. de O mesmo zelo o sez emprehender J. C. huma guerra em favor dos Christaos da Costa da Pescaria, expostos aos 1560. corfos dos Badages, povos feroces, e acostumados a roubos. Estavão além TIAO REI d'isto tyranisados pelo Rei de Jasanaparam, que os punha muitas vezes D. CONSa ferro, e a fogo. Este Princepe era hum TANTINO verdadeiro tyrano, e inimigo jura-DE BAR- do do nome Christao. Tinha ensopa-GANÇA do muitas vezes as suas maos no seu VICE-REI. proprio sangue, e tinha despojado dos feus Estados seu irmao mais velho, que se cinha refugiado em Goa, onde se fez Christao; e tomou o nome de D. Affonso Martim. Affonso de Souza tinha feito o Reino de Jafanapatam tributario da Coroa de Portugal pasfando pela Ilha de Ceilao, da qual elle faz parte. Porém este barbaro Rei sem respeito a esta consideração se recreava em se banhar no sangue dos Chrisraos, e em hum so dia tinha procurado a gloria do martyrio a mais de 600.

D. Constantino determinou de o castigar, de o despojar dos seus Estados, e de transportar para alli os Christaes da Costa da Pescaria. Para este esseito partio elle com huma poderoza frota, e desembarcou com muita feli-

cidade. Dividio depois, o seu exercito em sinco corpos, de que Luiz de Mello Ann. de condusio o primeiro. O Principe filho do Rei se aprezentou, fazendo senblante de querer combater : porém retirou-se sem ter valor d'isso. O exercito Portuguez enfiou o caminho que conduz á Capital. Era estreito, e defendido por peças d'artilheria d'hum terrivel calibre; mas fendo apontadas muito alto, nao fizerao quasi nenhum effeito. Sendo a Cidade tomada por este meio, o Rei de Jasanaparam se retirou a huma fortaleza apartada quasi duas legoas. Não teve ainda bastante constancia para alli se defender, e se salvou nos matos, d'onde enviou a pedir paz. Para a alcancar offereceo restituir ao Rei de Cota os Tesouros de Tribuli Pandar, que a presiguição dos Portuguezes tinha obrigado a se tetirar para este Tyrano, que o sez morrer. Obrigou-se de mais a ceder a Ilha de Manar, e de submeter de novo a fua Coroa á de Portugal, pagando-lhe tributo. Para fiador d'este tratado, deo seu filho de penhor. O ciume, e a divisao que se tinhão metido entre os Officiaes Portuguezes, juntos com a pouca disciplina dos foldados obrigarão o General a se contentar d'estes offerecimentos.

1560.

D. SEBAS-TIAO REI

D. CONS-TANTINO

Porém em quanto perderaó tempo Ann. de na execcução do que se tinha regulado, J. C. formou-se huma conjuração dos Ilheos, 1560. taó subita, que muitos Portuguezes della foraó victima, antes de presentirado Rei rem o mal. O Vice-Rei engolfado na cassa pela sugestão dos conjurados, teve muito trabalho para segurar a sua retirada, e tudo o que pôde fazer, foi tornar a embarcar-se depois de ter

DE BARGANÇA

perdido muita gente.

Livre d'este perigo, e condusinvice-Rei. do o Principe de Jasanapatam nos seus
ferros, passou á Ilha de Manar, onde construhio huma Fortaleza, da
qual deo o governo a Manoel Coutinho, que para alli tinha transportado da Costa da Pescaria os Christaos
de Punical. Fundou no mesmo tempo as casas dos Religiosos de S. Francisco, e dos Jesuitas encarregados do
cuidado d'esta christandade.

Entre as riquesas que foraó tiradas no saque da Cidade de Jafanapatam, foi huma especie de Relicario d'oiro, guarnecido de Rubins, e d'outras pedras preciozas. Conservavaó alli com muita devoçaó hum dente d'hum dos Santos, ou Deoses do paiz, de que as sabulas que d'isso contaó deraó lugar a crer, que este dente era d'hum

macaco, e nao d'hum homem. Era este hum dos monumentos mais raros Ann. de da piedade Idolatra, que havia em to- J. C. das as Indias. O Rei de Pegu faben- 1560. do que elle estava em poder do Vice-Rei, enviou huma Embaixada fo- D. SEBASlemne para o pedir, e offereceo por TIAO REI elle muito grandes fommas. Muitos, pouco escrupulosos, queriaó que o D. CONSvendessem, para remediarem as precizoens do Éstado, e havia poucos Offi- DE BARciaes que nao cubiçasem a commissão de GANÇA o levar, com a esperança de fazerem VICE-REI. hum ganho immenso, somente em o mostrar na viagem, e em permitirem que d'elle tirassem estampas. D. Constantino mais escrupulozo, fazendo examinar o caso, e sendo decidido como elle mesmo o tinha decidido, fez deitar o dente em hum almofaris em pleno Conselho, e o fez reduzir a pó, o qual fez confumir em hum brazeiro.

No seu retorno de Ceilao para Cochim, o Vice-Rei se encontrou com o Rei de Chambé, e confirmou de novo com elle a paz, que tinha feito, porém que nao guardou bem : o que fez sempre difficil a carga dos navios, que despachavaó todos os annos para Portugal. Esta paz nao im-

-pedia os Principes alliados do Mala-Ann. de bar a fazerem guerra ao Rei de Co-J. C. chim. Estes Principes juntos ás tropas do Samorim, tinhao entrado na Ilha de Primbalam, que pertencia ao Rei D. SEBASde Cochim. A alliança que tinhao ti-TIAO REI do sempre com este Principe, determinou o Vice-Rei a tomar o seu par-D. CONStido, e a expulsar os inimigos da TANTINO Ilha. Elle alli enviou Francisco d'Al-DE BAR- meida com tropas, e depois Luiz de GANÇA Mello com hum reforço. Houve entre VICE-REI estas tropas, e as dos inimigos huma viva escaramuça, onde Luis de Mello foi ferido: a vantagem com tudo ficou ao Rei de Cochim, que entrou na posse da Ilha, depois que os inimigos forao d'alli expulsos. Porém este Monarcha naó teve nunca verdadeiro descanço da parte dos Principes alliados, até ao momento em que foi assacinado, por hum dos amigos do

Principe de Bardelle.

O Vice-Rei tendo tornado a Goa, achou novos Embaixadores do Rei de Baçorá, que renovando os mesmos offerecimentos que tinhao feito aos seus predecessores, pedia também soccorro para acabar de vencer os Turcos, que tinha sitiados na Fortaleza. D. Constantino alli enviou huma frota de 21

pos Portuguezes, Liv. XIII. 103

embarcaçõens, commandadas por Sebastiao de Sá. Esta frota devia ao mes-Ann. de mo tempo recondusir a Ormuz D. Joao J. C. d'Ataide, que tendo-se curado das 1560. cezoens, pelas quaes Barreto lhe tinha tirado o governo, tornou para aca-D. SEBASbar o seu tempo.

A monção estando avançada, a frota foi tomada por huma grande tem- D. CONS-pestade que separou os navios, dos TANTINO quaes a maior parte se resugiou em DE BAR-diversos Portos do Golpho de Cam-GANÇA baia, onde naó foraó inteiramente inuvice-Reto teis. Os Abixins continuavaó em molestar a Cidade de Damaó, e a tinhaó obrigado a lhes abandonar a Ilha de Balzar, da qual tinhaó arrasado a Fortaleza.

Porém Damao correo hum perigo muito maior por cauza d'hum inimigo muito mais poderoso. Madre-Maluco, hum dos tutores do Rei, picado do ciume contra Ithimiticao, que estava de posse da pessoa do Monarcha, tinha adiantado a sua ambiçao até a querer detronar o seu Soberano. Estava rico de terras, e havia poucos senhores em estado de o igualarem. Antes de se declarar, quiz apoderarse de Damao, que o seu competidor tinha cedido aos Portuguezes contra

D. Diogo de Noronha, bem fer-

- o seu voto; e depois da deixação Ann. de que disso elle mesmo tinha feito, quando era o Senhor. J. C.

1560. vido pelos seus espias a quem paga-D. SEBAS-

va muito bem, foi avisado a tempo TIAO REI de todos os seus projectos; e como elle se nao julgava em estado de se D. CONSconservar contra esta tempestade, con-TANTINO cebeo o difignio de a acautelar por ar-DE BARteficio. Era amigo de Cedemecao filho GANÇA do famoso Coje-Sofar, e cunhado de VICE-REI.

Madre-Maluco. Preparou logo todas as suas batarias para persuadir a este: ,, , Que Madre-Maluco fazia todos estes , preparativos que lhe viao fazer, pa-, ra o despojar de Surrate, de que era Senhor. Para lhe provar o que , dizia elle lhe affirmava que Madre-" Maluco havia fingir querer Damao, , passar por casa d'elle, e pedir-lhe ,, hum grosso Basalisco, que tinha pa-, ra bater a praça; porém que tanto , que o alcançasse, o apontaria cons; tra Surrate mesmo, e o obrigaria a , entregarlho. " D. Diogo se servio para segurar este ardil d'hum Portuguez chamado Diogo Pereira, e d' hum Judeo chamado Coje-Abraham, ambos habeis, e amigos de Cedemecao. Era verdade que Madre-Maluco

# DOS PORTUGUEZES, LIV. XIII. 405

tinha tido o pensamento de se apoderar de Surrate, porém tinha sido des-Ann. de viado disso por sua mulher, filha de J. C. Coje-Sofar, e irmá de Cedemecao. 1560.

Cedemecaó meio convencido dos máos difignios de feu cunhado, o vio D. SEBASvir com toda a desconfiança, que ti-TIAO REI nhao querido inspirar-lhe, e sahio-lhe ao encontro com toda a diffimulação D. CONSpossivel. Acabando de o convencer, o TANTINO requerimento do Basilisco, asectou ain- DE BARda mais encubrir as fuas fospeiras. Pro- GANÇA meteo elle tudo, e convidou a cear VICE-REI. Madre-Maluco, com os principaes Officiaes do seu exercito; o que aceitarao com muito gosto, porque como era o tempo do Ramadam, estavao ainda em jejum. Cedemecao se adiantou para fazer aprontar tudo. Che-

gando Madre-Maluco com os outros convidados, Cedemecaó os recebeo em huma sala bem paramentada, e lhes fez todas as demonstraçõens possiveis d'amisade, e de civilidade. Tendo os assim todos na sua mao, sahio por huma porta, por algum pretexto, em quanto por outra fez entrar 200 pessoas bem armadas, que nao perdoando a nenhum dos que estavao na fala, os degolarao. Logo no outro dia, e antes que a noticia trans-

pirasse, Cedemecaó soi cahir sobre as Ann. de tropas de Madre-Maluco, as quaes ven-J. C. do-se sem Chefes, e apanhadas de re-1561. pente, soraó quasi taó depressa desteitas, como assaltadas, e abandonaraó ao persido vencedor todos os thesouros, e todos os despojos do seu infelis cunhado.

D. CONSTANTINO
DE BARGANÇA
VICE-REI.

Chinguis-Cao filho de Madre-Maluco, mancebo que tinha todo o merecimento de seu pai, e o valor de Sofar seu avô, sabendo esta triste noticia, naó pensou logo se naó na vingança, e ajuntando as suas tropas fugitivas, veio pôr cerco de fronte de Surrate. Apertado Cedemecao recorreo a Noronha, que o soccorreo com dez embarcaçõens, commandadas por Luiz Alveres de Tavora. Tinha este nas suas instrucçoens, que se devia comportar de modo que os sitiantes, e os sitiados julgassem que elle tinha vindo para os favorecer. O fingimento aproveitou, e nenhum d'elles teve lugar para penetrar a má fé de D. Diogo. Alucao hum dos tutores do moço Rei, logo com a primeira noticia da morte de Madre-Maluco, se tinha lançado sobre as suas terras, e tinha tomado a Cidade de Veredora, Chinguis-Cao obrigado a opporse a esta torren-

# pos Portuguezes, Liv. XIII. 107

rente, fez paz com Cedemecao, e -Luiz de Tavora voltou para Damao, Ann. de onde achou D. Diogo de Noronha J. C. de cama pela molestia de que morreo, 1561. com a reputação d'hum dos melho-res Officiaes que houve na India.

Vencedor do seu novo inimigo TIAO REI. Chinguil-Cao voltou fobre Surrate com maiores forças, tendo unido ás suas D. CONStropas as de dois Principe Mogols, que se tinhaó refugiado no Reino de Cambaia, e que alli faziao tambem a fua GANÇA figura com os outros estrangeiros. Ce- VICE-REI. demecao recorreo de novo ao Vice-Rei das Indias, a quem offereceo entregar Surrate, que não podia guardar contra tao poderozos inimigos como os que tinha á cara. D. Constantino alli enviou logo D. Antonio de Noronha com 14 navios, aos quaes se ajuntarao os de Sebastiao de Sa. Noronha, e Chinguif-caó naó dezejavaó pelejar ambos, e queriao ficar amigos. Porém os Principes Mogols, que morriao de inveja de se medirem com os Portuguezes, travarao com elles huma acção, de que estes levarao a vantagem. Noronha obrigou entao Cedeme-cao a entregarlhe a Fortaleza conforme o ajuste, e Cedeme-cao usou de demoras. Julgarao que elle o fazia de pensado, e

TANTINO DE BAR-

que-

1561. D. SEBAS-

D. CONS-TANTINO DE BAR-GANÇA VICE-REI.

Ann. de na verdade nao era elle o culpado, e correo risco de ser morto pela. fua guarnição, que começava a terd'elle suspeitas. Noronha, e elle se virao ; e este encontro favoreceo as TIAO REI suspeitas, e Cedemecao foi obrigado a sahir secretamente de Surrate, e fugir, refolveraó com tudo de se defenderem bem, e pozerao na sua frente Caracem cunhado de Cedeme-cao. Noronha vendo que alli naó tinha mais que fazer se retirou. D. Constantino disgostozo de ter perdido esta occasiao, que elle nunca mais encontraria, de tomar Surrate, prendeo D. Antonio de Noronha, e o foltou depois quando foi mais bem informado, dando-lhe grandes satisfaçõens. Cedeme-caó fe falvou nas montanhas, e se retirou para á Corte de Cambaia, onde foi bem recebido e consolado na fua difgraça: porém Chinguif-caó que, tinha sempre sobre o coração a morte de seu pai, obrigou dois apaniguados de Cedeme-caó ao assacinarem; o que foi feito. Chinguis-cao, e Caracem se accomodarao depois, e este ultimo sicou Senhor de Surrate.

A piedade de D. Constantino, e a sua devoção com o Apostolo S.

Tho-

DOS PORTUGUEZES, LIV. XIII. 109

Thomé o levarao a fundar huma bela Igreja em Goa, á honra d'este gran- Ann. de de Santo. A obra se adiantou muito: J. C. porém sendo este Principe substituido por outro Vice-Rei, ficou por acabar. D. SEBAS-D. Constantino nao deixou de ter TIAO REI. seus inimigos, que escreverao á Corte contra elle, e quiserao envenenar até as suas mais belas acçoens, porém o seu Governo foi hum dos mais prudentes, e hum dos mais prudentes, e hum dos melhores que alli GANÇA houve. ElRei D. Sebastiao lhe fez vice-REL justiça quando lhe quiz dar o Vice-Reinado das Indias á força, que elle nao queria aceitar. E quando este Rei tornou a enviar pela segunda vez D. Luiz d'Ataide disse: ,, Ide governai como D. Constantino.,,

D. Francisco Coutinho Conde de Redondo, que succedeo ao Principe D. Constantino, era homem de qualidade, e merecimento bom para á guerra, e para á paz : porém conhecido, principalmente pelo seu humor jovial, e bons ditos. Empregou logo os feus cuidados em despachar os navios de carga, nos quaes partirao D. Conf-tantino com Sebastiao de Sá, D. Antonio de Noronha sobrinho do Vice-Rei D. Affonso, e D. Antonio de Noronha Catarras. D. Antonio de No-

1560.

TANTINO

1561: 1562. Ann. de nha morrido Governador de Malaca, J. C. feu irmao D. Alvaro que tinha fido 1561. Governador d'O'muz, fazendo nautra fragio na Aguada de S. Bras com todo huma ribeira. Havia alli ainda oudo. constros dois do nome de D. Antonio de

D. constros dois do nome de B. Antonio de Tantino Noronha no mesmo tempo de que sabe la larei depois. Julguei dever sazer aqui Gança esta declaração, para evitar a consuvice-rei, são d'esta similhança de nomes.

O Conde Vice-Rei enviou depois fem cessar, duas pequenas frotas para o estreito de Meca, contra as galeras de Zasar. D. Francisco Mascarenhas, que commandava a primeira faltando a occassaó de as bater, voltou sobre a Costa do Malabar, onde crusou perto de 3 mezes com pouca felicidade. A segunda commandada por Jorge de Moura, não sez mais do que queimar hum navio d'Achem vindo do mar Roxo. Elle estava armado de 50 peças de bronze, e tinha 500 homens d'equipagem.

Damão fe vio ainda exposto a novas inquietaçõens da parte dos Abixins. Cid-Meriam que os commandava veio apresentar-se de fronte da praça com oito centos cavallos, e mil

ho-

# DOS PORTUGUEZES, LIV. XIII. 111

homens de pé. Garcia Rodrigues de -Tavora Governador da praça sahio a Ann. de encontralo. Pelejou-se bem de parte J. C. a parte. Hum Religioso Dominico se 1562. distinguio muito em animar as tropas : já a victoria se declarava pelos Por-TIÃO REI tuguezes, quando o General inimigo dezafiou para reto o Governador, que foi preciso que o rogassem para aceitar o bilhete. Correraó elles hum fobre o outro com a lança enristada com garbo. O Abixim do primeiro golpe GANÇA foi deitado fora dos arçoens, e Rodrigues cahio depois d'elle pela violencia do choque dos cavallos. Os dois Campioens se poserao logo em pé, e brigaraó como valerosos muito tempo com igual vantagem. Hum foldado Portuguez acabou o combate traspasfando o Abixim com hum golpe de lança. Entao o inimigo se pôz em defordem, deixando sobre o campo da batalha muitos mortos, muitos prelioneiros, e muitos despojos.

Posto que o Samorim fizesse logo a sua paz, houverao sempre novos motivos para renovar a guerra, pela facilidade que tinha de permitir aos Mouros armamentos, de que o faziaó responsavel. O Conde que nao tinha tido ainda alguma occasião de se mos-

D. CONS-TANTINO DE BAR-VICE-REI

-trar, quiz fazer este Principe constante Ann. de na paz, mostrando-se d'hum modo que se fizesse temer. Pôz logo no mar huma armada de 48 homens em mais 1562. de 140 embarcaçõens, que estavao D. SEBAScom tudo mais preparadas, e mais or-TIAO REI nadas para apparato d'huma festa do que para darem huma batalha. Che-D. CONSgou com esta pompa a Tiracol, onde TANTINO o Samorim se achou pessoalmente. A DE BARpaz jurada de parte a parte, foi acom-GANÇA panhada d'hum belissimo prezente, que VICE-REI. o Conde fez ao Samorim, já atemorizado pelo estrondo da artilheria. O

Vice-Rei voltou para Cochim fem fazer outra diligencia. Os valentes d'esta armada pacifica, que o tinhaó acompanhado, por falta d'outros inimigos fe degolaraó elles mesmos com dezasios, que se pozeraó em moda, de forte que alli houve hum grande numero d'elles mortos.

O Samorim nao fe emendou com rudo em virtude d'huma paz que tinha feito hum pouco contra fua vontade. Alguns Paráos Malabares de Calicut correrao fobre hum foccorro que o Vice-Rei enviou a Cananor. O Vice-Rei queixou-fe d'isto ao Samorim, o qual respondeo friamente, Que elle, nao era responsavel das culpas que

, po-

DOS PORTUGUEZES, LIV. XIII. 113

, podiao cometer alguns vassalos deso-, bedientes; que os podiao apanhar, Ann. de " e punir., O Vice-Rei pouco satisseito J. C. com esta resposta, sabendo ao mesmo 1562. tempo que mais de 30 fustas Malaba-res se dispunhao a partir para o Reino TIAO BEL de Cambaia com passaporte Portuguez, Tiao Res enviou Domingos de Mesquita para as queimar: partio com tres embarcaçõens, TANTINO e 120 homens de equipagem. Com DE BAR-isto elle se conservou na paragem de GANCA Carapatao, e tomou até 24 d'estas sus-Gança tas em diversos tempos; por huma vez duas, por outra tres, conforme ellas se apresentavao. Quando elle as tomava, fazia passar a gente para os seus navios, metia as fustas á pique, e matava os homens que tinha tomado, fazendo-lhe cortar a cabeça, ou fazendo-os enforcar, ou tambem fazendo-os amortalhar nas velas das suas embarcaçõens, e deitar assim ao mar. Acção atroz, que renovou aos olhos da Cidade de Cananor, o terrivel expectaculo, que lhe tinha dado n'outro tempo Gonçalo Vaz de Goes, e que teve ainda peores consequencias, como direi. Com rudo em lugar de a punir, o Vice-Rei escutou friamente as queixas do Samorim, e tinha prompta a mesma resposta, que d'elle tinha Tom. IV. FC-

D. CONS-

Ann. de, desobedientes, que os apanhassem, e

J. C. ,, os punissem se podessem.,

No tempo deste Vice-Reinado, Estevaó de Sá, construhio hum forte em Amboine, cujo dominio tinha tindo redido a ElRei de Portugal.

Vasco de Sá seu sobrinho se portou alli mal. Excitou as armas dos Tantino Ilheos das Molucas, depois de ter de Bararmado os d'Amboine huns contra os outros. Os Portuguezes com tudo to

VICE-REI marao vantagens fobre todos.

Na Ilha de Ceilao Madune depois de ter desafiado os Portuguezes, o Rei de Costa, e seu Pai Tribuli Pandar, de quem contámos o fim desgraçado. tomou a sua vantagem para lhe fazer depois guerra. Raju seu filho, que se mostrou grande Capitao, desbaratou succesivamente Affonso Pereira de Lacerda, e D. Jorge de Menezes Baroche; e veio depois citiar Columbo, e Cota. E posto que Balthasar Guedes de Souza, the fizesse levantar hum, e outro cerco, os Portuguezes tiverao com tudo de que se instruir nesta occaziaó, e aprender que crime he favorecer perfidos, dar-lhes a mao, e a que perigo o crime d'hum particular empenhado no prejuizo da fua conciencia,

DOS PORTUGUEZES, LIV. XIII. 115

e da fua obrigação, expoem toda a fua Nação. Porque os Portuguezes esti- Ann. de veraó então no ponto de verem a ruina J. C. total d'hum Rei seu amigo, e seu alliado, e de serem expulsados elles mesmos da Ilha de Ceilão por hum D. SEBAS-Principe persido, que tinhão poupado TIÃO REI demaziadamente.

O Vice-rei morreo no fim do 3 anno do feu Vice-reinado quafi de repente, fem ter tido occaziao de adquirir gloria; porém com a reputação de ter

amado a justiça.

Joao de Mendonça que vinha de Joao de acabar o seu tempo no Governo de MENDON-Malaca, se achou nomeado para seu ça go-successor nas Cartas da Corte, e nao vernateve o governo se nao seis mezes. Hum doranovo Vice-Rei estava em camínho para succeder ao Conde do Redondo, que

estava para acabar.

Os Embaixadores do Samorim chegaraó quasi ao mesmo tempo, para se queixarem das crueldades de Mesquita. Mendonça lhes deo a resposta, que sabia que o Conde lhes tinha preparada; com o que sicaraó atordidos, e naó souberaó o que dissessem, naó ignorando o que o Samorim tinha respondido a similhantes queixas. Comtudo Mesquita tendo entrado entra o no

H ii por-

Ann. de porto, Mendonça o fez prender, o que fatisfez hum pouco a estes Embai-J. C. xadores: porém tanto que elles parti-1564. rao, elle o pôz em liberdade, e o galanteou muito, como se elle o tivesse merecido bem.

Mendonça tinha hum merecimenJOAO DE
MENDON
ÇA GOVERNADOR.

Mendonça tinha hum merecimento fuperior a fua presença, que era
pouco vantajoza. Teve postos consideraveis nas Indias, onde podia enriquecer-se; comtudo sahio pobre, e o seria
ainda muito mais, se alli se demorasse
mais longo tempo. Isto só forma o
feu clogio.

Fim do decimo terceiro Livro.



# HISTORIA

DOS DESCOBRIMENTOS,

ECONQUISTAS

DOS

PORTUGUEZES,

NO NOVO MUNDO.

# SESEESESSESSE

## LIVRO XIV.



Barbara expedição que tinha Ann. de feito Mesquita sobre a Costa do Malabar fendo alli co- 1564. nhecido pelos fignaes funestos D. SEBAS-

da fua brutal crueldade, e pelos cada-TIAO REI heres que o mar vomitou sobre as suas praias, alli caufou huma indignação, D. ANe hum odio contra os Portuguezes, TAO DE rao forte, que nao podiao pensar n' soroelle sem horror. Huma mulher de Cana-NHA

nor ce-Rei.

-- nor, cujo marido, rico e poderoso se ti-Ann. de nha achado affacinado, transportou-se J. C. tanto com isto, que correndo as ruas toda desgrenhada, falando mais pelas suas 1564. lagrimas, e signaes da sua ira, que pe-D. SEBAS- los feus discursos, truncados por suspiros, TIAO REI ella moveo toda a Cidade, ja bem difposta a entrar nas suas justas vingan-D. ANças. Seguida de infinita gente, corre TAO DE ao palacio do Rei para lhe requerer TOROjustiça; e desde entao como a hum to-NHA VIque de sino, todo o povo se pôz em CE-REI. armas, corre á Fortaleza, tomado d' huma especie de furor limphatico, e não podendo arrombar as muralhas, dezafogou a fua colera deitando fogo a mais de trinta embarcações, que esta-

Tal era a disposição dos animos, e a situação das couzas, quando chegou D. Antonio de Noronha, que a Corte enviou por Vice-rei para substituir D. Francisco Coutinho que achou morto, de sorte que tomou o Governo das mãos de Mendonça, a quem tratou com todos os respeitos, e civilidades. Este D. Antonio he o que tinha sido duas vezes Governador d'Ormus. Era filho natural de D. João de Noronha, irmão do Vice-Rei D. Assonso. Os Autores o chamão commumente D.

vao debaixo da artilharia do forte.

An-

DOS PORTUGUEZES , LIV. XIV. 119

Antaó, para o destinguirem do numero dos outros que tinhaó o nome d' Ann. de Antonio.

Mendonça tinha ja enviado alguns foccorros a Canapor, a primeira noticia do motim que se tinha feito. Andre de D. Shbas-Sousa alli conduzio seis embarcaçõens TIAO REI carregulas d'armas, e de muniçõens.
Perém este soccorro sendo muito fraco, D. An-

D. Antao lhe enviou hum mais consi- tao de deravel. D. Antonio de Noronha devia noro-commandar as tropas de dezembarque, RHA VI-em quanto Gonçalo Pereira Marrama- ce-rei.

que guardava o mar, e commandava a frota. Os Barbaros possuias o campo, e citavao soberbos com o seu numero, que em pouco tempo chegou a perto de 90 homens. André de Sousa defendeo bem o terreno até á fua morte, a qual acconteceo pouco depois. D. Antonio de Noronha não o defendeo peor ; de sorte que em muito poucos dias os inimigos perderao dez mil homens, e lhe fizerao hum tal estrago, que cortaraó ou queimaró perto de 40% palmeiras. Perda irreparavel para os pobres Indios destes contornos, que não tirando o seu sustento fe não do arros, e das palmeiras, deviao sentir muito esta perda. E a cite respeito eu direi o que contao

Ann. de tinha o costume de dizer quando via J. C. cortar huma palmeira, ", Que era o mesmo, que se matassem hum In
", dio. ",

D. SEBAS- Como as hostilidades não faziao TIAO REI mais do que accender o dezejo da vingança, os inimigos sempre cheios de

confiança sobre o seu grande numero, D. AN-TAO DE resolverao dar hum assalto aos entrincheiramentos da povoação. D. Paio NOROde Noronha foi d'isto avisado por hum Naire da Corte, que sendo amigo CE-REI. da Fortaleza servio sempre bem, e era bem instruido. Os que quiserao retirar-se para á Fortaleza, se retiraraó; porém D. Antonio de Noronha quiz ficar na povoação com as fuas tropas: fe era isto sabedoria, ou ciúme do governo, eu nao o direi. O que quer que fosse, desde o principio do dia os Indios tendo na sua frente o Ada-Raia derao o assalto ás trincheiras, e alli entrarao perto de 28. Os Portuguezes preparando-se para o combate pelos Sacramentos, sustentarao o esforço dos inimigos com muito valor nos differentes quarteis para onde se espalharao. D. Antonio de Noronha, Mangel Travassos, os dois irmaos Betancourts, Thomé de Sousa Coutinho

DOS PORTUGUEZES, LIV. XIV. 121

e Gaspar de Brito, se destinguirao ada hum no seu. Dois Mussas, ou Ann. de Cacizes procurarao animar o valor dos J. C. seus que afrouxava : dois Religiosos 1565. de S. Francisco fizeraó o mesmo da fua parte. Em fim durando o com-D. SEBASbate todo o dia, o inimigo se reti-TIAO REI. rou, deixando no campo 50 mortos. Os Portuguezes victoriolos com D. ANpouco custo, se retirarao com tudo TAO DE para á Fortaleza, onde derao graças a NORO-Deos da sua victoria.

Gonçalo Pereira Marramaque che-CE-REI. gou por entao com a fua frota condufindo Alvaro Peres de Sotomayor, que vinha substituir D. Paio de Noronha. Ambos continuarao a guerra, e queimarao todo o bairro do Ada-Raia, onde cortarao tambem hum bos-

que de Palmeiras.

O Vice-Rei tinha pensado em reforçar de novo os foccorros enviados a Cananor, e tinha despachado Paulo de Lima Pereira com quatro navios. Lima tinha já feito belas acçoens quando crusou sobre a Costa do Maiabar, e depois fez maiores. Porém nesta occasiao, ainda que adquirio huma grande gloria, não pôde executar a sua commissão. Porque encontrando hum Armador Malabar, que tinha corrido

a Costa do Norte com sete paráos Ann. de onde tinha feito grossas presas, teve J. C. com elle trabalho. Dois d'estes Capitaens da esquadra de Lima sugirao 1565. felismente. Bento Caldeira, commanda-D. SEBASva a terceira embarcação a qual foi quei-TIAO REI mada, e a pique. Lima depois de fofrer muito tempo o esforço de tres D. ANparáos os vio todos sete unidos contra TAO DE fi. O combate durou mnito tempo com menos perda para elle, que para os NHA VIinimigos. Com tudo perdeo muitos dos seus, e recebeo quatro feridas. Neste estado, longe de perder o animo, animou tanto os feus, affim á força das fuas exortaçõens, como á força de espalhar dinheiro, que tornando ao posto, os inimigos aba-lados da sua firmesa, sugirao, e o deixarao em liberdade. Porem não estando em figura d'hir a Cananor tornou para Goa. D. Pedro de Sá e Menezes foi mais felis; porque encontrando outro armador, que crusava para ás Maldivas com dezasete paráos Îhe tomou 5, e entre elles o do Armador, que foi morto no combate, e desbaratou o resto.

NORO-

DE-REI.

A guerra de Cananor depois de durar dois annos sem algum successo consideravel, não tendo mesmo os ini-

# DOS PORTUGUEZES, LIV. XIV. 123

migos feito cerco formal, foi em fim migos feito cerco formal, foi em mu terminada, ou suspensa pelo requeri- Ann. de mento que o Rei sez da paz, obri- J. C. gado a isto, e a acceitar as condiçoens que lhe quiseraó preserver, pelas destruiçoens que Gonçalo Pereira sez geralmente sobre a Costa.

Fazia-se a guerra na Ilha de Cei-lao, com mais arte, e continuação, TAO DE posto que com motivos menos justos. NORO-Raia filho de Madune com hum po-deroso exercito mostrou querer sitiar CE-REI. Columbo, e veio acamparse entre ce-Rei. esta Cidade, e a de Cota, á qual mostrou depois prender-se. Quando desviou toda a attenção dos Portuguezes d'aquella parte, se avançou de noite para Columbo, onde plantou efcalada. Diogo de Ataide, que alli commandava susteve dois assaltos com muito vigor. Apparecendo o dia, vendo Raja que o seu tiro lhe errara, voltou para o seu campo, depois de perder nestes assaltos perto de 500. homens. Esperou ser mais feliz em Cota, e fez logo trabalhar em desviar as agoas, em que consistia toda a força da praça. D. Pedro d'Ataide, que commandava em Cota, impedio o effeito d'este trabalho com a sua mosquetaria, matou mais de 300 pioens, e obri-

Ann. de Jorge de Mello Governador da Ilha
J. C. de Manar, pensou em facudir os sitiados, obrigando o Rei de Candé a
fazer huma diversao. Este Principe a
D. SEBAS- sez, e destruhio as terras de Madune.
TIAO REI Raju nao se mudou, e continuou o
cerco esperando tomar a praça, pelas

D. AN-TAÕ DE NORO-NHA VI-CE-REI.

fuas intelligencias, ou pela fome, que já fe fazia fentir. D. Pedro d'Ataide descobrio os Autores da conspiração, na qual entravao alguns Portuguezes, que trouxe para ás suas obrigaçõens com a sua doçura. Não era tão facil de achar hum remedio para á some,

que apertava cada vez mais.

Raju nao quiz com tudo esperar o esfeito, e se determinou a escalar a praça em huma noite. O seu difignio soi penetrado: a mulher d'um Chingules veio dar d'isto aviso á praça, onde tinha hum amante. D. Pedro despachou D. Diogo de Ataide a Columbo, para lhe dar aviso do disignio de Raju, e advirtir-lhe que se pozesse em marcha para attacar o campo inimigo tanto que ouvisse o estrondo da artilheria. Raju plantou a escalada tanto que entrou a noite, como tinha projestado. Achou em toda a parte huma resistencia que nao es-

# DOS PORTUGUEZES, LIV. XIV. 125

perava. Não deixou com tudo de entrar na praça por duas partes; porém Ann. de o Rei de Cota, e D. Pedro recor-rendo a hum dos postos, e Estevao 1566. Gonçalves ao outro, tornaraó a ganhar D. SEBAS-

o que se tinha perdido.

D. Diogo d'Ataide, a quem se tinha unido Jorge de Mello Governa- D. ANdor da Fortaleza da Ilha de Manar TAO DE com cem homens, se achou no lugar NOROajustado á hora dada, porém nao si- NHA VIzerao outra coisa mais que lançar so- CE-REI,
go ao campo inimigo, e retirarse muito depresa para Columbo, com medo de que a praça nao sicasse sem defensa. Raju tanto que amanheceo le-vantou o cerco, e se retirou para Ceitavaca D. Pedro temendo que elle voltasse, fez procurar entre os inimigos mortos até 400. dos mais gordos, que fez salgar como hum remedio contra a fome. O Guardiao dos Franciscanos lhe quiz fazer escrupulo, por ser huma carne, que elle pretendia ser prohibida pela nossa Religiao. D. Pedro pretendeo justificala pela necessidade que nao tem lei ; porém ella nao foi necessaria. Raju nao tornou. Cota por consentimento do Rei foi desmantelada, e este Principe tornou para Columbo, onde teve huma guer-

TIAO RES

Ann. deciavel cubiça dos Portuguezes que alli J. C. governavao, do que a que lhe tinha.

1566. feito o inimigo. A fortuna apresentou entao a es-D. SEBAS- te pobre Principe huma especie de TIAO REI relampago que lhe sez esperar poder relampago que lhe fez esperar poder facudir o jugo em que gemia, e por D. ANhuma destas estravagancias que pro-TAO DE duzem commumente o Paganismo, e a superstição. Os Agoureiros do Rei NOROde Pegu Îhe tinhao persuadido que a CE-REI. fua fortuna dependia de que cazasse com huma filha do Rei de Cota. Nao balançeou em enviar por taó fracos fundamentos seus Embaixadores para a fazer pedir. O Rei do Pegu era entao hum dos mais poderozos Princi-pes do Oriente, nao fomente pela ri-queza, e a extenção dos feus Estados; mas tambem pelas victorias que tinha ganhado ao Rei de Siaó na celebre guerra, que tiveraó a respeito d'hum Élephante branco, que este ultimo pos-fuhia. Naó podia acontecer coisa mais agradavel ao Rei de Cota, que era hum Monarcha muito pequeno em comparação do outro, que huma tal alliança. Porém elle nao tinha filha. A isto não achava elle outro remedio se nao perfilhar huma, que era do seu

Ca-

# DOS PORTUGUEZES, LIV. XIV. 127

Camareiro mór. E para fazer o presenre mais agradavel, o acompanhou com Ann. de outra falsidade, que foi hum dente su- J. C. posto, similhante ao que o Vice-Rei D. Constantino tinha tomado no thefouro de Jafanapatam, e que tinha re- D. SEBASdusido em pó. O Rei do Pegu re-TIAO REI. cebeo a sua esposa, e o prezente do dente, com huma fatisfação extraordi- D. ANnaria. Porém o ciume não deixou por TAO DE muito tempo o Rei de Cota gozar do NOROfructo do seu engano. O Rei de Can-NHA VIdé seu inimigo descobrio a suppozição da filha, e do dente, offerecendo da fua parte huma das fuas filhas, e outro dente, que nao era menos fal-fo que o primeiro. Mas ou porque o Rei de Pegu estivesse contente com à fua esposa, ou que julgasse indecoroso mostrar que fora enganado, conservou o que tinha feito. O Rei de Cota com tudo nao tirou d'isto as vantagens que esperava, e ficou sempre á mercê dos Portuguezes.

A Rainha d'Olala, ou de Mangalor não estava ainda de todo mansa Consultando menos as suas forças, que o seu odio, motivado pelos estragos que lhe tinhao feito, pensava tambem a escoar-se a huma obediencia violenta. O Vice-Rei resolveo por-lhe

CE-REI.

hum

hum freio edificando huma FortaleAnn. de za na fua Cidade. Enviou-lhe logo
J. C. D. Francisco Mascarenhas com 27 embarcaçoens pequenas, e o seguio pouco depois com 7 galeras, dois galioens, 5 sustas, e 3 homens de desembarque.

D. ANTAO DE
NORONHA VICE-REI.

A Cidade de Mangalor estava situada muito perto do mar, sobre huma ponta que formavao os dois braços d'hum pequeno rio. Hum muro tirado d'hum braço ao outro fazia toda a sua defesa. Os Portuguezes saltando em terra sem obstaculo, se acampaparaó muito perto da Cidade com esra confiança, que sendo o principio de toda a injustiça para com hum înimigo que desprezavao, degenera tambem algumas vezes em huma presumpção temeraria, e funesta. Não somente nao tomarao cautela para fe alojarem; porém accendendo por toda a parte grandes fogos, pozeraó-se nos termos de passarem huma parte da noite em comer, e beber, e a jugar. Se os inimigos tomarao isto como hum insulto, como deviao, elles se vingarao bem logo por huma fortida de 2 8 homens, feita tanto a tempo, que cahirao fobre os Portuguezes antes que elles o percebessem. O bairro de D.

Fran-

### DOS PORTUGUEZES, LIV. XIV. 129

Francisco Mascarenhas, que commandava a vanguarda foi o mais mal tra- Ann. de tado. A obscuridade da noite favore- J. C. cia os agressores, e o primeiro sufto dos Portuguezes fez com que el- D. SEBAS-les se prejudicassem muito a si mesmos, e que morressem muitos pelas fuas proprias armas. Mathias d'Albuquerque alli recebeo muito grandes feridas, que ficou como morto, e escapou por huma especie de milagre. A Providencia o refervou para maiores coifas, porque foi este hum grande homem que depois se distinguio mui-

1568.

D. AN-TAÓ DE NORO-CE-REI.

Esta pequena infelicidade nao impedio que a Cidade fosse tomada no outro dia vespera de Reis, e nao sez mais que dar aos Portuguezes maior ardor no attaque. O dezejo de se vingar, e de apagar a sua injuria, lhes servio como d'aguilhaó para expertarem o seu valor. A Rainha fe salvou nos montes, e o Vice-Rei Senhor do terreno, nelle lançou os fundamentos a huma Fortaleza, a quem deo o nome de S. Sebastiaó, assim por ser este o nome d'El-Rei de Portugal: como porque a primeira pedra foi lançada no dia que a Igreja celebra a festa d'este grande Santo. A nova Fortaleza foi posta em estado Tom. IV.

-de defensa perto do meado de Março. Ann. de O Vice-Rei deixando n'ella para governar a D. Antonio Pereira seu cunhado, com 300 homens, e provisoens 1568. para seis mezes, voltou para Goa, onde outros negocios pediao a sua pre-TIAO REI fença.

D. AN-TAO DE NORO-NHA VI-CE-REL.

Malaca fostentou hum novo, cerco no Vice-Reinado de D. Antao. O Rei d'Achem se tinha ido alli aprefentar, conduzindo com figo as fuas mulheres, e os seus filhos, como hum homem que presumia de a tomar seguramente. D. Leonis Pereira fazia huma festa fora dos muros em honra do nacimento d'ElRei D. Sebastiao, quando a frota dos Acheneses appareceo. Só D. Leonis se nao perturbou nada: continuou o seu jogo de canas, e antes se aproximou hum pouco mais á praia, como para dar a entender ao inimigo, que o temia pouco. As fuas forças erao com tudo formidaveis. Esta confiança do Governador fei hum felis presagio da victoria. Com effcito o Rei d'Achem depois de diversos attaques, em que elle sempre ficou de baixo, foi obrigado a abandonar a empresa antes da chegada do soccorro, que o Vice-Rei enviou das Indias, e da vinda das tropas que o Rei

DOS PORTUGUEZES, LIV. XIV. 131

Rei d'Viantana, alliado por entao dos — Portuguezes, condusia pessoalmente. Ann. de O Rei d'Achem perdeo neste cerco J. C. 48 homens, e o Princepe seu filho 1568. que elle tinha provido no Reino d'Auru. D. SEBAS-

Os Indios Idolatras da Ilha de Salsette, onde a té fazia grandes progressos, tinhao entrado a molestar os novos Christaos, e demolirao algumas das suas Igrejas. Hum tal atre-vimento inflammou o zelo dos Portugue-zes, e principalmente do Vice-Rei, oe-Rei. que era cheio de piedade, e dava hum grande savor a tudo o que pertencia á Religiao. Enviou finalmente tropas para á Ilha, onde destruirao todos os monumentos da Gentilistade, e arruinarao mais de 200 Pagodes.

Foi eita huma das ultimas coitas que se fizerao no Vice-Reinado de D. Antao de Noronha, o successor do qual chegou no mez d'Outubro d'este mesmo anno. Entregando-lhe Noronlia o Governo na forma ordinaria se embarcou para Portugal, onde nao chegou, pela morte lhe atalhat o caminho. Tinha servido bem nas Indias, e tinha adquirido honra em todos os empregos que alli teve, e se tinha principalmente distinguido pelo seu grande desenteresse.

D. AN-TAO DE

I ii

D.

D. Luiz d'Ataide Conde d'Atou-Ann.de gia foi o successor de Noronha, e o primeiro Vice-Rei que enviou D. Schastiao, fora já do poder dos seus tutores. Era este hum homem de me-J. C. 1568. recimento, e tal como o requeriaó as TIAO REI circunstancias do tempo para a falvação da sua Nação. Era ja bem conhe-D. LUIZ cido nas Indias, onde tinha servido DE ATAIcom tres Vice-Reis, ou Governadores. DE CON-Tinha-se distinguido em Affrica , po-DE DE rém principalmente em Alemanha na ATOUguerra que o Imperador Carlos V. fez aos Lutheranos confederados. Enviado por CE-REI. Embaixador a este Principe, e chegando pouco antes da batalha em que o Duque de Saxe foi desfeito, e ficou presioneiro, elle quiz absolutamente ter parte nesta acção. O Imperador the fez prezente d'hum belissimo cavallo, e das suas armas, que elle empregou muito bem nesta jornada, falvando a Aguia Imperial. O Imperador para recompençar o seu valor, o quiz armar Cavalleiro com a fua mao; porém elle recusou esta honra, e causou ciúme a este Principe, disendo-lhe que tinha sido armado Cavalleiro no monte Sinai por D. Estevao da Gama, o que este Principe nao pôde deixar de lhe invejar para

DOS PORTUGUEZES, LIV. XIV. 133 si mesmo, assim como já notei em -

feu lugar.

Os Autores Portuguezes respeitao J. C. D. Luiz d'Ataide como o restaurador da sua Nação nas Indias, e o com-parão a Noc, ou a Deuccaliao depois do diluvio, o que pode ser verdade;

porque no seu tempo carregarao grandes negocios sobre os seus nombros, e porque as coifas forao redufidas a huma tal situação, que outro qualquer, a não fer elle, ficaria talvez submetido, e

sem elle os Portuguezes teriao chegado ao momento da sua total ruina.

A Monarchia Portugueza, muito pequena para sustentar tantas conquistas, e prover no mesmo tempo em tantos lugares, e precizoens differentes, se cançava por si mesma, e ficava abatida pelo feu proprio pezo. O fim do Vice-Reinado de D. Conftantino he considerado como a epoca em que nao havia já nenhum dos primeiros Conquistadores, que tinhao servido com os Almeidas, e os Albuquerques. A maior parte dos l'ortu-guezes do ferviço tinhao nacido na India. Conhecia-se já huma grande disserença entre aquelles, e o pequeno numero dos que vinhao do Reino. A abundancia, e as riqueias rinhao en-

Ann. de

D. SEBAS-TIAO REI.

D. LUIZ DE ATAI-DE CON-DE DE ATOU-GUIA VI-CE-REI.

Ann. de e em hum luxo, que juntos com a doçura do clima, os tinhao inteiramente enfraquecido. Pelo contrario os 1568. feus inimigos fortalecidos pelo concur-D. SEBASfo de muitas Naçoens beliciosas, ef-TIAO REI tavao guerreiros, e animosos pela guerra, que os Portuguezes lhes tinhao fei-D. LUIZ to , e tinhao tirado forças das suas DE ATAIproprias perdas. Sem embargo difto, DE CONcomo estes conservarao sempre huma DE DE muito grande superioridade á sombra ATOUdas fuas victorias paffadas, e de al-GUIA VI- gumas mediocres vantagens presentes, CE-REI. havia sempre entre elles indiscretos, e pouco prudentes, que continuarao a irritar as Naçoens Indias, e pelo jugo odioso que elles agravavao sobre os seus amigos, e sobre os seus alliados, e pelas vinganças excessivas que exercitavão com aquelles que lhes faziao alguma resistencia, principalmente quando sentiao que estes inimigos nao erao capazes de lhes resistir muito tempo.

O Negocio de Calicut tinha fido desta natureza. Odioso para os Portuguezes que o tinhao movido, tinha redundado em seu proveito, porque este Estado muito pequeno para lutar com sorças superiores ás suas, nao ti-

nha

DOS PORTUGUEZES, LIV. XIV. 135

nha confeguido mais que novas infelicidades, emprehendendo sustentar a Ann. de justiça da sua causa. Porém o odio J. C. desta guerra, fazendo impressão em toda a parte onde foi levado, os maiores Principes do Indostam se ligarao, para protegerem a causa dos fracos, que consideraraó como causa commua.

Antes de hir relatar hum successo que pôz a Nação Portugueza proxima a perder-se nas Indias, e que soi tambem o ultimo esforço do seu valor, ou do juizo do General que a commandava, nos he precizo remontar a tempos superiores, o repetir as couzas

hum pouco mais de longe.

A guerra que tinhaó tido entre si antigamente os Reis de Decao, e de Narsinga, dois dos mais poderosos Princepes do Indostam, ficou como fuspensa, ou amortecida pela divisao que se fez no primeiro d'estes dois Éstados; o que acconteceo pouco antes do tempo da chegada dos Portuguezes ás Indias. Os Senhores particulares desmembrando este Reino em muitos pedaços, assim como já disse, estes Senhores se combaterao muito tempo. Em fim estando redusidos só a tres principaes, estes 3 Principes se rennirao. Erao estes o Ídalcao, Nisamaluco,

D. SEBAS-TIAO REI.

D. LUIZ DE ATAL-DE CON-DE DE ATOU-GUIA VI-CE-REI.

e Cotamaluco, que se concertarao de-Ann. de pois para entrarem no Reino de Narfinga, como fizerao com huma feli-J. C. cidade muito maior do que podiao 1568. esperar. Conta-se que o seu exercito D. SEBASera de 50% cavalos, trezentos mil TIAO REI Infantes, com hum numero prodigioso d'Elephantes, e de peças d'artilheria. D. LUIZ Christna-Raia Rei de Narsinga de ida-DE ATAIde de 96 annos, porém robusto ainda, DE CONe cheio de valor, se pôz em campo DE DE com hum exercito ainda fuperior em numero, e veio fahir-lhes ao encon-GUIA VItro. Tinha-os ja reduzido a hum triste CE-REI. estado, quando a sorte das armas, que he jornaleira; the arrebatou todas as fuas vantagens em huma batalha decifiva: onde perdeo o Reino com a vida, finco mezes depois os Princepes ligados se fizerao senhores de Bisnaga Capital do Reino. E posto que os vassalos do Rei vencido d'alli tivesfem tirado todo o thefouro das fuas pedras preciozas, que querem que fosse mais rico, que os de todos os Reis da India juntos, e mil e quinhentos Elephantes carregados d'Ouro, e de effeitos preciozos, os vencedores acharaó ainda no faque d'esta praça, riquesas immensas. Com isto o Reino de Narfinga ficou rao abatido que nenhum

ATOU-

pos Portuguezes, Liv. XIV. 137

nhum dos sobrinhos do Rei defunto, que repartirao os seus Estados, ousou Ann. de tomar o titulo de Rei; e aquelle que J. C. as suas terras se acharaó mais visinhas 1568. ao Idalcaó, foi obrigado a fazer-se seu tributario.

Soberbos com estes progressos, e com a telicidade da sua união, o Idalcao, e Nisamaluco se concertarao tambem, para voltarem as fuas armas contra os Portuguezes, dos quaes não podiao fofrer já as altivezas, e cru-DE DE eldades. E como tinhao poucos portos, determinarao fazer entrar na fua liga GUIA VIo Samorim, que tinha sempre á mão CE-REJ. huma quantidade de frotas, e de armadores. ,, A guerra devia fazer-se , até a destruição inteira dos seus ini-"migos. Cada hum dos Reis allia-, dos devia fazer a guerra em pessoa, , e entrar ao mesmo tempo em cam-, panha com todas as fuas forças. Tinhao repartido entre si as suas con-, quistas futuras. A Ilha de Goa, Onor, , Bracalor, e as terras visinhas deviao , pertencer ao Idalcao. Chaul, Damao, , e Baçaim a Nizamaluco. Cananor, , Mangalor , Challe , e Cochim ao , Samorim. Nizamaluco devia come-, car pelo cerco de Chaul. O Idaln caó pelo de Goa. O Samorim pe-,, lo

D. SEBAS TIAO REI

D. LUIZ DE ATAI-DE CON-

" lo de Challe, e devia além d'isto ANN. de , meterse ao mar com as suas armadas. J. C. E para que o Vice-Rei nao foubef-, se aonde acudisse, e fosse embaraça-1568. ,, do pela divisao, que devia fazer das D. SEBAS-" suas tropas, tinhao feito entrar na TIAO REI "liga o Rei d'Achem, que devia si-,, tiar Malaca, e haviao folicirar o D. LUIZ " Gram-Senhor para fazer diversaó da DE ATAI-" parte do Golpho Persico do Rei-DE CON-", no de Cambaia. Em fim nenhum DE DE ,, dos Principes alliados devia retirar-ATOU-", se da liga, para fazer o seu trata-GUIA VI-, do á parte, e deviao tomar 5 an-CE-REL nos antes para fazerem os prepara-, tivos d'esta guerra, cujo projecto , em todo aquelle tempo, devia con-

, servar-se muito secreto.,

Havia perto de 4 annos que este tratado estava concluido, e que os preparativos se fazia alli com todo o segredo ajustado, quando D. Luiz d'Ataide chegou ás Indias, de sorte que ainda nao tinha bem comprido hum anno quando arrebentou a conjuração. Este tempo lhe era necessario para restabelecer os negocios, que estava em muita desordem. A fortuna lhe apresentou com isto novas conjuncturas, que o obrigarao a fazer preparativos, os quaes nao tendo servi-

do

do para os grandes projectos que elle meditava, servirao infinitamente para Ann. de a necessidade a que se achou redusido. J. C.

Para perceber bem o seguimento 1568. de todas estas coisas, nos he preciso tornar tambem ao Reino de Cambaia, D. SEBASque tinha tomado huma nova face, e. TIAO REI onde se tinhao seito grandes mudanças

Chinguiscao depois do assacinio D. LUIZ cometido na pessoa de Cedemecao seu DE ATAItio, se tinha seito tao poderoso no DE CON-Reino, que aspirava abertamente a DE DE por a Coroa na sua cabeça. Desba- ATOUratou logo os dois Governadores Abi-GUIA VIxins, Alurcao, e Jusarcao, que na ce-rej. frence de sete, ou sito mil homens, formavao hum Estado independente, e se aproveitavaó das divisoens, pondose da parte do mais forte, ou do mais fraco, conforme o que melhor convinha aos seus enteresses. Chinguiscao voltando depois as suas armas victorio'as contra Itimiticao, que estava Senhor da pessoa do Soberano, o redusio a acceitar huma batalha, e o destrubio inteiramente. Itimiticao era hum Indio, nascido de parentes Idolatras, homem de fortuna, que se tinha feito conhecer no tempo de Sultao Badur, o qual mais politico, que valente, tinha sempre de tal modo condu-

sido os seus negocios, que tinha che-Ann. de gado aos primeiros postos no reinado de Mahmud, successor de Badur, até. entao, que depois da morte d'este, 1568. venceo as preserencias para á Regen-D. SEBAScia, e chegou em fim a fazer-se Se-TIAO REI nhor da pessoa do moço Monarcha. Tendo assim tomada a auctoridade sobre D. LUIZ os seus competidores, soube de mo-DE ATAIdo embaraçar huns com os outros, DE CONque os pôz a todos no ponto de se DE DE destruirem mutuamente, e conseguio ATOUisto por diversos meios, sempre de GUIA VImodo que nao apparecia nisto, se nao CE-REL. pelo zelo que mostrava tomar nos seus enteresses.

A reputação em que estava Itimiticas d'homem de juizo, não servio pouco para o conservar no seu posto, porém os ciumes da Corte tendo-o attacado, meterão tantas suspeitas no espirito do moço Rei, que este Principe resolveo desfazer-se d'elle, e o teria conseguido, se elle o não tivesse acautelado, fazendo-o cahir em hum laço no qual este Principe soi morto. O Reino de Cambaia achando-se então sem Senhor, todos os pequenos Tyranos que alli se tinhão estabelecido, começarão a levantar mais a cabeça, e largarão a redea á sua

am-

ambicao. Itimiticao era tambem o mais poderoso, e conservava huma grande Ann. de superioridade, até que experimentan- J. C. do do mesmo modo as difgraças da 1568. fortuna , foi desbaratado por Chin-guiscao. Porém ainda entao elle nao se p. sebasperdeo, e recorreo aos seus artificios or-TIAO REI dinarios. Fez semblante de querer submeter-se ao vencedor, e obrigou os D. Luiz dois Generaes Abixins a fazer o mef- DE ATAImo. Chinguiscao da sua parte fingio DE CONapprovar hnma conciliação, que pare- DE DE cia muito bem condusir para a sua ATOUprosperidade. Com tudo como a má GUIA VIté era o principio de todos os movi- CE-REI. mentos d'huma parte, e d'outra, com as apparencias da mais bela reuniao, armarao mutuamente laços. Chinguifcao tinha dado ordens tecretas para fazer matar os Generaes Abixins na Cidade d'Amadaba, Capital do Reino de Cambaia, em huma festa que devia alli fazer-se, e para onde se ti-nhao convidado. Itimiticao, e os dois Generaes esperando alguma coisa similhante da parte de Chinguis-cao, determinarao tambem faze-lo matar no caminho. Chinguif-cao que se avançava para Amadaba, fazendo conta com o successo da sua traição, foi tomado pela dos outros, e affacinado. Os feus thesouros forao logo apa-Ann. de nhados, e as suas tropas achando-se J. C. sem Chefe, attacadas inopinadamen-1568. te no espanto deste assacinio, forao tambem decipadas, e depois incorporadas por huma especie de tratado nas TIAO REI tropas dos matadores do seu General.

D. LUIZ
DE ATAIDE CONDE DE
ATOUGUIA VI-

CE-REL.

Depois da destruição este tyrano, Itimiticao vendo bem que o Reino de Cambaia fluctuaria sempre em huma especie de incerteza entre differentes Senhores, em quanto naó visfem fobre o Trono o fangue dos seus Sobranos, teve audacia de suppôr hum filho a Sultao Mahmud, e escolheo para figurar neste lugar hum dos feus proprios, que tinha feito crear em segredo, e que ninguem sabia que lhe pertencia. Fingio a fabula com tanto artificio, que este menino foi reconhecido pelo nome de Sultao Madre-Faxa; e como cra de muito bela presença, e na idade de dez annos que entao tinha, mostrava grandes esperanças, o povo se declarou a seu favor, até mostrar que amava o seu engano.

Com tudo o Soberano d'hum Reino fituado entre o de Delli, e de Cambaia, chamado Miram, que defcendia por linha direita dos Reis de

Cam-

Cambaia, tendo hum enteresse muito opposto a velhacaria d'esta suppozição, ANN. de concebeo o disignio de tornar a en- J. C. trar na herança de seus pais, e julgou que lhe seria facil de conseguir se podesse obrigar os Portuguezes a ajudalo na sua empreza. Para este ef-TIAO REA feito enviou muito secretamente seus Embaixadores ao Vice-Rei, para lhe expor a justiça das suas pretençoens, e offerecer-lhe no mesmo tempo muito grandes vantagens pelos soccorros que esperava. " Estas vantagens con-, sistiao na cessao que lhe sazia do , Porto de Surrate, e d'outra praça , que lhe conviese á sua escolha sobre , a Costa de Cambaia. Obrigava de mais a dar-lhe duzentos mil crufa-, dos em dinheiro, para ás despezas , da guerra, pagos adiantados, e que , devia enviar a Damao, antes que O Vice-Rei fizesse coisa alguma do , que se lhe requeria. Consentia igual-, mente que se apoderasse logo das , duas praças prometidas , e em , satisfação d'isto não lhe pedia mais , do que 500 homens debaixo da con-, ducta d'hum bom Official, os quaes , feriao fustentados á sua custa. Dezes, java tambem ter com elle huma pra-, ctica em alguma parre de Cambaia, , que

D. SEBAS-

D. LUIZ D. ATAI-DE CON-DE DE ATOU-GUIA VI CE-REL.

, que elle quizesse escolher para tra-Ann. de , tarem ambos sobre este negocio, ,, no qual lhe pedia tambem muito. " grande segredo, a sim de poder o-, brar d'accordo, e surprender os ty-" ranos do Reino de Cambaia, que TIAO REI " nao esperavao esta irrupção. Pedialhe , com tudo que nao emprehende-se D. LUIZ , nada, sem ter novos avisos da sua DE ATAI-" parte, porque antes de começar es-DE . CON-,, te grande negocio, lhe faltavao ain-DE DE , da algumas medidas para tomar, e " certas coisas que ajustar. " Estes of-ATOU-GUIA VI-ferecimentos erao muito vantajofos pa-CE-REI. ra que o Vice-Rei os desprezasse, de sorte que respondeo a este Principe conforme em tudo aos seus desejos,

e despedio os seus Embaixadores muito fatisfeitos.

Depois da morte de Chinguiscao, Rostumeção, e Agalucão dois dos seus Osficiaes, que tinhao por seu respeito as duas praças de Baroche, e de Surrate, que lhes tinha confiado, se sublevarao, e se fizerao fortes cada hum na sua Cidade com as tropas que tinhao ás fuas ordens. As tropas dos Mogols, que corrino o Reino em numero de mais de tres mil debaixo d' hum Chefe independente, o qual afpirava a se apoderar d'huma porção d'ef-

d'esta bela Coroa, ou mesmo chegar a pola sobre a cabeça, foraó cahir Ann. de sobre o primeiro d'estes dois Capitaens, J. C. e o sitiarao em Baroche. Rostume- 1559. cao opprimido, se encaminhou ao Vice-Rei, fazendo-lhe saber que lhe en- D. SEBAStregaria a praça, antes do que consentir vela no poder dos Mogols. D. Aires Telles de Menezes que lhe foi enviado, não sómente lhes fez levantar o cerco, mas tambem os deitou fora de todo o territorio de Barroche, onde rinhaó fortificado alguns postos. Rostumecaó livre d'hum inimigo que o cançava, mostrou bem o seu reconhecimento pagando grossamente as despezas da armada ; porém nao foi rao docil á notificação que lhe fizeraó para entregar a praça. Ufou de demoras, e guardou a coisa para o anno seguinte, prevendo bem que teria ainda precizaó dos Portuguezes. Porem o Vice-Rei picado da fua má fé, nao quiz mais ouvir falar em entrar com elle em algum tratado. Os Mogols nao ignoravao o seu descontentamento, voltarao sobre Rostemação, e o attacaraó de taó perto esta vez, que o despojarao.

Agalucaó estava mais socegado em Surrate. Procurava conservar-se Tom. IV. com

D. LUIZ DE ATAI-DE CON-DE DE

> 1568. 1569.

-- com os Portuguezes, e tinha feito pe-Ann. de dir ao Vice-Rei pa.Taportes para enviar dois navios a Meca. O Vice--Rei estava descontente d'elle, porque 1569. tinha enviado ao Rei d'A hem hum navio carregado d'artilheria. O Vice-TIAO REI Rei estava além d'isto mal informado, suppondo que Agalucao, nao julgando D. LUIZ poder conservar-se em Surrate, pen-DE ATAIsava retirar-se para Meca com todos DE CONos seus effeitos. D. Pedro d'Almeida DE DE o desenganou sobre este ponto : nao ATOUobstante isto o Vice-Rei deo ordem GUIA VIa Almeida, que nunca mais desse passa-CE-REI. portes, que vigiasse os navios, desconfiando bem que os carregariao, e que nao deixasse de os tomar, tanto que se fizessem à vela, o que Almeida executou no mesmo tempo, que Aires Telles de Menezes hia dar soccorro a Rossumecao. As duas presas forao estimadas em cem mil cruzados, pondo as fazendas no mais baixo preço, sem falar no casco dos navios dos quaes hum era do porte de mil to-

> Esta tomadia soi d'hum grande soccorro para o Vice-Rei, para suprir as despezas das grandes armadas que tinha no mar de todas as partes, e d'outra mais consideravel, que pre-

neladas.

pa-

parava ainda. Com tudo este negocio embaraçando Agalucao com os Ann. de Portuguezes, estavão á lerta da parte de Damao, e em toda a visinhança de Surrate. O Vice-Rei foi obrigado por ato a enviar huma frota ao Gol-pho de Cambaia. Nuno Velho Pereira que a commandava fez taó boa guarda, e conservou tambem os seus navios d'huma parte, que os inimigos nao lhe tomarao nenhum, e da outra os apertou tanto, que como naó podia entrar nem fahir nenhum Navio mercante no porto de Surrate, Agalucao foi obrigado a recorrer ao Samorim para o tirar da oppressaó. O Samorim estava muito inclinado a dar-lhe gosto; porém elle mesmo estava apertado por D. Diogo de Menezes, que correndo a Costa do Malabar, lhe tinha tomado, ou queimado quantidade de embarcaçoens no mar, e nos seus portos; e dessolado muitas povoaçõens, e tinha mais que pensar nos seus proprios negocios, que nos d'outrem. Com tudo a cubiça que tinha de soccorrer Agalucao, e a esperança que aquilo mesmo faria huma diversao favoravel aos seus interesses, fez com que elle desse ordem a aprontar humas vinte embarcaçõens, as quaes juntas ás d'Aga-

1. C. 1569. TIAO REL

D. LUIZ DE ATAI DE CON-DE DE ATOU-GUIA VI-CE-REL

lucao poderiao fazer cara a Velho Pe-

Ann. de reira, e dar-lhe cassa.

fado.

O Vice-Rei sendo d'isto informado, enviou ordem a Velho que se retirasse a Damao, onde elle nao foi D. SEBAS- inutil. Alvaro Pires de Tavora, que TIAO REI tinha succedido no Governo d'esta praça a D. Pedro d'Almeida, fendo D. Luiz fatigado da visinhança da Fortaleza de DE ATAI- Parnel, situada a 3 legoas de Damao, e DE CON- que lhe dava huma muito grande sugeição, formou o difignio de a tomar a hum Official Mogol, que escoan-ATOU-GUIA VI- do-se á obediencia do seu Chefe, se tinha apoderado della. A Fortaleza es-CE-REL. tava sobre huma montanha de quasi huma legoa levantada, e muito escarpada. O Official Mogol alli tinha cem cavallos, e perto de 7 ou 8 centos homens de pé. Velho foi encarregado da comissaó; porém como ignorava que a praça estivesse tao forte, e a guarnição rao numerosa, teve trabalho a primeira vez para fahir d'ella com honra, e voltoù sem fazer nada. Voltando a ella segunda vez com duas peças de artilheria, e maiores forças, bateo a praça por 8 dias. Os Mogols não oufando esperar hum assalto, a abando-

narao de noite, e o forte foi arra-

O Forte d'Assarim era em respeito a Baçaim, o que o Forte de Par- Ann. de nel era em respeito de Damao. Os J. C. Portuguezes o tinhaó tomado no tempo de Francisco Barreto, e nelle tinhao huma pequena guarnição com-D. SEBAS-mandada por Andre de Villalobos. Os TIÃO REI Reis de Colos, e de Salcete, a quem este Forte servia de freio, se tinhao ligado para o tomarem. Villalobos fe detendeo bem até á chegada d'hum novo foccorro de 800 homens, que o Vice-Rei lhe enviou. Martim Affonso de Mello Governador de Baçaim, D. Paulo de Lima, e Joaó de Moira erao os 3 Chefes que o condusiao. Elles nao se contentarao de por em fugida os siliantes, seguiraó-nos ainda muito no interior das suas terras, onde pozeraó tudo a ferro, e fogo.

O Rei de Tolar tinha feito hum insulto ao Vice-Rei, nao somente recusando pagar-lhe o tributo ordinario; mas ainda pelo modo indecente, com que recebeo a carra que lhe escreveo a este respeito. O Vice-Rei para o punir, resolveo tirar-lhe a Cidade de Bracalor, onde tinha tratado correspondencia com quem alli commandava. Bracalor era huma Fortaleza conftruida á moderna na entrada d'hum rio

1560.

D. LUIZ DE ATAL-DE CON-

entre Goa, e os Estados do Samo-Ann. de rim. D. Pedro da Silva Menezes en-J. C. carregado da expedição, não encontrou alli refistencia alguma. O Commandante soi fiel na sua traição, mais D. SEBAS- de 200 pessoas, que estavão na praça TIAO REI sicarão mortas, ou apanhadas, antes de poderem porse em desensa. Porém

D. Luiz os Reis de Tolar, e de Cambolim ten-DE ATAI- do vindo aprefentar-fe nas duas noites DE CON- feguintes com tropas que ajuntarao, DE DE cujo numero crecia a toda a hora, ATOU- Silva nao julgando poder-fe alli con-GUIA VI- fervar, abandonou a praça, levando CE-REI. comfigo toda a artilheria, as armas,

e as muniçoens.

Naó podia haver mais attenção que a que tinha o Vice-Rei a todas as funçõens do feu ministerio, e he sem duvida digno de admiração, que vista a situação em que estavão as Indias, a extinção dos dinheiros d'El-Rei, podesse em taó pouco tempo pôr a marinha em taó bom estado, e augmentar em tudo a gloria da Nação Portugueza, como ella o estava entaó. E além das expediçõens que tinha feito para Malaca, e as Ilhas do Sunda, tinha tambem 3 ou 4 Frotas muito numerosas, e bem preparadas, que tomavão todo o mar, desde a Penin-

fu-

DOS PORTUGUEZES, LIV. XIV: 151 fula do Ganges, até as gargantas do mar

Roxo.

Todas estas frotas eraő indepen- J. C. dentes da que preparava para si, con-forme o tratado secreto entre elle, e Miram. Consistia ella em mais de 70 embarcaçoens de toda a especie, a que nada faltava. Ainda que conforme o que tinha sido regulado entre elles, nao fe devia mover elle fem hum novo aviso, com tudo como naó queria que o apanhassem desapercebido, nem correr os riscos de perder os offerecimentos vantajozos que fazia este Principe, se tinha sempre preparado anticipadamente para effar pronto ao me-

nor fignal.

O aviso de Miram tardava. O Vice-Rei temendo enfraquecer elle mesmo, e de ver abater o valor de tantos valerozos que ajuntou, que estavao impacientes, fahio para o mar largo, e navegou para Onor, que era do dominio da Rainha de Garcopa sempre rebelde. Depois d'huma leve resistencia, a Cidade foi abandonada dos habitantes, entregue ao saque, e reduskla a cinzas. Era bela, rica, e povoada. A Fortaleza iopportou o fogo da artilheria, que a bateo por espiço de 4 dias, e se rendeo por capitula-

Ann. de

D. SEBAS-TIAO REI

D. LUIZ DE ATAI-DE CON-DE DE CE-REL.

Ann. de nella com 400 homens de guarnição

J. C. ametade Portuguezes.

D'Onor o Vice-Rei passou a Bracalor. Os habitantes alli estavao altivos

D. Sebas- depois da retirada de D. Pedro da

TIAO REI Silva. Defenderao-se tambem no principio, e Henrique de Betancurr que
tinha saltado primeiro em terra, soi

DE ATAI- morto combatendo com valor. D. Pedro

DE ATAI- morto combatendo com valor. D. Pedro DE CON- da Silva foi o primeiro que franqueou DE DE as trincheiras. Foi bem fustentado peATOU- los que o seguiao. O combate foi porGUIA VI-fiado de parte a parte. Hum fortim
GE-REI. que tomarao sez abater o valor dos

que tomarao fez abater o valor dos inimigos. Elles abandonarao a fua Fortaleza, desconfiando poderem defendella. Este gosto foi perturbado pelo attaque imprevisto, que os Reis de Tolar, e de Cambolim vierao dar ao fortim em huma noite muito escura. Ella foi com tudo bem illuminada pelo fogo da artilheria, e dos artificios. Porém Pedro Lopes Rebelo que commandava a duzentos homens tendo-se defendido com extremo valor, estes Principes disgostozos com o infelis successo da sua empresa, requeraó a paz, a qual lhes concederao, augmentan-do-lhes o tributo que tinhao costume de pagar. O Vice-Rei traçou o plano d'hu-

d'huma nova Fortaleza, e demorou-sealli hum mez inteiro, para adiantar a Ann. de

obra com a sua prezença.
Miram nao apparecia, e o Vice1569. Rei inquieto nao podia faber a razao.

Em fim soube d'isto todo o misterio. D. SEBAS-Este Principe temendo emprehender TIAO REI o negocio de Cambaia antes de estar feguro da Corre de Delli, julgou con-D. LUIZ seguir isto tratando do cazamento d' DE ATAIhum dos feus irmaos com a filha do DE CON-Rei dos Mogols. O cazamento fe fez DE DE com toda a solemnidade possivel; mas ATOUisto foi precizamente o que fez abor- GUIA VI-

tar o projecto de Miram. Este irmao CE-REI. ingrato, animado por huma alliança que lhe prometia huma grande protecçaó, intentou tirar a Coroa a hum irmao, ao qual devia tanta obrigação, valendo-se das forças do Rei seu cunhado. Assim Miram, que foi logo avisado dos seus perniciosos disignios, se vio obrigado a ficar em defensa dos seus proprios Estados, e de deixar o o Vice-Rei nao foi mais feliz da

parte d'Adem, onde tinha concebido a esperança de se introdusir. Os Arabes alli tinhao degolado a guarnição Turca, e chamado o Cherife, filho d'este mesmo Chefe, que o Bacha So-

limao tinha feito enforcar, quando se Ann. de fez Senhor d'esta Cidade pelo enga-J. C. no que elle lhe fez. Conhecendo bein o Cherife que lhe seria dificil conser-1569. var-se nesta praça contra os Turcos, os quaes nao deixariao d'alli tornarem, D. SEBAS-TIAO REI mostrou ter dezejo de a entregar aos Portuguezes, e travou com elles hu-D. LUIZ ma intriga por meio do Rei de Ca-DE ATAI- xem feu amigo commum. O Vice-DE CON- Rei alli tinha enviado Pedro Lopes DE DE Rabelo com duas fustas ligeiras, è ATOU-Gil de Goes com tres Galioens. Ra-GUIA VI-belo chegando a Adem conversou com CE-REI. o filho do Cherife, que alli governava na auzencia de seu pai : mas ou porque este nao tivesse melhor vontade do que tinha tido Rostumeção a Baroche, ou porque se achasse nas mesmas circunstancias em que estava Cedemecaó em Surrate, ambos convierao em que era precizo esperar me-Thores conjuncturas. Com tudo os Turcos avilados da chegada de duas fustas Portuguezas a Adem, armaraó prontamente nove galeras, e vierao ancorar no porto tres dias depois que Rabelo d'ella partio; e como elle tinha intelligencia na praça, abriraó-lhe huma porta de noite, e se fizeraó Senhores d'ella. Assim este negocio en-

calhou, o que pôde fer que nao acontecesse, se Gil de Goes tivesse podi-Ann. de do abordar. Porém o mao tempo apar-J. C. tando-o sempre da Costa, soi obrigado a ganhar Diu como pôde, e os dois galioens da sua conserva Ormuz, D. SEBASON Onde chegarao muito destroçados.

Muito mortificado com o infeliz fuccesso destes dois negocios, porem D. LUIZ principalmente do primeiro para o qual DE ATAITINHA seito tanta despeza, o Vice-Rei, DE CONDIVISIONO a sua frota em muitas esqua-DE DE DE dras, que crusando em differentes pa-ATOUTAGENS SIZETAS AS SUAS DESTOS DE CE-REJ. Goa. Reconciliou no caminho o Rei de Banguel com a Rainha d'Olala, cuja discordia atrazava os rendimentos das alfandegas de Mangalor. Reforçou tambem as guarniçõens de Bracastor, e d'Onor. Temiao-se mais d'esta ultima, por que a Rainha sempre em armas usava da força, do engano, e mesmo dos venenos para entrar na posse, e opprimir os Portuguezes que a tinhaó attacado.

O Nizamaluco, que de concerto com o Idalcaó tinha projectado a ruina dos Portuguezes, morreo pouco depois da victoria, que tinhaó confeguido tobre o Rei de Narfinga, e a con-

clu-

- clusaó do seu tratado. Este Principe Ann. de tinha repudiado a fua ligitima espoza para pôr em seu lugar huma cómediante, molher de baixa condição de quem tinha tido hum filho. Como elle tinha Religiao, teve escrupulo d'es-TIAO REI te divorsio, e prometeo a Deos, e ao seu Propheta Masoma, que se D. LUIZ elle voltasse victorioso do Reino de DE ATAI-Narsinga, restabeleceria a sua esposa DE CONem todas as suas honras. Elle o fez. DE DE A esposa repudiada temendo para si, ATOUe para seu filho o restabelecimento d' huma rival irritada, e poderosa pelo seu nascimento naó achou remedio aos CE-REI. seus temores, se não nos seus crimes. Ella empeçonhou Nizamaluco, e fez reconhecer em seu lugar o filho que tinha tido, pela auctoirdade dos seus dois irmaos, que o favor de sua irmá tinha feito prover nos melhores empregos do Estado, e que estavao de pos-se das praças mais fortes. A morte de Nizamaluco pai naó mudou nada no tratado feito com o Idalcao. O filho, Principe moço quasi de 16 annos, começando a governar se instruio em todas as idéas de seu antecessor, e as seguio sempre com o mesmo segredo, e o mesmo concerto.

Ainda que a guerra que estes Prin-

cipes meditavaó, foi causada pelo Ann. de odio que tinhaó aos Portuguezes, e pela esperança de os destruirem, fundada sobre a sua uniaó, ea consiança 1570. que lhes tinhao dado as vantagens D. SFBAS-que tinhao confeguido, e as riquezas TIAO REI que tinhao achado no saque de Bisna-ga, quiserao com tudo dissarçala com D. LUIZ o pretexto da Religiaó, e da jus- DE ATAL-tiça. Este soi com effeito o motivo DE CONde que se serviraó para fazer en-DE DE trar na sua liga o Gram-Senhor , ATOU-Cha Thomaz Rei da Persia, e o Samo- GUIA VIrim, e o Rei d'Achem. Os Caides, CE-REI. os Mullas, e os Cacis, dos quaes os primeiros que sao do sangue de Mafoma, e vivem em grande opiniao de Santidade, forao conforme pretendem, os primeiros motores d'esta conspiração, representando o insulto seito á sua Lei pelos Portuguezes, que se declaravao em toda a parte seus crueis inimigos, não deixando nada para estabelecer a sua Religiao sobre as ruinas d'elles, a qual hia sempre diminuindo, á medida que a outra fazia progressos rapidos, e sensiveis.

He verdade que o zelo dos Porruguezes em materia de Religiao era algumas vezes injurioso, excessivo, e hum pouco mais ajudado da paixao.

Idal-

— Idalcao escrevia algumas cartas ao Vi-Ann. de ce-Rei para fe queixar com justica da J. C. violencia que faziao aos navios Sar-1570. racenos nos portos do dominio Portuguez, onde debaixo do pretexto d' hum grande bem , furtavão dos na-TIAÓ REI. vios que alli chegavaó as meninas e meninos para os instruirem na nossa D. LUIZ Santa Fé, a qual nao ordena estas DE ATAIviolencias. Porém como o Idalcao que-DE CONria tirar ao Vice-Rei todas as suspeitas DE DE que lhe podiao causar os grandes pre-ATOUparativos que fazia, estas cartas erao tao moderadas, e tao adoçadas com CE-REI. provas d'amizade, que erao capazes de desvanecerem todas as suspeitas. Além d'isto os requerimentos erao tao justos, que o Vice-Rei nao podia escandalisar-se d'elles.

Como porém nos grandes negocia os fe acha quasi sempre huma voz precursora que os annuncia, sem que nunca saibao d'onde ella vem, o estrondo dos difignios do Idalcão fe espalhou em Goa, e se augmentou cada vez mais, sem que disso podessem dar alguma prova. Este Principe, cuja idea era surprender, tinha dissimulado de modo, que a sua Corte mesmo naó tinha podido penetrar as suas intençoens. E no que toca aos Portu-

gue-

guezes os tinha encantado de modo, que além dos motivos plausiveis que Ann. de tinha de fazer preparos para huma guerra estrangeira, lhes tinha ainda persuadido a necessidade que tinha de submeter hum vassallo rebelde, e que passava por tal nos seus Estados, ainda que este pretendido rebelde fosse hum dos seus Generaes, o qual d'accordo com elle trabalhava com mais ardor nos preparativos, para á execução dos seus projectos. A fim de enganar melhor o Vice-Rei, e o obrigar a apartar de Goa as poucas embarcaçõens que lhe ficarao depois da partida, e repartição das suas frotas, lhe pedio que as quisesse enviar a occupar a passage d'hum rio, por onde este rebelde devia passar. Em fim a sua dissimulação foi tambem feita, que, ainda que em toda Goa se conhecessem os projectos do Idalcaó como certos, estes mesmos projectos se viao desmentidos pelos vassallos do Idalcão visinhos de Goa, e mesmo pelos habitantes d'esta Cidade.

Nesta occaziaó tumultuosa de sentimentos, e de noticias contraditorias, naó estava o Vice-Rei sem desconfiança. Mas também como elle nao via nenhuma hostilidade, nem neJ. C.

D. SEBAS-TIAO REI

D. LUIZ DE ATAI-DE CON-DE DE CE-REI.

nhum

Ann. de mar resolução alguma. Com tudo no J. C. fim foi certificado pelas noticias que 1570. lhe vierao de Chaul, e da Corte de D. SEBAS- Nizamaluco, onde o segredo soi me-TIAO REI. nos bem guardado. D. Luiz d'Araide recebeo estas noticias com aquella especie de temor que inspira a pru-DE ATAI- dencia, mas sem a perturbação, e o DE CON- embaraço que nascem da pusilanimidade. Não aconceceo o mesmo ao seu DE DE Confelho, todos forao capacitados da grandeza do objecto. Tantas Poten-ATOU-GUIA VIcias formidaveis ligadas entre fi , fi-CE-REI. zerao fobre os espiritos huma impressaó que se chegava ao medo. E neste aperto onde cada hum julgava ver o momento fatal da ruina inteira dos Portuguezes nas Indias, todos penfarao em abandonar Chaul, e outros diversos postos menos importantes, para falvar Goa pela reuniao das suas forças. " Dizendo; o que a , experiencia tem sempre mostrado cer-, to he, que, esta multidad de praças, " e de Fortalezas que tinhao fervido , de os enfraquecer, e que teria si-, do muito mais vantajoso á Nação n ter trabalhado em fe estabelecer , mais folidamente em hum lugar, don-, de podessem dominar em tudo com 22 me-

"menos despeza. Que estavaó ainda a tempo de tornarem a este ponto, Ann. de , fasendo a sua Capital de Goa a Me- J. C. tropole de todas as Indias, cuja sal- 1570. , vação, ou perda levaria também com , sigo a falvação, ou perda de todo o TIÃO RE , resto. ,

Ainda que o Vice-Rei podesse pensar com Conselho sobre este principio que era verdadeiro, nao julgou que fosse conveniente naquellas circunstancias pensar d'aquella sorte. Julgou certamente que huma resolução Aroud'esta natureza desacreditaria a sua Nação, e que além do abatimento que d'ifso resultaria, acconteceria ainda maior prejuizo pela soberba que inspiraria aos

D. LUIZ DE ATAI-DE CON-

só podia mostrar fraquesa, e hum excesso de temor, e medo. Assim contra o parecer commum, se resolveo nao somente a soccorrer Chaul, que estava ameaçado, mas tambem todos os outros postos, e não desamparar nada.

inimigos huma determinação, a qual

E este foi inteiramente o sentimento do Vice-Rei, do qual antes ainda de se ajuntar o Conselho, tinha avisado D. Francisco Mascarenhas, sobre quem tinha deitado os olhos para condusir este soccorro. Mascarenhas tinha servido bem ; tinha-se distinguido em to-

Tom. IV.

das as occasioens; era adorado dos solAnn. de dados. Fazia d'elle tanto caso o ViJ. C. ce-Rei, que em todas as acçoens lhetinha consiado a vanguarda. Actualmente o tinha destinado para hir ás
D. SEEASpraças do Norte, para tomar as medidas necessarias para huma expedi-

D. LUIZ
DE ATAIDE CONDE DE
ATOUGUIA VICE-REI.

didas necessarias para huma expedição, que meditava fazer pessoalmente contra o Rei d'Achem. Porém as novas conjunturas romperao este projecto, partio Mascarenhas para Chaul perto do mez de Setembro com quinhentos homens escolhidos, quatro galeras, sinco sustas, outras muitas embarcaçõens carregadas de muniçõens de guerra, e de boca, e com as provisõens de General do mar, e pleno poder sobre todas as praças do Norte, para d'ellas tirar os soccorros que precisasse.

O Vice-Rei empregou depois todos os seus pensamentos a por Goa em estado de defensa, e sechar aos inimigos a entrada da Ilha, guardando todas as passagens. Logo primeiro que tudo, proveo em Benastarim que era o mais importante, para onde enviou Fernando de Sousa Castel-Branco, Official experimentado, com 120 homens escolhidos, que Castel-Branco pôz logo em acção para fazer duas

muralhas da parte do rio; huma ao Norte, do comprimento d'hum tiro Ann. de de peça; outra tirando para á Cidade mais curta, porém muito mais alta, e muito mais forte. O Vice-Rei trabalhou depois com a fua acti- D. SEBAS-vidade costumada, a fazer vir das pratiado Rei cas visinhas os viveres, e as provifoens para hum longo cerco. Tomou D. Luiz conhecimentos de todos os armazens, DE ATAI- e de todos os effeitos alnda dos par- DE CON-ticulares da Ilha, e da Cidade de Goa, DE DE para d'elles se poder servir segundo a Guia vide e necessidade. E porque segundo a Guia vide conhecimentos de Conhecimentos de Conhecimentos de Conhecimentos de Conhecimentos de Cidade de Goa, DE DE para d'elles se poder segundo a Guia vide e necessidade. E porque segundo a Guia vide conhecimentos de Conheci

opiniao commum, o Gram Senhor en-CE-REI. traya na liga, e temiao que ajuntan-do-se a sua frota com a do Samorim, tivessem muito trabalho em rezistir a ambos reservou dois armazens, prontos para o que succedesse, e destinados unicamente para servirem nesta precizao.

Supposto que houve algum fundamento para esta noticia, com tudo julgava-se o contrario dos rumores populares. He ver-dade tambem que havia alguns annos, que o Gram-Senhor se mostrava muito frio sobre os negocios que pertenciao ás Indias, e desde o tempo do Vice-Reinado do Conde do Redondo, o Bachá de Baçorá tinha proposto algum

1570.

DE DE

ATOU-

CE-REI.

gum meio de negociação, em confe-Ann. de quencia do qual Antonio Teixeira tinha passado á Porta, onde foi admitido à audiencia do Gram-Senhor, que se occupava entao a coser barretes pequenos. Teixeira começou mal, dizen-TIAO REI do " Que o Bachá de Baçorá tinha " testemunhado ao Vice-Rei das In-D. LUIZ , dias, que sua Altesa dezejava paz., DE ATAI-Solimao sem enterromper o seu tra-DE CONbalho, lhe respondeo friamente. "Eu " nao peço paz a ninguem : porém ,, se ElRei de Portugal a quer, que me ,, envie hum Embaixador escolhido en-, tre os principaes Fidalgos da sua " Corte, e entao o poderei ouvir, e verei ,, o que lhe hei de responder. Depois d'aquelle tempo, o Gram-Senhor nao tinha feito movimento algum. Pelo contrario, por avisos que o Vice-Rei D. Luiz tinha recebido de Alepo, de Jerusalem, e do Cairo, sabia que a Porta tinha retirado huma parte das tropas que tinha na Arabia, e perto da Persia: Que da parte do mar Roxo tudo estava muito soccegado, e que Solimaó estava unicamente occupado do projecto, que tinha formado de tirar a Ilha de Chipre aos Venesianos; que assim como n'outro tempo a Porta não tinha nunca feito grandes esfor-

cos da parte das Indias, era para prefumir que se o Graó-Senhor entrasse na Ann. de liga, naó era mais que por huma po- J. C. litica refinada para occupar os Portuguezes, e a sim de que elles naó voltassem as suas armas para á parte d'A-D. SEBASdem, e de Baçorá, onde poderiao sacilmente tirar-lhe conquistas novas, e

mal feguras.

D. Luiz difcorria bem fobre as DE ATAInoticias que tinha. Era com tudo mal DE CONinformado. Porém com effeito o Grao DE DE
Senhor tinha feito armar 25 Galeras
em Suez, das quaes 15 estavaó em Guia Viferviço do Idalcaó, e do Nizamaluco; CE-REI.
e as outras, dez no do Rei d'Achem. Porém a Providencia permitio que estas
galeras, tendo partido de Suez, e indo

Turcos, e Arabes, que matarao 900 dos feus. Depois perdendo o Gram Senhor a famoza batalha de Lepanto, a precizaó que teve de refazer a fua Marinha, o obrigou a chamar os Officiaes d'estas 25 galeras, de que a maior parte tinhaó morrido com as suas tropas, e a outra parte se tinha lançado ás terras do Imperador da Ethiopia. Assim nenhuma d'estas galeras pode servir para o sim para que estavaó distinadas, e pareceo que Deos

a Moca, entrasse a divisão entre os

quiz

quiz entao falvar as Indias do maior

Ann. de perigo em que nunca estiverao. 1. C. Em fim o Idalcao pondo tudo-J. C. pronto para á exceução dos feus pro-jectos, rompeo este grande segredo D. SEBAS- em hum grande Conselho de guerra, TIÃO REI que sez em Visapor. Expôz alli to-, dos os feus motivos com muita " energia, e persuadio com eloquencia, D. LUIZ DE ATAI-,, a necessidade que havia de destruir DE CON-, huma nação imperiofa, que leva-DE DE , va a sua dominação até a tiranizar ,, as almas, e obrigar as consciencias. ATOU-GUIA VI- É ainda que neste conselho houverao ce-Rei. muitos grandes que fossem de parecer contrario, ninguem oufou com tudo contradiselo se não só Noricão. Era este o Senhor mais acreditado de seu Reino, e o General dos seus exercitos. Elle o fez com razoens muito folidas, e com a liberdade que lhe davao a sua dignidade, e a sua idade. O Idalcao o ouvio sem se escandalisar, mas sem mudar por isto de parecer. E como o sentimento do Principe he ordinariamente o dos seus lisongeiros, e do maior numero, nao he de admirar que prevalecesse. Nizamaluco da fua parte fez o mesmo no feu Confelho, e estes dois Principes por entao pozerao as suas tropas em movimento. Con-

Confiavao tanto no feliz successo da sua empresa, que além da repar- Ann. de tição das terras que tinhão feito entre si, o Idalcao particularmente tinha alim d'isto repartido os empregos, as terras, as casas de Goa, e distinado aos seus principaes Officiaes as mulheres Portuguezas, que tinhao alguma reputação de sermozas. A galantaria dos seus perrendentes nao lhes era desconhecida, e estas mulheres sentirao a sua vaidade lisongeada por modo, que depois as virao hir , e vir , para observarem de longe os combates, escrem testemunhas dos seus campioens.

O espirito do Vice-Rei naturalmente vivo, e activo, naó tinha defcançado até entao. O pezo d'huma guerra taó geral, e onde devia ser attacado de todas as partes, lhe dava interiormente muita inquietação, que sabia perseitamente reprimir no exterior. Nao tinha tomado entao se nao medidas vagas. Porém tanto que soi informado das ultimas resoluçõens dos Principes alliados, proveo entaó totodos os postos, conforme o projecto que tinha formado.

A Ilha de Goa, como já disse, só he separada da terra sirme por hum pequeno esteiro, que forma o rio de

J. C. 1570. D. SEBAS-TIAO REI

D. LUIZ DE ATAI-DE CON-DE DE ATOU-GUIA VI-CE-REI.

Ann. de duas embocaduras, que dista duas le-J. C. goas huma da outra, Norte, e Sul. O leito do rio neste cantao he semea-1570. do de pequenas Ilhas. Em algumas D. SEBAS-TIAO REI partes he tao largo, que tem quasi meia legoa; em outras he hum pouco mais estreito. Como o fundo he lodoso por D. LUIZ DE ATAI- extremo, a chegada da Ilha he muito defendida por isso mesmo, excepto DE CONem algumas passagens mais vadiaveis, DE DE principalmente na baixa mar, as quaes ATOU-GUIA VI- erao obrigados a fortificar em tempo de guerra. No comprimento ou circui-CE-REI. to de tres legoas, e meia, a come-çar do passo de Gonlandim, chamado n'outro tempo o passo seco, até ao de Agacim, tinha 19 para prover, dos quaes Benastarim, que está no cen-tro, era o mais consideravel.

D. Luiz alli repartio quasi mil Portuguezes que tinha de tropas regulares, debaixo de diversos Cheses, a quem proporcionou gente, e artilhedria conforme a precizaó, e importancia do posto. Em outros lugares menos perigosos, contentou-se com deixar gente para accender sogos, e sazerem signaes, a quem Joaó de Sousa, que commandava 50 cavallos para accudir onde sosse so cavallos para accudir onde sosse sos cavallos para accudir onde sos cavallos cav

ordem de vigiar. O Canal do rio efrava guardado igualmente por 26 em- Ann. de barcaçoens de diversos tamanhos, bem J. C. providas de gente, e de artilheria, commandadas por D. Jorge de Menezes Baroche. E porque o Vice-Rei fazia timbre de nao perder posto algum, ainda mesmo nas terras firmes de Goa, que erao as mais expostas, reforçou as guarniçoens de Rachol, de Norva, e do forte de Bardez. No que toca á Cidade a qual se achava em menos perigo deixou defensa ao Clero Secular, e regular, composto de trecentas pessoas, que tinhao de-baixo das suas ordens 1 \$500. Chrisraos do Paiz. De maneira que perto d' hum anno os Padres, e Religiosos tiverao na mao a espada espiritual, e material, com as quaes nao fizerao com tudo grande mal.

Em quanto estavao na agitação de todos estes preparos, as tropas do Idalcaó, e as de Nizamaluco estavaó em marcha. Como estes dois Principes, posto que aliados, estavaó em desconsiança perpetua hum do outro, as coisas estavao de modo reguladas entre elles, que as fuas tropas nao deviao marchar fe nao com jornadas iguaes, por começarem no mesmo

DE CON-DE DE ATOU-GUIA VIT CE-REI.

D. LUIZ

DE ATAL-

- tempo. E todos os dias d'hum ao ou-Ann. de tro voavao correios, que sendo testemunhas oculares do progresso da mar-J. C. cha dos exercitos, lhes ferviao de 1570. grandes seguros da sua fidelidade, e do seu ajuste. Tanto que o Vice-Rei TIAO REI se alojou no passo seco que tinha in-tentado desender, soube que a vanguar-D. LUIZ da do Idalcaó chegava a Pondá. Teve entaó mesmo hum moço valido do Idalcaó, que tendo-se avançado DE ATAI-DE CONcom 5 ou 6 aventureiros até ao Rio DE DE ATOUde Goa tirou algumas flexas ao ar, GUIA VIo que era declarar a guerra : porém esta acção desagradou tanto ao Idal-CE-REI. cao, que o fez prender, e punir severamente. Em fim em 28 de Dezembro Noricaó veio alojar-se defronte da passagem de Benastarim, onde fez armar as tendas do Idalcaó, que rinha escolhido lá o seu quartel. Elle nao chegou lá se nao oito dias depois, tendo-se demorado a tres legoas de distancia, sobre as montanhas de Gare, d'onde vio desfilar, e alojar todas as suas tropas, antes que desembar-car-se elle mesmo. Farratecao, que condusia a vanguarda de Nizamaluco, se avançou no mesmo tempo para Chaul, aonde o Principe se achou alguns dias depois, perto dos 16 de Janeiro de 1571.

Os exercitos dos dois Soberanos erao formidaveis pelo sen numero, e Ann. de pelo sen apparato. O do Idalcaó era de J. C. cem mil combatentes, nos quaes havia
35 Cavalos. A multida dos vivandeiros, e pessoas do serviço era infinita. Tinha além d'isto 2 \$140. Elephantes de guerra, e trezentas, e sincoenta peças d'artilheria O seu campo tinha o ar dhuma Cidade opulenta, DE ATAI\* onde nada faltava para á beleza, e para ás delicias. Porém o que fez algu- DE DE ma impressão no espirito das pessoas ATOUtimidas, foi huma tenda particular to-GUIA VIda aberta, e que naó tinha mais do CE-REI. que o Coroamento. Esta he entre os Indios, huma declaração de que querem concluir, ou conseguir o disignio a que se propoem quando declaraó a guerra. O exercito de Nizamaluco nao era menos numeroso que o do Idalcao. Tinha tambem cem mil homens de Infantaria, trinta, e quatro mil Cavalos, 17% forrageadores, 4% fundi-dores, ferreiros, outras especies de artistas de todas as qualidades de Na-çoens estranzeiras, 360 Elephantes, huma prodigiosa quantidade de busalos, e bois para as carretas, com huma formidavel artilheria, na qual havia 40 peças de desmedida grandeza,

D. LUIZ

e que erao todas nomeadas por nomes

Ann. de capazes de inspirar terror.

J. C. Chaul não estava mais Chaul nao estava mais que huma desprezivel Cidade. A fortaleza naó me-1571. recia este nome, nao era mais do que D. SEBAS- huma feitoria. A povoação não tinha TIAO REI

D. LUIZ DE ATAL-DE CON-DE DE ATOU-GUIA VI-CE-REI.

nem forças, nem muralhas. Nizamaluco dizia elle mesmo d'esta praça, que era huma estrebaria de bestas. He verdade que Farratecao lhe respondeo que esta estrebaria estava cheia de Lioens : porém sem duvida que elle queria falar dos Portuguezes que alli estavao habituados, e que alli tinhao nascido. Não erao estes propriamente se não mercadores amolecidos pela longa paz, de que tinhaó gozado no longo reinado de Nizamaluco, que lhes tinha permitido que alli se estabelecessem. Não tinhão visto guerra se não ao longe, e tinhao vivido no feio d' huma longa prosperidade, á sombra dos loureiros que a sua Nação colhe-ra n'outra parte. Não podião capacitar-se da guerra, por que a nao que-riao, e Mascarenhas teve muito trabalho para resolver estes viz Comerciantes, e sofrerem que os pozessem em estado de defensa. Como era precizo cortarem os scus jardins, e sangrarem hum pouco as suas bolças, naõ

nao queriao attentar no mal de que estavao ameaçados, nem consentir Ann. de que lho acautelassem pelos remedios J. C. necessarios. O General com tudo usou 1571. da sua auctoridade. Rezolveo defender tudo, ainda as casas que estavao fora da povoação, e todos os Officiaes mandados para os differentes postos, trabalharao em se fortificar com valados, e outras trincheiras fei-

tas á pressa.

Desde a chegada dos inimigos houve de todas as partes algumas peque-nas acçoens, onde hum, e outro partido ganhou humas vezes, perdeo outras. O Vice-Rei desejou bem tentar alguma grande acção, porém fendo-lhe contrario todo o Confelho, foi obrigado a conter o seu zelo. Vendo com tudo que os inimigos queriaó fazer o feu principal esforço da parte da cortina de Benestarim, mudou de posto,
e nelle tomou o seu quartel, tendo
a cortezia com quem nelle commandava, de lhe naó tirar o Governo.
Noricaó preparou as suas batarias, e o
mesmo fizeraó todos os outros Generaes nos feus quarteis. Farratecaó chegado a Chaul mostrou ter mais actividade, querendo previnir a chegada de Nizamaluco, a fim de ter a glo-

D. SEBAS-TIAO REI

D. LUIZ DE ATAI-DE CON-DE DE ATOU-GUIA VI CE-REL.

gloria de conseguir alguma vantagem Ann. de que lhe fosse pessoal. Avançou-se no J. C. terreno que separava a Cidade dos Mouros, da dos Portuguezes á hum pequeno tiro de peça. Os bosques de D. SEBAS- Palmeiras, que havia, favoreciao a sua TIAO REI marcha. Tomou alguns lugares de fora estabeleceo-se na casa do Vigario, D. LUIZ tomou huma pequena Hermida que DE ATAI- chamavao da mao de Deos, e do al-DE CON- to que dominava o mar, onde os Por-DE DE tuguezes, e Nizamaluco tinhao querido construir huma Fortaleza no tem-ATOU-GUIA VI-po de Francisco Barreto. Em fim ti-CE-REI. rou linhas para pôr o seu campo em coberto.

Estando tudo assim sitiado, Mascarenhas despachou ao Vice-Rei hum Religiozo Dominico, em huma pequena curveta, para lhe fazer a relação exacta do que se passava em Chaul. A chegada d'este bom Religiozo pôs tudo em movimento. Porque em lugar de pensar nos meios de sustentar esta praça, todos unicamente votarão que era precizo abandonala como tambem o forte de Carauja, que estava sobre as terras de Nizamaluco, e os Fortes de Rachol, de Norva, e de Bardez, que estava sobre as do Idalcão. O Vice-Rei bem determinado a não

mudar de sentimento tomou os pareceres por escrito, a fim de poder sa-Ann. de zer justas reprehençoens a seus auto- J. C.

res depois dos acontecimentos.

Com tudo enviou á Cidade hum Expresso para requerer ao Arcebispo, e á Camera de Goa, os seus pareceres pertencentes aos expedientes, que tinha que tomar nas conjuncturas prefentes, para soccorrer Chaul. O Ar-cebispo, e os Bispos de Cochim, e de Malaca que tinhao hido a Goa para hum Synodo antes da declaração da guerra, votarao, como tinhao feito os outros, fobre o que nao lhes requeriaó; e tendo presistido nas suas opinioens em hum Conselho Geral que teve o Vice-Rei, D. Luiz indignado, reprehendeo o Arcebispo com muita colera disendo-lhes,, Senhor eu sei , tanto em materia de guerra quanto , vós podereis faber em materias Ec-, clesiasticas : não vós he convenien-, te votar nas primeiras em que nao, entendeis; e deveis contentarvos de encomendar bem estes negocios a Deos nas vossas oraçõens.,,

Isto naó obstante o Arcebispo, e os Ecclesiasticos, a Camera de Goa, e os deste partido fizerao huma deliberação á parte, cujo resultado foi

D. SEBAS-TIAO RET.

D. LUIZ DE ATAI-DE CON-

- que enviariao huma protestação ao Vi-Ann. de ce-Rei, pela qual o fariao responsavel á Corte de tudo o que podesse acontecer em prejuizo do Estado em consequencia da sua determinação, tao contraria ao sentimento commum. Pos-TIAO REI to que o Vice-Rei naó deixasse nunca de estar inquieto, com tudo nao D. LUIZ fez cazo d'elles, e ajuntando hum DE ATAI-Conselho particular de quasi 20 das DE CONmelhores juizos, os chamou a todos DE DE ao seu parecer, e enviou o maior soc-ATOUcorro que pôde a Chaul, em duas ga-GUIA VI-leras commandadas por D. Duarte de CE-REI. Lima, e D. Fernando Telles de Menezes.

Chaul nao foi fó a praça que caufou inquietação ao Vice-Rei no mesmo tempo. Porque elle foi informado que d'huma parte Nizamaluco mandava sazer correrias para Damao, e Baçaim, para conservar estas praças em respeito, e impedir os destacamentos que ellas poderiao fazer; que o Idalcão da outra parte tinha enviado 13% homens á Rainha de Gercopa, que sempre inquieta, e inimiza dos Portuguezes se entretinha na esperança de se restabelecer em Onor. O Idalcão além d'isto tinha solicitado os Reis Canarins para tornarem sobre a

Fortaleza de Bracalor, pelo que elles

nao estiverao.

A pezar d'isto, o Vice-Rei se conservou taó altivo, que nunca se moveo da sua primeira resolução. E certamente ninguem saberá dignamenre admirar a firmeza desta condu-Eta. Porque nao sómente nao cessou de prover em todas as praças, porém não quiz nunca enfraquecer nenhuma para fortificar Goa. Não deixou nunca de trazer no mar as suas frotas como em plena paz : assim as que crusavao, como as que estavao distinadas para os comboios, e os transportes das mercadorias. Fez as suas expediçoens costumadas para Malaca, Molucas, Ormuz, Estreito de Meca, Moçambique, e Sofala. E para le desforrar com os inimigos, enviou huma frota sobre Dabul, para lhes mostrar, que estava também em estado de fazer as mesmas diversoens que elles. Em fim sendo-lhe feitas propostas, para o obrigarem a reter os navios de transporte, para d'elles se servir na necessidade prezente, e contentar-se d'enviar hum so, para infomar a Corte da situação dos negocios, foi só tambem de parecer contrario sobre este ponto, querendo que Tom, IV.

Ann. de J. C. 1571. D. SEBAS-TIAÓ REI

D. LUIZ
DE ATAIDE CONDE DE
ATOUGUIA VICE-REI.

-o Reino se sentisse menos que nin-Ann. de guem das novas perturbaçõens.

O Samorim, que entrava como terceiro na liga, nao tinha ainda apa-T. C. 1571. recido nas linhas, e longe de se pôr D. SEBAS- em campanha no mesmo tempo que TIAO REIOS outros, fez entao proposiçoens de paz, ou porque este Principe estives-D. LUIZ fe com effeito cançado da guerra, que

lhe fazia D. Diogo de Menezes, que DE CONdesolava toda a sua Costa, ou porque DE DE ATOU-GUIA VI-CE-REI.

DE ATAI-

quizesse cobrir com esta dissimulação a parte que tinha na alliança commua, e trabalhar mais seguramente nos projectos que meditava : ou em fim porque esperasse ganhar alguma coisa no embaraço em que devia achar-se o Vice-Rei, com dois inimigos tao poderosos para combater. Tinha já feiro algumas delineaçoens por meio do Governador de Challe. O Vice-Rei, pôs tambem este negocio em deliberação no seu Conselho, porém exigindo segredo de cada hum debaixo de juramento. Todos os pareceres geralmente foraó pela paz, com todas as condiçõens que podesse ser, com tan-to que lhes podessem dar alguma côr honesta, com a esperança de pode-rem chegar depois a melhores tempos. D. Luiz, que nao estimava a paz se

naó porque ella tirava as suspeitas, e os perigos, pensava d'hum modo Ann. de todo differente. Porém para não con- J. C. trastar sempre com hum Conselho tao timido, mostrou render-se ao com-mum parecer. No mesmo tempo enviou huma instrucção secreta ao Governador de Challe, pela qual lhe ordenava, que fizesse entender ao Samorim, que o Vice-Rei nao estava rao oprimido pelas guerras, que era obrigado a sustentar, que nao podesse continuar em lha fazer, e que nunca attenderia nenhuma proposição da sua parte, em que elle mesmo se naó condemnasse a nao ter, e a nao sofrer nos feus portos navio algum proprio para andar a corso; condição que o Samorim nao devia admitir. Tambem he provavel que o dezejo que mostrava pela paz, nao era mais que hum puro fingimento.

Os inimigos tendo preparado as fuas battarias nos differentes quarteis ao longo da Ilha de Goa, faziao hum fogo terrivel, principalmente no passo de Benastarim, e em hum oitciro visinho onde commandava Solimao Aga. O Vice-Rei fazia reparar habilmente de noite os prejuizos do dia. Porém isto nao impedia que por fim

D. SEBAS-TIAO REI

D. LUIZ DE ATAI-DE CON-DE DE ATOU-GUIA VI-CE-REI.

M ii

o effeito da fua artilheria nao fosse Ann. de fensivel, principalmente depois d'huma J. C. descarga, que fizerao no rio com todas as regras da arte, e que os pôz mais em estado de prejudicarem. Além D. SEBAS d'isto as suas descargas erao tao frequentes, como se pode julgar pelo numero das balas que acharao no alojamento de Alvaro de Mendonça, onde IE ATAI se contarao mais de 600, de que algumas tinhao 5 para 6 pés de circumter de DE DE descargas.

Arou- O fogo dos Portuguezes não era

CE-REI.

tao vivo. Apenas tinhao 30 peças de artilheria nas suas battarias de terra, porém era mais mortifero. O dos feus navios fazia ainda muito melhor effeito. Porque como estavao Senhores do rio, que podiao facilmente chegar-se ou recuar, não deixavão de tomar as fuas vantagens. Estes navios lhes servirao além d'isto infinitamente para fazerem os desembarques, e darem attaques imprevistos, de que nunca voltavao sem terem queimado alguma povoação on algum quartel, sem deixarem al gum numero consideravel de mortos e sem condusirem muitos presioneiros? Hum dia trouxerao tao grande numero de cabeças, que o Vice-Rei enviou a Goa duas carretas cheias d'el-

las para suster os habitantes com a vista d'estes felices fructos da guerra. Ann. de Houve com tudo no curlo d'ef- J. C. ta guerra, dois prodigios muito sen- 1571. siveis. D. Fernando de Vasconcellos, que elle tinha enviado a Dabul com 4 galeras, e duas fustas, alli tinha queimado dois grandes navios do Idalcaó, do retorno de Meca com carga rica. Tinhaó igualmente lançado fogo a outras embarcaçõens, e á algumas povoaçoens. Voltando todo gloriozo d'esta expedição, com as mes- ATOUmas embarcaçõens, tez desembarque GUIA VIno quartel d'Angoscam hum dos prin- CE-REI. cipaes Generaes do exercito do Idalcao. A primeira irrupção foi felis, e assignalada pela morte dos que tiverao a infelicidade de lhes cahirem debaixo da mão ; porém os inimigos voltando sobre elle, e sobre os seus, e achando-os em huma desordem, que he quazi sempre o effeito d'huma muito grande confiança, os desbaratarao do mesmo modo. Os Portuguezes sustentando mal este Choque, abandonarão Vasconcellos, que morreo como valerozo abatido pelo numero. Quarenta dos seus, tiverao a mesma sorte, e

as suas cabeças foraó levadas ao Idal-

caó.

TIAO REI

D. LUIZ DE ATAI-

D. Fernando era filho de D. Luiz

Ann. de Fernandes de Vasconcellos conhecido

J. C. por huma fortuna constantemente declarada contra elle no mar, e que
pouco depois neste mesmo tempo
commandando huma frota para o Brasil,
foi attacado pelos corsarios Francezes,

D. LUIZ
DE ATAIDE CONDE DE
ATOUGUIA VICE-REI.

que lhe tomarao dois dos feus navios, onde estavao 40 Jesuitas debaixo da conducta do Padre Ignacio de Azevedo, sobre os quaes estes corsarios Calvinistas se encolerisarao com todo o odio que inspira a heresia a respeito dos que a combatem. D. Luiz chegando até á vista do Brasil, foi rechassado pelo máo tempo, obrigado a ganhar S. Domingos, d'onde veio abordar ás Terceiras com hum só navio todo destroçado. Sabendo alli a triste noticia da morte de seu filho D. Fernando, tornou a embarcar-se para Portugal em outro navio, porém tendo recahido na carreira d'alguns outros Corsarios Calvinistas, foi morto, depois de ter feito toda a resistencia, que se podia esperar d'hum homem, que perdendo o que mais amava no mundo, naó procurava se nao morrer. A morte de D. Fernando enterneceo o Vice-Rei, que deo logo ordem a D. Jorge de Menezes, que fosse queimar

a sua fusta, a qual estava encalhada, a fim de que os inimigos se nao apro-Ann. de veitassem d'ella ; o que Menezes sez J. C. mesmo á vista dos inimigos depois de 1571.

tirar toda a artilheria.

A vergonhosa sugida de 200 Portuguezes que em huma acção voltarao vergonhozamente as costas, sem que os seus Capitaens, e o mesmo Vice-Rei podessem detellos, causou a D. Luiz d'Ataide hum novo difgotto DE DE de que nao teve menor pena. Além d'isto teve constantemente de que se gui a viconsolar. Os seus tinhao sobre os inimigos vantagens muito mais frequentemente, e mais consideraveis. Estavao ao mesmo tempo tao colericos por estas sortes de excursoens, que o airevimento que ellas lhes inspiravao, degenerou em huma especie de desobediencia geral muito contraria ás Leis da disciplina militar para ser mais longo tempo sofrida. D. Luiz as prohibio sob pena de morte, porém a fim de a não executar nos feus, e para os reter ao mesmo tempo com exemplos de terror, usou d'este extratagema. Fazia enforcar secretamente os Mouros brancos, que tinhao sido apanhados nas excursoens, e os fazia embru-Thar em panos rotos, por onde podef-

D. SHBAS-TIAO REI

D. LUIZ DE ATAL DE CON-

dessem ver a alvura da sua carne, e lhes Ann. de fazia pregar sobre o peito hum bilhe-J. C. te que continha a causa do seu sua plicio, como se houvessem tido outros tantos Portuguezes enforcados, por fazerem correrias, e desobedecido as ordens: o que aproveitou perfeitamente bem.

D. LUIZ
DE ATAIDE CONDE DE
ATOUGUIA VICE-REI.

Noricaó tinha perfuadido ao Idalcao que nao era proprio da fua di-gnidade passar á Iha sobre as pontes, ou bateis que tinha feito levar com este designio; que era mais proprio da sua grandeza fazer entupir o leito do rio para n'elle entrar depois a pé enchuto. Tinha acabado de entulhar a passagem que estava defronte de Joao Lopes, e tinha adiantado muito a obra á força da terra, e de fachinas defronte do forte de Benastarim. O Idalcaó tinha dado nesta idéa, e tinha certificado ter para esta jornada hum belissimo cavallo Arabe, de que o Rei d'Ormuz tinha feito prezente ao Vice-Rei. D. Luiz sabendo a sua inclinação lho mandou de prezente com hum comprimento muito attento, depois de ter com tudo consultado os Jesuitas, para saber se isto não era incorrer nas censuras impostas pelas Bullas, que prohibem communicar armas,

ou outras coizas similhantes aos inimigos da Religiao. O cavallo passou Ann. de para huma muito melhor estrebaria; J. C. era servido com baichela de Prata, dormia sobre veludos, e sobre os mais belos panos das Indias. As confeitu-D. SERAS-ras, as agoas cheirozas, e assucaradas TIAO REI servirao-lhe de bebida, e sustento; porém a sua boa fortuna não soi lon-D. Luiz ga, porque depois de alguns dias soi DE ATAI-morto por hum tiro de peça.

As balas faziao o mesmo aos ho- de DE

As balas faziao o metmo aos ho- de de mens de ambas as partes, e os leva- atou- vao quando menos o esperavao. Hou- guia viverao muitos feridos de balas sem pe- ce-rei.

rigo de morte, e o mesmo Vice-Rei foi ferido duas vezes d'este mesmo

modo.

O Idalcaó tinha fuas correspondencias na Ilha, e como as passagens estavaó exactamente guardadas, quando os seus espias naó podiaó chegar a elle, faziaó signaes por sogos nos lugares em que tinhaó ajustado. O Vice-Rei estava ainda mais bem servido. Tinha alguns Portuguezes arrenegados no campo inimigo os quaes lhe eraó savoraveis, que lhe naó deixavaó ignorar nada. A maior parte dos Generaes do Idalcaó tinhaó tido grandes relaçoens com os Portu-

gue

Ann. de treteverao sempre hum commercio de J. C. civilidade, e muitos de confidence de civilidade, e muitos de confidencia secreta. Houverao tambem quem levas-1571. D. SEBAS-TIAO REI

D. LUIZ DE ATAI-DE CON-DE DE ATOU-CE-REL.

se a conta tao longe, e que se confiasse tanto nos Portuguezes, que tinhao regulado com o Vice-Rei os fignaes, os vestidos, e as armas que deviao levar em caso de acção, a fim de poderem ser reconhecidos, e perdoados. Em fim o Vice-Rei chegou a ganhar a espoza valida do Idalcao por meio d'hum tio, e de alguns Portuguezes arrenegados que lhe eraó agradaveis. Por esta causa sabia todos os fegredos d'este Principe, que nada podiao esconder a esta mulher. A inclinação que elle lhe tinha, fe tinha augmentado muito por hum filho que ella lhe deo á luz no campo mesmo, e como era o primeiro que teve este Princomo era o primeiro que teve este l'incipe, ella lhe ficou fendo muito mais amada. He verdade que a fua esposa principal que era irmá de Nizama-luco, o privou logo d'este filho que fez envenenar; porém esta perda naó diminuio o affecto que o Idalcaó tinado por esta percenta de mais polo contrationes. nha á mai, pelo contrario augmentou-the as suas honras, e lhe fortificou a guarda, com medo de que a principal esposa nao lhe sosse tao sunesta como a feu filho. De-

Dezejavao a paz nos dois campos; porém mais ainda no campo inimigo. Ann. de Ninguem com tudo queria fazer as J. C. primeiras propostas. O Vice-Rei difpoz tambem as coifas pelas fuas maximas, que sem que ninguem mostrasfe requere-la, o Idalcão deo plenos poderes para d'ella se tratar. As suas proposiçõens com tudo forao tao exorbitantes, que pareceo verdadeiramente, que elle pessoalmente a nao queria. Nizamaluco foi logo avisado por sua irmáa, esposa do Idalcao, e isto bastou para por este Principe em desconfiança, posto que elle devia dissinadir-fe das suas sospeitas pela naturesa mesmo das proposiçoens.

Nao aproveitando naquella parte as idéas do Vice-Rei, tramou hum novo ardil, no qual foi menos escrupulozo, do que tinha sido sobre o artigo do cavallo. O ardil tinha por fim fazer affacinar o Idalcao: se elle consultou sobre isto os Jesuitas, e se seguio as suas decisoens, podesse difer que nem huns, nem outros erao escrupulozos.

Noricao estava descontente, os seus envejozos nao deixavao de trabalhar para o desabonarem no animo do Principe, e as coisas tinhao che-

1571. D. SEBAS-

TIAO REI.

D. LUIZ DE CON-DE DE ATOU-

Ann. de gado a hum ponto, que Noricaó focegado no feu quartel nao apparecia em cafa do Idalcaó, e tinha feito ceffar o fogo das fuas bateiras, e os oud. Sebas-tros trabalhos. O Vice-Rei nao ignotiaó rei va nada, fez propor a Noricaó que pensasse em por feu filho Enermaludo no lugar do Tyrano; que elle o

DE ATAI- ajudaria com todas as suas forças, e
DE CON- o faria cazar com huma filha de MeaDE DE le para córar a sua usurpação. NoriATOU- caó recebeo a proposição no principio
GUIA VI- com horror; porém crecendo os seus
GE-REI. disgostos, deo ouvidos á proposição.
Travou-se a intriga a major parte.

disgostos, deo ouvidos á proposição. Travou-se a intriga, a maior parte dos Officiaes de Noricaó entraraó nella. Hum Brachamane que era o principal valido do Idalcaó era d'isto como medianeiro: porém temendo que a conjuração arrebentasse, lhe descubrio huma parte. Disselhe quanto bastou para fazer prender Noricaó. As suas creaturas tomaraó violentamente o rebate. Vendo porém que isto naó tinha outras consequencias, se accommodaraó, naó julgando estarem descobertos. Isto bastou com tudo para fazer abortar o projecto.

O Cerco de Chaul depois da chegada de Nizamaluco procedia mui lentamente, não obstante esta multidao es-

pantosa de inimigos. Houve valor, e fraquesa de parte a parte. Com- Ann. de bates particulares em que os Mouros J. C. tiverao perda por perderem alli a vida; porém os tenentes Portuguezes alli perderao a honra, por cometerem n'isto dolo, e disgualdade no combate. Houverao frequentes sortidas, e frequentes atraques mui pouco considera. quentes attaques mui pouco confidera-veis para ferem contados meudamen-te. D. Henrique de Betancurt, Nuno Velho Pereira, Alexandre de Sousa, e outros alli se assignalarao. D. Francisco Mascarenhas que tinha o commando Geral, e Luiz Freire de GE-REI. Andrade que era Governador da Fortaleza, nao adquirirao menos gloria, e tiverao igualmente que combater contra a ferocidadade dos inimigos, o imprudente valor da nobreza Portugueza, a pouca subordinação das tropas, e a fraquesa, e murmuraçõens dos habitantes.

Nizamaluco esperava com impaciencia a frota que tinha pedido ao Samorim. Tinha folicitado em particular muitos Corsarios do Malabar, e na certeza, de que elles viriao, tinha mandado fazer quantidade de pequenos bateis a Danda huma das situas pracaso. ças. O disignio d'este Principe estava

D. LUIZ DE ATAI-DE CON-DE DE ATOU-GUIA VI-

mui-

- muito bem ajustado. Quiz divertir os Ann. de Portuguezes por hum attaque no mar J. C. em quanto fazia hum esforço geral da parte da terra com todas as suas 1571. tropas. Toda a boa vontade que teve D. SEBASo Samorim, naó estava em estado de TIAO REI satisfazer em attenção de seus alliados pela vigilancia de Diogo de Me-D. LUIZ nezes, que tinha todos os seus portos fechados, e lhe causava grandes perdas. Conseguio com tudo fazer sahir duas frotas ao mar, as quaes es capa-DE ATAI-DE CON-DE DE -UOTA

Guia vi-

CE-REI.

fficientes para queimarem os navios -Portuguezes que estavaó no porto, Ann. de ou para os tomarem. Ajustarao o dia J. C. para os hirem combater. Nizamaluco quiz fer expectador da acçao, d'hu-ma Mesquita onde se foi por. Leonel de Sousa, commandante no Porto, se avançou com tres galeras para os receber. Porém os inimigos forao taó admirados da fua firmeza, e dos primeiros effeitos da fua artilheria, que fugirao vergonhosamente de sorte, que foi isto menos hum combate, que huma derrota, e huma fugida. Nizamaluco presenceando isto, perdeo desde entao com as suas esperanças, toda a estimação que tinha concebido dos Malabares, e estes que se virao em desprezo, e em estado de não fazerem nada, 20 dias depois da sua chegada se retirarao sem se despedirem. Passaraó tambem pelo meio dos navios Portuguezes sem serem vistos por hum effeito da mesma negligencia, que lhes tinha sido no principio tao favoravel.

O Vice-Rei depois dos foccorros que tinha enviado a Chaul, foccorreo tambem duas vezes esta praça até á entrada do inverno. Rui Gonçalves lhe condusio 200 homens, e D. Jorge

D. SEBAS-TIAO REI

D. LUIZ DE ATAL-DE CCIN-DE DE ATOU-GUIA VI-CE-REN.

de Menezes Baroche, que foi succeder Ann. de a Luiz Freire de Andrade, no Gover-J. C. no desta praça lhe levou trezentos.

1571. Com tudo isto os inimigos naó deixaraó de ganhar terreno. Tinhaó arrasa
D. SEBAS- do o baluarte do mar com a sua arrasa
TIAO RELLIBERTA TINHAÓ obrigado os ciriados

D. Luiz

DE ATAI
DE CON
DE DE ATAI
DE DE ATAI
ATA

GUIA VI- defender.

CE-REI.

Tinhao já passado 4 mezes. Entravao na cezao das chuvas, sem que parecesse que os Reis aliados quises-Tem desistir da sua empresa. Pelo contrario pareciao determinados a passar. o inverno nas suas tendas, e ainda que houvessem proposiçoens de paz feitas tanto da parte de Nizamaluco, como do Idalcaó, naó viaó nenhuma esperança para a concluzão. Os requerimentos do Idalcaó erao sempre foberbos, e Nizamaluco depois de terdado o seu consentimento a Farratecaó, para entrar em negociação com Mascarenhas, revogou-lhe os seus poderes, e o fez meter em prisoens, pela unica suspeita de que o tinhao corrumpido por dinheiro. As consequen-

ci-

cias d'hum longo inverno dava muita inquietação aos Portuguezes, e Ann. de principalmente ao Vice-Rei. Teve J. C. com tudo de que se consolar com o 1571. reforço que recebeo entaó de duas D. SEBAS-das suas frotas victoriosas, que o ri-gor da cezaó obrigou a resugiar-se nos

feus portos.

À primeira foi a de D. Diogo de Menezes, que desfez a segunda frota do Samorim, Catiproca-Marca Almirante deste Principe, a commandava em pessoa. Voltava de Mangalor onde a Rainha o tinha chamado, confiando-se em CE-REI. que poderia furprender a Fortaleza com o favor da noite. Diogo de Menezes tinha tirado d'alli a guarnição, e Antonio Pereira, que a commandava, tinha ficado quasi sem defensa, com alguns creados, e alguns escravos. Cati proca desembarcou com effeito tao secretamente, que ninguem o percebeo, até que applicando as suas escadas ao muro, alguns dos seus entraraó na Fortaleza, onde plantarao outras duas escadas á casa de Governador. Entao dois da parte de Pereira vendo-os tomarao a primeira coifa que lhes veio as maos; era este o thesouro, e o Cofre de seu amo, com que deribarao os que sobiao. Tendo ao mes-Tom, IV

D. LUIZ DE ATAI-DE CON -DE DE ATOU-

mo tempo dado rebate, Pereira defAnn. de pertado, acudio com os feus em nuJ. C. mero de 14,00 15, rechassou os que
1571. o accometiao, dos quaes ficarao 5
na praça, os outros se retirarao depois de terem posto sogo ao tecto da
casa, que era de palha, matarao algumas pessoas na povoaçao, e levarao o Cosre; o que desagradou a Pe-

reira mais que tudo.

DE CONDE DE
ATOUGUIA VICE-REI.

O Rei de Banguel, alliado, e amigo da Fortaleza, pondo-se em movimento á vista do fogo, e do primeiro estrondo, naó contribuio pouco a acelerar a sua retirada. Catiproca, todo altivo com huma felicidade taó pequena, foi ancorar de fronte da Fortaleza de Cananor, que varejou com toda a sua artilharia, a requerimento do Ada-Raja. O que lhe servio de infelicidade, porque D. Diogo de Menezes, commandava a Costa de Challe, e vinha a Cananor. D. Luiz de Menezes, e D. Inigo de Li-ma foraó os primeiros que perceberaó o inimigo, e dando tempo aos outros para chegarem, começarao o comba-te desde a boca da noite. Foi este hum dos mais memoraveis, que houverao nas Indias, pela corage comque combaterao. Catiproca alli foi morto

depois de fazer muito bem a sua obtigação, e multratar muito as duas em- Ann. de barcaçõens de Mathias de Albuquerque, e de D. Joao de Lima, que fe unirao a elle. A escuridade da noute favoreceo a fugida dos vencidos. Meneses os seguio com tudo até a Tiracol, aonde julgou que elles se retirariao. Alli tomou Cutial, sobrinho de Catiproca, e o cofre de Perreira, que foi restituido a seu dono. O valor, e a reputação de Cutial lhe fo-rão funestos. O Vice-Rei o fez envenenar em Goa, para se livrar d'hum inimigo taó perigozo. Os Malabares perderao H embarcaçõens neste en-

A outra frota, que tornava para Goa, era a de Luis de Mello, o qual vinha de ganhar huma bela victoria contra o Rei d'Achem. Este Principe sempre constante no seu odio contra os Portugueze,, se tinha posto no mar no anno depois da afronta, que recebeo defronte de Malaca, resoluto de a reparar a todo o custo. A sua frota era composta de 20 galeras, outras 160 embarcaçõens pequenas. Mem Lopes Carrasco com hum so navio, e quarenta homens de equipagem, e odio surdio no meio desta frota, e d'ella foi Nii

J. C. 1571.

D. SEBAS-TIAO REI

D. LUIZ-DE ATAI-DE CON-DE DE ATOU-GUIA VI-E-REL.

-logo rodeado. Resoluto a morrer an-Ann. de tes, do que entergar-se, sofreo todo o esforço desta armada por tres dias. Hum Religiozo Dominico, e hum Je-1571. fuita animavao continuamente a fua D. SEBASgente para que peleijassem com valor. TIAO REI Tres galeras inimigas vierao ao mesmo tempo sobre elle a abordagem. O seu D. LUIZ navio estava crivado dos tiros da ar-DE ATAItilheria, e a sua gente toda retalha-DE CONda de feridas, e desfigurados de mo-DE DE do que quasi os não podião conhe--UOTA cer. Com tudo foi tao inflammado no combate, que obrigou o Rei de A-CE-REI. chem nao sómente a deixalo, mas ainda a abandonar a sua empresa, para se retirar para os seus portos com 40 embarcaçõens de menos. O Rei d'Achem se remio logo d'esta disgraça, e fez partir logo huma nova frota, que deo a commandar ao Principe herdeiro dos seus Estados. Não era taó numerosa como a primeira, porém era hum pouco mais forte pela qualidade das embarcaçõens, em numero quazi de 60. Mello que o procurava com huma esquadra de 14 Navios, o encontrou muito perto de Malaca. Os dous Generaes começarao o combate com muita animofidade, e o primeiro tiro de peça levou o Prin-

Principe Achenes. Quando o ar seaclarou hum pouco, e que se decipou Ann. de o fumo de artilheria, o mar apareceo J. C. coberto de despojos, e de navios ini- 1571. migos dispersos, e sugitivos. Mello nao pode tomar mais que tres galeras, e seis fustas, comque volton triumphante para Malaca, e dali a Goa, aonde pelo retorno das duas frotas o Vice-Rei le achou reforçado de per-

to de 3 . homens.

O Idalcaó naó perdeo o animo. Resolveo fazer hum esforço, e tentar a passagem por diferences bairros. Ouvirao tocar a caixa Real, que não toca nunca fe nao quando marcha o Principe em pessoa. Entraram na Ilha, chamada de Joao Rangel, e no Paço de Mercantor, até sinco mil homens. O Vice Rei da fua parte fez marchar a sua gente como convinha, e em pouco tempo teve mais de 28 homens de baixo das armas. Combaterao sobre a terra, e na agoa até aos peitos, e no espaço de duas legoas não se via por toda a parte mais que huma terrivel imagem da morte. O Idalcao era expectador da acção de sima d'hum outeiro, blasfemava contra Mafoma, deitava por terra o seu turbante, e o pizava aos pés como hum furioso. Em

TIAO REI

D. LUIZ DE ATAI-DE DE ATOU-GUIA VI CE-REI.

fim os inimigos depois de terem ga-Ann. denhado honra nesta jornada, se retira-J. C. rao depois de terem perdido muita gente. Hum dos cunhados de Idalcao, e Solimao Aga ficarao entre os mortos. O Santo Bispo de Malaca, Jorge de Santa Luzia, Religioso de S.

Domngos, tinha predicto distinctamen-D. LUIZ te esta victoria ao Vice-Rei poucos DE ATAIdias antes.

O Cerco da Ilha de Goa se con-

DE DE ATOU-

tinuou no inverno hum pouco mais rayarozamente, naó fe passou nada consideravel d'huma parte, nem da outra, se naó que os Portuguezes tinhaó sempre huma pouca de vantagem, e mais selicidade nos seus corsos. O Idalcaó tentou tambem huma pouca ma diversaó, fazendo solicitar a Rainha de Garcopa para dar fobre Onor, e enviando-lhe para este esfeito dois mil homens, condusidos por Chitigao seu sobrinho. A Rainha da sua parte tinha 33. A praça foi investida, e forçada de perto. porque o successo dependia da diligencia. A' primeira noticia que d'isso teve o Vice-Rei; sez partir Antonio Fernandes de Challe, com duas galeras, e 8 fustas. Em finco dias Fernandes chegou a Onor, e de concerto com Jorge de

Moura, Governador d'esta praça, deo --fobre os inimigos, e os pôz em fugida, Ann. de e depois de fazer huma grande mortandade, fe fez Senhor do feu campo, da fua artilheria, e das fuas bagagens. Antonio Fernandes de Challe era hum Indio Malabar, que se tinha feito Christao. Destinguio-se tambem em todas as occasioens no serviço da Coroa de Portugal, que ElRei o honrou com o habito de Christo, que elle mereceo por commandar muitas vezes os mesmos Officiaes Portuguezes, que nao se injuriavao de lhe serem Subordinados.

As diversoens que fez Nizamaluco da sua parte, não lhe forao proveitozas. As tropas que enviou contra o forte de Caranja, onde commandava Duarte Prestrelo, e contra as Fortalezas de Damao, e de Baçaim, foraó sempre desbaratadas, ou volta-rao sem fazer nada. Tambem foi em vão que solicitou os Mogols do Reino de Cambaia, e os Reis de Coles, e de Sarcette para se juntarem com elle, para molestar estas praças, ou procurar roma-las.

A diversao que sez entao o Samorim, foi muito mais confideravel, e muito mais importuna, porém nao te-

D. SEBAS-

TIAO REI

D. LUIZ DE ATAI-DE CON-DE DE ATOU-GUIA VI-CE-REI.

- ve melhor fuccesso em quanto D. Luiz Ann. de servio. Este Principe não tinha ainda feito nada para satissazer á obrigação que tinha contratado de entrar na liga; 1571. e de marchar pessoalmente. As correrias D. SEBAS- de D. Diogo de Menezes o tinhao TIAO REI conservado como em disgraça por toda a primavera. Em fim este Princi-D. LUIZpe se pôz em campo perto do sim do mez de Junho, e soi citiar o sorte DE ATAI-DE CONde Challe, distante duas legoas da Ci-DE DE dade Capital. O seu exercito era tam-ATOUbem de 100%. homens, entre os quaes GUIA VI-havia hum grande numero de bes-CE-REI. teiros. Tomou os seus quarteis em torno da praça, bateo-a furiosamente com 40 peças de artilheria de bronze, e se aplicou a fechar as passagens a todos os foccorros. A entrada da barra estava tambem defendida pelas suas battarias á flor d'agoa, que o primeiro soccorro enviado por D. Antonio de Noronha Governador de Cochim nao pôde entrar, e foi obrigado a tornar para tras. Fernando de Sousa, que condusio hum de Cananor, foi mais atrevido; porém o foc-corro era pequeno. O Vice-Rei nao reve noticia d'este cerco se nao no mez d'Agosto: fez partir logo D. Diogo de Menezes, que nao pôde to-

mar

mar se não duas galeras em Goa com as quaes foi procurar outras desastete Ann. de para 18 em diversas partes, e com J. C. toda a diligencia que fez, naó pôde 1571. chegar se nao no fim de Setembro. Em o tempo que chegou, padeciao fo- D. SEBASme na praça, e de quasi 700 persoas TIAO REI que tinha o Governador D. Jorge de Castro, nao havia mais do que sessen- D. Luiz como a dificuldade confiftia em DE CON-

passar por entre as battarias, Mene-DE DE zes determinado a vence-la, fez me-ATOUter em hum grande battel viveres pa-GUIA VI-ra dois mezes, e 50 bons foldados CE-REI. com todas as fortes de muniçoens de guerra. Diogo d'Azambuja o devia preceder com a sua galera. Antonio Fernandes de Challe, e D. Liuz de Menezes o deviao levar a reboque com as suas fustas, em quanto as outras embarcaçõens estavão fora da barra. A coisa se fez como a tinhaó projectado. O soccorro entrou em alto dia a traves d'hum diluvio de balas. D. Luiz de Menezes foi o primeiro que faltou em terra seguido de Fernando de Mendonça, sobrinho de D. Diogo o qual commandava os 50 soldados, e sostentado por huma sortida que fez Francisco de Sousa, que dando

-fobre os inimigos matou perto de Ann. de 600. Os que tinhaó introdusido o soc-J. C. corro foraó obrigados com rudo a recorro forao obrigados com tudo a retirar-se bem de preça pelo mesmo ca-1571. minho, e com o mesmo perigo, sem ter podido tirar do forte as bocas inuteis conforme a ordem que tinha do Vice-Rei. D. Antonio Fernandes de

D. LUIZ Challe teve tempo de levar fua mu-DE ATAIlher para sua infelicidade; porque sahindo da barra perdeo ella a cabeça por huma bala d'artilheria. Naó mor-reraó mais que 40 Portuguezes na paf-fagem das tres embarcaçoens. DE CON-DE DE ATOU-

CE-REI.

Os Citiantes de Chaul ganhavao fempre terreno pouco a pouco. Foraó obrigados a abandonar-lhe fucceffivamente muitos postos, tiraraó-lhe al-guns outros. Meteraó no fundo a galera que tinha levado D. Jorge de Menezes Baroche, a que chamavaó a Batarda do Vice-Rei. Os combates de mao erao mais frequentes. Havia mais de 400 Portuguezes mortos, e ainda que as perdas de Nizamaluco fossem mais consideraveis em si, ellas o erao muito menos respectivamente. Finalmente em 29 de Junho este Princi-pe resolveo dar hum assalto Geral a todos os postos, para imitar o que tinha feito o Idalcao. Todas as suas

tropas forao com effeito em movimen-to n'aquelle dia; porém isto nao soi Ann. de propriamente se não hum vão apparato, que não deixou com tudo de lhe custar 120. homens. A acção começou no outro dia cedo. Durou huma parte do dia. Fizeraó-se belas acçoens d'ambas as partes; porém em fim os Mouros deixando perto de 48 homens estendidos no campo ,forao obrigados a tocar á retirada, e a se retirarem bem desbaratados.

Depois da batalha mandarao pedir a licença de levarem os seus mortos; o que lhes concederao nesta especie de tregoa requererao,, ,, Que era huma mulher que tinha , combatido na sua frente, disendo , que elles lhe tinhao visto fazer pro-;, digios de valor, e que teriaó gran-;, de disgosto de que a matassem. ,, Outros diziaó, ,, Que a tinhaó visto , toda brilhante com huma luz que os ,, cegava, ajuntando que era esta appa-, rentemente a Dama Marlan. " Afsim he que chamao á Santa Mai do Nosso Redempror, á qual estes Indios Musulmanos tinhao huma grande veneração, por causa da protecção que the tinhao visto dar aos Portuguezes em muitas occasioens. Nesta occaziao muitos

D. SEBAS TIAO REL

D. LUIZ DE ATAL-DE CON-DE DE ATOU-GUIA VI-CE-REI.

Ann. de sem outro motivo, depois de levanta-J. C. do o cerco; Assim o dizem os Auto-1571, res Portuguezes.

D. SEBAS - Depois d'esta ultima acçao, Ni-TIAO REI zamaluco cuidou seriamente na paz, e nao cuidou em outra coisa, que de D. Luiz a tratar d'hum modo que salvasse a sua

D. LUIZ a tratar d'hum modo que falvasse a sua bonra. Eu creio com tudo que a isso de con- o nao obrigou, tanto perda que tinha de de de concebeo do Idalcao, que elle fabia guia vi- ter sido solicitado pelos outros Prince-Rei. cipes do Reino de Decao para se ligar

ter sido solicitado pelos outros Principes do Reino de Decaó para se ligar com elles contra elle, e prezumia que houvesse sempre alguma especie de negociação declarada com o Vice-Rei. Porque ainda que o Idalcaó soi certamente sempre siel a alliança que tinha contractado, com tudo como estes Principes estavaó em huma desconsiança continua huns dos outros, e faziaó commumente escrupulo de faltar á sua palavra, naó era precizo mais que a menor suspeita para os fazer mudar.

Em quanto as coisas tomavao huma tao boa marcha em Chaul, os inimigos affectavao espalhar em Goa salfas noticias da sua tomada, e de tempos em tempos lhes viao sazer espe-

cies

cies de festa para fazerem acreditar estes falsos rumores, que asligiao tan- Ann. de to mais o Vice-Rei, que tinha fido J. C. fo do parecer de defender esta praça. Isto dava bom motivo ás murmuraço-ens dos seus invejozos, e do povo que se emancipava tanto mais para rebentar em satiras, por padecer some, estando redusido a viver d'hum pouco de peixe pescado com grandes riscos, e com humas poucas d'ervas pelo aperto de Vice-Rei; o qual tendo cheios os seus celeiros, usava d'huma grande economia por precaução GUIA VIpara o futuro.

O Idalcaó, que naó ignorava os justos motivos de inquietaçõens que devia haver d'este descontentamento Geral, the preparava ainda outra intriga; a qual teria acabado a guerra com vantagem sua, se tivesse tido exito. Porque elle tinha praticado huma intelligencia em Goa para lançar logo ás polvoras, e aos armazens. As polvoras tinhão começado a faltar, e o Vice-Rei para enganar o Idalcaó, la avia fingido ter huma grande abundancia. E para fazer acreditar este engano, tinha feito encher muitos parris d'area em modo de polvora com muito segredo d'huma parte, e pu-

TIAO REI

D. LUIZ DE ATAI-DE CON-DE DE ATOU-CE-REI.

--- blicidade pela outra, para lhe poder Ann. de impôr. D. Luiz foi muito bem fervido para descubrir a nova intriga do: inimigo. Este fez procurar os culpa-1571. dos, achou dois que fez enforcar ; pa-D. SEBASra os outros, cujo crime não foi in-TIAO REI. teiramente verificado, contentou-se do os meter nas galeras, e deo ordem D. LUIZ

ao Ciero que vela-se na segurança da DE ATAL-Cidade, e que redobra-se a guarda dos DE CONarmazens.

DE DE

ATOU-

CE-REI.

D. Luiz da sua parte preparava novas battarias, para dar que fazer ao Idalcaó, e para o occupar por outra parte. Porque em quanto elle se mostrava muito frio sobre as GUIA VInegocios da paz que hiao fempre caminhando, elle a dezejava com hum extremo ardor, e fazia tudo o que podia para obrigar o Idalcao a procurala por si mesmo. O rodeio que tomou lhe aproveitou. Isto servio de pôr em movimento os Principes herdeiros do Rei de Narsinga, que o Idalcao tinha vencido. Não se dirigio ao mais moço que a visinhança do Idalcaó tinha em respeito, e que o temor tinha obrigado a fazer-le seu vassallo. Recorreo ao mais velho, que era mais poderoso, e que nao tinha nunca feito tratado com o Idalcao victoriozo.

Para melhor cobrir esta negociação, o homem de que o Vice-Rei Ann. de se servio, passou para o campo do Idalção como desertor, e de lá a Bisnaga, onde as suas proposiçõens forao recebidas com cubiça. O Idalcão o D. SEBASfoube. Pouco depois teve a noticia TIÃO REI da retirada do cerco de Chaul, e que Nizamaluco tinha feito a fua paz. En-D. LUIZ tao começou a tomar as suas medi- DE ATAIdas para se retirar sem ter seito a sua. DE con e Executou este projecto com muito ar- DE DE tisicio, dando ordem a fazer partir ATOU-toda a sua artilheria, e suas baga- GUIA VIEgosta , Rumecao, e Moratecao sergottao, Rumecao, e Moratecao ferviaó a cobri-los, ficando nos seus quarteis onde faziaó de modo a guerra, que continuavaó sempre as suas negociaçoens para á paz: porém o Vice-Rei a quem esta partida do Idalcaó naó podia ser occulta, embaraçou-se pouco em concluir esta paz, esperando achar-se bem de presta em estado de a dar como Senhor.

Assim se terminou o maior esforço d'esta conjuração, que tinha tido o Vice-Rei suspenso quasi dez mezes, nos quaes se pode dizer que elle sus-tentou só d'algum modo o Estado de-cadente das Indias, sem perder hum

palmo de torra. Os Principes ligados Ann. de pelo contrario tiverao grandes perdas, J. C. inevitaveis em huma tao grande mulnevitaveis em huma tao grande multidao, e em hum tao longo tempo.

Ellas forao menores com tudo que a de sebas- da fua reputação, não tendo por aftiao Rei fim dizer podido avançar hum passo com tao grandes forças contra hum de luiz inimigo tao fraço em comparação, e de de de toda a força consistia quasi em

DE VICE- huma só cabeça.

Porém o victorioso D. Luiz não fe pôde aproveitar das fuas vantagens, nem gozar do fructo dos seus trabalhos. Quatorze dias depois da retirada do Idalcaó, D. Antonio de Noronha, que eu suspeito ser hum nero de D. Affonso, como tambem o outro D. Antonio, que estava actualmente Governador de Cochim chegou de Portugal, donde tinha partido neste anno com as provisoens da Corte, para lhe fucceder na mesma qualidade de Vice-Rei. D. Luiz que o recebeo em Goa, the entregou na mao o Governo, e foi embarcar-se a Cochim para

Lisboa, onde ElRei o recebeo com grandes honras, e lhe deo a direita superior a elle de baixo do palio na procissão solemne, que soi feita em ac-D. ANTO-NIO DE NORO-NHA VIção de graças das grandes felicidades que tinha rido nas Indias. Se-CE-RE!.

Se Noronha chegou muito tarde para tirar a D. Luiz d'Ataide a glo- Ann. de ria de ter feito fugir o Idalcaó, te- J. C. ve a consolação de fazer com elle a 1572. paz com condiçõens vantajozas. Porem apenas toi ella regulada, e affig- D. SEBASnada, que os navios, que o novo Vi-ce-Rei acabava de mandar a corso, violaraó esta paz sem razaó, tomando dois navios d'este Principe, que vi- NIO DE nhao de Meca, e nao tinhao queri- NOROdo mostrar os seus passaportes. D. NHA VI-Henrique de Menezes que comman- CE-REI. dava a frota, pagou muito caro a culpa que nisto cometeo. A tempestade tendo-o levado para hum dos portos do Idalcao, alli foi feito presioneiro, e transportado a Bilgaó, onde o Idalcao o conservou em hum carcere, e custou muito a receber o seu resgate, depois d'hum longo, e rigorofo cativeiro. As outras embarcaçõens desta frora cahirao nas maos dos Malabares, que os obrigaraó a se render, depois de custar a vida a Manoel de Mascarenhas, a Fernando de Sousa Coutinho, e a alguns outros Officiaes pela sua imprudente temeridade.

A consolação que pôde ter Noronha de ter feito a paz com o Idalcas, foi bem agoada pelo difsoi-Tom. IV. O OI

D. ANTO-

TIAO REI. bre estas circunitancias, alli foi envia-

D. ANTO-NIO DE NORO-NHA VI-CE-REI.

do com mais de 1 \$500. homens. Porém já o negocio estava seito. D. Jorge de Castro enfraquecido pela sua idade de 80 annos, vencido pelas lagrimas d'huma espoza moça, e das outras mulheres da praça, as quaes se não acharão com o valor das de Diu, excitado também pela fraqueza de muitos Ossiciaes, sempre muito prudentes para proverem na sua segurança, não comettendo se não a gloria d'outro, tinha já entregado a praça por capitulação, antes que nella tivessem seito alguma brecha, deshonrando assima as suas cans, e a sua Nação, por huma tacha tanto mais infame, e tanto mais sensivel, por não haver ainda igual exemplo nas Indias.

D. Diogo de Menezes recolheo este infelis velho, e a sua fraca guarnição, que o Rei de Tanor tinha recebido na sua casa. Condustos depois a Cochim, onde trouxe a má noticia d'esta entrega. Menezes

e Mathias d'Albuquerque tendo repartido a fua frota entre si, se dividira Ann. de para hir andar a corso, e se ajunta- J. C. rao depois para attacarem, e demolirem hum forte, que hum Naique vas-fallo do Idalca o tinha levantado na de seas-embocadura do pequeno rio de San-tia o Rei quiser. Elles o conteguira o: porém custou a vida ao celebre Antonio Fer-de antonia de Challe, cujo corpo foi trans-nio de ferido a Goa, onde soi seguitado com noro-honras quasi similhantes ás que fazia o nha vida so Vice-Reis.

Novos cuidados impedirao o Vice-Rei de se vingar do Samorim d' huma tao grande afronta como a tomada de Challe, e o chamario, para o Reino de Cambaia, onde tinha succedido huma nova revolução. Gelaled Mahamed Hecbar Pat-cha Rei dos Mogols, se tinha affenhoreado d'elle, chamado por Itimiticao, que lhe tinha entregado a pessoa do Rei, que tinha feito, ou porque este fosse ien filho, como dizem, ou porque este fosfe o filho do ultimo Rei, como elle mesmo o dizia, ou alguma ou ra personagem, que lhe substitulio. Não se sabe qual foi o motivo que o levou a este extremo. As relaçõens, e as memorias d'estes tempos começão

Ann. de ticaó julgou achar alli a fua felicidade,
J. C. e tinha feito o feu tratado para governar
o Reino em qualidade de Vice-Rei.
Hechar Senhor d'um taó podero-

D. SIEAS- fo Estado, sem ter quasi tirado a espa-TIAO RLI da, quiz reunir os pedaços que !he ti-

nhao sido desimembrados, e veio acam-D. ANTO- par-se na visinhança de Damao, e de NIO DE Baçaim com hum poderoso exercito. NORO- D. Luiz d'Almeida Governador d'esta NHA VI- primeira praça, avisou disto logo o CE-RHI. Vice-Rei, que alli voou com huma

belissima frota. A presença de Noronha fez mudar de parecer a Hecbar. Julgou este que convinha melhor aos feus negocios viver hem com os Portuguezes.; fez com elles a sua paz, e tornou para Amadaba, onde acabou de assegurar-se do Reino, fazendo cortar a cabeça a Imiticaó, que recebeo assim da maó d'hum ingrato o justo castigo das suas ingratidoens a respeito dos seus Soberanos.

As duas difgraças que tinha tido o Rei d'Achem nas duas ultimas vezes em que fe tinha empenhado a hir fitiar Malaca, o tinhao impedido de ajudar os Principes alliados, e de eftar em campo no mesmo tempo que elles conforme o feu ajuste. Nao po-

diao

diaó imputar-lhe que tinha faltado por feu gosto. Trabalhava em reparar as Ann. de suas perdas; e tanto que elle esteve J. C. pronto, partio com huma frota taó numerofa como as primeiras quast no mesmo tempo, que o Idalcao, e Niza-D. SEBAS-maluco, cantados dos seus esforços inuteis, se retirarao com disgosto, e com a vergonha de nao terem conteguido D. ANTO-

os seus projectos.

No melmo dia que elle chegou, NOROdesembarcou perto de 76 homens de NHA VI-tropas. Lançou fogo a povoação d' CE-REI Ilher, a qual se teria queimado toda se nao houvesse huma chuva que o apagou. Fez igualmente diligencia para queimar os navios do arcenal, e nao o podendo conseguir, estabeleceo os seus quarteis, e entrou a ba-ter a Cidade suriosamente. Faltavao homens, viveres, muniçoens, e geralmente tudo. A consternação era grande. Apenas pensavao em se defender do outro modo, se não com rogativas, procissoens, e lagrimas com que esta Cidade procurava abrandar a colera de Deos, e implorar a sua misericordia, que ella nao merecia: porque era huma verdadeira Babylonia pelo excesso dos vicios. Nestas tristes circunstancias chegou Tristao da Vei-

NIO DE

Ann. de das Ilhas de Sunda. Toda a Cidade J. C. recorreo a elle mesmo como ao seu Anjo 1572. tutelar. Que a Providencia lhes enviou para os sazer esperar contra to-D. Sheas- da a esperança. Tristao cheio de valor, TIAO REI e de sé tomou a commissão, sez pre-

D. ANTO-NIO DE NORO-NHA VI-CE-REI

e de fé tomou a commissão, fez preparar nove, ou dez embarcaçõens velhas, e podres, que estavaó no arcenal, e tendo alli distribuido 300 homens, que faziaó compaixaó pela sua desnudez, molestias, e some que tinhaó padecido, soi procurar a frota inimiga, que achou no belo rio. E com huma resolução heroica, descendo em huma galiota, depois de ter confiado o governo do seu navio a outro, foi o primeiro que attacou a Capitania. Tedos os outros Officiaes o ajudarao perfeitamente. O combate foi cruento. Em fim pôz csta numerosa frota em fugida, tomou quatro galeras, e sete fustas, mereo muitas no fundo, matou 700 inimigos, e livrou assim Malaca, para onde voltou victorioso, e onde custava a crer huma tal victoria.

Malaca padecia sempre, em parte por razao da distancia do Indostam, em parte tambem hum pouco por culpa dos Vice-Reis, e Gover-

nadores Geraes das Indias, que muito occupados com as praças, que ti- Aux. de nhao na fua visinhança, enteressavao-se J. C. menos nas que estavao mais distantes, ou porque d'ellas tirassem menos proveito, ou porque tomassem por pretexto as guerras, que elles meimos tinhaó que lustentar. Que se segundo as occasiouns faziao algum esforço nas necessidades D. ANTOurgentes, entao ou os soccorros que NO DE elles enviavao chegavao muito tarde, NOROou erao muito fracos. Assim Malaca NHA VIse vio sempre em temor da parte dos CE-REI. inimigos que a cercavaó: inimigos que podiao bem humilhar; porem que não podiaó abater. Com isto esta Cidade criminoza naó cessava de merecer as vinganças de Deos, e era o theatro da cubiça, e da luxuria.

Para obviar este primeiro mal, ElRei D. Manoel tinha querido limitar o poder dos Governadores des Indias, cuja esphera era muito vasta, e tinha repartido as suas conquistas do novo mundo em differentes Governos independentes. Porém isto tinha sido mal fuccedido, como já vimos. El-Rei D. Sebastiao capacitado d'esta primeira idea, e perfualido da fua necossidade quiz practicala, e sez tres Governos. O primeiro desde o Cabo

TIAO REI

das

- das Correntes na Africa oriental, até Ann. de ao de Guardafu; o segundo desde es-J. C. te ultimo Cabo até ao de Comorim : e o terceiro desde o Golpho de Benga-1572. la até á China. Fazendo esta divi-D. SEBAS- ZÃO, enviou D. Antonio de Noro-TIAO REI nha á India com o titulo de Vice-Rei, e nomeou para os outros dois

D. ANTO- Governos Francisco Barreto para o pri-NIO DE meiro, e Antonio Monis Barreto pa-NORO- ra o segundo, ambos com o simples NHA VI- titulo de Governadores.

CE-REI.

Antonio Monis Barreto tendo chegado a Goa, obrigou o Vice-Rei a expedi-lo para o seu Governo, segundo as ordens que tinha da Corte, e fez no mesmo tempo propoziçõens muito exorbitantes. O estado das Indias não supportava certamente que tivessem respeito aos seus requerimentos principalmente sobre o fim da guerra' que acabavao de sustentar, e que nao estava ainda bem extincta. O' Vice-Rei fez quanto pôde para o persuadir da razao, e obrigar a moderar as suas pretençoens. Barreto se picou', recufando partir com os foccorros que The queriao dar, e escreveo occultamente á Corte cartas cheias de fel, e de amargura : deste modo ficou Malaca sem soccorro por mais d'hum anno.

Só sobre a Carta de Barreto, enviou a Corte ordem de depor o Vice- Ann. de Rei. Francisco de Sousa, que comman- J. C. dava a frota partida do Reino, mal 1573. poz pe em terra, foi levar os despa-chos d'ElRei ao Arcebispo D. Gaspar, TAO PEL a quem se dirigirao. Este homem res- TIAO REI re tavel pelas fuas cans, e fua dignida-ce; porcm fimplez, e ignorante nos negocios do mundo, cometeo en-tao hum erro enorme, que fe nao de-via nunca esperar da fua idade, do NHA VIsen caracler, nem da sua virtude. Por CE-REI. que em lugar de tomar conselho, tendo principalmente nas cartas da Corte coisas, que se podiaó interpretar benignamente, transportado d'hum zelo imprudente, e pode ser tambem que lisongeado com a vaidade de ter para executar huma ordem d'esta importancia, ajuntou todos os corpos na fua Igreja, e fez ler por hum Alcaide as ordens que lhe tinhaó vindo, e entrega, a Antonio Monis Barreto provisoes para succeder a Noronha.

Depois deste terrivel estrondo com o mesmo passo, e com a mesma imprudencia, o Arcebispo seguido de todo este Conselho tumultuoso, foi 1er ao Vice-Rei a Sentença da sua deposição. Noronha ouvio com huma

constancia que enternecia aquelles mes-Ann. de mos que a ouviao, e que lhe faziao a justiça de crer que elle nao a me-J. C. recia. Com tudo elle, sua esposa, e 1573. D. Fernando Alvares de Noronha mor-D. SEBAS- rerao de disgosto no navio que os tra-TIAO REI zia para Porrugal. O Ministro que tinha enviado da Corte a ordem preci-D. ANTO- pitada, e inconsiderada, concebeo d'is-NIO DE to tambem tanto disgosto, que morreo NOROigualmente. O Arcebispo, e Barreto deveriao morrer de vergonha, e de ar-NHA VI-CE-REI. rependimento, o que lhes não aconteceo. Bela instrucção sobre a vaidade das coisas humanas, onde se vê a vida, e a fortuna d'hum homem de merecimento, e de grande dignidade depender ao mesmo tempo da paixao d'hum homem enteressado na sua propria causa, falso, e violento nas fuas informaçõens, e da furia d'hum Ministro inconsiderado, e pouco acautelado, e da simplicidade, ou da vaidade

d'hum beato sem luzes.

Depois deste exemplo de terror de que Barreto era de alguma sorte o autor, e o executor mesmo: que nao julgava que devesse fazer mais impressa nelle, do que em outro qualquer, e inspirar-lhe medo d'huma Corte, que mostrava tanta severidade so

pela falta de respeito devido ás suas ordens? Elle se achava justamente no Ann. de meimo caso que lhe tinha feito parecer o seu cuipado. Elle era Governador Geral, e Senhor. D. Loonel Pereira lhe succedeo no Governo de Malaca. Barreto tinha recebido ordens para o proverem, ainda mais fortes do que tinhão fido as de Noronha em seu favor. Tinha noticia de que Malaca estava de novo redusida a grandes extremidades. Ella estava muito mais precizada por terem deixado de lá hir no anno passado. A India não se achava em huma situação tão má, como a em que se tinha achado, quando os feus mais poderolos Principes estavao armades contra ella, assim como estavaó na chegada de Noronha. Pereira fazia requerimentos muito mais moderados, e se contentava cem muito menos. Não obstante isto Barreto teve animo de recular a Pereira tudo o que elle pedia, e a Corre, a quem nao deixarao de fazer queixas muito vivas, posto que muito mais offendida por esta reincidencia de desobediencia, nao ousou proceder contra este, que era muito mais criminoso que o seu predecessor; de quem tinha elle mesmo tanto exagerado a cul-

1573. D. SEBAS-TIAO REI

ANTONIO GOVER-NADOR.

culpa, porque ella tinha usado de mui-ANN. de to rigor a respeito daquelle que menos o merecia, ou que interramente J. C. o nao merecia. Estranha fraquesa, e 1574. prova sensivel que muitas vezes os ho-D. SEBAS- mens nao fao, ou nao passao por cul-TIAO REI pados, se nao como o parecem aquel-les de quem dependem.

ANTONIO MONIS GOVER-NADOR.

D. Jorge de Castro foi d'sto tambem huma prova no anno feguinte; BARRETO porém triste. A Corte estava ainda no gosto da severidade. Ella mandou que lhe fizessem o seu processo, por ter entregado a Fortaleza de Challe ao Samorim; e a este infelis velho foy a cabeça cortada em hum cadafalfo na praça publica de Goa. Podiao certamente desculpa-lo, ou deviao fazer o processo aos outros que o aconselharao tao mal. O ministerio mostrou ter pen-·fado assim, sem o que se fazia rediculo, enviando no anno feguinte proviscens para the confiar outro Gover-

A' medida que Malaca sentia augmentar a sua fraquesa pelo de-semparo em que a deixavaó os que estavao encarregados de proverem na fua salvação, via crecer o numero dos seus inimigos. A nha de Japara alli enviou primei-

ro que ninguem 15 d. Javas, com huma poderosa frota de 80. Juncos, e Ann. de mais 220. Calaluses. Tristao Vaz da Veiga, que depois da sua victoria tinha continuado a sua derrota para ás Ilhas do Sunda, estava de retorno para Malaca, e o povo lhe tinha rogado, que quisesse entrar em posse do Governo vago por morte de D. Fran-cisco Henriques. Vaz foi tambem o Anjo tutelar d'esta pobre Cidade com algum foccorro, que a providencia lhe enviou, teve a gloria de triumphar de toda esta numerosa armada.

Os Javas tinhao formado hum cerco regular, e estabelecido suas estancias. Joaó Pereira que Vaz enviou, lhes tomou huma com sete peças d'artilheria. Depois d'este primeiro ensaio Pereira foi lançar fogo á frota d'elles, que pegou de modo, que consumio 30 Juncos, e huma maquina, que elles tinhao preparado para tomarem hum dos bastioens da Fortaleza. Pereira tendo-se depois metido em embuscada com a sua pequena frota para lhes cortar os viveres, os Javas enfraquecidos, por huma parte por huma molestia, que sez morrer perto de merade, da outra pela fome que padeciao, depois que l'ereira tinha oc-

TIAO REI

ANTONIO MONIS BARRETO GOVER-NADOR.

cupado todos os estreitos fazendo corAnn. de so, se tornarao a embarcar com preJ. C. cipitação. Percira os seguio, e shes desbatatou a sua ultima linha. Fizerao a
fua retirada precipitada em menos de
tres horas. Tendo durado o cerco tres
mezes.

ANTONIO
MONIS
BARRETO
GOVERNADOR.

Tanto que este exercito sugitivo desapareceo, virao vir o do Rei d' Achem, que era ainda mais formidavel, que os precedentes. Tristao Vaz redusido á necessidade pela falta de viveres, tinha enviado João Pereira para se apoderar d'huma passagem com tres embarcaçõens, e facilitar os comboios de viveres. A frota inimiga cahio fobre elles. Em pouco tempo os tres Capitaeus forao mortos com 72 dos seus, 40. forao feitos presioneiros, sinco sómente se salvarao a nado. Esta perda pôz a Cidade nos ultimos extremos: não restavaó alli mais que 150. Portuguezes, a maior parte em estado de nao pegarem em armas. A polvora, e os viveres thes faltavao. Todo o feu recurso estava em Deos, que mostrou querer ainda falvar milagrofamente esta Cidade criminosa. Porque o silencio, que alli havia por falta de polvora, e a consternação em que todos estavao, tendo seito temer ao Rei d'A-

d'Achem alguma surpresa, ou algum engano de guerra, possuido d'este rer- Ann. de ror panico, este Principe levantou o J. C. cerco com huma precipitação extraor-dinaria, e deixou a presa, quando a

tinha já entre as maos.

O Governador Geral tinha alguma empresa na idéa, e entrou na pre-precisao de sazer os preparativos. A sim de se justificar com a Corte das recusaçõens, que tinha feito a D. Leo-BARRETO nel Pereira dos foccorros, que lhe ti-GOVER. nha pedido para Malaca, pela neces-NADOR. sidade em que se achavaó as Indias, tomou por emprestimo do Senado de Goa 20% pardáos. Porém nam tendo caução para dar, the obrigou seu filho Duarte Monis de idade de oito annos. O Senado tratou mal o Goververnador nesta occasião, em comparação ao modo de que tinha usado com D. Joao de Castro, ao qual elle enviou os cabellos da fua barba, que lhe serviao de penhor, e deo-lhe mais do que elle pedia: em lugar que nao concedendo a este se não o emprestimo, que elle pedia, aceitou o penhor. Esta diferença de procedimento, fazendo fentir a que faziao d'homem, a homem picou tanto mais Barreto, que se lisongeava de que com elle usariao

TIAO REI

melhor. He verdade que a incerteza Ann. de em que cstavaó sobre o modo com J. C. que a Corte julgaria da sua conducta a respeito de D. Leonel Percira, deveo influir muito em hum procedita. Sebas-mento taó pouco decente, e pouco obrigatorio.

ANTONIO
MONIS
BARRETO
GOVERNADOR.

Nos não vemos que houvesse alguma consequencia d'este emprestimo, nem que Monis Barreto fizesse alguma empresa consideravel no seu Governo. Nos achamos fómente que Joaó da Costa com duas galeras, e 24 fustas correndo a Costa do Malabar abateo o Rei de Tolar, e o Samorim, queimando muitas das suas por oaçõens. Carregou a sua vingadora mão mais particularmente sobre este, arruinando-lhe absolutamente a Ilha de Challe, e hum pouco mais longe huma das fuas cazas de recreio, onde o seu sobrinho, Principe herdeiro 'foi morto ; o que lhe custou infinitamente mais do que todas as outras perdas.

Foi quasi naquelle tempo, que quatro Religiosos da ordem de S. Francisco, que tinhas por Prelado hum fanto homem chamado o Padre Alsaro, entraras na China para pregarem o Evangelho. Ficaras algum tempo em Cantas, onde trabasharas com mui-

pos Portuguezes, Liv. XIV. 225

to zelo na conversao das almas; porém vendo que o fructo nao respon- Ann. de dia aos seus trahalhos, tornarao para J. C. Macáo.

A divisaó dos Governos tendo fido muito mal succedida da parte de Malaca, foi ainda muito mais infelis, posto que em outro genero, no da Africa. ElRei D. Sebastiao obrigado pelo seu conselho a fazer esta repartição, tinha tido por objecto nesta fazer-se Senhor das Minas de Monomotapa, que lhe affirmavao fer huma fonte inxaurivel de riquesas immensas, e huma empresa facil.

O Imperio do Monomotapa ou Benomotapa comprehende huma grande parte da Ethiopia baixa, defdo Imperio dos Abexins até ao Cabo de Boa Esperança, Norte, e Sul; e da Costa de Zanguebar até aos Paizes dos Negros, e Reinos d'Angola, e de Congo, Este, e Ueste. He regado por muitos rios grandes, e contem 25 Reinos, que lhe rendem vassalagem. Os habitantes não são todos barbaros, como os Huttentoens, e outros povos da Costa da Cafraria. Posto que negros, são mais espiritozos, e mais industriosos, e tem huma forma de Religiaó mais affiguala-

Tom, IV. da ,

D. SEBAS-TIAO REI

ANTONIO M ONIS BARRETO GOVER. NAD OR

da, de que parece que o Imperador he o Chefe. Este Principe he respei-tado como huma especie de Divinda-de. Os seus vassallos não lhe salao Ann.de J. C. 1576. fe nao de joelhos; elle, e as suas mulheres, sao servidos pelos filhos dos Principes, e dos Reis seus vasfallos, que estao lá como em resens D. SEBAS-TIAO REI ANTONIO até a idade de vinte annos, passaó depois aos primeiros empregos. O Palacio d'este Principe he rico, e tudo alli respira o ar d'huma Nação bem MONIS BARRETO NADOR. policiada, as infignias da fua dignidade sao huma souce, e duas flexas: Ainda que esteja em paz, tem com tudo sempre em pé hum exercito muito numeroso. Tem entre as suas tropas hum povo de mulheres guerreiras, que pertendem ter nascido das antigas Amazonas da Libya. O que este Principe tem de mais particular, he o fogo fagrado, que conferva, e que manda renovar cada anno em todos os Estados dos Principes seus feudatarios. Suas terras sao ferteis, e abundantes, ricas em Elephantes, e em animaes; porém principalmente por estas ruinas, que pertendem ser o Ophir

> Havia alguns annos que o Imperador que reinava entao, tinha tes-

de Salomao.

temunhado dezejar a alliança dos Portuguezes. O Vice-Rei das Indias alli Ann. de enviou o Padre Gonçalo da Silveira Jesuita, que baptisou este Principe com a Imperatriz sua may, e trezentos dos principaes Senhores da sua Corte. Porém os Mouros tendo-lhe voltado o animo, elle fez corrar a cabeça a efte Padre. Pouco depois elle se arrependeo, e fez o melmo aos feus ca-Jumniadores.

O zelo de estender a Religiao naquelle paiz, e o desejo de se aproveitar das suas riquesas, determinou ElRei D. Sebastiao a enviar-lhe Francisco Barreto com tres navios, e perto de mil homens. Era para admirar que Barreto, que tinha sido Governador Geral das Indias, se quisesse encarregar d'huma tao pobre commissao. Porém os grandes homens attendem mais a obediencia que devem aos seus Principes, que á differença dos postos. Além d'isto Barreto se tinha arruinado pelo ferviço do Estado. ElRei com tudo pertendeo honra-lo, pondo-o a par com o Vice-Rei das Indias, e lhe deo de mais o titulo de Conquistador das Minas.

Contarei aqui fielmente o que diz

1576.

D. SEBAS-TIAO REL

ANTONIQ MONIS BARRETO GOVER. NADOR

Manoel de Faria na sua historia. Este

Autor conta, que o Rei encarregando Ann. de Francisco Barreto desta expedição, lhe J. C. ordenou no mesmo tempo, que não 1576. fizesse nada, se não pelo conselho do Padre de Monclaros Jesuita, em que fe não sabe admirar muito, ou a do-

ANTONIO
MONIS
BARRETO
GOVERNADOR.

cilidade d'hum grande Capitao em se submeter a hum Religioso ignorante no ministerio da guerra, ou este Religioso Santo na sua pessoa, e cheio de zelo que sahia tanto da sua esfera, e do feu estado. Monclaros estabelecendo bem o seu credito, se portou como mestre, tudo para á gloria de Deos, e começou a usar de fua auctoridade na escolha de dois caminhos por onde podiao entrar no Monomotapa. Só, e contra o parecer de todos, fez tomar aquelle por onde era precizo passar pela visinhança de alguns Mouros, que pensarao em fazer morrer este exercito, envenenando-lhe as agoas. Barreto não deixou com tudo d'avançar caminho. Enviou os feus Embaixadores á Corte do Imperador, e alcançou o que pedia, offe-recendo-lhe a fua alliança contra o Rei de Mongar rebelde. Costeou o rio Zambeza somente com 23 cavallos, e 500 para 600 homens armados de arcabuzes. Marchou em boa ordem com

com a fua artilheria, e a fua bagagem no centro, e com esta pequena Ann. de tropa desfez muitas vezes milhares d' J. C. homens pouco accostumados ao estron-do da artilheria, de sorte que o Rei de Mongar soi obrigado a pedir-lhe paz.

Nestas circunstancias Francisco Barreto foi obrigado a tornar para Mo-çambique, onde Antonio Pereira Brandaó, hum dos que se tinhaó distin-guido muito nas Molucas pelos seus crimes, e que em castigo estava degradado em Africa, e tinha requerido por preferencia, de fer da expedição das Minas, tinha causado terriveis movimentos. Porque este homem, ainda que de idade de 85 annos, nao des-mentia nunca da sua primeira condu-cta. Barreto lhe tinha constado a Fortaleza, e este ingrato procurou tazerse Senhor d'ella, e atropelar Barreto, que elle ofuscava na presença d'ElRei á força de calumnias suppostas, e de cartas , que escrevia á Cor-te. Estando Barreto de retorno para Moçambique, Brandao se deitou a seus pés, e lhe pedio perdao. Barreto lho concedeo com grande generosidade abraçando-o ternamente com as lagrimas nos olhos; e tendo confia-

TIAO REL

ANTONIO MONIS BARRETO GOVER-NADOR.

do a praça a outro, tornou a partir Ann. de para o exercito. Apenas elle chegou o padre Monclaros deixando-se trans-T. C. portar d'hum zelo intempestivo, lhe-1576. mandou que abandonasse a empresa, D. SEBASdizendo-lhe, " Que elle era a causa ", da perda de toda a sua gente, e TIAO REI , que elle d'isso daria huma conta ter-, rivel a Deos, e a ElRei a quem ti-, nha enganado. , Barreto tomado deste attaque morreo dois dias depois ANTONIO MONIS BARRETO

GOVER- de disgosto.

NADOR.

Vasco Fernandes Homem, que succedeo a Barreto por ordem da Corte, em cazo de morte, foi muito bom para obedecer ao Padre de Monclaros neste ponto, e voltou para Moçambique; porém tendo-se hum pouco deixado abrir os olhos fobre os motivos d'huma obediencia taó cega, deixou lá este Padre, e tornou a tomar a sua expedição, a qual foi com tudo muito infeliz. Os naturaes do paiz o enganarao, e tanto fizerao com os feus enganos, que a maior parte dos Portuguezes morreo, e os que poderao sobreviver á sua miseria, voltarao sem acharem as minas, d'onde os tinhao sempre maliciosamente apartado. Esta expedição começada em 1569. durou até perto do fim de 1576.

O Padre Francisco de Sousa, ou porque julgou o Padre Monclaros in-Ann. de nocente d'este facto, ou porque tivesse respeito á sua Religia o para o tratar como culpado, como se fosse huma mancha, que em hum corpo tao nu- D. SEBASmeroso se achasse hum homem, que se deixasse condusir de hum zelo mal entendido, intentou justifica-lo, e diz Manoel de Faria, que elle não nomea, ou fora mal informado, ou deo muitas largas ao feu genio critico, e mordaz. Pode dizer-se, que o Autor foi mal informado, principalmente em hum tempo em que attribuiao aos Jesuitas muitas coisas nas quaes naó tinhaó parte. Os outros Escriptores que nos seguimos até ao prezente, nos faltaó, e naó condustraó a sua historia até a este tempo, onde Faria se acha ser o unico Annalista das Conquistas dos Portuguezes. Eu creio com tudo dever fazer justiça a este Autor. He verdade que elle he livre, atrevido em dizer o seu parecer; porém pareceo-me veridico, e no que toca aos Jesuitas, fala d'elles em tantos lugares com huma estimação, e affeição tão singular, que não posso crer que n'isto renha falado por paixão, não tendo, segundo creio, ente-

TIAO REI.

ANTONIO GOVER-NADOR.

resse algum em fazer apparecer o Pa-Ann. de dre Monclaros culpado longo tempo J. C. depois da morte d'este Padre. A sidelidade que eu devo á verdade da historia, não me permitio omitir esta 1578. reflexaó, nem de naó fazer justiça ao D. SEBAS-merecimento deste Escriptor, dizendo TIAO REIO que serve para a sua justificação.

Ruy Lourenço de Tavora, que vinha para succeder a Antonio Mo-RUY LOUREN- niz Barrero, e que era honrado com a qualidade de Vice-Rei, morreo em CO DE TAVORA Moçambique. D. Diogo de Menezes, achando-se nomeado nas successoens, NOMEA-Do vice-tomou o Governo, e o conservou por dois annos, sem que d'isto ficas-REL. se algum vestigio por falta de memo-DIOGO rias d'aquelles tempos. Elle tinha set-DE MENEvido bem, e era digno do posto a ZES GOque foi ellevado. Faltou menos sem VERNAduvida ás occasioens de fazer grandes DOR.

acçoens, do que as occasioens lhe fal-D. LUIZ. taraó.

D'ATAI~ D. Luiz d'Ataide Conde d'Atou-DE CONguia voltou pela fegunda vez ás In-DE DE dias para lhe tirar o bastao das maos. ATOU-ElRei D. Sebastiao tinha nomeado GUIA VIeste grande homem Generalissimo da ar-CE-REL. mada, que este Principe devia condusir PELA SEpessoalmente á Affrica. Elle o tinha escolhido por preferencia sobre a sua GUNDA VEZ.

# pos Portuguezes, Liv. XIV. 233

alta reputação, e principalmente por causa da intrepidez, e valor que con- Ann. de fervava nos maiores perigos, é de quem contao muitas acçoens fingulares. Porém tanto este valor lhe agradou, quanto foi contrariado da sua prudencia, e dos conselhos que elle lhe deo muito contrarios ao seu natural belicoso, e imperuoso, como se a prudencia não devesse hir de acordo com o valor. Para fe desfazer d'elle com honra, mudou-lhe o destino com o pretexto da precizaó das Indias, e o fez partir repentinamente, só com dois navios, e huma caravela, na má fezao, e sem respeito a Ruy Lourenço de Tavora, que tinha enviado Vice-Rei, nao havia ainda hum anno, e que esta afronta teria matado de disgosto, se a molestia se naó anticipara.

O Conde d'Atouguia com tudo fez huma felicissima viagem, e chegou a Goa no fim de Agosto de 1579. A sua chegada fez tremer os inimigos da Nação Portugueza. A lembrança do passado fez cahir as armas das maos aos que poderiao pensar manejalas. Teve somente que castigar, a perfidia de Melique Tocar, Tanadar, ou Administrador da Alfandega de Dabul pelo Idalcaó, que no Governo pre-

J. C. TIAO REI

D. LUIZ DE ATAI DE CON-DE DE ATOU-GUIA VI-CE-REI. PELA SE-GUNDA VEZ.

cedente tinha cometido huma grande Ann. de traição a respeito de alguns Officiaes Portuguezes das esquadras, que faziao J. C. a carreira para o Norte. Érao quatro 1579. Capitaens , D. Jeronimo Mascarenhas D. SEBAS- D. Diogo, e D. Antonio da Silveira, TIAOREI e Francisco Pessoa. Tendo estes vindo ancorar a Dabul para tomarem re-D. Luiz frescos á sombra da paz, o Tanadar D'ATAI- os recebeo muito bem, e tendo-os convidado para virem a terra comer a DE CONfua casa, os fez degolar por traição, DE DE á excepção com tudo de Mascarenhas, ATOUque mostrou ter presentido o perigo, e recolheo alguns dos que escaparao CE-REL. da conjuração. Humas das primeiras GUNDA coisas que sez o Vice-Rei, soi enviar D. Pedro de Menezes para castigar VEZ. este traidor, e elle mesmo apertou de modo o Idalcaó, que o obrigou a fa-

zer-lhe justiça.

Chegarao com effeito a hum ajuste, e convierao em que o Tanadar seria desterrado de Dabul, e do seu territorio. Porém pouco depois o Vice-Rei, sabendo que o Tanadar estava ainda no exercicio do seu cargo, esta infracçao que teve por hum insulto, tendo-o porvocado, resolveo proceder por meios mais essicaces. D. Paulo de Lima Pereira, que enviou com dez Na-

vios

vios, lhe deo sobre isto huma ampla fatisfação, tendo ido a Dabul, on-ANN. de de queimon dois navios do Idalcao, J. C. fez grandes destruiçõens nas povoaçoens ao redor, e desbaratou bem dois corfarios Malabares, que o Tanadar ti- C. SEBASnha chamado em seu soccorro.

Aconteceo entaó huma nova revolução nos Estados do Idalcão, o qual D. Luiz foi morto por hum moço Pagem, a DE ATALquem quiz fazer violencia. Elle nao DE CONtinha filhos. Hum dos seus sobrinhos DE DE The succedeo. Porém foi logo desa- ATOUpossado por hum vassallo rebelde, e GUIA VIpoderoso, que se sublevou, e se fez CE-REI. Senhor da Capital, e da pessoa d'el-PELA SE-Ie. A guarda Abexinia d'este novo Ty-GUNDA rano o despojou dos seus Estados, e VEZ. da vida. Os tres Chefes Abexins autores d'esta revolta se dividirao entre si, e hum d'elles ficou Senhor. O Vice-Rei se teria sem duvida aproveitado d'estas conjuncturas, se nao se tivesse matado elle mesmo em Goa para não fobre viver ás difgraças da fua Nação. Porque foi então que o Reino de Portugal se vio como opprimido pela morte d'ElRei D. Sebastiao, que morreo na sua expedição d'Africa, e pela do Cardial Infante D. Henrique, que nao tendo o Sceptro se nao

1579. TIAOREL

1580. 1581.

anno, e meio, sem ter tomado alguma Ann. de medida para segurar a successaó a es-J. C. do Rei de Espanha para se assenhore-1581. ar d'ella.

D. HEN-RIQUE REI.

D. FER-NANDO TELLES ZES GO-VERNA-DOR. PHILIPE I. DE PORTU-GAL II.

DE HES-

PANHA.

A noticia d'esta grande catastrophe fendo enviada ás Indias pelos Regentes do Reino, D. Fernando Telles de Menezes, que se julgava no emprego de Governador pelas successo-ens, alli fez reconhecer o Rei D. Philipe d'Austria em todas as praças, DE MENE- sem achar a menor opposição. Teve zes 60- nisto tanto maior merecimento por ter relaçoens particulares, e razoens fortes de ser asecto ao Principe D. Antonio de Portugal, que disputava esta Coroa, de que se julgava herdeiro. ElRei Philipe ignorando o serviço que Telles lhe fazia, e supondo D. Luiz d'Ataide ainda vivo, estava muito inquieto sobre a dispozição em que estariao nas Indias a seu respeito. Nesta inquietação he que fez partir D. Francisco de Mascarenhas, o que tinha defendido Chaul com tanta gloria contra Nizamaluco, com o titulo de Vice-Rei. Honrou-o tambem com o titulo de Conde de Santa Cruz, e ajuntou á sua dignidade grandes privilegios motivados pelo dezejo de o

ad-

adquirir, e da esperança de que elle Ihe submeteria as Indias. E a fim de Ann. de que D. Luiz d'Ataide nao tivesse difi- J. C. culdade de lhe entregar o Governo o fazia Marquez da Villa de Santa-tarem. Mascarenhas quando chegou achou tudo feito. Ataide tinha hido gozar das recompenças do Ceo, mais folidas, e menos cegas que as dos Reis da terra. Mascarenhas gozou das que lhe tinhao concedido em consideração dos seus serviços futuros; e Fernando Telles de Menezes, a quem El-Rei d'Hespanha devia tudo, foi desapossado, e ficou sem recompença: assim procede o mundo.

Esta he a Epoca em que julguei dever acabar esta obra. Portugal mudando de Senhor pareceo perder tudo. Fazendo parte da Coroa de Espanha, foi, segundo dizem, de alguma sorte a victima da politica d'esta Monarchia, e o objecto da cubiça de todos os seus inimigos. O Conde Duque d'Olivares, primeiro Ministro de Philipe IV. he PHILIPE

acusado por alguns de ter posto toda III. REI. a sua attenção em diminuir as forças philipe d'hum Estado, onde temião sempre IV. REI. huma revolução em favor dos seus legitimos Principes, ainda que sem D. João atribuir estas intençoens preversas a IV. REI.

1581. PHILIPPE I. DE PORTU-

GAL II.

DE HES-PANHA.

FRANCIS« CO DE MASCA-RENHAS

VICE-REI

cf-

- este Ministro, seria mais natural dizer. Ann. de que tendo huma muito vasta extenção de paiz a manter contra tantas porencias inimigas, pôz menos cuidado 1581. em confervar o que era dos Portugue-D. JOAO zes, do que o que pertencia aos Cas-IV. REI. telhanos, bem que elle tivesse dezejo de conservar tudo. Com tudo Portugal, que antes tinha sempre estado quieto, sem tomar parte nas guerras da Europa, se achou entao embaraçado, porque pertencia entaó a huma potencia, que causava ciume a todas as outras, e que era accusada de pertender

a Monarchia universal.

As Conquistas dos Portuguezes fe resentirao logo, e em quanto os Mogols se fizerao Senhores do Indostao, e o poder dos Reis da Persia hia crusando da parte da Arabia, os Inglezes, e Hollandezes começarao a perturbar o commercio de Africa, e a correr sobre as Colonias Portuguezas. Os primeiros se unirao a Arabia, e por sim lhes sizerao perder Ormuz. Os segundos lhe tomarao Malaca, e os expulsarao de quasi todos os seus estabelicimentos na Ilha de Ceilao, e nas de Sunda, ajudados pelo odio dos naturaes do paiz, muito justamente irritados dos excessos dos particu-

la-

lares aos quaes a Corte de Portugal Ann. de naó tinha posto em ordem.

Os Hollandezes naó fizeraó me- J. C.

nos esforços para tomarem o Brasil. 1581. Este paiz quasi sempre desprezado de philippe Portugal, e que lhe vale hoje hum III. REI. Peru, deve toda a obrigação da sua confervação, em primeiro lugar a Maphilippe thias d'Albuquerque, que o sustentou IV. REI. muito tempo, contra as afectadas ne-D. João

gligencias do Conde Duque d'Oliva-IV. REI. res, o qual parecia, dizem, ter-lhe determinado a perda, e em segundo lugar ao incomparavel Joao Fernandes Vieira, que vendo-se abandonado de ElRei D. Joao IV. muito occupado em se sustentar em Portugal contra as armas de Hespanha, depois da Revolução, que restituio a Casa de Bragança ao Trono, na pessoa d'este Princi-pe, declarou guerra aos Holandezes no seu proprio, e privado nome, e a continuou por longo tempo contra a vontade do seu Soberano, que vendo-o favorecido da fortuna, reconheceo em fim as grandes obrigaçoens que lhe devia, no mesmo tempo que todo o universo aplaudindo a grandeza do seu valor, a sua invencivel constancia, a sua heroica fidelidade, o considerarao como hum dos

maio-

maiores homens que a Providencia fez Ann. de nascer para o bem, e honra de Por-

J. C. tugal.

1581. D. JOAÓ IV. REI.

Exaqui o que como Historiador fiel procurei contar com toda a sinceridade possivel. E certamente nao ha ninguem que reflectindo fobre o que a Nação Portugueza fez nas extremidades do mundo por trabalhos immenfos, perigos sem numero, acçoens de valor espantosas, e algumas vezes incriveis, domando, e subjugando Naçoens numerosas, humilhando os Reis mais soberbos, e levando a toda a parte a fé de Jesus Christo, com o favor dos seus descubrimentos, e dos seus progressos, ella adquirio huma gloria, que a serie dos tempos nam poderá a pagar, e pela qual se pôem a par, ou ainda excede muito as conquistas mais celebres da antiguidade.

Fim do decimo quarto, e ultimo livro.



# INDEX

Das coizas notaveis, que contém o I. II. III. e IV. Tom. desta Historia.



BDALA (Abexim) levantado contra o Rei d'Ormuz, He affafinado pelas ordens de D. Manoel de Lima Governador da Cidadel-

la t. 3. p. 388.

ABEXIM (Senhor) estabelecido em Sofala, fe unio a Pedro Anhaia, descobre-lhe a traição dos Mouros, t. 1. 281. Lança-fe no forte dos Portuguezes, e lhes fez ferviços 1. 281.

ABEXIM (Moço) de qualidade emviado a
Portugal em qualidade de Embaixador,
com o Embaixador Matheus pela Empe-

ratris Helena t. 2. 298.

Asexins, seu Caracter, seus costumes, sua Religiao t. 2. 437.

ABEXINIA, origem deste nome, sua deseri-

pção, Vede Ethiopia 2. 206.

ABEXIM, (moço Abexim Pagem do Sultao Badur) sua destreza em atirar com arco em defensa de seu Senhor, he morto, t. 3. 195.

Tom, IV. Q ABE-

.....

Arexins, fazem corpo no Reino de Cambaia. 4. 71. tomao muitos postos ibid.

Expulsados de Parnel 4. 75.

ABIX-CAÓ (Abexim) Comandava em Novagaduer, levantado contra o Rei de Cambaia t. 4.43. maltrata os Portuguezes, he attacado por D. Diogo de Almeida t. 4.44. he desbaratado por D. Diogo de Noronha Corcós 4.45. e 46. he inteiramente expulsado pelo mesmo 4.71.

Arranao (Coje) negociou huma intriga com Cedemecao de que se seguio a morte de

Madre-Maluco 4. 104.

ABREU (Antonio d') se distinguio na tomada de Malaca t. 2. 108. ahi soi serido, ibid. enviado ás Molucas por Assonson d'Albuquerque 2. 119. voltou a Malaca 2. 156. tornou ao Indostan 2. 170. Enviado por Albuquerque ás Molucas, deteve-se em Amboine, vai ás Ilhas de Banda, sua morte voltando da India para o Reino 2. 375.

Abreu (Joao Gomes d') Naufragou na Ilha de Madagascar para onde tinha ido em companhia de Tristao da Cunha 2.23.

Abreu (Jorge) suas differenças com D.
Rodrigo de Lima 2. 443. e seg.
Abreu (Inosre, e Francisco d') Estes dois

ABREU (Inofre, e Francisco d') Estes dois se Irmaos acompanhao Christovao da Gama a Ethiopia, e commandao cada hum hum corpo de Tropas 3. 250.

ABREU

Abreu (Simać d') perde o seu Navio, e a vida 2. 370.

Abuna, nome do Bispo da Ethiopia alta, 2, 437. reconhece o Patriarcha sisma-

tico de Alexandria ibid.

ACHEM, Reino da Ilha de Summatra. Rei de Achem alliado dos Portuguezes, aproveita-se da afflição de Malaca, e dá motivos de disgosto 2. 286. Faz-se Senhor dos Reinos de Pedir, d'Aia, e de Auru 2. 362. Attaca a fortaleza de Pacem, ibid. he desbaratado pelos Portuguezes que lhe abandonaó a Fortaleza na sua victoria 2. 365. faz padecer o martyrio a alguns Portuguezes em odio da fua Religiao 368. aproveita-se da innacção do Governador de Malaca 3. 90. Engana-o, e faz muitas traiçõens aos Portuguezes ibid. espera senhorear-se de Malaca por ter intelligencia com Sanaia Raja Xabandar de Malaca. 91. Envia huma grande frota contra Malaca que foi livre pela intercessão de S. Francisco Xavier 3. 365. Vai elle mesmo a · Malaca para formar hum novo cerco, 4. 130. he obrigado a levantar o cerco, e ali perde seu filho que era provido do Reino d'Auru 4. 131. entra na conjuração dos Principes Indios ligados contra os Portuguezes, com o Grao-Senhor 4. 157. faz partir novas frotas huma a pós da outra, das quaes a primeira he desbaratada por Q ii Men

Men Lopes Carrasco, e a segunda por Luiz de Mello, 4. 196. Volta a Malaca com huma poderofa frota para satisfazer ás obrigaçõens do tratado da liga; e he posto em fugida por Tristao da Veiga, 4. 213. faz hum novo esforço, e prompto a tomar a praça, he tomado d'hum terror panico, e levanta o Cerco, 4. 223.

ACHEM (Principe herdeiro do Rei de) he morto por hum tiro de peça em hum Combate contra Luiz de Mello 4. 197.

A Costa. Vede Costa.

ACOUTADO, (Ilhas do) e porque assim chamadas t. 1. 95. A Cunha, Vede Cunha. Ada-Raja, Ministro do Rei de Cananor.

Odio que concebe aos Portuguezes na occasiao do assassinio do seu parente t. 4. 70. procura apasiguar os animos depois da declaração da primeira guerra ibid. 79. combate com valor contra elles na segunda guerra 4. 120.

Adaó (Pico de Adaó) montanha da Ilha de Ceilao, Tradição do pays sobre isso t.

2. 270.

ADEM, sua descripção 2. 184. Intentão inutilmente Tomal-la, Affonso d'Albuquery 2. 187. 188. E Raix Solimao. 2. 239. E Lopo Soares de Albergaria 2. 243.

ADEM (Cheque de ) he enforcado por ordem

de Solimão Bacha 3. 204.

ADEM

Aven, (Cidade de ) levanta-se contra os Tur-ADEM, (Cidade de) levanta-le contra os Turcos, e chama o Rei de Camphar 3.378. recahe debaixo do poder dos Turcos por Traição 3.379. he varejada por D. Luiz de Menezes 2.424. Tentada, e fitiada por Mustapha, e Sofar 3.60. Solicitada mutilmente por Heitor da Silveira 3.88. a Guarnição Turca de Adem he degolada 4.153. Turcos lançados fora de Adem 379. t. 3. recahe debaixo do poder dos Turcos por traição 4.154.

Turcos por traição 4. 154.

AEIRO (cachil) o ultimo dos filhos de Boleife elevado ao Throno de Ternate por Tristao d'Ataide 3. 103. Indignação dos de Ternare a este respeito ibid. Galvaó congraça os animos a favor delle, e lhe dá a sua liberdade 3. 167. he enviado prezioneiro a Goa por Jordaó de freitas 3. 288. he reconhecido innocente por Mar-tim Affonso de Souza ibid. reconduzido aos seus Estados por D. João de Castro ibid. Justificado contra o que escreveo o Padre Bartoli da sua conducta, 3.
426. seu affecto aos Portuguezes nao obstante todas as affrontas que d'elles recebeo ibid. e feg. prezo, e envenenado por Duarte Deça, livrado pelos Portuguezes 3. 430. Embaraça-se com Diogo Lopes de Mesquita successor de Deça 3. 431. faz pazes com elle, e pouco depois he assassado pelas suas ordens, 3. 433. Crueldade que exercita com o seu corpo man-

dando-o esquartejar 3. 434.

Aeiro, (mai de Cachil Aeiro) precipitada d'huma janela por se oppor a que seu silho sosse reconhecido Rei t. 3. 103.

Aeiro, (Tia do Rei de Aeiro) he preza por

ordem de Duatte Deça 3. 429.

AFRICA, huma das quatro partes do mundo, he questaó problematica se os Antigos viajarao em torno dela t. 1. p. 2.

Affonso (D.) Principe, e Rei de Congo 1. 66. seu zelo para a Religiao 1. 8. perseguição que padece nesta occasião 1. 69. Victoria que vence contra seu irmao 1.72. Sua Constancia em conservar, e manter a Religiao Christa the á sua morte 1. 72. manda seu filho, e varios moços fidalgos a Portugal 2. 230.

Affonso o V. Rei de Portugal, Concessao que saz ao Infante D. Henrique t. 1. 15. perturbaçõens que acompanharao sua menor idade. 1. 30. manda cunhar huma moeda chamada cruzado 1. 26. Estabelece huma feitoria nas Ilhas de Arguin, I.

29.

Agacin, (Cidade d') desolada por Antonio da Silveira 3.87. Queimada por Antonio de Saldanha 3. 115. Agacin, hum dos váos, fauces, ou passagens

para entrar na Ilha de Goa 2. 59.

AGALACHEM, ou Agalu-Can, se fortifica em

Surate depois da morte de Chinguiscan, implora o soccorro dos Portuguezes, e he recuzado t. 4. 145. tomaó-lhe duas embarcaçoens 4. 146. embarcase com elles nesta occasiao. ibid. pede soccorro ao Samorim, e delle he ajudado 4. 147.

AGNAIA ( Pedro de ) Governador de Sofala alli fundou huma fortaleza, e fez alliança com o Xeque 1. 277. Defende-se contra os Mouros, e Cafres. 1. 282., e se-

· guintes. Sua morte 283.

AGNAIA (Francisco filho de Pedro ) perde dous navios, e he prezo pelo feitor de Quiloa t. 1. 230. Falta que cometeo por imprudencia no Combate dado por Lourenço d'Almeida contra Emir Hocem 1. 348.

AGUADA da boa paz. 1. 89. Aguada de S. Braz. 1. 88. Aguada de Saldanha 1. 374. AGUIAR (Jorge de) Chamado pela Corte para o governo do destricto do mar Ro-

XO, t. 2. 17. o seu naufragio 19.
AGUIAR, (Pedro Affonso de) Capitao Tenente da frota do Marechal, perde duas peças de Campanha na acção de Calicut 2. 10., e seg. he despojado de quasi toda a sua frota por Affonso d'Albuquerque 2. 18. e 19.

Aia (Rei d') lançado fora do seu Reino pelo Rei de Achem, Refugia-se em Ma-

laca 2. 362., e feg.

Aladin, filho de Mahmud Rei de Malaca aconselha a guerra contra os Portuguezes 2. 99. defende a Cidade contra elles 104. retira-se com Mahmud depois da tomada da Cidade. 117. Esperançado de recupe-rar Malaca por Utemutis 2. 119.

ALADIN, filho de Mahmud Rei de Bintao fuccede a seu pai, e perde o titulo de Rei d'Ugentane, e se fortifica na Cidade de Jor 3. 185. infesta Malaca com os seus corsos ibid. he obrigado por D. Estevaó da Gama a aceitar a paz com duras condiçõens depois da destruição da sua frota 3. 186. Intenta, aproveitar-se do terror em que está Malaca, e osserece infidiosamente os seus serviços ao Governador desta Cidade depois da retirada dos Achenezes 3. 370, mata o correyo que lhe traz a noticia de estarem desbaratados os Achenezes, e retira-se. 375. Liga-se com a Rainha de Japara, e

Affonso d'Albuquerque no Governo, t.

2. 221. derriba todos os projectos de seu predecessor, e apaixonados 2. 240. parte para o mar Roxo com huma frota 241. aprezenta-se defronte d'Adem, e perde a occasiao de a senhorear por huma confiden-

dencia indigna de hum homem de em-prego 242. e seg. entra no mar Roxo, e perde alguns navios 244. aborda em Gidda, nao ousa attacalla, experimenta novas desgraças na Ilha de Camarao onde destruio a Cidadella que os Turcos alli tinhaó começado em ves de a acabar, 245. Cahe sobre Zeila; e vinga o insulto que ella lhe tinha feito, ibid. Volta adiante de Adem, e conhece o erro que fizera de a nao tomar logo, 247. Vai a Ormuz, e de lá torna para as Indias, ibid. sua conducta a respeito de Fernan-do d'Alcaçova, enviado para ser Inten-dente da sazenda, 258. Faz diversas ex-pediçoens por diversos sitios, 260. pas-fa á Ilha de Ceilao, ahi funda huma fortaleza, e castiga o Rei de Columbo da sua inconstancia fazendo-o tributario, 273. torna para Portugal, 274.

ALBUQUERQUE ( Affonso d') chamado o Grande, conduz huma esquadra ás Indias, com D. Francisco seu Primo, t. 1. 182. Construio a Fortaleza de Cochin, 1. 185. Suas façanhas nas terras dos inimigos do Rei de Cochin, 187. Estabelece huma feitoria em Coulaó, 190. torna para Portugal, e he bem recebido d'ElRey, 193. Volta outra vez ás Indias com Tristao da Cunha, 287. assignala-se na tomada de Brava, 261. na tomada do forte de

Socotora, 208. intenta conquistar o Reino d'Ormuz, 305. toma muitas praças na sua derrota, 308. bate a Cidade de Ormuz, e obriga o Rei a fazer-se tributario, 312., e seg. começa a fundar alli huma Cidadella, 320. arteficios de Coje-Atar para seduzir-lhe os seus officiaes, 321. sublevação d'Ormuz contra elle, 326. bate de novo a Cidade, e a reduz a some ibid. he abandonado dos seus officiaes, e obrigado a retirar-se a Socotora, depois de algumas façanhas, 331. he nomeado Governador das Indias para successor de Almeida, 358. vai ao Îndostan, ibid. apresenta-se inutilmente diante d'Ormuz, 359. he mal recebido do Vice-Rei, 362. he enviado presioneiro a Cananor, 372. livrado pelo Marechal D. Francisco Coutinho, e reconhecido Governador, 373. Empresa infelis de Calicut, e sua conducta a respeito do Marechal que alli foi morto, t. 2. pag. 3. e seguintes; vantagens que d'ahi tirou, 16. lua conducta para com Pedro Affonso de Aguiar, e Lemos, 18., e seg. Seus projectos 37. intenta fazer-se senhor de Goa, 39. he recebido na Cidade pelos moradores, 51. he obrigado a fahir della pelas facçoens dos feus, 64. inverna na enfeada, 68., e seg. descripção desta invernada, ibid. torna a Cochin, e pacifica as perturba-

çoens a respeito da successão deste Estado, 83. torna fobre Goa, e della le faz fenhor, 86. sua conducta a respeito de Diogo Mendes de Vasconcellos, 94. sua empresa sobre Malaca, 6., e seg. toma-a, e nella funda duas fortalezas, 112. ordem que alli estabelece, 114. 117. envia Embaixadores aos Principes visinhos, e Antonio d'Abreu ás Molucas, 119. faz cortar a cabeça a Utemutis, 121. torna para o Indostan 124. seu naufragio, 139. chega a Cochin, e alli remedeia as defordens, 142. torna a Goa, 171. poém fitio a Rostomecaó em Benastarin, e obriga-o a capitular, 172. castigo que faz aos Portuguezes arrenegados, 177. recebe muitos Embaixadores, e seu modo de tratar com elles, 181. sua empreza sobre Adem, 183. incalha alli, 188. entra no mar Roxo, 189. torna sobre Adem com a mestra a porque del com a mestra com en a porque del com a mestra com a ma forte, e porque, 192. toca em Diu, 193. esforços dos feus invejozos contra elle 195. concilia o Camorii, e os Reis de Cochin, e Cananor, 200. passa a Ormuz, e asenhorea-se d'ella, 211., e seg. adoece, e volta para o Indostan, 219. noticias desagradaveis que teve no caminho, 221. sua morte, 223. origem da fua caza, 224. seu retrato 224., e 225. seus ossos transportados para Portugal, 2. 398. projecto d'este grande homem para

mudar o curso do Nilo, e arruinar o Egi-

pto 436.

ALBUQUERQUE (Bras, e depois chamado Affonso ) filho natural de Affonso d'Albuquerque, escreveo os Comentarios de seu

Pay, t. 2. 227.

ALBUQUERQUE (Francisco d') conduz huma frota ás Indias 1. 182. sua generosidade para com o Rei de Cochin, 183. resta-belesce a este Principe nos sens estados, ibid. destroe, e assola as terras de seus inimigos, 184. obtem a permisao de tazer huma fortaleza em Cochin, 185. sustenta a injustiça do feitor de Cochin, 191. abandona o Rei de Cochin para voltar para Portugal, 192. seu naufragio 193. na-

para Portugal, 192. leu naufragio 193. navios emviados para o buscarem, 284.

Albuquerque (Jorge d') passa ás Indias,
t. 2. 144. he enviado Governador a Malaca, 205. desapossa Ninachetu, e poém em seu lugar o Rei de Campar, 206. faz cortar a cabeça ao Rei de Campar: 208. torna segunda vez de Portugal ás Indias com provisoens para ser segunda vez Governador de Malaca, 288. faz huma viagem inselis ibid recebe ordens de Segunda vez de Segun gem infelis, ibid. recebe ordens de Sequeira que nao poude executar 290. emprehende fora de proposito tirar o Governador de Calajate, e he rechassado, 291. vai tomar posse do seu Governo de Malaca, e conduz o herdeiro do Reino de

Pacem 310. restabelece-o pela destruição de Sultao Zeinal, 311. Infelicidade da sua empreza sobre a Ilha de Bintam, 315., e leg, padece muito no segundo Gover-no de Malaca, 367, alli se comporta com tudo muito bem, 371. pede o Governo das Molucas para seu genro, ou para seu cunhado, ibid. Volta ao Indostan, he attacado pelo Arel de Porca, e o desbarata 2. 420.

Albuquerque ( Pedro filho de Jorge ) paf-fa ás Indias na frota de Jorge de Mello Pereira, 2. 144. acompanha Affonso d'Albuquerque á empresa de Adem, 213, he feito Governador em Ormuz, 219.

ALBUQUERQUE (Vicente) passa ás Indias . na frota de Jorge de Mello Pereira , 2. 144. Affonso d'Albuquerque sobe ao seu Navio, onde sez conselho de Guerra antes da segunda empresa d'Ormus. 210.
Albuquerque (Joaó) Primeiro Bispo de
Gioa, 3. 275. sua morte, 4. 88.
Albuquerque (Mathias d') cruza com suc-

cesso na Costa do Malabar, 4. 211. he bem ferido na tomada de Mangalor, 4.

Albuquerque (Mathias d') defende o Bra-

zil contra os Hollandezes 4. 239.

ALCACER, Cidade de Africa sobre o mar Roxo, 3. 246.

ALECHELUBI ( famoso Corsario ) alcança do Grao

Grao Senhor a ordem de hir tomar as fuas galeras em Baçorá 4. 36. he demo-rado, e atalhado por D. Fernando de Menezes, 38. perde seis das suas galeras, ibid. recolhe-se a Surrate onde per-

de as outras nove galeras 39.

ALEXANDRE VI. ( o Papa ) determina por huma linha imaginaria a partilha do no-vo mundo entre as Coroas de Castella, e Portugal 1. 77. escreve aos Reis de Castella, e Portugal, a respeito das cartas do Calife, 339.

Alfandegas de Goa arrendadas ao Rei de

Vingapur, 2. 180.

ALFARO ( Religiozo da Ordem de S. Francisco ) chega a Cantao com outros tres Religiosos da sua ordem, e torna a Macáo, 4. 224.

ALLE-CAN, Corfario nas Maldivas, 2. 267.

Almada (Antonio d') 2. 73.
Almadias; certa especie de bateis pequenos.

1. 90.

Almanson, Rei de Tidor, cubiça ter comfigo aos Portuguezes, 2. 377. he pica-do porque elles preferirao construir huma fortaleza antes em Ternate, do que em Tidor, ibid. recebe os Castelhanos, 2. 378. he obrigado a fazer guerra contra sua vontade, requer a paz a Antonio de Brito, e nao pode alcançalla, 393. alcança a paz de D. Garcia Henriques, 3. 39. Henriques lhe declara de novo a guerra sem motivo algum, e o saz en-

· venenar, 3. 40. 41.

Almeida (D. Diogo d') faz huma viva irrupção da Cidadella de Diu na Cidade, contra Abix-cão, 4. 43. He privado do feu governo, e declarado incapaz de todo o cargo por ordem da Corte, e por-

que 4. 44.

Almeida (D. Francisco d') Vice-Rei das Indias, parte para as Indias, t. 2. 231. prerogativas do seu estado ibid. estabelece hum Rei; que fez tributario de Portugal, 273. alli fundou hum forte, 274. queima a Cidade de Mombaça, ibid. funda huma fortaleza, em Anchediva, 233. Trata com o Rei de Onor para a empresa de Ti-moia, 239. seu encontro com o Rei de · Cananor, ibid. he procurado pelo Rei de Narsinga 240. Vai a Cochim, e alli estabeleceo hum Rei sob a Protecção d'El-Rei de Portugal, 243. envia Nunez vaz Pereira Governador de Sofala 284. quei-ma os navios Mouros em Panane, 300. fua dor pela morte de feu filho, 355. A vingança que d'isfo toma, 363., e fegi-fua crueldade, em Dabul ibid. Crueldade depois da sua victoria 371. sua conducta para com Albuquerque 360. 371. torna para Portugal 373. seu sim tragico 374. Almeida (D. Francisco de) he morto em

huma sortida no Cerco de Diu, t. 3.

342.

Almeida (D. Lourenço d') Filho de D. Francisco, distingue-se no attaque de Mombaça 1. 274. vinga fobre a Cidade de Coulam o insulto feito aos Portuguezes, 249. desbaratou a frota do Camorim, 254. erro que fez em Dabul, 260. he metido em Conselho de Guerra, e justifica-se, 261. distingue-se na empreza de Panane, 302., e seg. descobre a Ilha de Ceilao, e toma posse d'ella 2. 266. he attacado em Chaul pelas frotas do Emir Hocem, e de Melic Jaz, 1. 345. Combate-o, 346. erros que comereo, 348. sua morte 352.

Almeida (D. Luiz d') Distinguese no segundo Cerco de Diu t. 3. 344., e seg. Almeida (Pedro Alvares d') morto na fus-

ta de Sultao Badur, 3. 194. Almeida ( D. Pedro d' ) commanda com feu Irmao D. Joao no bastiao de Santia-go do Porto no segundo Cerco de Diu, 3. 307. assignala-se com seu Irmao em huma surrida, 330. sua morte 333.

Almeida (D. Pedro, e D. Luis d') irmaos, se apoderao da Ilha de Balzar, 4.

76.

ALPUIM ( Pedro d' ) commandante do navio a Trindade, salva Affonso d'Albuquerque depois do seu naufragio 2. 140.

ALVARENGA (Lopo Soares) enviado ás Indias com huma frota, 1. 220. faz proposiçõens muito altivas ao Çamorim, 221. varejou a Cidade de Calicut, ibid. fua victoria contra os Malabares em Cranganor, 224. outra victoria em Pandarane, 228. torna para Portugal, e ahi he hem recebido.

he bem recebido, 229.

ALVARES (o Padre Francisco) accompanha Rodrigo de Lima á Corte da Ethiopia, t. 2. 439. faz-se estimar do Imperador, e dá huma grande idéa da sua virtude 442. he conduzido ás Indias por Heitor da Silveira, 445. recebe honras extraordinarias da Corte de Portugal, ibid., e na Italia em Bolonha aonde assiste á coroação do . Imperador Carlos V., e alli apareceo em qualidade de Embaixador do Imperador da Ethiopia. 446.

ALVARES (o Padre Francisco) trabalha com felicidade na conversaó das Ilhas de Mo-

re, 3. 107. he ferido no attaque de Momoia, e se salva em Ternate, 108.

ALVARO (O Padre) Religioso Dominico,
Confessor de D. Joao II. enviado com

Bémoin ao pays dos Jalophes, t. 1. 49. ALVIM (Joao Lopes d') distingue-se no combate dado a Paté Onus, 2. 167. succede a Fernando Peres d'Andrade no Generalado do mar em Malaca, 170.

ALU-CAO, General Abexim faz assacinar ·Tom. IV. ChinChinguiscao, 4. 142., e seg.

Alu-Caó, Tutor do moço Rei de Cambaia, avança sobre as terras de Chinguiscaó, e toma a cidade de Veredora, 4. 406.

Alu-Caó, Ministro de Mahmud Rei de Cambaia, intenta o cerco de Diu para vingar a morte de Sultaó Badur, 3. 207. estabelece os seus quarteis, e começa o attaque da Cidade dos Rumes, 207. he insultado pelos Officiaes Turcos da frota do Bachá Solimaó, 209. sua dissimulação, e sua habilidade em dissarçar esta affronta, ibid. retira-se do rebate, e do cerco ibid.

ALU-CAÓ, Official do Rei de Cambaia, he morto no fegundo cerco de Diu, 3.354.

Ananguent, (Cidade do Reyno do Japao)
o Rei d'Amanguehi, quer ouvir S. Francisco Xavier, e nao mostra mais que indifferença para a sua doutrina, 3. 449. toma maior idéa do Santo, e she dá muito savor, 451. morre victima da protecção que concede ao Christianismo sem morrer Christao. ibid.

Amarat (Andre d') Balio da Ordem de S. Joao de Jerusalem desbarata duas frotas do Caliphe no Mediterraneo, t. 1. 34(.

t. 2. 237:

Amazonas d'Africa, 4. 226. Ambaragos, ou Ambarages, chamados os \* escravos do Rei, forçados para trabalhar nas fortificaçõens de Milica, 2.115. reduzidos ao estado de verdadeiros escravos, 255.

Amboine (Ilha de) por quem descoberta,

Amboine, (Forte construido em ) por Estevao de Sá, 4. 114.

AMERICA, por quem descoberta, t. 1. pag. 8.

73. 137. 138. 153.

Amirjam, ou Amirjao, (o Emir) Gover-vernador de Adem, se defende contra Affonso d'Albuquerque, e obriga-o a retirar-se, 2. 187. 192. defende-se contra Raix Solimao, 239. contra Lopo Soares d'Albergaria, 243. Vantagem que tira do erro deste General, 247.

Amoucos, vede Dedicados.

Anchedivas, ( as Ilhas ) e porque assim chamadas, 1. 130. Forte construido nes-tas Ilhas por D. Francisco de Almeida, 232. dá ciumes aos Principes vizinhos, 233. insultado pelas tropas do Zabaia, 256. arrazado, e destruido pelos Portuguezes, 257.

Anconin (Mahomet) dado em penhor a Vasco da Gama, 1. 157. he estabeleci-do Rei em Quiloa por D. Francisco d'-Almeida, 273. fua magnanimidade, ibid. · prudencia do seu Governo, e sua morte

tragica, 284.

Ancos TAN, Governador de Ponda pelo Idal-Rii

caó dá axilo a Fernando Caldeira, t. 2. 249. corta a cabeça ao feu afaffino, 250. defende-fe com felicidade contra o attaque naó esperando dos Portuguezes, 251. aconfelha o Idalcaó a vingar esta infracçaó quan-

do recuperou Goa, 254.

Andrade (Fernando Perez d') se assignala em hum combate defronte de Cananor, t. 1. 255. fez perecer hum navio por sua obstinação em querer sahir da barra de Goa 2. 69. bella acção que faz. no sitio de Goa, 76. Subleva se contra Albuquerque, e he sentenceado, 79. he ferido na tomada de Goa, 91. expulsa Mahmud do seu posto do Rio de Muar, 117. feito General do Mar por Albuquerque no destricto de Malaca, 124. sua expedição contra Patequitir, 149., e seg. seu combatte contra Laczamana Almirante da frota de Mahmud, 154. toma hum Junco, e corre perigo de vida por ter dado muita liberdade aos presioneiros, 155. acaba de desbaratar Patequitir, 157. seu combate, e sua bela victoria contra Paté-Onus, 161., e seg. volta para o Indostan, 169. torna de Portugal para as Indias, foccorre a Cidade de Malaca, 261. vai á China, e ahi condus hum Embaixador de Portugal, 278. prudencia de sua conducta em Cantao, e nos portos da China, 279. Volta para Portugal, e he bem recebido do Rei, 280.

ANDRADE (Simao d') se assignala sob as ordens de Duarte Pacheco contra o Çamorin, t. 1. 218. no mar defronte de Cananor, 256. em Calicut, t. 2, 10. na tomada do forte de Pangem, 49. bella acçaó no sitio de Goa, 75. subleva-se contra Albuquerque, a respeito de Ruy Dias, e he accuzado em juizo, 78. he ferido na tomada de Goa, 90. entra o primeiro nos entrincheiramentos do sitio de Malaca, 103. expulsa Mahmud do seu posto no rio de Muar, 117. conduzido ás Maldivas pelo Piloto d'hum navio que ma-Maldivas pelo Piloto d'hum navio que mareava, maltratado, e recondusido a Cochin, 142. vai á China, e passando por Malaca naó deixa alli soccorro algum, 282. destroe na China todo o bem que seu irmaó havia seito, 276.

Andrade (Simaó d') he seito Governador de Chaul, e com que condiçõens, t. 2. 342. obriga a Cidade de Dabul a entregar-lhe duas galeras inimigas, t. 2.

345. inspira tanto medo a Melic-Jaz que elle saz a paz, ibid.

AODRADE (Luiz d') Salva a fortaleza de

Ternate pela sua presença de espirito, 3. 97.

Andrade (Luiz Freire d') Governador de Chaul, ali se distingue no cerco, 4. 200. Anes (Gil) hum dos descrubidores do

Infante, torna a dobrar o Cabo Bojador, t. I. 12.

Anes (Rodrigo) hum dos descubridores do Infante t. 1. 20.

Arabia, Tinha antigamente o nome de India, e de Ethiopia, t. 2. 428., e seg.

ARAUJO (Pelagio ou Payo Rodrigues d') distingue-se no attaque das trincheiras dos inimigos no rio de Bacanor t. 3. 11.

Araujo (Ruy d') ligado aos enteresses d'Affonso d'Albuquerque, he enviado em desterro para Malaca na frota de Diogo Lopez de Sequeira por D. Francisco d'Almeida, t. 2. 99. he feito feitor em Malaca, 28. he retido presioneiro em consequencia da traição feita a Sequeira, 33. he segunda vez seitor em Malaca, 123. sua morte, 152.

Argum (Ilhas de) por quem descobertas, t. 1. 20. seu commercio, 26. Feitoria estabelecida nestas Ilhas por Affonso V. 28.

forte estabelecido em Arguim, 35. Arguim (o Rei de ) Vassalo de Mahmud Rei de Malaca condus suas tropas contra os

Portuguezes, 2. 152.

Aroe's (o Cachil d') filho natural de Boleife Rei de Ternate, concerta-se com Antonio de Brito para tirar a Regencia á Rainha . 2. 389. faz affacinar seu irmao o Cachil Mamoll., 2. 300. consente na detenção do Rei, e de seus irmaos, ibid. determina a guerra contra o Rei de Tidor, 3)2. toma a Cidade de Mariaque, ibid.

reconcilia-se com Almançor, de quem fe faz genro, t. 3. 39. torna a começar a guerra contra os Tidorianos, 42. 43. destroe a cidade de Tidor, ibid. suspeito de ter envenenado o Rei de Ternate, 52. embaraça-se com D. Jorge de Menezes a respeito do Cachil Vaiaco, 53. somenta a divisão, e odio contra os Portuguezes 56. condemnado a ser degolado, e executado ibidom e executado, ibidem.

Arquico, Cidade de Ethiopia, e porto fo-bre o mar Roxo, 2. 293. alegria do Go-vernador, e dos habitantes d'Arquico á

vista da frota Portugueza 295., e 433. Arrimação, modo de dispor e ordenar a carga, contribue a ligeiresa do navio, he confirmada pelo exemplo de Antonio de Saldanha, t. 3. 73., pelo de D. Alvaro da Gama, e Ataide, t. 4. 5.

Arvore triste de dia, sua descrição, t. 2.

25.

Assanim (o Forte d') ganhado pelos Portuguezes, 4. 56. bem defendido por An-

dre de Villalobos, t. 4. 149.

ATAIDE (Pedro d') comanda os navios da esquadra de Vicente Sodré depois da morte de Vicente Sodré, t. 1. 182. Quebra sobre a costa da Ethiopia alta nos baixos de S. Lazaro, aonde fez naufragio, 1. 193. Ataide (D. Alvaro da Gama, e) filho

do Almirante parre para ás Indias com

Martinho Affonso de Souza, t. 3. 268. prezo por Souza na sua chegada a Moçambique, ibid. torna ás Indias com o Vice-Rei D. Affonso de Noronha, 4. 5. singularidade desta viagem, 6. provido do Governo de Malaca, e do Generalado do mar, 3. 455. suas dissençoens com seu irmao a quem devia succeder, ibid. sua conducta a respeito de S. Francisco Xavier, e de Diogo Pereira, 456. e 457. he excomungado pelo santo sobre elle, e sua morte sunesta, 459. apanha as cartas de Xavier, e nellas nao acha nada contra si, 460.

'ATAIDE, (D. Diogo d') Governador de Columbo sustenta alguns assaltos que lhe da Raju silho de Madune, t. 4. 123. Lança sogo ao campo de Raju que sitiava

Cota, 4. 125.

Atalde (D. Joao d') privado do Governo de Ormuz por Francisco Barreto, e porque, 4. 56. he restabelecido neste Governo por D. Constantino de Bragança 4. 103.

ATAIDE (D. Joaó d') une-se á frota de D. Alvaro de Castro, e o instrue do máo exito do negocio de Aden, t. 3. 379.,

e 380.

ATAIDE ( Duarte de ) perde hum navio e n'elle morre com seu filho, 2.357.

ATAI-

ATAIDE (D. Luiz d') Conde d'Arouguia Vice-Rei das Indias, enviado por D. Sebastiao, 4. 132. seu Elogio, ibidem havia-se distinguido em Africa, nas In-dias, e na destruição do Duque de Sa-xonia onde elle salvou a Aguia Imperial, ibidem. distinção que recebeo do Imperador Carlos V. ibidem. Armado cavalleiro em Toro por D. Estevão da Gama, ibidem respeitado como restaurador dos negocios dos Portuguezes nas Indias, 4. 133. entra em negociação com Miram Rei d'hum Estado na vizinhança de Cam-baia, em que pertendia fazer-se senhor d'este Reino, 4. 143. envia foccorro a Rof-tumecaó commandante de Baroche, e o abandona depois, recusa foccorro a Aga-lucaó commandante em Surrate, e faz-The pilhar os navios, 144. 145., e feg. envia huma frota para conservar as praças do Norte, 146. toma a Cidade de Bracalor por intelligencia, 149. poem muitas frotas no mar, e prepara huma maior para ajudar as vistas de Miram , 151. , e seg. poem-se em mar, e sonherea-se de Onor, passa a Bracallor, onde traça o plano de huma nova fortaleza, 152. deixa de tomar Adén por intelligencia 154. reconcilia o Rei de Banguel com a Rainha de Olala, 155. Instruido do misterio da conjuração geral dos Principes da India

dia contra os Portuguezes, preparar-se a fustentar os seus esforços contra o pare-cer do seu conselho, 4. 160. emvia soc-corros a Chaul debaixo da conducta de D. Francisco Mascarenhas 162. poem Goa em estado de defeza, e prepara-se contra as frotas do Graó Senhor, e do Samorim, 163. rezolve-se a defender todos os postos, e prové n'isto, 169. toma de novo os pareceres do seu Conselho, e fe conserva no parecer contrario ao dos mais, 174. sua respessa ao Arcebispo de Goa 175. Protestação que she he intimada pelos do Conselho, 176. Conduz os melhores juizos ao seu parecer, sua firmeza d'alma n'esta occasia 177. altiveza da fua reposta ao Samorim contra o parecer do seu Conselho, 179., e seg. Bella defensa contra as tropas do Idalcão 181. e seg. envia ao Idalcão hum excellente cavallo Arabe que elle tinha dezejado, 184., e teg, seus ardis no campo do Idalcao, 185. Forma huma intriga para obrigar o Idalcaó a pedir a paz, 187. for-ma outra para o fazer afassinar, ibidem envia novos soccorros a Chaul, e faz di-versoens sobre as terras dos inimigos, 191., e seg. faz paz com Nizamaluco, e por hum novo ardil obriga o Idalcao a retirar-se, 207. he rendido por D. Antonio de Noronha, 208. he escolhido por

ElRei D. Sebastiao para commandar a armada que este Principe devia conduzir á Africa e porque, 232. desagradalhe pela sua muita prudencia, 233. he enviado segunda vez Vice-Rei ás Indias, 233. alli chega selizmente, ibidem. castiga o Tanadar de Dabul, e obriga o Idalcao a cumprir-lhe a palavra, 235. sua morte 235. he rendido por Phelipe primeiro, e he, feito Marquez de Santarem 237.

ATAIDE (D. Pedro d'Ataide Interno) cruza perto do estreito de Meca, e entrega a sua frota a D. Diogo de Noronha

4. 33. ATAIDE (Tristao d') enviado Governador ás Molucas por Nuno da Cunha, 3. 101. seu caracter, 102. envia Vicente da Fonfeca prezo para Goa, ibid. liga-se com Samarao emulo de Pate-Sarangue, 103. envia o Rei Tabarija, e Pate-Sarangue prezioneiros ás Indias, ibidem. poem no Throno Cachil Aeiro o mais moço dos filhos de Boleife, e faz precipitar sua mái das janelas, ibidem. poem hum preço muito baixo ás mercadorias, e revolta todo o pays, 104. leva dissolação ao Rei de Bacian, e obriga-o a pedir paz, 105. Conjuração dos Ternatinos contra elle e os Portuguezes, 105. 106. hé rendido por Antonio Galvao, 157. procedimento de Galvao para com elle, 158., e

feg. fua ingratidao com Galvao, 166. Atar (Coje-Atar) Menistro do Rey d'Or-muz, attaca a frota de Affonso d'Albuquerque no porto, t. 1. 312. he desbaratado, 313. faz paz com elle, e sujeita o Reino de Ormuz ao de Portugal, 317. envergonha-se, e se arrepende, 320. seduz a gente de Afsonso d'Albuquerque, de novo, 325., e seg. aproveita-se das divisoens do Vice-Rei, e d'Albuquerque para fazer a sua paz com o primeiro, 359. Serve-se com vantagem das cartas que tinha recebido para apartar Albuquerque quando se apresenta em Ormuz pela segunda vez, ibidem. obriga-se a Lemos de continuar a pagar o tributo, e lhe recusa tudo o mais, 2.21. recebe bem hum Embaixador que Albuquerque enviava ao Embaixador que Albuquerque enviava ao Rei da Persia, e o sez envenenar secretamente, 2. 55. sua morte 2. 211.

Attollons (Archipelago junto á Ilha de Ceylaó) t. 2. 264.

Ava (Rei de Ava) faz guerra ao Rei de Pegu, e confegue vantagem, t. 3. 262. Aveiro (Joaó d') Noticia que dá dos Estados do Preste Joaó, t. 1. 51. Avelar (Joaó d') toma por escalada huma praça ao Rei de Cambaia que entrega

a Nizamaluco, 3. 71. Augin ( o Passo de ) huma das passagens

para entrar na Ilha de Goa t. 2. 61. Aviso dado a Sequeira por huma tavernei-ra Persiana da traição que se urdia contra elle em Malaca, 2. 30.

Auru, (Reino de) na Ilha de Summatra,

t. 2. 339. Auru, (Rei de) solicita o soccorro de Pedro de Faria contra o Rei d'Achem, he recusado, acommoda-se com o seu inimigo.t. 3. 364.

Auru, o Rei d'Auru, envia soccorro á Fortaleza de Pacem muito tarde, he expulfado dos seus Estados, e retira-se para Ma-

laca, t. 2. 366.

Auru, Rei d'Auru, solicita inutilmente o soccorro dos Portuguezes, e perde a

vida por falta deste soccorro, 3. 364. Auru, Rainha viuva do Rei d'Auru, solicita inutilmente o soccorro dos Portuguezes, recorre a Aladin Rei d'Ugenta-

ne que caza com ella, t. 3. 364. 365. Auru, o filho do Rei de Achem provido do Reino d'Auru, he morto em huma batalha naval contra os Portuguezes de Malaca, t. 4. 131.

Axuma, Cidade da antiga Ethiopia t. 2.

433. t. 2. 433.

Avalo ( Cachil de ) filho de Boleife colocado no Throno de Ternate, 3. 52. re-tido presioneiro pelos Governadores he posto em liberdade por Vicente da Fon-

feca que se vio obrigado a isso, 3. 99? desapossado, e deschronado se salva em Tidor, e de lá em Gilolo, 100. aproveita-se da sublevação geral contra os Por-tuguezes, poem-se na frente dos Reis aliados, e poem em aperto a Fortaleza de Ternate, 3. 160. recuza a paz que Antonio Galvao lhe fez offerecer, 160. he attacado em Tidor por Galvao, defende-se com muito valor, e he morto, 162. 163.

Azambuja (D. Diogo d') fundou a Forta-leza de S. Jorge da Mina, t. 1. 35., e feg. fua pratica, e feu tratado com Ca-

ramansa, 1. 37., e seg.

Azambuja (Diogo d') distingue-se levando soccorro ao forte de Challe, 4. 2011 Azedecaó, faz envenenar o Idalcaó Ismael feu soberano, e seu bemfeitor, t. 3. 171.
declara-se por Maluc-can contra Ibrahim, 172. seus esforços tornados inuteis por Cogerte-Can, 173. Desconfiança mutua entre Ibrahim, e elle, 174. mata, e acautella o que Ibrahim tinha enviado para o matar : Liga-se com Cozerte-Can, 174. Subleva os Indios Idolatras das ter-ras sirmes de Goa contra Ibrahim novo Idalcao, e obriga os Portuguezes a tomarem posse d'estas terras, ibidem, Chamado pelo Idalcao recufa obedecer, 175. retira-le para o Rei de Narsinga, e perfua-

fuade a Nuno da Canha que pedisse a este Principe as terras firmes de Goa, de que era legitimo tenhor, 177. abandona o Rei de Narsinga, e trata com o Enviado do Idalcao que o tinha vindo repetir, ibidem, vai deitar-se aos pés do Idalcao, e se reconcilia com elle, 178. torna a começar a guerra com os Portuguezes, e envia tropas para entrar de posse das terras firmes de Goa, ibidem. recusa obedecer ao Idalcao que lhe pede que desista, 179. tenta envenenar ao Idalcao como havia envenenado seu pai, ibidem. continua a guerra contra os Portuguezes, e os desbarata, 180. faz depois paz com el-1es, ibidem, aviza Nuno da Cunha das intrigas do Sultao Badur, 189. toma a protecção de Meale contra o Idalcão, e lhe procura a dos Portuguezes, 292. he sitia-do em Bilgan pelo Idalcaó, e morre du-

rante o ferco. 294.
'Azevedo (Antonio d') fua morte, 2.152.
Azevedo (Antonio de Miranda d') enviado como Embaixador ao Rei de Siao por

Affonio d'Albuquerque, t. 2. 119. Azevedo (Fernando Lopes d') Embaixador do Infante D. Henrique a Roma, t. 1. 16. graças que alcança do fummo Pontifice, 1. 18.

Azevedo (Diogo Lopes d') enviado por Antonio Galvao ás Ilhas de Java, e de

Ban-

Banda, adquire muita gloria, e destroe os inimigos, junto de Amboine, t. 3. 168. 169.

Azevedo (Gaspar de) Feitor, e Alcaide

Mór de Cota, e Columbo t. 4. 8.

Azevedo (o Padre Ignacio d') Chefe de quarenta Jesuitas que condusio ao Brasil, hé morto com os seus companheiros pelos corsarios Calvinistas, tomo 4. 182.

Azevedo (Lopo de) Vai a Pacem para tomar o Governo da fortaleza, tomo 2. 363. encontra alli difficuldades, e torna, ibid. conduz hum foccorro de Malaca a esta fortaleza, t. 2. 366.

BABEL Mandel, nome do estreito de Meca, ou das gargantas do mar Roxo, t. 2. 38. 189.,

e feg.

BABOR, (Pat-Cha) Rei dos Mogores inquieta Badur Rei de Cambaia. 138. t. 3. BABU (Cachil) filho d'Aeiro, empenha-se

Babu (Cachil) filho d'Aeiro, empenha-se em livrar seu pai prezioneiro t. 3. 429 faz apanhar o Padre Affonso de Castro, e propoem trocalo pelo Rei seu pai, 430 trata bem o padre Castro, e naó pode impedir a sua morte, 431. Vinga a morte do Rei seu pai, e faz-se senhor da fortaleza de Ternate depois de hum Cerco de muitos annos, 435. palavras que disfe quando entrou na fortaleza, 436.

BAÇAIM, fortificado por Melic-Tocan he tomado por Nuno da Cunha, t. 3. 127-

Cidadella construida em Baçaim pelo mesmesmo, 3. 156. Correrias dos Guzara-

tes sobre as terras de Baçaim. 3. 235. Baçaim, Reino das Molucas, o Rei de Baçaim se faz Christao, 3. 424. he inquietado por Tristao d'Ataide, 3. 104. liga-se com os outros Reis contra os Portuguezes. 105. 106.

BACANOR (Rio de) victoria que alli alcança Lopo Vaz de Sampaio, t. 3. 9.

Bacha' Turco, enviado por Solima o para fazer o cerco de Baharem, perde duas das suas galeras, t. 4. 84., e seg. alcança vantagem dos Portuguezes por culpa d'elles 85., e 86. he ferido na acção e morre das feridas, 87.

Bacha Turco entra na Ethiopia, seus suc-

cessos. 4. 94.

Baçona, ou Baçorá. Cidade situada sobre o Euphrates á entrada do Golpho Persico 3. 75. o Rei de Baçora chama para si os Portuguezes, e pede soccorro con-tra o Cheque de Gizaira, ibidem. He desapostado pelos Turcos 4. 24. recorre aos Portuguezes para ser restabelecido, e otferece condiçõens vantajozas 4. 25. o Vice-Rei D. Affonso de Noronha the envia seu sobrinho D. Antonio de Noronha, ibidem. máo exito desta viagem, e porque 4. 27. o Rei de Baçora renova as fuas instancias, e suas promessas a Fran-Tom. IV.

cisco Barreto que lhe emvia hum soccor-

ro porém sem successo 4. 83.

Baçora, o Bacha commandante das Tropas do Graó Senhor, toma Baçora, 4. 24. toma Catife por intelligencia, ibidem. Aftucia deste Bacha para enganar D. Antonio de Noronha, e impedir que se encontrasse com o Rei de Baçora, 4. 26. e 27. avisa a Porta Ottomana do que se tinha passado 4. 28. recebe ordem para se unir com Pirbec, e hirem sitiar Ormus, ibidem. queixa-se á porta da conducta de Pirbec 4. 33. saz algumas propoziçoens de paz ao Governador das Indias 4. 163. 164.

BADAGES, povos barbaros do Rei de Nar-

finga, 3. 406.

Badur (Sultaó) Rei de Cambaia he condemnado a morrer por seu pai por cauza do Vaticinio que os adevinhos tinhaó seito delle 3. 14. saz dar veneno a seu pai, ibidem. resugia-se em Chitor onde comette hum novo crime, e soge vestido de frade Calendar, 3. 15. Entra nos seus estados depois da morte de seu pai ajudado pela Rainha de Chitor, 15. ganha huma batalha em que he morto o Rei seu irmaó, ibid. vinga-se dos Grandes do Estado que lhe tinhaó sido contrarios, ibidem. tira Diu a Melic-Saca pela intriga d'Aga Mahmud 3. 17. saz padecer

Diogo de Mesquita, e alguns Portuguezes por nao quererem abjurar a fun Religiao 3. 65. recebe com honra Mustap'ia, e Sofar que lhe tinhaó conservado a Cidade de Diu 116. 117. faz envenenar Saca, e cortar a cabeça a Tocan filho de Melic-Jaz 129. 130. Chama o General Portuguez a huma conferencia que nao te-. ve lugar por cauza das difficuldades do Ceremonial 130. quer ver os officiaes Portuguezes, e com isto se contenta, ibi-dem. perde a Cidade de Damao, 135. saz pazes com os Portuguezes, e cede-lhe; Baçaim, e seu territorio, 136. senhorease do Reino de Mandou, e de Chitor, 137. sua ingratidas para com Crementina Rainha de Chitor, ibidem. enganado por esta Princeza, 139. 140. torna a Chitor, e lhe poem cerco, 141. descripção do seu exercito, 142. Senhorea-se da Cidade, 144. he desbaratado pelos Mogores, ibidem. trahido por Rume-Cao 145. abandona Champanel, e retira-se para Diu, 145. 146. recorre ao Grao Senhor na decadencia dos seus negocios, e depois aos Portuguezes 146. 147. dá hum terreno em Diu para huma Cidadella 149. restabelece-se por meio, e auxilio dos Portuguezes, 155. arrepende-se da alii-ança que fizera com os Portuguezes, e procura os meios de os expulsar de Diu, S ii 187.

187. 188. procura fazer-lhes huma traição e pela cega confiança que o faz expor a fi mesmo, entra na Cidadella de Diu mui pouco accompanhado, 3. 190. Convida Nuno da Cunha a vir conterir com elle, 191. vai á frota d'este General muito mal accompanhado, 192. sua morte tragica 196.

BADUR (Rainha Mái de) ajuda feu filho a fubir ao Throno, 15. t. 3. naó quer admittir as defculpas de Nuno da Cunha fobre a morte de feu filho, 198. desconfia de Mir Mahamed Zaman, regeita os feus offerecimentos, e foge de Novanaguer com

os feus thezouros, 198. 199.

BADUR (Irmaos do Sultao Badur) sua sor-

te 3. 118.

Baharem (Ilha do Golfo Perfico) Perolas de Baharem, 2. 329. he tirada ao Rei d'Ormuz por Mocrin, ibidem. tornada a to-

mar por Antonio Correa 2. 233.

BAHAREM (Ilha de) tomada ao Rei d'Ormuz por Reis Bardadin, 3. 76. infeliz fuccesso dos Portuguezes, defronte desta praça 77., e seg. he attacada por hum Bacha Turco, tomo 4. 84.

Bahares, ou Bahars pezo das Indias, 2. 127. Corresponde cada Bahar grande a 522. arrates de Lisboa, e o Bahar pequeno a 437. ditos de 16. onças cada hum.

BAHIA de todos os Santos, fundada no Bra-

fil por ordem de D. Joao 3. t. 3. 463. BALLATES ou Ambarages, chamado escravos, do Rei, forçados ao trabalho por Affonso d'Albuquerque, t. 2. 155. reduzidos ao estado de verdadeiros escravos por Jorge de Brito 255.

BALDAIA (Fernando) he morto nas Molucas em hum combate contra os Caste-

lhanos,

BALOCHES, Corfarios Arabes, 2. 347.

BALZAR (Ilha de) occupada pelos dois irmaos D. Pedro, e D. Luiz de Almei-

da 4. 74. 75.

Banda, (Ilhas de) sua descripção, e sua fingularidade, costumes dos seus habitantes 2. 373., e seg.
Bandora (Posto de) queimado por Diogo

da Silveira, 3. 124.

BANGUEL (Rei de Banguel) reconciliado com a Rainha d'Olala por D. Pedro, e D. Luiz de Ataide 4. 155. apaixonado da fortaleza de Mangalor, dalhe soccorro contra a surpeza de Catiproca Marcar 4. 194.

Baniane, (hum) vem dar ao campo a no-ticia da morte de Coge Sofar, 3. 319.

Barbosa (Bento) assignala-se no Cerco de

Diu, t. 3. 333.

BARCELOS, (Antonio de) confessou na hora da morte ser elle que matara innocentemente o Rei de Cota, tomo 4. 9.

BAR-

BARDADIN, (Reis) cunhado de Seraph, subleva-se contra o Rey de Ormuz, e fazse senhor das Ilhas de Baharem, e d'Elcatif, 3. 76. Simaó da Cunha marcha contra elle, 3. 77. offerece a paz, a qual he recusada, defende-se depois com valor. ibidem.

BARDELLE (Ilha de) Vede PIMENTA (Ilha

da) t. 3. 395., e 396.

BARDES (Forte de) he fortificado pelo Sabaia, t. 2. 49. tomado por Timoia 2. 50. restabelecido por Albuquerque 2.54. he forificado, e conservado por D. Luiz de Ataide 4. 169.

BARRETO (Manoel Telles) deixado por Alvarenga com quatro navios para a guar-

da de Cochin, 1. 226.

BARRETO (Pedro) distingue-se na acção de Panane, t. 1. 302., e na acção em que Loureuço de Almeida foi morto, t. 1.

347., e seguintes.

BARRETO (Antonio Moniz) seu valor em hir a Diu, naó obstante o rigor do inverno, 3. 339. he enviado á Iiha de Ceilao por D. Joao de Castro em soccorro do Rei de Candé, 3. 413. traição e Perfidia deste Principe para com elle 3. 414. bella, e magnifica retirada deste General 415., e seg. Offerece-se ao Vice-Rei D. Constantino para expulsar os Abissinos ou Abexins, do porto de Parnel. 4. 74. descriDAS COIZAS NOTAVEIS. 279

cripção desta bela acção 75., e seg. he feito Governador de Malaca pela Corte, e recusa hir la 4. 216. escreve cartas à Corte contra o Vice-Rei, faz com que o deponhao, e he posto em seu lugar com provisoens de Governador General, 4, 217. commette erros ainda muito maiores que os de que tinha accusado o Vice-Rei, e que tinhaó sido cauza da sua depozição 4. 219. empenho que saz no Senado de Goa, dando seu filho de penhor, 4. 223. he maltratado pelo Senado nesta occaziao, ibidem.

BARRETO (Francisco) he enviado contra hum Christao Malabar que fazia o osficio de Partidista nas terras de Cochim, 4. 39. nao o pode reduzir, 4.40. fendo Governador de Baçaim succede a D. Pedro de Mascarenhas no Governo General, t. 4. 47. seu elogio, 49. accidente que perturba o principio do seu governo 50. poém na scena huma nova personagem contra o Idalcaó na pessoa de Meale-Caó que elle mesmo conduz a Pondá, 4. 51. teme a Guerra contra o Idalcaó, e chama D. Fernando de Monrroi, e D. Antonio de Noronha 4. 53. expede muitas esquadras, e parte com huma numerosa frota, 4.55. tria D. Joao de Ataide do seu Governo, e porque, 4. 56. envia soccorro no Rei de Cinde, t. 4. 57. torna a Baçaim, e

entra nas terras do Idalcao com mao armada 4. 57. bella acçao que elle faz em Ponda, 4. 61. intenta fora de proposito fazer huma Fortaleza em Chaul, 4. 64. vai pessoalmente, e faz pazes com Nizamaluco, 4. 65., e seg. forma hum grande projecto, e poém no mar huma bella frota 4. 67. vai succeder-lhe D. Constantino de Bragança, 4. 68. he enviado Governador a Monomotapa, e á conquista das Minas por ElRei D. Sebastiao, 4. 227. envia seus Embaixadores á Corte do Imperador, e faz alliança com elle, 4. 228. reduz o Rei de Mongas rebelde, 4. 229. torna a Moçambique por cauza das perturbaçoens causadas por Antonio Pereira Brandao, 4. 229. accommoda-as, e perdoa a Brandao, ibidem. sua morte 4. 220.

BARRETO (Nuno) Jesuita, sagrado Patriarcha d'Ethiopia, passa ás Indias, 4. 89. he retido em Goa, onde morre, t.

4. 96.

BARRETO, (Pedro Barreto Rolim) enviado em foccorro do Rei de Cinde, enganado por este Princepe, faz huma grande assolação nas suas terras, 4.57. perde todo o espolio em huma tempestade, 4. 58. faz muitas execuçõens violentas, 4.

BARNAGES OU Barnagais (Princepe Abiffi-

no, e Rei de Tigre Mahon ) conversa com o Governador Diogo Lopes de Sequeira, e recebe o Embaixador Rodrigo de Lima, e o Embaixador Matheus t. 2. 303., e seg: tira a Rodrigo de Lima as cartas, e os prezentes do Imperador da Ethiopia, e o faz reconduzir á Corte para ser punido, 2. 444. vem ao encontro de Christovao da Gama, 3. 249. conduz a Imperatrix ao campo, t. 3. 254. e feg. foge com a Imperatrix depois de desbaratado Christovão da Gama- 3. 260. Subleva-se contra o Imperador Ada-

mas Seghed, t. 4. 95.

Baroa, Cidade da Ethiopia no Reino de
Tigre-Mahon t. 3. 251. Os Religiozos da
Cidade de Baroa vem ao encontro dos Portuguezes, aos quaes o seu Abbade

faz hum discurso mui patetico, 3. 252. Вакосне, dado por Badur a Mustapha. t. 3. 117. saqueada por D. Jorge de Menezes, 3. 362. invadida por Rostumecao, 4. 144. tomada pelos Mogores, t. 4. 145.

BARTHEMA (Luis) nome supposto de hum cavalheiro Romano da Caza de Patrizzi, suas viagems, t. 1. 251. avisos que da ao Vice-Rei D. Francisco de Almeida, e o que aconteceo, 252., e feg.

Barzeo (Gaspar) Jezuita Flamengo seus suc-

cessos em Ormuz na conversão das al-

mas 3. 406.

BATICALA, Cidade do Mallabar do Rei de Narfinga, t. 1. 240. os Portuguezes de balde dezejaó fundar alli huma Fortale-

Za , 2. 154.

BATICALA, Rainha de Baticala, combate em pessoa contra os Portuguezes, 3. 282. he repellida, e a sua Cidade saqueada, 283. volta fobre os Portuguezes armados contra elles mesmos por cauza da repartição do espolio, e alcança sobre elles huma grande vantagem, ibidem, he depois rechassada, e a sua Cidade inteiramente dessolada por Martinho Affonfo de Souza, cuja crueldade passa depois

BATOCHIN (Ilha de) affaltada com vantagem pelos habitantes da Ilha de Amboine ajudados pelos primeiros Portuguezes que alli abordarao, t. 2. 376.

Beduins (Mouros) comerceao com Vicente Sodré, avisos que lhe dao, t. 1.

176.

Beja (Fernando de) salva a Vida a Affonso d'Albuquerque, t. 2. 13. assignala-se no sitio de Goa, 2. 73. he enviado por Albuquerque para destruir o sorte de Socotora, 2. 95. he chegado a Goa, e alli leva socorro, 138. he seito General do mar no Indostan por Assonso d'Al-

bu-

buquerque, 146. ordem que recebe do Governador Diogo Lopes de Sequeira, 328. declara a Guerra ao Rei de Cambaia, 333. he attacado por Aga-Mahmud á vista de Chaul, 337. sua morte, 338.

Belem, hermida fundada em Belem junto de Lisboa pelo Ifante D. Henrique, t. 1. 84. mudada em Convento, e Igreja magnifica por ElRei D. Manoel, 132.

Bella ( Cidade de ) queimada por Anto-

nio de Saldanha, t. 3. 115.

Bella acção de hum pagem, e de hum Marinheiro do navio de Lourenço d'Almeida quando foi morto, t. 1. 353.

Bella acção d'alguns Mouros Guzarates de hum navio da Cidade de Reiner, t. 2.

358.

Bemoim, Principe dos Jalophos, fez alliança com os Portuguezes, t. 1. 42. alli o abandonarao, 43. desbarado, e expulfado pelos feus refugia-fe nas Ilhas de Arguim, e passa para Portugal, he bem recebido d'ElRei 44. fez-se baptizar, 46. he feito Cavalleiro, 47. torna para Affrica, 43. feu sim tragico, 49.

Benastarim, e Agacim, (Fauce ou Passo

Benastarim, e Agacim, (Fauce ou Passo de) para entrar na Ilha de Goa, t. 2. 59. he fortificada duas vezes por Putalecaó, t. 2. 64., e 130. fortificada por Rostomecaó, 131. tomada por Assonso

d'Al-

d'Albuquerque t. 2. 176., e feguintes: Bendara', nome do primeiro Official do Reino de Malaca para os Indios Malaios, t. 2. 228. O Bendara Tio do Rei Mahmud favorece os Portuguezes, faz-fe-lhes contrario pela facção dos Mouros, 29. intenta furprendellos, e fazellos morrer. ibidem, procura justificar-fe tendo errado o feu tiro, 33. fórma huma conspiração contra Mahmud que lhe faz cortar a cabeça, 96.

Berber, nome de huma molestia das Mo-

luccas, 3. 436.

Bermudes (Joao) fagrado pelo Papa Patriarcha Catholico de Alexandria, entra na Ethiopia com Christovao da Gama, t. 3.

2.49.

Berredo (Francisco Pereira de) bella acçao que fez para trazer mantimentos a Goa t. 2. 137. he Governador de Chaul, sua imprudencia t. 3. 88. 89. he desapossado do seu Governo, e reduzido por castigo ao estado de soldado razo t. 3. 89.

Betancour (Joao) Rei das Canarias, torna para França onde morre, t. 1. 23.

Betancour (Menaut ou Massiot) trata a cerca das Canarias com o Infante D.

Henrique, t. 1. 23.

Betancour (Henrique de ) distingue-se com seu Irmao no Cerco de Cananor, t. 4. 120. he morto na tomada de Bracalor, t. 4. 152.

BETANCOUR (D. Henrique) destingue-se no

Cerco de Chaul, t. 4. 189.

Beth ( a Ilha de ) tomada por Nuno da Cunha, t. 3. 109., e seg. Desesperação de quem alli commandava, e sua vigoroza resistencia, t. 3. 111.

Bezeguiche, pays sobre a Costa d'Affrica Occidental, tratado feito com o Senhor

do lugar, e por quem, t. 1. 36.

BILGAM, sitiada, e tomada pelo Idalcao,

t. 3. 294.

BINTAM (Ilha de) sua situação, 3. 20., e · seg. tomada por Pedro Mascarenhas, e restituida ao seu primeiro Senhor, 3.27.

Bisnaga, Vede Narfinga.

BISNAGA, Capital do Reino de Narsinga tomada pelo Idalcao, e seus alliados depois de desbaratado o Rei de Christua, riquezas que alli achaó, t. 4. 136.

BOFATA (Cid) commandante da Cidadella de Damao a abandona descubrindo huma traição, e faz cortar a cabeça ao traidor.

t. 4. 73.

Bojador (Cabo Bojador) porque affim cha-

mado t. 1. 10.

Boleife, Rei de Ternate chama os Portuguezes aos seus Estados, t. 2. 377. cubiça ter huma fortaleza em Ternate, ibidem, e seg. Affeiço ou sempre os Portuguezes, e os recommendou quando morreo á Rainha sua Espoza, t. 2. 387.

BOM-

Bombain (Ilha de) t. 3.68. 3. 109. Bongo, Cidade do Reino do Japao. o Rei de Bongo se faz Christao, e toma o nome de Francisco, em memoria de S. Fran-· cisco Xavier, t. 3. 452.

Bonifacio, (Affonso) defende o baluarte de Santiago no segundo cerco de Diu t. 3.

207.

Bonzos da Japao seus esforços contra a Re-

ligiao Christam, t. 3. 451.

Borba (Joao de) naufragou sobre a Costa d'Achem, he tratado pelo Rei com muito agrado, sua perfidia para com este . Principe, e conselho que deu a Jorge de Brito, t. 2. 312.

Borba, (Diogo de) santo padre, entra na

ordem de S. Francisco, t. 3: 406. BORBORA, Cidade da Costa de Ardel, 2. 247. he arruinada por Antonio de Saldanha, 259.

Borneo (Ilha de) sua descripção: o Rei de Borneo faz alliança com os Portugue-

zes t. 3. 92. Botelho (Jorge) affignala-se contra Patequitir, de quem obrigou os intrincheiramentos, t. 2. 150. Contra Laczamana, 153., e no combate contra Pate-Onus, 162., e seg. Livra o Rei de Campar, e o condus a Malaca, 2. 205. acção attrevida pela qual intenta trazer a ElRei a noticia d'huma Fortaleza feita em Diu,

em huma muita pequena embarcação, t. 3. 152. Descrição desta viagem, 153. Sentimentos da Corte de Portugal, e sorte deste navio, 154. he seito Governador de S. Thomé, e depois de Cananor, t. 3.

Botelho (Martinho) assignala-se no segun-

do cerco de Diu, t. 3. 331. Вотегно ( Pedro ) t. 3. 49.

Вото ( Rui ) fofre o Martirio em Baha-

rem. t. 2. 345.

Bracalor, tomada por intelligencia, t. 4. 149. soccorrida pelos Reis de Tolar, e de Cambolim, 150. abandonada por D. Pedro da Silva de Menezes, ibidem. tornada a tomar por D. Luis de Ataide que alli construio huma Fortaleza, 152. 153.

Brachmanes, sua origem, seus uzos, e costumes, t. 1. 109. seus Deoses, 110. vestigios da verdadeira Religiao na ido-

latria delles, 111.

Bracmane, perfidia de hum Brachmane para perder Vasco da Gama, t. 1. 164. punido de morte, 165. perfidia d'outro Brachmane a respeito do Princepe herdeiro de Cochim, 210.

BRACHMANE, Confidente do Idalcão, lhe descobre em parte a conjuração de Nori-

caó, t. 4. 188.

Bragança ( D. Constantino de ) Principe do Sangue de Portugal, feito Vice-Rei das

das Indias, t. 4.68. faz huma feliz viagem, 69. envia foccorro a Cananor, 70. poem-se no mar, e vai surgir em Damao 72. senhorea-se de Damao, e edifica huma fortaleza, 73. 74. expulsa os inimigos dos postos de Parnel, e da Ilha de Balzar, 75. 76. faz prender Luiz de Mello, livra-o, e desculpa-se, t. 4. 80. promove as vistas da Corte para estender a fé na Ethiopia, 96. releva os Indios Christaos opprimidos pelos Portuguezes, e pelo credito dos Indios Idolatras, 97. emprehen-de a Guerra a favor dos Christaos da Costa de Coromandel contra o Rei de Jafanapatam, 98. faz guerra a este Rei, e o faz tributario, 99. perigo que corre na oc-cafiao d'huma conjuração formada pelos Ilheos, 100. funda huma fortaleza na Ilha de Manar, e alli funda os Religiozos de S. Francisco, e os Jezuitas, ibidem. seu desinteresse, e sua piedade em quebrar hum dente de macaco, venerado pelos Idolatras, 101. faz a paz com o Rei de Chambé, ibidem. emvia de Goa huma frota em soccorro do Rei de Baçora, 102. fundou huma Igreja em Goa em honra de S. Thomé, 109. volta a Portugal, elozio do seu Governo, ibidem. .

Brama, Divindade dos Indios, t. 1. 109. Bramaluc, antigo possuidor das terras de Baçaim, arma-se para as tornar a tomar a os

Por-

DAS COIZAS NOTAVEIS. 289

Portuguezes, e he destruido por Ruy Lourenço de Tavora, t. 3. 245.

BRANCO, (Cabo) por quem descuberto t. 4.

16.

Brandao, (Antonio) queima a Cidade de Dabul, t. 4. 58.

BRANDAO, (Antonio Pereira) sua Conducta

em Moçambique, t. 4. 229.

Braquemont (Robin de ) Almirante de França, alcança d'ElRei de Castella as Canarias em titulo de Reino para Joao Be-

tancur seu parente, t. 1. 23.

Brasil, ou Brazil, por quem descuberto, t. 1. 137., e seg. Estado do Brasil no seu principio, e no seu progresso, t. 3. 461., e seg. he conservado á Coroa de Portugal, por Mathias d'Albuquerque, e Joao Fernandes Vieira 4. 239.

Brasileiros seus uzos, e costumes, t. 1.

138.

Brava (Republica fobre a costa de Zanguebar) feita tributaria de Portugal por alguns particulares, t. 1. 272. Vinga a impropriedade desta acção, 290. defendese dos Portuguezes que a arruinao, 291.

fe dos Portuguezes que a arruinao, 291.
BRITTO (Antonio de) succede a seu Irmao Jorge de Britto, t. 2. 315. acha-se na expediçao infeliz de Jorge d'Albuquerque sobre a Ilha de Bintam, 316. Segue a sua derrota para as Molucas, ibidem, succede a seu Irmao no Governo das Tom. IV.

Molucas, 2. 378. vai ás Ilhas de Banda, aonde fabe da chegada dos Castelhanos, ibidem. condus com sigo D. Garcia Henriques ás Molucas, ibidem. apodera-se dos Castelhanos, e os faz passar á Europa, 384. e 385. Comporta-se mal nas Molucas, 397. tira a Regencia á Rainha de Ternate, e une-se ao Cachil d'Aroes, t. 2. 389. suspeito de ter feito assacinar Cachil Mamoll, filho natural de Boleife 390. apanha o Rei e seus irmaos que conserva presioneiros na Cidadella, ibidem. declara guerra a Almansor com hum máo pretexto, 391. poém a preço a Vida dos Tidorianos, 392. faz irrupção nas terras dos Tidorianos, recuza a paz ao Rei de Tidor que lha pede, 393. suas dissençoens com D. Garcia Henriques, t. 3. 38. parte para as Ilhas de Banda, 39. torna para Portugal, condusindo Mascarenhas presioneiro, t. 3. 59.

Brito (Christovaó) commanda hum navio da frota de D. Garçia de Noronha, e faz huma viagem promptissima, t. z. 143. Castiga os Piratas de Dabul, t. 2. 405.

he morto ibidem.

Brito (Jorge de) enviado a Malaca A. 2. 146. succede a Jorge de Albuquerque no Governo de Malaca, alli se portou mal, e nao pôde corregir este mao principio, sua morte, 2. 255.

BRI-

Brito (Jorge de) passa ás Indias com huma esquadra de nove navios, t. 2. 311. he enviado ás Molucas, ibid empreende attacar hum Pagode nas vesinhanças d'-

Achen 312. ahi foi morto, 314.

Brito (Lopes de) succede a João da Silveira no Governo da fortaleza da Ilha de Ceilao, 2. 316. emprehende augmen-talla, ibidem. dificuldades que alli acha, ibidem. faz huma irrupção na Cidade de Columbo, 317. he desbaratados pelos Ilheos, 319. desbarata-os na fua retirada,

320. 321.

BRITO (Ruy de Brito Palatino) Governador de Malaca, t. 2. 123. fortifica-se contra Patequitir, 149. pertende commandar a frota contra Paté-Onus, 162. suas dissençoens com Fernando Perez d'Andrade a este respeito, mete-o em Conselho de Guerra, e o livra, ibidem. he rogado pelos Officiaes a ficar na praça, 164. faz trabalhar na ponte da Cidade, 163. envia muniçoens á frota, 165. he rendido por Jorge d'Albuquerque,, 2. 205. Brito (Alvaro de) assacinado pelos seus

na Ilha de Summatra, t. 3. 45.

Brito (André de) morreo pela traição que lhe fez o Rei de Pam, 368. t. 2.

BRITO ( Irmao d'André ) sua morte generosa, t. 2. 368.

Briro (Francisco de) seu naufragio, t.2.393.

Brito (Manoel de) obriga as trincheiras inimigas no Rio de Bacanor, t. 4. pag. 11.

Brito (Melchior de) bella acçaó que faz para fazer justica á memoria de D. Hen-rique de Menezes, t. 3. pag. 5. Bulhaó (Ignacio de) Feitor de Ormuz, bella Liçaó que dá a D. Luis de Menezes, t. 2. 354.

CABIS, Animal do Reino de Siam, Effeitos prodigiosos dos seus ossos para estan-

car o fangue, t. 2. 98.

CABO das Correntes, t. 1. 89.

CABRAL (Pedro Alvares) commanda huma frota destinada para as Indias, t. 1. 134. honras que recebeo d'ElRei antes da fua partida, 136. descobre a terra do Brazil, e della toma posse, 137. experimenta huma suriosa tempestade, 141. chega a Moçambique, e depois ás Indias, ibidem. obtem audiencia do Çamorin, estabelesce huma seitoria em Calicut, 144. revolução em Calicut, e porquem caufada, 147., e feg. vingança que toma do Çamorin, 148. feu tratado com os Reis de Cananor, de Coulan, e de Cochin,

CABRAL (Jorge) destinado por Lopes de Sampayo a cruzar junto das Maldivas, vai a Malaca para annunciar a Pedro de Mascarenhas a sua promoção, e he feito Governador de Malaca, t. 3. 18. e 19. he

DAS COIZAS NOTAVEIS. 293 feito Governador General fendo já Governador de Baçaim, aceita contra os feus interesses, e a sua inclinação obrigado por sua mulher, t. 3, 390, seu elogio, 391, singularidade do seu Governo, 3, 392. (Vai a Goa, e alli he bem recebido 391.) parte para Cochin, e alli conclue mal os negocios que hia a tratar por culpa do Governador Francisco da Silva, 393, torna para Goa, 394, poém-se no mar para reduzir o Principe de Bardelle, 3, 402, queima na sua derrota Tiracol, Coulete, e Panane, ibidem. Chega a Cochin, alli toma reforço, ibidem. Conserva os Principes alliados do Malabar fechados na Ilha de Bardelle, 402, he rendido por D. Assonso de Noronha, que lhe manda ordem de nao combater, ibidem. sua bela resposta aos Officiaes que o queriao obrigar a dar batalha, 404, he mal recebido de Noronha ibidem, recusa seguillo no negocio de Bardellem, recusa seguillo no negocio de Rardellem, recusa seguillo negocio de Rardellem, recusa seguillo no negocio de Rardellem, recusa seguillo no negocio de Rardellem, recusa seguillo negocio de Ra feito Governador General sendo já Go-

talha, 404. he mal recebido de Noronha ibidem. recufa feguillo no negocio de Bardelle, e dispoém-se a voltar para Portugal, 405. assignala-se antes de partir em hum attaque dado em Cochim pelos Naires consagrados do Principe de Bardelle, 4.8.

CADAMOSTO, (Alviso) hum dos Descubridores do Infante D. Henrique, t. 1. 26.

CAFRE (Principe Casre) chamado por Jsuph para combatter os Portuguez, vinga-se da sua destruição sobre Isuph, e os seus

feus, t, 1. 282.

CAIMALES, casta dos Indios Nobres titulados, t, 1, 113,

CAIRE, ou Cairo, materia de que se fa-

zem as cordas, t. 2. 264. 265.

CALABATECAN OU Salabatecao impede Inelmaluc de entregar Meale ao Idalcao, t. 4. 51. 52. fahe dos Estados do Idalcaó, e foge com Nizamaluc que o faz morrer,

CALAJATE, Cidade do Reino de Ormuz, engana Affonso d'Albuquerque, t. 1. 308. he punida pelo mesmo, t. 1. 359.

CALALUZES, especie de bateis, t. 2, 262. CALDEIRA (Bento) commandante de hum navio da esquadra de Paulo de Lima Pereira, he queimado, e metido a pique por hum Corfario Malabar, t. 4. 122.

CALDEIRA ( Fernando ) creatura d'Affonso d'Albuquerque he enviado para Portugal carregado de ferros, t. 2. 248. justifica-se, e he reconduzido ás Indias, ibidem. suas desavenças com D. Guttieres de Montroi 240. retira-se a Ponda, ibid, he assacinado por ordem de Montroi, 250.

CALECAN, Calecare ou Calicate, posto da Costa da pescaria, Tributo posto ao Senhor

do lugar, t. 3. 62.

CALHAO: (Nossa Senhora do) Igreja fundada na Ilha da Madeira t. 1. 16.

CALICUT ( Capital do Malabar ) primeira

terra das Indias descuberta por Vasco da Gama, t. 1. 106. sua descrição 116. insultada por Pedro Alvares Cabral, 147. por Vasco da Gama 160. por Lopo Soares d'Alvarenga, 221. pelo Marechal D. Francisco Coutinho, e por Assonso d'Albuquerque, t. 2. 9., e feg.

CIDADELLA fundada em Calicut por Affonso d'Albuquerque, t. 2. 199. Calicut he insultado por D. Herique de Mezezes,

t. 2. 408.

CAMARAO, Ilha do Mar Roxo. Rais Solimao alli começou huma Cidadella, t. 2. 239. Os Portuguezes a destroem, t. 2.

CAMBAIA, Reino do Indostao, t. 1. 108. CAMBALAM (Caimale de) alliado do Camorin. Suas terras assoladas pelos Albuquerques, t. 1. 197. Váo de Cambalam, 198. CAMBOLIN (Rei de) soccorre a Cidade de

Braccalor, t. 4. 150. 152.

CAMERIN ( Paulo de ) Jesuita, parte com S. Francisco Xavier para as Indias t. 3. 275.

CAMORIN Vede Zamorin.

CAMPAR (Rei de ) genro de Mahmud Rei de Malaca, se affeiço-a aos Portuguezes, t. 2. 203. sitiado pelo Rei de Linda, he livrado por Jorge Botelho, 205. he seito Bandara de Malaca, ibidem. he seito morrer por falsas suppoziçõens, 268.

CAMPHAR (Rei de) faz-se Senhor de Aden,

e expulsa os Rumes, t. 3. 376. 377. me-te-se debaixo da Protecção dos Portuguezes. 378. cerca os Turcos, e he morto na sua victoria, perde dous filhos e a Cidade, por culpa de D. Paio de Noronha, t. 3. 379., e seg.

CAMPHAR, o mais moço dos filhos do Rei de Camphar, succede a seu pai, e a seus dous irmaos mais velhos mortos na ac-

çaó de Adem , t. 3. 379. Campson , Calyfe ou Sultaó do Egypto. Suas inquietaçoens sobre o estabelecimento dos Portuguezes nas Indias, t. 1. 336., e feg. sua politica para o impedir, e sua carta ao Papa, 337. he sua frota duas vezes desbaratada no Mediterraneo pelo Baillío Amaral, t. 1. 341. t. 2. 237. envia duas frotas ás Indias com hum infelis fuccesso, t. 1.342.t. 2.237. he des-baratado por Selim Emperador dos Turcos, e morre na batalha t. 2. 240.

CAN, (Diogo) penetra até ao Zaire, e descobre o Reino de Congo, t. 1. 59. relação da sua expedição, 60. 61.

CANANOR, Cidade e Reino do Indostan, o Rei de Cananor procura a alliança dos Portuguezes, trata com Pedro Alvares Caballa a consiste ham Embeira la Daniela dos Portuguezes. bral, e envia hum Embaixador a Porrugal, t. 1. 149. trata de novo com Vasco da Gama, t. 1. 163. 169. o novo Rei de Cananor he contrario aos Portuguezes

e porque 258. sitio de Cananor, 263. he levantado o sitio, 269. os Principes de Cananor traidores ao seu Rei favorecem os Portuguezes sitiados, 262.

CANANOR, subleva-se contra os Portugue-zes por cauza do assacinio commettido por ordem de Martinho Assonso de Souza, t. 3. 296. pela má conducta do Governador D. Paio de Noronha, t. 4. 69. Soccorro enviado a Noronha pelo Vice-Rei, t. 4. 70. Guerra começada pela detença de hum Marinheiro Portuguez, 78. consequencias d'esta primeira Guerra 79. e seg. segunda guerra excitada pela bar-bara expedição de Domingos Mesquita 4. e subleva toda a Cidade, 118. Descripção desta guerra que dura dous annos sem successo algum memoravel 119. the 123.

Canarias, (as Ilhas) por quem descubertas, t. 1. 22. occupadas por João de Betancour a titulo de Reino, 23. cedidas ao Inserta D. Harrisus.

Infante D. Henrique, 24., e depois a

ElRei d'Espanha 25.

CANDACE, Rainha da Ethiopia, t. 2. 432.
CANDACE, Reino da Ilha de Ceilaó, t. 3. 412.
o Rei de Cande pede o Baptismo, instruido pelos Religiozos de S. Francisco, e por S. Francisco Xavier ibidem. Motivos de política que fazem duvidar da sinceridade do seu requerimento em pedir

o Baptismo ibidem, envia hum Embaixador ao Vice-Rei, e lhe pede foccorro, 413. Traição que faz a Antonio Monis Barreto 414. da-lhe desculpas, e mostra arrepender-se, 418. renova as suas instancias para ter tropas, e Missionarios, 419. faz huma nova traição a Jorge de Castro, e o desbarata na sua retirada, 421. e feg.

CANDE, o Ret de Candé, por ciume des-cobre ao Rei de Pegu o engano do Rei de Cota, e lhe arma hum lemelhante,

t. 4. 127.

CANDE, , (o Principe herdeiro de Candé)
gosta das verdades da Religiao, t. 3. 418.
incorre na indignação do Rei seu Pai que
o quer deserdar, ibidem. reccorre ao Go-

vernador para o apoiar, 3. 419. CANETTE, praça da Ethiopia ganhada fobre Grada Hamed por Christovao da Gama,

t. 3. 255., e 256.

CANGOXIMA, Cidade do Japao, e do Reino de Saxuma, t. 3. 448. o Rei de Saxuma concede a S. Francisco Xavier 2 permissão de prégar o Evangelho, retra-

Cta-se, e porque t. 3. 449.

CANHONEIRO, constancia de hum mestre canhoneiro tomado por Patequitir, que estimou antes morrer do que servir o canhaó contra os da sua Nação t. 2. 151.

CANNAS de assucar transportadas para a Ilha

da Madeira, t. 1. 25.

Cano, (Joao Sebastiao) conduz a Espanha o navio de Magalhaens chamado a Victoria. Armas que lhe dá Carlos V. t. 2. 386.

CANTAO, Cidade, e porto da China, t.

2. 279.

CARACEM Commandante em Surrate, trata com os Portuguezes, e confente que as galeras Turcas refugiadas em Surrate sejaó desmembradas, t. 4. 39. fica senhor de Surrate depois da Morte de Cedemecaó 4. 108.

CARAMANSA, Princepe Negro, concede a D. Diogo d'Azambuja a permissaó de fundar o forte de S. Jorge da Mina t. 1.

36., e feg.

CARAMANSA (Caimale de ) liga-fe com os Portuguezes contra o Camorim, ou Sa-

morim t. 3. 120.

CARRASCO (Mem Lopes) bela acção que faz refistindo com hum só navio a toda a frota do Rei d'Achem, e lhe torna baldada a empreza contra Malaca, t. 4.

CARNEIRO, (Padre Melchior) Jesuita, sagrado Bispo de Nicea, e successor do Patriarcha no cazo que morresse, passa ás Indias para ir de lá á Ethiopia, 4.89., he conservado em Goa, e morre sem entrar nos Estados da sua obediencia 4.96. Carquicio, (Martinho Inigues de) ou Car-

qui-

quisano ( Martinho Ignacio ) commanda os Castelhanos na segunda viagem que fazem ás Molucas, t. 3.44. acha-se em estado de não poder intentar nada, faz a paz com os Portuguezes 45. morre 47.

CARVALHO, (Fernando de) commanda o Baluarte do mar no segundo cerco de Diu, t. 3. 307. dá avizo a Mascarenhas que estivesse prompto para hum novo attaque,

3. 324. CARVALHO, (Fernando de) Governador de Cotta, corrumpido pelo presentes de Madune, ajusta-se com este Principe, contra o Rei de Cotta que tiranisa pelas suas

vexaçoens, t. 4. 19. e 21.

CARVALHO, (Gil Fernandes de) desbarata os Javas em Malaca, t. 3. 441. arma á sua custa algumas embarcaçõens contra hum corsario Turco, 4.41. combate hum corfario da costa da pescaria t. 4. 42.

CARVALHO (Martim Affonso) submete o Xeque de Raxet, e reziste aos seus offere-

cimentos, t. 3. 262. 263.

CARVALHO (Pedro Fernandes) assignala o feu valor em Adem t. 3. 377. Vai em soccorro do Rei de Cota, he traido, e desbaratado pelo Rei de Candé, t. 3. 423.

CASAMENTOS feitos em Goa por Affonso d'-Albuquerque t. 2. 93.

CASTAS dos Indios, e divizoens delles, t. 1. 112., e feg. CAS-

CASTELO-BRANCO (João Gonsalves de) sua affouteza de passar por baixo do fogo das battarias da Cidade de Goa, t. 2. 74.

CASTELO-BRANCO (Fernando de Souza de) enviado como Embaixador á Ethiopia, t. 4. 90. he detido nas Indias, e nao chega ao seu destino, 91. defende o posto de Benastarim, 4. 162.

Castelo-Branco, (D. Jeronimo) r. Castelo-Branco, (D. Pedro) apanhado pelos Francezes vai a Paris t. 3. 465. CASTELLETE, Cidade da Costa de Cambaia

destruida por Diogo da Silveira, t. 3.

CASTELHANOS nas Molucas chegao a Tidor 2. 378. rendem-se a Antonio de Brito 384. t. 2. são conduzidos ás Indias, e de lá a Portugal, 2. 335. segunda viagem dos Castelhanos ás Molucas, com o mes-

mo successo, t. 3. 167. 168.

CASTELHANO, Valor de hum Castelhano, de 18. para 19. annos de idade t. 3.

Castro (Fernando de) conduz huma co-lonia ás Canarias por ordem do Infante D. Henrique, t. 1. 24.

Castro (Jorge Barreto de) tomou o pos-

to dos poços de Torombac, t. 2. 327.

Castro (Affonso de) Jesuita superior em
Ternate, apanhado pelos Ilheos he proposto em troca com o Rei d'Aeiro, re-

cusado por Duarte D'eça, martirizado em consequencia d'este repudio, t. 3. 430.

CASTRO (D. Alvaro de) filho mais velho de D. Joao General do már nas Indias, enviado a Div com hum soccorro, tem ordem de obedecer a D. Joaó Mascarenhas, t. 3. 338. he obrigado a arribar duas vezes a Baçaim, ibidem. chega com parte da sua esquadra 339. a insolencia dos fidalgos moços que conduz obriga o General a fazer huma sortida 340 341. descripção desta sortida 342. he ferido perigosamente, ibidem. he salvado de cahir nas maos dos Inimigos por Jorge de Mendonça, e Luis de Mello Jusarte, ibidem. Commanda hum corpo de tropas no attaque das linhas, e alli fe assignala, 3. 348. he enviado por seu Pai a Adem, chega muito tarde, e porque 378. 379. obriga o forte de Xael, 380. recebe as honrras de triumpho em Goa, t. 3. 381. Castro (Alvaro de) traz soccorro ás Mo-

lucas t. 3. 51.

CASTRO (D. Fernando de) he enviado por D. Joao de Castro seu pai para levar soccorro a Diu, t. 3. 311. 312. assignala-se neste cerco, e he sepultado nas ruinas do Bastiao S. Joao, 4. 333.

Castro (D. Jorge) bloquea as galeras Tur-cas no porto de Surrate, t. 4. 38. en-

trega a Fortaleza de Challe ao Çamorim, t. 4. 210. cortaô-lhe a cabeça, t. 4. 220. he nomeado para outro Governo pela Cor-

te depois da sua morte ibid.

CASTRO (D. Joaó de) vai ás Indias co-mo Vice Rei com os feus dous filhos, t. 3. 296. embaraça-fe com Martinho Af-fonfo de Souza, na occaziaó das ordens fonfo de Souza, na occazia das ordens que tinha dado para reparar o mal que Souza havia feito, t. 3. 297. dá ordem para prender Aleixo de Souza Intendente da Fazenda, 298. envia o primeiro foccorro a Diu por feu filho fegundo D. Fernando de Castro, 338. envia fegundo foccorro por D. Alvaro seu filho mais velho, ibid. conduz elle mesmo soccorro ao cerco, e o saz levantar, 345. Descripção desta acção, ibid, e seg. faz huma nova Cidadella em Diu, 357. pede para este esfeito hum soccorro á Cidade de Goa, e envia por penhor alguns cabellos da sua barba, 358. torna a Goa, e alli recebe as honras do triumpho, 359. Continua a guerra contra o Idalcao a respeito de Meale, 361. arruina Pondá, e Dabul, 361. envia D. Alvaro seu filho á Costa d'Adem, para procurat senhorearse desta praça, 379. morre entre as maos, se desta praça, 379. morre entre as maos de S. Francisco Xavier, 382. seu elogio, ibid, e seguintes.

CASTRO ( Nuno de ) conserva bloqueadas

no porto de Surrate as galeras fugitivas

de Alechelubi, t. 4. 38.

CATABRUN, Tutor do Rei de Gilolo, envenena o seu pupilo, e apodera-se do Throno, t. 3. 107. vai attacar os Portuguezes, e o Rei de Momoia até na Ilha de More, ibid. degola esta nascente christandade, ibid.

CATHERINA (D.) d'Austria, Rainha de Portugal, o que ella diz na occaziaó do triumpho de D. Joao de Castro, t. 3. 360. he Regente do Reino na menoridade de D. Sebastiao, t. 4. 68. envia D. Constantino de Bragança, ás Indias, folicita o Papa para erigir alguns Bispados nas Indias, e Goa em Metropole, e alcança-o, t. 4. 88. e feg.

CATIFE, ou Elcatife, alias El-Catif, no Golfo Persico tomada ao Rei d'Ormuz por Mocrin, Rei de Lasah, t. 2. 329. he tornada a tomar por Antonio Correa, 333.

CATIPROCA MARCAR, Almirante do Samorim attaca por surpeza a Fortaleza de Mangalor, e della he expulsado, t. 4. 193. batte a Cidadella de Cananor, 194. he encontrado por D. Diogo de Menezes que lhe dá batalha e nella o matou, t.4. 194.

CATUAL Ministro do Samorim; recebe Vasco da Gama, t. 1. 120. faz-se contrario aos Portuguezes ganhado pelos Mouros, 127. 128. he dado em refeus a Pedro Alvares Cabral, t. 1 143. CA-

DAS COIZAS NOTAVEIS. 305

CAXEM, (Rei de) Senhor da Ilha de Socotora, ali teve huma guarnição commandada por feu filho Ibrahim, t. 1. 295. Soccorrido pelos Portuguezes, Senhoreafe do Forte de Xael, t. 3. 380.

Cazi-Cao, enviado contra o Cheque de Raxet, t. 3. 263. apanha-o com o foccorro dos Portuguezes, e o faz morrer,

t. 3. 264.

CEDEMECAÓ (filho de Coje Sofar) Senhor de Surrate, deixa-se enganar pelo Governador de Damaó, e consegue sobre isto o dezignio de matar Madre-Maluc seu cunhado, e o executa, t. 4. 104. he attacado por Chinguis-Caó, filho de Madre-Maluc 106. saz paz com elle, 107. attacado de novo, recorre aos Portuguezes, ibid. prometteo entregar-lhes Surrate, e naó o pode conseguir, ibid. he obrigado a deixar Surrate, e a retirar-se á Corte de Cambaia, 108. he assacinado pelos emissarios de Chinguis-Caó, t. 4. 188.

Ceilao, Ilha do Occeano das Indias, sua descripção, t. 2. 269. repartida em nove Reinos, 271. he muito destruida, 273.

Ceitavaca, Cidade, e Reino da Ilha de Ceilao, abre as suas portas a Jorge de Castro, depois de desbaratar Madune, t. 3. 420. obrigada pela auzencia de Madune a abrir as suas portas ao Vice-Rei t. 4. 12.

Tom. IV.

CEMAÇADIN, (Coje) confidente de Azedecaó, trata com os Portuguezes a favor de Meale, t. 3. 293. retira-fe para Ca-nanor com os thefouros de Azedecaó, 294. citado pelo General para entregar este thesouro he suspeito, de nao restituir mais do que huma parte, 295. Intriga do General Martim Affonso de Souza, para o apanhar, ou o fazer assacinar, 296. procura accommodar os negocios entre os Portuguezes, e os habitantes de Cananor, t. 4. 78. he amigo dos Portuguezes, até á morte, ainda que estes se tivessem conjurado contra a sua vida 79.

CEMERI (Coje) falso amigo dos Portuguezes, sua traição, e suas consequencias, t.

1. 145. 146., e feg.

CERAME, pequeno fortim de Calecut, ganhado por Affonso d'Albuquerque, t. 2. pag. 8. Cerda, (Luis de La-) coroado Rei das Ca-

narias em Avinhao, t. 1. 22.

CERDA (Manoel de La.) he feito Gover-

nador de Goa, t. 2. 146.

CEREBIGE, General de Mahmud Rei de Malaca, fórma hum campo sobre o rio de Muar, t, 2. 257,

CERNICHE, (Denis) Capitao, condemnado a cortarem-lhe a cabeça, alcança o livrar-

se da pena de morte, t. 2. 95.

CE-

CERNICHE (Manoel) sua morte, t. 2. 413.
CHALLE, Fortaleza construida em Challe por
Nuno da Cunha, t. 3. 121. sitiada pelo
Samorim, t. 4. 200. soccorrida pelos cuidados do Vice-Rei ibid, entregue ao Samorim pelo Governador Jorge de Castro, 220.

CHAMPANEL, Cidade do Reino de Cambaia, abandonada por Sultao Badur, e toma-

da pelos Mogoles, t. 3. 145.

Chanoca, (Gaspar) enviado em Embaixada ao Rei de Narsinga, t. 2. 54.

CHATIGAN, porto do Reino de Bengala,

t. 2. 68.

Chatigan, Cidade do Reino de Bengala, t. 2. 268.

CHATUA, Cidade do Malabar, queimada por Simao de Mello Juzarte, t. 3. 67.

CHAUL, vá tentativa de Francisco Barreto para ahi construir huma nova Cidadella, t. 4. 64. sitiada em forma por Nizama-luco, 166. Consequencia e descripção d'este cerco, ibid, e seg.

CHEIRA-DINHEIRO, (Joaó Gomes) estabeleceo huma feitoria nas Maldivas, alli se comportou mal, e he assacinado com os

feus, t. 2. 275. 276.

CHERIFE d'Adem, filho d'aquelle que o Bacha Solimao fez morrer, senhorea-se d'-Adem, chama os Portuguezes para o soccorrerem sem que aprovoitassem, t. 4. 153. 154. 155.

Vii

Chichorro, (Aleixo de Souza) Official ve-Iho enviado ás Indias para servir de conselheiro a D. Constantino de Bragança, t. 4. 68.

CHINA, idéa abreviada do Imperio da Chi-na, t. 2. 277. os Portuguezes são ex-cluidos deste Imperio, e porque, r. 2. 279. e seg.

CHINA (Cutial) desbaratado por João D'-

Eça, e feito prezioneiro, t. 3. 61. China, Sentença cruel do Imperador da China, executada contra os presioneiros Portuguezes, t. 2. 362.

CHINEZES, Patroens de navios Chinezes, serviço que fazem a Diogo Lopes de Siqueira em Malaca, t. 2. 30.

CHINEZES, Patroens de navios Chineses achados em Malaca por Affonso d'Albuquerque, elogio delles 2. 278.

Chinguis-Cao, (filho de Madre Maluc) vem por cerco diante de Surrate para vingar a morte de seu pai , t. 4. 106. he obrigado a levantalo, e a fazer paz com Cedemecaó, ibid. torna fobre Surrate, ibid. faz assacinar Cedemecao, 108. ganha huma victoria a Itimiticao, 139. aspira ao Reino de Cambaia, ibid. finge accommodar-se com Itimiticao, e seus alliados, 141. concebe o designio de os fazer affacinar, e elle mesmo he affacinado, ibid, CHI-

DAS COIZAS NOTAVEIS. 309

CHITIGAN, fobrinho do Idalcao, conduz hum soccorro á Rainha de Garcopa, t. 4.

CHITOR, furor dos moradores da Cidade de Chitor, quando foi tomada por Sul-

tao Badur, t. 3. 144.

CHORCAM , Paraifo dos Indios , t. 1. 110. Christaos de S. Thomé, sua deputação a Vasco da Gama, mettem-se na protecção de Portugal, t. 1. 165.

CHRISTIANISMO, seu estabelecimento no Reino de Congo, t. 1. 62:, e seguintes. CHRISTIANISMO, seus progressos no novo

mundo, t. 3. 272. 405 424. 463. CID-ALLE, Mouro, serve de medianeiro da. paz entre o Vice-Rei, e Melic-Jaz, t. 1. 370. despachado por Melic-Saca ao Vice-Rei D. Vasco da Gama, faz a sua commissão junto do novo Vice-Rei seu successor, t. 3. 2. retira-se a Diu para hir dar conta, ibidem.

CINDE, (Reino de ) o Rei de Cinde pede soccorro ao Governador, falta á palavra. t. 4. 57. he castigado, e suas povoaço-

ens destruidas, ibidem.

· > j

CINTACORA, Praça do Zabaia, cauza ciume á Cidade d'Onor; he conservada pela prudencia do seu Governador, t. 1. 237. arruinada por Timoja, t. 2.46. restabelecida por Affonso d'Albuquerque, t. 2. 54.

CIR-

Circumcisao, antiga na Ethiopia, para am-

bos os sexos t. 2. 432. CLAUDIO, Imperador d'Abyssinia, e da alta Ethiopia, recebe na fua Corte Rodrigo de Lima, t. 2. 439. pompa desta audiencia, 441. retrato deste Principe, ibid. concede o que se lhe pede, ibid. empenha-se para accommodar as differenças de Rodrigo de Lima com os seus, 443. ordena hum grande luto sabendo a morte d'ElRei. D. Mangel. d'ElRei D. Manoel, 444. Despede Lima, 445. dezeja a alliança dos Portuguezes, e escreve huma carta ao Governador General, t. 3. 248. obteve delle hum foccorro condusido por Christovao da Gama, 250. não se pode unir a este General antes que o desbaratassem, t. 3. 259. afflige-se da morte d'elle, 261. dá huma Batalha a Grada Hamed, ganhou-a ajudado pelos Portugnezes; e preziona o filho de Grada Hamed, ibid. trata muito bem os Portuguezes que quizerao ficar nos feus Estados, 262. Faz grandes honras ao Padre André Oviedo Bispo de Heliopolis t. 4. 92. dá poucas esperanças da sua conversão, 93. he excommungado pelo Bispo, 93. he morto em huma

batalha, 95. CLEMENTE VI. (o Papa) coroa em Avinhao. Luiz de La-Cerda em Rei das Canarias,

T. I. 22.

CLEMBNIE VII. Papa, recebe em Bolonha. onde corou o Imperador. Carlos V. os Embaixadores do Imperador da Ethiopia, t. 2. 446.

Cochin , Cidade , Ilha , e Reino do Indostan, t. 1. 148. attacada, e tomada pelo Samorim. 181. destruida pelo mesmo, ibidem. tornada a tomar pelos Albuquer-ques t. 1. 184. forte fundado em Cochin

pelos mesmos, 185.

COCHIN, o Rei de Cochin he attacado pelo Samorim, he defendido pelos Portuguezes, e principalmente por Martim Affon-fo de Souza, t. 3. 180. attacado de no-vo a respeito do Principe de Bardelle, t. 3. 396. muitos attaques dados em Cochin pelos Naires confagrados ao Principe de Bardelle, t. 3. 398., e seg. o Rei de Cochin he morto por hum Naire con-fagrado ao Principe de Bardelle, t. 3. 399.

Codavas-Cao, toma presioneiro Martima Affonso de Melo depois do seu naufragio, e delle se serve utilmente para os seus

enteresses, t. 3. 63.

COELHO (Duarte) he enviado a Siam, t. 2. 260. he bem recebido pelo Rei de Pam, que he feito vassallo de Portugal, 2. 261.

Coelho (Gonçalo) sua viagem pouco fe-liz ao Brazil t. 1. 153.

COELHO (João) enviado á Corte de Ben-

gala, he detido prezioneiro por D. João da Silveira, posto em liberdade trabalha

em favor de Silveira, t. 2. 268.

COELHO (Nicolao) passa ás Indias com Vasco da Gama na sua primeira viagem, t. 1. 82. chega a Lisboa antes delle, t. 1.

Coelho (Nicolao) emviado em Embaixada ao Rei de Siam, por Affonso d'Al-

buquerque, t. 2. 119.

COELHO (Arias) aceita o Govervo da Fortaleza de Pacem, fitiada e abandonada

pelo Governador, t. 2. 364.

Coelho (Duarte) accompanha Martim Affonso de Mello á China, t. 2, 360. salvafe com trabalho em Malaca, assignala-se na tomada de Bintam, t. 3, 23, e 24.

Coelho (Joao) Vigario de Diu, enviado

COELHO (JOAÓ) Vigario de Diu, enviado por Mafcarenhas ao Governador General, fatisfez a fua commissão com muito valor, t. 3. 322. torna a Diu, e alli fe assignala animando as tropas t. 3. 334.

assignala animando as tropas t. 3. 334.

Coelho (Lourenço) perde á vida, e o feu navio em hum combate contra hum

Corsario Turco, t. 4. 41.

Cogerte-Cao, conserva prezioneiro o Idalcao Ibrahim, t. 3. 173. livra-o, ibidem. liga-se com Azedecao, t. 3. 174.

COJE-ATAR, Vede ATAR.

Coje-Bequi, amigo dos Portuguezes, t. 1.

145. confultado fobre o negocio de Ca-

lecut, t. 2. 4. Solicitado pelo Samorim, entremete-se nas paz sem effeito, t. 2. 419. sua morte, 421. sua tença ou pensão continuada a seus filhos, t. 2. 421., e 422.

Coje-qui, conselho que dá a Rodrigo Rebelo, t. 2. 127. sua morte e seu elogio,

132.

Colascar, (Tuám) Mouro de Malaca, entra na conspiração de Maxelis, t. 2. 201.

Colles, os Reis de Colles, e de Sarcette ligaó-fe para tomarem o forte d'Assarin, t. 4. 149. recusaó entrar na liga dos Principes Indios, t.

Colombo, (Christovao) descobre as Ilhas da America, t. 1. 73. aborda em Lisboa na sua volta, t. 1. 74. sua vaidade 75. pe-

rigos que alli corre, ibidem.

COLOMBO, e segundo alguns Columbo, principal Reino da Ilha de Ceilaó t. 2. 271. o Rei de Columbo trata com Lopo Soares d'Albergaria, concede o que elle lhe pede, arrepende-se, alli he obrigado, e constrangido depois a fazer-se tributario de Portugal, t. 2. 273. he sitiado por Raju, e livre, t. 4. 114.

Commercio das Indias pelo levante; como fe fazia antes do Descobrimento dos Por-

tuguezes, e por quem, t. 1. 335.

Comorin, (Cabo de) termina a peninsula do Indostan, t. 1. 116.

Conceição (Ilha da) por quem descoberta, t. 1. 150, ConConcessoens, feitas ao Infante D. Henrique pelos Reis de Portugal, t. 1. 15. pelos Papas, t. 1. 18.

Congo, seu descobrimento, t. 1. 59. progressos da sé neste Reino, 62. 63. revo-

lução a este respeito 67. 68.

Coqueiros, e Cocos, seu uzo, t. 2. 265. Coqueiros que nascem no fundo do mar das Maldivas, e seu fructo, t. 2. 264. Correa, (André) feitor de Calicut, t. 1.

144. sua má conducta, e sua morte, ibid.

e feg.

Correa, (Antonio) vai ao Reino de Pegu, foccorro que de passagem deo a Malaca; seu valor, t. 2. 282. prosegue sua derrota, e chega ao porto de Martaban, 283. saz alliança com o Rei de Pegu, ibidem. dólo de Correa no juramento que saz, 284. seu arrependimento, ibidem, torna a Malaca com novo soccorro de viveres, ibidem. commanda com Mello hum partido contra Mahmud, que elle expulsa do seu posto sobre o rio Muar, 285.

Correa (Ayres, ou Aries, Irmao d'Antonio) he ferido na acçao contra Mocrin,

t. 2. 331. sua morte, t. 2. 335.

CORREA, (Antonio, irmão de Ayres Correa) commanda na expedição feita contra Mocrin Rei de Lasah, torna a tomar as Ilhas de Baharem, e d'El-Catif, t. 2.

330.

330., e seg. he chamado para o emprego

de Fernando de Beja, 2. 339. Correa, (Diogo) he morto no attaque de Benastarin, 2. 175.

CORREA, (Fernando) Feitor de Cochin, sua avareza causa a guerra, t. 1. 190.

CORREA, (Antonio) Briga com Aga-Mah-mud, t. 2. 343. soccorre Pedro Vaz attacado em hum Fortim, 344. faz cortar a cabeça aos enviados d'hum Mouro de Chaul que era traidor, ibid. he rendido por D. Luis de Menezes, e parte com feu tio Sequeira para Portugal, ibidem. Correa, (Bartholomeo) assignala-se no Cer-

co de Diu, t. 3. 333.

CORREA, (Martim) saquea a Cidade de Ma-

riac, t. 2. 392.

CORREA, (Martim) dá foccorro á fortaleza de Pacem, t. 2. 364. foccorre Martim Affonso de Mello Jusarte, t. 2. 388.

Cortereal, (Gaspar de) descobre a America da parte do Norte, t. 1. 154. ahi torna, e morre com Miguel seu Irmao

na sua segunda viagem, t. 1. 155.

Cortez, (Fernando) envia dous navios da nova Espanha ás Molucas, t. 3. 167. successo destes dous navios, ibid. 168.

Corvinel, (Francisco) he eleito seitor em Goa por Assonso d'Albuquerque, t. 2.

Costa, (Joaó da) cruza sobre a Costa do

Malabar, e humilha o Rei de Tolar, e

o Samorin, t. 4. 224.

Costume estabelecido em Portugal de fazer dar conta aos Governadores voltando das

Indias , t. 2. 259.

Cota, Reino da Ilha de Ceilao. Rei de Cotta alliado dos Portuguezes, he foccorrido por Affonso de Mello, t. 3. 61. he foccorrido contra Madune Pandar seu irmao, e as tropas do Samorim por Martim Affonso de Souza, 184. depois por Miguel Ferreira, 237. pede soccorro a Jorge Cabral, 393. faz quanto pode para desviar Antonio Monis Barreto de hir a Candé, 413. sitiado em Cota he livre por Jorge de Castro, desbarata Madune, tira-lhe a sua Capital, e reconcilia-se com este persido, 420. recebe Castro em sua caza depois de estar destruido, 423. re-cebe no seu Palacio o Vice-Rei D. Affonso de Noronha na sua chegada ás Indias, e lhe pede sua protecção contra seu irmão sempre rebelde, t. 4. 6. vai ver o exercito formado contra Madune, e he morto por huma mao incerta, ib. 9. tinha enviado a Portugal huma estatua do Principe seu herdeiro, e huma Coroa para fazer a Ceremonia da sua coroação; ibidem 10.

Cota, o Rei de Cota faz hum engano ao Rei de Pegú que lhe pede fua filha para Cazar, r. 4. 126.

Cota, dous filhos do Rei de Cota, pasfao ás Indias para obrigarem o Governador General aos ajudar a conquistarem o Reino de Candé, e de Jasanapatan, t. 3. 412. morrem em Goa de Bexigas, t. 3. 418.

Cota, Dramabella Rei de Cota sobrinho do Rei defunto, e filho de Tribuli Pan-dar, coroado em Lisboa em vida de seu tio, que tinha mandado huma estatua para o representar, he successor ao thro-no, t. 4. 10. obriga o Vice-Rei D. Asfonso de Noronha a hir em seu soccorro, ibid. maneira indigna com que he tratado, ibid. 10., e pelos Governadores da Ilha de Ceilao, ibid. Justiça que lhe faz El-Rei de Portugal, ibid. 20. Ordens d'El-Rei de Portugal mal executadas sobre isto, ibid. obriga Raju a levantar o sitio

de Cota, ibid. 125. Cota, Rainha Mai, espoza de Tribuli Pandar, livra-o da prizao, e lhe apron-

ta hum exercito, t. 4. 17.

COTA, Rainha velha de Cota Avô do Rei Dramabelle, impede o effeito do tratado feito em prejuizo de seu neto por Tribu-

li Pandar, e Madune, t. 4. 19.

Cotamalue, hum dos Tyranos que se sublevarao, e fizerao soberanias dos seus Governos no Reino de Decao, t. 3. 171. suspeito de ter dado veneno ao Idalcão

Ismael, he sitiado por elle em Golconda, 172. faz cortar as orelhas a perto de dez mil dos vassallos do Idalcao presioneiros, e porque, ibidem. liga-se com o Idalcao e Nizamaluc, contra o Rei de Narsinga, e consegue com elles destruir o seu Imperio t. 3. 137.

Cotias, pequenos bateis, t. 2. 64.

COVILHAM, (Pedro da) enviado para descubrir os Estados do Preste João, t. 1. 54. suas viagens, ibid. e seguintes. envia o seu Itinerario a EsRei de Portugal, 55. chega á Corte da Ethiopia, e alli he accreditado, 56. Consolação que teve de ver os Portuguezes chegados á Corte do

Imperador da Ethiopia, t. 2. 442.

Coulan, Cidade, e Reino do Indostan, o Rei de Coulan se alliou com os Portuguezes, t. 1. 149. renova a alliança com Affonso d'Albuquerque, 189. descripção da Cidade de Coulan, ibid. alliança perturbada por culpa de feitor Portuguez t. 1. 246. Sedição executada nesta occasião, ibid. punida por D. Lourenço d'Almeida, t. 1. 249. o Rei de Coulan, he infultado por Martim Affonso de Souza que era Governador General, pilhou hum dos seus Pagodes, recebe d'isto satisfação por ordem da Corte de Portugal, t. 3. 290. 291.

Coulette, he tomada por D. Henrique de

Menezes, t. 3. 408. 409.

Coutinho, (Fernando) grande Marechal de Portugual; chega ás Índias com huma frota, t. 1. 372. Livra Affonso de Albuquerque da sua prizao, e o faz reconhecer Governador, ibidem. em yaó trabalha a reconcilialo com o Vice-Rei, 373. motivos de sua viagem t. 2. 2. sua proposição a Affonso d'Albuquerque, t. 2. 3. sua empreza sobre Calecut, e sua má conduta, sua paixao contra Albuquerque, sua morte, t. 2. 6., e feg.

Coutinho, (Lourenço) sua fraqueza, t. 2.

314.

Coutinho, (Leonel) emviado em qualidade de trombeta a Magadaxo, t. 1. 292. emviado ao Rei d'Onor, t. 2. 40. sua mor-

te, t. 2. 12.

Coutinho, (Luis) dá occasiao ao Patrao da fua Chalupa de falvar os cinco Campioens que se assinalarao no sitio de Goa,

t. 2.75.76. Coutingo, (Vaz Fernando) fere o Elefante em que hia Mahmud Rei de Malaca,

t. 2. 104.

Coutinho, (Fernando de Souza) he morto em hum combate contra os Malaba-

res, t. 4. 200.

COUTINHO, (D. Francisco) Conde do Rodondo Vice-Rei, seu caracter, t. 4. 109. poem duas frotas no mar para o estreito da Meca, 110. obriga o Samorim a conter as suas frotas, e assignar a paz, 111; Castiga este Principe infractor da paz,

113. morre de morte subita, 115.

COUTINHO, (D. Garcia) Governador de Ormuz, dá aviso da sua situação ao Governador General depois do Incendio d'Ormuz, t. 2. 348. entende-se com o Rei d'Ormuz no tempo da Guerra, t. 2. 351. feu naufragio, e sua morte 357.
Coutinho, (Gilles) he sepultado nas ruinas

de huma mina no segundo cerco de Diu,

t. 3. 333.

Coutinho, (D. Gonçalo) primo de D. Garcia, vai vender parte das suas provizoens ao Rei d'Ormuz, que levava para a Cidadella de Ormuz, t. 2. 351.

Coutinho, (Lopo de Souza) salta na susta de Sultao Badur, combate com valor,

e falva-se a nado, t. 3. 194.

COUTINHO, (Manoel) commandante na costa da pescaria, he restabelecida por Gil Fernandes de Carvalho, t. 4. 41.

COUTINHO, (Miguel Rodriguez) destroe as

terras do Idalcão, t. 4. 55.

COUTINHO, (Thomaz de Souza) affignala-

se em Cananor, t. 4. 120.

CRANGANOR, Cidade do Indostan, sua descripção, he queimada por Lopo Soares d'Alvarenga, t. 1. 224

CRAVO, arvore Cravo, e sua descripção,

t. 2. 374.

CRE-

CREMENTINA (Rainha de Chitor) recebe Badur fugitivo, t. 3. 15. ajuda-o a lubir ao Throno de seus pais, t. 3. 137. sustenta em seu favor a guerra contra os Mogoles, ibid. Badur The paga com ingratidaó, faz o Reino de Chitor tributario, e retem hum dos seus filhos por penhor, ibid. he citada por Badur para enviar o Sanga seu Filho à guerra contra os Mogoles, conforme o tratado feito entrelles. 139. usa de dissimulação para tirar o filho que tinha em poder de Badur, e o consegue, 140. faz o feu tratado com oRei dos Mogoles, ibid. sustenta o cerco de Chitor, 141. e foge para os Mogoles 144.

CRIMINAL (Antonio ) Jesuita, he o primeiro da fua companhia que derramou o seu sangue por Jesu-Christo nas Indias, t. 3. 406. Noticia da fua morte dada ao

Papa, 410.

Criminozos, são entregues aos Navegantes para tentarem os descubrimentos, e serem expostos nas novas terras, t. 1. 98.

Causados, moeda feita por D. Affonso V. do primeiro ouro trazido d'Affrica,

e porque assim chamada. t. 1. 26.

CRUZ (Santa Cruz) primeiro nome da terra do Brazil, t. 1. 137.

Cruzes arvoradas pelos primeiros Navegadores, t. 1. 34.

CUAMA, Rio. t. 1. 275. Tom. IV.

Cubo, Ministro de Dairi, faz-se Imperador do Japao, e usurpa toda a Auctoridade fobre o temporal, t. 3. 443. Cufe-Condal, (Melic) trahio Albuquer-

que depois da entrega de Goa, t. 2. 62.

he punido, 65.

Cufe-Curgi, (Melic) comanda os Rumes em Goa depois da morte do Sabaia, t. 2. 42. e seguintes. emprehende defender o forte de Pangin, ali he ferido, e torna a entrar na Cidade, 49. Sahe de Goa depois da tomada da praça, e se junta ao Ídalcao, 51. comanda hum corpo de 2000. homens no passo de Gondalin, ou Candolin, t. 2. 63.

Cuf-Hamed, Governador d'Alexandria do Egipto, comanda a Artelharia no primeiro cerco de Diu, debaixo das ordens de

Solimao Bacha, t. 3. 214.

CUFOLARIN, OU Sufolarin, vede Azede-

CAÓ.

CUFOLARIN, ou Sufolarin, comanda hum corpo de 2 8000. homens pelo Idalcão, e força a passagem de Benastarin, t. 2. 63. vem diante da pequena frota de Antonio de Noronha, e he desbaratado, 74. 75. junta-se a Ancostam com hum reforso de tropas para attacar Goa, t. 2. 254.

CURIATE, Cidade do Reino d'Ormus, saqueada por Affonso d'Albuquerque t. 1. 208. CuCutial, General do Samorin, he desbaratado em Panane pelo Vice-Rei e Trittao

da Cunha, t. 1. 300, e 301.

Cutial, sobrinho de Catiproca, he seito presioneiro conduzido a Goa e envenenado por ordem do Vice-Rei, t. 4. 195.

CUTIAL de Tanor, he desbarado por Lopo

Vaz de Sampayo, t. 3. 67.

Cutial Corfario, he desbaratado por Christovao de Souza, t. 2. 403. e por Jorge de Mello, 404.

### D

Dabut, Cidade da dependencia do Idalcao, faqueada pelo Vice-Rei D. Francisco de Almeida; temeridade do seu Governador punida, t. 1. 363. a crueldade que os Portuguezes ali executárao passa em proverbio, 364.

DAIRI, Monarca foberano do Japao no temporal e no espiritual, t. 3. 443. reduzido sómente ao espiritual por Cubo hum dos seus primeiros Ministros, ibidem.

DALACA (Ilha do Mar Roxo) sujeita

por Heitor da Silveira t. 2. 425.

Damao, montanha da Ethiopia ou da Abbyslinia, sua descripção e sua singularidade, t. 3. 253.

Damao ( a Cidade de ) he abandonada ao approche de Nuno da Cunha, t. 3. 109.

X ii

fua fortaleza tomada e arrazada por Martim Affonso de Sousa 135. Cedida aos Portuguezes pela Corte de Cambaia, t. 4. 72. tomado aos Abexins ou Abbyssinos pelo Vice-Rei D. Constantino de Bragança, ibid. 74. Cidadella construida em Damão por este Principe, ibid. 76. exposta a novos perigos da parte dos Abexins, posta em desconsiança pelas correrias das tropas de Nizamaluco 199. e por Hecbar Rei dos Mogoles seito senhor do Reino de Cambaia, 212.

Damas portuguezas, seu valor nos dous cercos de Diu, t. 3. 217. 327. generosidade das Damas de Goa e de Chaul para com D. Joaó de Castro, 338. 359. fraqueza

das de Challe, t. 4. 220.

David, Imperador de Ethiopia na tutella

de sua Mai Elena, t. 2. 297.

DAVID, Rei d'Ethiopia, titulos que elle

toma, t. 2. 431.

DAUD, (Mir) Rei da Thebaida he inforcado por ordem de Solimao, Bacha do Cairo, t. 3. 203.

Dedicados entre os Indios, o que seja, t.
1. 114. Entre os Mouros, t. 1. 301.

Decan, Reino do Indostan, t. 1. 108.

Decan, (Duarte) Governador na Ilha de
Ceilaó, retem presioneiro Tribuli Pandar
sogro do Rei, t. 4. 16. redobra os seus
ferros, he indignado contra os Missionarios

rios que tinhao baptifado este Principe 17. he obrigado a conceder-lhe a paz, 18. tiranisa o Rei de Cota pelas suas vexações, e entende-se com Madune seu inimigo, he corrompido pelos seus prezeninimigo, he corrompido pelos feus prezentes, ibid. vai governar ás Molucas, t.
3. 429. feu caracter, ibid. prefiona o
Rei Aeiro com fua tia e feu irmao, e
os faz envenerar, ibid. he cauza do Martyrio do Padre Affonso de Castro, 430.
he prezo pelos Portuguezes e metido nos
mesmos ferros em que tinha Elrey, 431.
Deça (Francisco) commanda a frota enviada contra os Achaens por Simao de
Melo feu tio, e pelos confelhos de S.
Francisco Xavier, sua victoria, t. 3. 367.
Deça (Joao) cunhado de Lopo vaz de
Sampaio, he provido do governo de Ca-

Sampaio, he provido do governo de Cananor, t. 3. 59. cruza com felicidade fobre a costa do Malabar, 61. queima a Cidade de Mangalor, e desbarata China-Cutial, ibid. vem faudar Nuno da Cu-nha, em nome de Lopo Vaz de Sam-

paio. 79.
DEÇA (Vaz) comandante de Cochim, oppoe-se á leitura das cartas de successão,

t. 3. 28.

Delli, Reyno da India t. 1. 108. Devisa do Infante D. Henrique, t. 1. pag. 6.

Dias (Bartholomeu) seus descubrimentos

até o cabo da boa esperança, t. 1. 57. 58. seu Naufragio e sua morte, t. 1.

DIAS (Ruy) convencido de intriga amorofa com as filhas dos Mouros guardadas por Affonso d'Albuquerque, he condemnado á forca, e executado a pezar da fedição que se fez a este respeito, t. 2.

Diu, Ilha e Cidade, no Reino de Cambaia, he dada a Melic Jaz, e fortificada por elle, t. 1. 341.342. esforços dos Portuguezes para ali fundarem huma Cidadella t. 2. 200. 322. victoria conseguida por D. Francisco d'Almeida no porto de Div, t. 1. 370. he inutilmente attacada por Nuno da Cunha, t. 3. 113. Fortale-za construida em Diu, 150. primeiro cerco de Diu, 206. segundo cerco de Diu, 298. e seguintes. Fortaleza reedificada 357.

DJFAR, Cidade da costa d'Affrica no mar roxo, he saqueada por Heitor da Silveira, t. 2. 425.

DRAMABELLA, vede COTA. DUARTE (D.) Rei de Portugal, favorece o Infante D. Henrique seu Irmao. Concessoés que lhe fez, t. 1. 15. e seguintes.

## E

EIRAS, (Joao d') hum dos Campioes que fe affignalárao em Goa, afoga-fe pela fua excessiva precipitação, t. 2. 76.

ELAL, (Cid) commandante em Diu por

Abixcao, defende vigorosamente a Cidade contra hum attaque repentino dos Portuguezes, t. 4. 45.

ELEONOR, vede LEONOR, t. 1. 66.70.

ELEPHANTE, enviado a Portugal, he con-duzido a Roma ao Papa, a quem ElRei D. Manoel fez presente delle, t. 2. 230, 231.

ENERMALUC, filho ou genro de Noricao, entra na conjuração contra o Idalcão na esperança de lhe succeder, t. 4. 188.

ESPANHOL, valor de hum moço Espanhol, e acção fingular de valor, no primeiro cer-

co de Diu, t. 3. 216.

ETHIOPIA Oriental ou Abyssinia, sua descripção, costumes dos seus habitadores, e Religiao, t. 2. 429. e feguintes. Evora (Pedro d') t. 1. 36.

## F

FALCAO (João) muda o objecto do seu Duelo, e distingue-se no attaque das linhas dos inimigos no cerco de Diu, fua FALmorte, t. 3. 350.

Falicaó (Luiz ) Governador de Diu, he

ailacinado, t. 3. 389.

FALTIRO (Mathematico Portuguez) passa á Corte de Castella com Magalhens, e sustenta o direito que os Reis de Castella tem sobre as Molucas, t. 2. 380.

Faria, (Manoel de) justificado sobre o que conta a respeito do Padre Mancla-

ros Jesuita, t. 4. 231

Faria (Pedro de) tem bloqueados alguns paráos inimigos, t. 3. 3. transportado do Governo de Goa para o de Malaca, t. 3. 90. recuza ao Rei de Auru os soccorros que elle lhe pedia, ibid. he enganado pelo Rei d'Achen ibid. e seguintes. he rendido por Garcia de Sá, 91. faz abortar o projecto de estabelecer Meale-Caó no

throno de seus pais, 293.

FARRATECAO, General de Nizamaluc occupa hum outeiro perto de Chaul para construir huma Cidadella, onde os Portuguezes queriao construir huma t. 4. 64. destroc com isso o dezignio dos Portuguezes ibid. forma o cerco destronte de Chaul, e toma algumas cousas por força, 170. recebe plenos poderes de Nizamaluc para tratar da paz, estes lhe sao revogados, e he posto em prizao. 192.

revogados, e he posto em prizao. 192. Fe' (Paulo de Santa Fé Japonez) vai expressamente as Indias para conhecer S. Francisco Xavier t. 3. 447. faz-se Chris. tao com dous dos seus criados ibid. segue o Santo Xavier ao Japao, recebe-o na fua caza, procura-lhe cabimento com o Rei, e o ajuda no seu exercicio Apostolico 448.

FERREIRA (Nicolao) Siciliano arrenegado, enviado a Portugal por Embaixador do Rei d'Ormus t. 2. 250. converteo-se, ibid. persuade a ElRei D. Manoel que se fizesse Rei d'Ormus, ibid. reconduzido ás Indias faz determinar o conselho de Guerra á empreza d'Ormus, antes que a huma nova expedição fobre Adem, ibidem.

FERREIRA, (Pedro) feitor em Quiloa t. 1.

FERREIRA (Miguel) enviado contra Madune Pandar, obriga-o a mandar-lhe as cabeças de Pate e de Cunhal Marcar, t. 3.

237.

FERREIRA (Simao) conclue a paz com fultao Badur, e alcança hum lugar para huma Fortaleza em Diu t. 3. 148. he despachado por Nuno da Cunha para trazer noticias a Portugal, 152.

Fernandes (Manoel) Feitor em Sofala, cor-

ta a cabeça ao cheque t. 1. 283.

FERNANDO o Catholico, envia Embaixadores a Portugal para sustentar os Direitos de Castella, tocante aos descobrimentos de Christovao Colombo. t. 1. 76. Bom dicto d'ElRei D. Joao II. sobre o caracter destes Embaixadores, ibidem.

Fernando (D.) Principe de Portugal fo-brinho do Infante D. Henrique, e ado-ptado por elle, empenha-se em adiantar os descubrimentos, t. 1. 31. Fernandes (Antonio) Portuguez arrenega-do, conduz huma frota do Sabaia para

embarassar que se levantasse a Fortaleza

de Anchediva, t. 1. 257.

FERNANDES, (Federico) feito Cavaleiro por Affonso de Albuquerque por entrar primeiro na Cidade no attaque de Goa, t. 2. 90.

Fernandes, (Gaspar) sua morte, t. 2. 314. Fernandes, (Rui) enviado por Sequeira Embaixador a Corte de Cambaya, t. 2.

327-

Fernandes, (Thomás) Engenheiro, fez hum grande serviço no sitio de Cananor, t. 1.

264.

Fernandes, (Anna) seu valor conhecido no primeiro cerco de Diu, t. 3. 218.

Fernandes, (Antonio) apelidado de Challe, Malabar de nação, expulsa os inimigos de Onor, t. 4. 198. seu elogio, 199. dá socjorro á Fortaleza de Challe. 201. sua morte, e as honras que lhe fizerão, t. 4. 211.

FERNANDES, (João) Jesuita companheiro de S. Francisco Xavier no Japão, t. 3. 449. dá bellos exemplos da sua paciencia, 451.

FER-

Fernandes, (Isabel) affignala-se no segundo cerco de Diu, t. 3. 328.

Fidalgo, (João) mandado por Albuquerque

ao attaque de Adem, t. 2. 187.

FIGUEIRA, (Henrique de) despojado do governo de Coulão por Lopo Vaz de Sampaio, por se ter declarado a favor de Pedro Mascarenhas, t. 3. 34.

Figueira, (Luiz de) combate com valor contra Zafar, e he morto, t. 4. 23.

FIGUEIREDO, (Christováo de) trata com Azedecão em nome do Governador, t. 3. 176.

FIRANDO, Cidade do Reino do Japão, t.32

448.

FLOR de noz noscada, o que he. t. 2.374.

FOGAÇA, (Francisco) he envestido pelos inimigos, e he vencido pelo numero delles com Manoel de Berredo, t. 2.367.

Fonceca, (Duarte da) enviado por Da Henrique para levar foccorro à Fortaleza de Calicut, he embarassado pelas calmarias, torna a Goa para pedir hum soccorro mais

consideravel, t. 2. 412.

Fonceca, (Joaó da) affignala-se no primeiro cerco de Diu, t. 3. 216. acompanha Christovaó da Gama a Ethiopia, e comanda hum corpo do Destacamento. 250.

FONCECA, (Vicente da) enviado por D.

Jorge de Menezes contra D. Garcia Henriques ás Ilhas de Banda, tira o seu nariques ás Ilhas de Banda, tira o feu navio, t. 3. 50. excita perturbações nas Molucas, e he prezo, 95. he autor da Conjuração contra o Governador Gonçalo Pereira, ibid. he eleito pelos fectarios depois do affacinio de Gonçalo Pereira 98. envia Braz Pereira irmaó de Gonçalo, carregado de ferros ao Governador Geral, ibid. reforça as guardas ao Rei de Ternate presioneiro, ibid. liga-se com Pate sarangue para o dethronar 99. persegue-o nas montanhas, ibid. faz eleger Tabarija seu irmaó em lugar delle ibid. segue o Princepe detronado com maó armada até Tidor, aonde leva dissolação, 100. entra em suror quando teve noticia 100. entra em furor quando teve noticia de lhe terem assacinado hum dos seus filhos naturaes, ibid. faz-se senhor da Rainha Mái e a obriga a cazar com Pate sarangue, obriga o novo Rey a cazar com a mulher de seu irmao ibid. he aterrado pelo horror dos seus crimes 101. he rendido por Tristao de Ataide que o remete a Goa carregado de ferros, 102.

FORTALEZAS, fundadas pelos Portuguezes nas Ilhas d'Arguin, t. 1. 29. em S. Jorge da Mina 35. em Moçambique 156. em Cochim 185. em Anchediva, 232. em fofala 279. em Ormus 320. em Ceilaó DAS COIZAS NOTAVEIS. 333

t. 2. 273. em Chaul 335. em Coulao

257.

Franceses, os Francezes faó os primeiros que descubriraó a America como escreve Odorico Raynaldi nos seus annaes, t. 1.8.

Francezes, (Armadores Francezes) feus corfos fobre os Portuguezes t. 3. 464. Regulamentos feitos a este respeito entre a Corte de França e a de Portugal

465.

Francezes calvinistas, estabelecerao-se no Brazil debaixo da protecção do Almirante de Coligni, e a conducta do Marques de Villegagnon t. 3. 366. máo exito da sua empreza 467.

Francezes, Corsarios Calvinistas attacaó a esquadra de Luiz Fernandes de Vasconcellos, e o mataó a elle, e a 40. Jesuitas que hiaó ao Brazil, na conducta do Padre Ignacio de Azevedo, t. 4. 182.

Francezes, Official Francez enviado as Indias por ElRei de Portugal para levar ordens, morre sobre a Ilha de Madagas-

car, t. 3. 32.

Francezes, Official Francez, livra-se das prisoens de Cande para avisar D. Jorge de Castro da traição do Rei de Cande t. 3. 422.

Franciscano (o Custodio dos Franciscanos) affignala-se no segundo cerco de Diu t. 3. 352.

Franciscanos (Religiosos de S. Francisco) estabelecidos em Goa t. 3. 273. na Ilha de Ceilaó 405. saó presos pelo Rei de Cande, e entregues á perseguição de seu silho 418. aconselhaó a este que recorresse ao Governador General contra seu pai 419. baptizaó Triboli Pandar sogro do Rei de Cota, e o sazem escapar da soa prizaó t. 4. 17. penetraó na China, che 3. ó a Cantaó, e tornaó a Macáo 224.

Francisco primeiro Rei de França, manda a Portugal para pedir o retrato de Antonio da Silveira de Menezes, que tinha fostentado o primeiro cerco de Diu 1.3. 225.

Francuis, nomes dos Portuguezes, nas Indias t. 1. 344.

Francuiscaó, ou fantiago, escravo de hum marinheiro Portuguez, insinua-se na graça de Badur, e comanda hum corpo de Francezes e Portuguezes, t. 3. 141. acompanha Badur na guerra contra a Rainha de Chitor e contra os Mogoles, ibid. e seguintes. Segue este Principe na vizita que faz a Nuno da Cunha. 192. aviza-o que lhe sazem traição e se desende com valor 194. he morto pelos Portuguezes querendo-se salvar a nado. ibidem.

FREIRE, (Bernardino) trata mal o Embaixador Matheus, he metido em ferros, e transportado para as prizoens de Lis-

boa t. 2. 299.

FRAN-

FREIRE, (Antonio) comanda no Baffiaó da porta velha no II. cerco de Diu, t. 3. 307. comanda na Cidadella em quanto dura o attaque das linhas, 384. expulía Rumecaó 351.

FREITAS, (Alvaro de ) hum dos Descobri-

dores do Infante, t. 1. 20.

Freitas, (Jordaó de) conduz a Malaca o Rei Tabarija, trabalha na conversaó deste Principe que se saz Christaó, t. 3. 287. succede a D. Jorge de Castro no Governo das Molucas, ibid. toma posse das Molucas em nome d'ElRei de Portugal quando sabe da morte de Tabarija, em virtude do testamento deste 288. embaraça-se com o Rei Aeiro, e o envia pressoneiro a Goa, ibid. torna Governar as Molucas pela segunda vez onde se embarassa fempre com o Rei. 428.

Fugirivo, falso aviso de hum sugitivo espia de Rumecao he causa da morte de muitos valerosos, sepultados no bastiao

de S. Joao t. 3. 331. e seguintes.

#### G

GA (Tristaó de ) enviado por Nuno da Cunha á Corte do Sultaó Badur, onde naó conclue nada. t. 3. 140.

GAFANHOTOS deitados por acazo na Fortaleza de Cananor, onde servem de sustento e de remedio. t. 1. 268. GAL- GALLA, parte da Ilha de Ceilao, t. 2. 266.

GALLES, povos da Ethiopa indepententes e

feroces, t. 2. 433. Galvao ( Duarte ) nomeado Embaixador á corte da Ethiopia t. 2. 300. morre na Ilha de Camarao, seu elogio. ibid.

Galvao ( Jorge ) filho de Duarte seu naufragio visto em espirito por seu Pay mo-

ribundo ibid.

GALVAÓ, (Antonio) Filho de Duarte, impede que Garcia de Sá abandone Baçaim t. 3. 156. Nuno da Cunha lhe faz a honra de lhe fazer deitar a primeira pedra da Fortaleza d'esta Cidade, ibid. he enviado pelo mesmo Governador ás Molucas ibid. enganos que lhe tazem os Ministros do Rey que o deviao equipar em Cochim 157. faz derrota por Malaca, e pela Ilha de Borneo 148. sua conducta a respeito de Tristao de Ataide seu predecessor, ibid. faz offerecer a paz ans Reys alliados, 160. vai attacallos e obrigallos em Tidor, 162. obriga-os a requerer a paz que tinhaó reculado, 164. feus cuidados pelo bem desta colonia, e o estabelecimento da Religiao, ibid. ganha o affecto dos povos, ibid. procede bem a respeito dos Castelhanos que lhe forao entregues pelos de Tidor, 168. estabelecimento de hum Seminario para a educação da mocidade 1-0. Os Ilheos fazem huma deputação a ÉlRey de Portugal e ao Governador das Indias, a fim de requererem a fua prorogação tendo recufado fer Rey delles. ibid. volta para Portugal, onde he mal recompensado fua mor-

te, 331. e seguintes.

GALVAÓ, (Simaó de Souza) parte para as Ilhas de Sunda, acompanha Mascarenhas no attaque de Bintam t. 3. 20. Nomeado para ir por Governador para as Molucas, he attacado no porto de Achen, deffende-fe com muito valor, e he morto 576 e seguintes.

GAMA, (Ayres da) irmao do Almirante comanda hum navio da esquadra de D. Garcia de Noronha, e faz huma viagem com muita prontidao t. 2. 143. e se-

guintes.

GAMA, (Estevao da) primo de Vasco da Gama; parte com elle para as Indias comandando huma esquadra na sua segunda viagem, t. 1.

156.

GAMA, (Vasco da) comanda a primeira frota que ElRei D. Manoel manda ás Indias t. 1. 82. Piedade com que se dispoem a esta viagem, 84. sua derrota até ao cabo de boa esperança 85. e seguintes. dobra este famozo cabo, 88. vai a muitos lugares, a Moçambique a Mombaça, e Melinde, 92. e seguintes. perigo que

que reve em Mombaça, 100. o bom tratamento que recebe do Rei de Melinde 101. Noticias que adquire para aperfei-çoar a navegação 104. chega a Calicut, 106. sua recepção 119. vê as suas esperanças perdidas e porque 127. perigos que corre em Anchediva para onde se retira 130. 236. Livra-se delles com destreza ibid. Volta para Portugal 130. sua derrota ibid. sua piedade antes de entrar em Lisboa 131. honras e graças que recebe d'ElRci 132. he feito Almirante dos Mares das Indias ibid. fua II. viagem ás Indias 156. faz tributario de Portugal Ibrahim Rei de Quiloa 157. tomou Meris huma das embarcações do Calife, sua crueldade nesta occasiao, 158. crueldade que uzou com os Indios de Calicut 159. seu tratado com os Reis de Cochim e Cananor 162. perigo que corre com o Camorim 165. recebe enviados dos Christaos de S. Thomé ibid. consegue algumas ventagens sobre o Çamorim, 169. torna para Portugal 170. torna ás Indias por Vice-Rei t. 2. 393. relação e singularidade da sua viagem ibid. e seguintes, sua morte e seu elogio 397 e seguintes, seu corpo he transferido para Portugal onde recebe

grandes honras. 398.

GAMA, (Paulo da) irmao de Vasco, passa as Indias com elle na sua primeira via-

gem t. 1. 82. seu disgosto a respeito de Vasco ser obrigado a aprezentar-se ao Camorim 119. morre na Ilha terceira, 131.

Gama, (Christovao da) filho de D. Estevao e neto do Almirante, enviado por seu Irmao a Cochim para expedir a frota de transporte t. 3. 244. seu elogio, ibid. faz entrar na razao o Arel de Porca, e hum Caimale vizinho ibid. he feito Gehum Caimale vizinho ibid. he feito General do soccorro que D. Estevas seu irmas dá ao Imperador da Ethiopia 250. distribue o seu pequeno exercito em diversos corpos. ibid. poem-se em marcha para se unir ao Imperador ibid. chega a Cidade de Baroa 251. saz rogar a Imperatriz para vir ao campo, e envia hum destacamento para a conduzir 254. recebe-a no seu campo 255. poem-se em marcha, e faz-se senhor da montanha de Canette 256. consegue huma victoria contra Grada Hamed 257. retira-se para a Cidade de Offar 258. toma huma montanha de que o inimigo se tinha apoderado ibida he desbaratado por Grada-Hamed, pressionado e posto á morte, sua constancia e seu elogio 260. e seguintes. tido por Martir pelos Portuguezes ibid. tir pelos Portuguezes ibid.

GAMA, (D. Estevas da) filho do Almirante feito Governador de Malaca, vinga a morte de seu Irmas Paulo, e alcança huma grande victoria contra Aladin t. 3.

Y ii

186. torna a Cochin com o intento de se embarcar para Portugal 240. acha-se nomeado nas successos para succeder a D. Garcia de Noronha depois de Martim Affonso de souza, e the succede na auzencia deste ibid. faz inventario dos seus bens 241. remedea as dezordens dos Portuguezes, e principalmente da Nobreza 242. trabalha em reformar o estado das Indias ibid. e seguintes. faz diversas expediçoés 244. e seguintes. dispoem-se elle mesmo para a do mar Roxo 246. Falta essencial que commete nesta empreza ibid. vizita os portos do mar Roxo e chega muito tarde a Suez 247. faz alguns Cavalleiros em Toro ibid. chega ao porto de Maçua 248. he procurado pelos Abexins, e recebe as cartas do Imperador ibid. concede o soccorro que lhe pedem, faz seu Irmao Christovao General, e parte para as Indias 250. experimenta na fua derrota huma grande tempestade 264. tra-ta com os Embaixadores da Persia, do Çamorim, do Rei de Cambaia, e acomoda as differenças que sobrevierao na sua auzencia entre Nizamaluc e os Portuguezes ibid. e seguintes. he rendido por Martim Affonso de Souza 268, conducta indigna de Souza a respeito delle 269. e feguintes, embarassafe com elle 270, parte para Portugal, he bem recebido na Corte ibid.

ibid. fua disgraça por ter recusado hum partido que ElRei lhe offereceo, retirafe para Veneza e torna para Portugal por conselho do Imperador Carlos V. ibid.

GAMA, (Lopo da) suas desavenças com D.

Rodrigo de Lima tom. 2. 443.

GAMA, (Paulo da) filho do Almirante, he morto no attaque da Cidade de Jor. t. 3. 186.

GAMBEA Rio de Affrica t. 1. 42.

GARCOPA (Rainha de) intenta inutilmente fazer-se Senhora de Onor t. 4. 198.

Gaspar, (D. Gaspar Conego de Lisboa) nomeado Arcebispo de Goa t. 4. 88. oppoem-se aos intentos do Vice-Rei D. Luis de Attaide, e lhe saz notificar huma protestação 175. e seguintes. he reprehendido asperamente pelo Vice-Rei ibidorecebe as ordens da Corte para depozição do Vice-Rei D. Antonio de Noronha, e as executa com muita imprudencia 217.

GATE, nome das montanhas que cortao e di-

videm todo o Indostan t. 2. 59.

Gelvas, pequenas embarcações xatas de que fe servem no mar roxo, t. 2. 190.

GILOLO, (Ilha de) t. 2. 389. Rei de Gilolo he envenenado pelo seu tutor t. 3. 107. GILECOCRACIA, antigamente estabelecida na

GINECOGRACIA, antigamente estabelecida na Ethyopia t. 2. 432. Em Borneo t. 3. 93. no Malabar 407. GINES, (castas de Indios) antigos possuidores da terra firme de Goa, invazaó que elles fazem sobre estas terras t. 2. 306. saó expulsados pelos Portuguezes 307. GIZAIRA, o Cheque de Gizaira faz guerra ao Rei de Baçora t. 3. 75. Goa, Cidade do Malabar do Dominio do Sobria sorrificada por este Principe t. 3.

Sabaia, fortificada por este Principe t. 2. 47. rende-se a Albuquerque 50. e seguintes, entrada de Albuquerque nesta Cidade ibid, subleva-se contra elle em savor do Idalcaó 65. tornada a tomar pelo Idalcaó 67. Albuquerque se senhorea della para sempre 86. e seguintes. Sitiada de novo por Pulatecaó na auzencia de Albuquerque 126. e seguintes. depois por Rostomecaó 132. livre pelos soccorros que lhe chegaraó na monçaó 146. attacada por Ancostan e Cusolarin he ainda livrada pelo mesmo modo 253. seita Arcebispado t. 4. 88. Ilha, e Cidade de Goa attacadas pelo Idalcaó 169. e seguintes. das pelo Idalcao 169, e seguintes.

Goa, antiga Goa t. 2. 127. Godiz, (Francisco) comanda huma susta na expedição de Jorge de Brito t. 2,

313.

Goes (Gonçalo Vas de ) acção atróz, pe-la qual cauza a guerra de Cananor t. 1. 257. da qual he muito levemente puni-do 261. sua morte 266.

Goes, (Gil de) enviado a Aden em soccorro do

do Charife, nao pode conseguir a sua empreza por lhe ser o tempo contrario t. 4. 154.

Goga, arruinada por Antonio de Saldanha

t. 3. 115.

GOLCONDA, Cidade do Reino do Indostao do Dominio de Cotamaluc sitiada pelo

Idalcaó t. 3. 127. Gomeira (Huma das Canarias) traição que alguns Portuguezes ali obrárao t.

Gomes, (Fernando) obteve o commercio exclusivo da Costa d'Affrica, t. 1. 29. continua em adiantar os descobrimentos, estabelece o posto de S. Jorge da Mina, toma o sobrenome de Mina, serviços que sez, e honras que recebeo d'ElRei ibidem.

Gomes, (Joaó) Feitor nas Maldivas, on-de he affacinado com os feus por causa da sua imprudencia t. 2. 275. Gomes, (Pedro) Presidente do conselho das Indias, vai visitar o Mosteiro de Jesus com o Embaixador Matheus, t. 2. 302.

Gomes, (Ruy) enviado por Albuquerque a Ismael Rei da Persia, he envenenado por Coje-Atar. t. 2. 54. e seguintes.

Gomes, (Antonio) superior dos Jesuitas de Goa enviado ao Rei de Tanor para o instruir na nossa santa sé, t. 3. 408. Gonçalves, (Antonio) descobre até ao

cabo Branco t. 1. 16. GON- Gonçalves, (Gilles) Feitor de Cananor, falso aviso que da ao Almirante t. 1. 161.

Gondalin, ou o passo seco, huma das pasfagens para entrar na Ilha de Goa t. 2.

64.

Gouvea, (Fernando) assignala-se no pri-

meiro cerco de Diu t. 3. 221.
Gouvea, (Francisco) Capitaó do porto de Diu, queima a ponte dos inimigos t. 3. 212.

GRADA-HAMED, Rei d'Adel ou de Zeila; faz grandes progressos na Abyssinia, t. 3. 247. Ou Guadalaxara perde duas batalhas contra os Portuguezes auxiliares do Imperador, e he ferido 257. pede foccorro ao Bacha de Zubit, fortificado com este soccorro ganha a batalha, e faz prezioneiro Christovao da Gama 260. e o faz morrer cruelmente ibid. attacado pelo Imperador, ajudado pelo resto dos Portuguezes, perde a vida com a batalha, em que seu filho he tambem feito prezioneiro 261.

GUADALAJARA, ou Gentilhomem Castelhano, fez huma bela sahida no tempo do sitio

de Cananor t. 1. 266.

Guardafu, Cabo de Affrica na entrada do

mar Roxo t. 1. 293.

Gupin, (Melic) hum dos validos do Rei de Cambaia, zelozo do valimento de Me-

lie Jaz, t. 2. 144. favorece o defignio que os Portuguezes tinhao de tazer huma fortaleza em Diu, 200. cahe na disgraça do Rei de Cambaia por ardileza do seu rival , 201.

Guzarate, (o Cachil de) irmao do Rei Aeiro, feito prezioneiro com elle, t. 3. 429.

## H.

Навасн, neto de Noé pai dos Ethyopes,

t. 2. 430.

HAIDARIN Bacha, condus huma frota do porto de Suez á Ilha de Camarao a Rais Solimão por ordem do Grao senhor, t. 3. 60. em lugar de lha entregar tem altercaçoés com elle, ibid. elle mesmo he assacinado pelos parentes de Solimão. 61.

HALI-CHA, he successor de Aga-Mahmud, e comanda as fustas de Diu, seu combate contra Germano de Macedo, t. 3. 66. he desbaratado no mar por Lopo Vaz de Sampaio, e por Heitor da Silveira 68.

e seguintes.

Hamed, (Rais) sobrinho de Nordin, fezse senhor na Corte de Ormus, suas más intençoés, he affacinado por ordem de Albuquerque t. 2. 212. e seguintes.

HAMED, sobrinho de Mocrin Rei de Lasah, apoderou-se de El-Catif de que soi deza-

possado t. 2. 319.

HA-

Hanaya, (Francisco de) comanda hum navio, e chega cedo ás Indias t. 3. 27.

HECBAR, Gelaled, Hecbar Patcha, Rei dos Mogoles, faz-se senhor do Reino de Cambaia por hum tratado com Itimicao, t. 4. 211. acaba de se segurar fazendo morrer Itimicao, 212. faz cara de perturbar os Portuguezes, e se acomada com elles ibidem.

HELENA mai de David Imperador da Ethyopia, envia hum Embaixador de Portugal, com hum presente de hum santo lenho.

1. 2. 182.

Santa Helena (Ilha de ) por quem descoberta t. 1. 153. por quem cultivada, t.

2. 178.

Henrique, D. Henrique Infante de Portugal Duque de Vizeu Gram Mestre da Ordem de Christo, primeiro autor dos descobrimentos, t. 1. 5. seu nascimento 6. sua diviza ibid, he exercitado a emprehender novos descobrimentos 7. e seguintes, contradições que experimenta a este respeito. 13. confirmado no seu designio pelos Reis de Portugal e pelos seus successos. 15. mandou embaixada ao Papa 16. Graças que delle obtem 18. aplaudido pelos seus successos 19. animado pelas companhias que se formárão para seguirem os seus projectos, ibid. e seguintes. Serie dos descobrimentos seitos no seu tem-

po, 20, seus cuidados para os povoar e continuar, 25. he feito senhor das Canarias, e as cede á Coroa de Castella, 24. seus disgostos domesticos 31. adopta o Infante D. Fernando seu sobrinho ibid. sua morte e seu caracter, ibid. e feguintes,

HENRIQUE, Principe de Congo passa a Por-

tugal e a Roma t. 2. 230.

HENRIQUE ( o Padre ) Religiozo da Ordem de S. Francisco superior dos Missionarios enviados ás Indias com o Padre Alvares Cabral, fez huma pratica aos Brazileiros t. 1. 139. he depois feito Bispo de

Ceuta, 140.

HENRIQUE, Cardial Infante de Portugal, Regente do Reino na menoridade de D. Sebastiao, t. 4. 68. envia D. Constantino de Bragança por Vice-Rei das Indias, ibid. faz prover D. Gaspar seu valido no Arcebispado de Goa 88. succede a ElRei D. Sebastiao na Coroa, e morre sem prover em quem o havia succeder a elle mesmo 235.

HENRIQUES, (André) Governador da Fortaleza de Pacem recuza entregar o seu Governo a Lopo de Azevedo t. 2. 363. accommertido se defende bem, 364. abandona a sua fortaleza para salvar os seus effeitos ibid. os ventos o tornao a deitar ali ibid. Victoria que ganha ibid. resolve-se

loucamente a fazer arrazar por mina a Fortaleza o que conseguio muito mal,

ibidem. e seguintes.

HENRIQUES, (D. Garcia) vai as Ilhas de Banda por conta de Jorge de Albuquerque seu cunhado t. 2. 373. ajunta-se com Antonio de Brito para hir ás Molucas 378. ajuda-lhe a expussar os Castelhanos 384. he feito Governador das Molucas t. 3. 38. faz pazes com o Rei de Tidor 39. rompe a paz pouco depois, 40. faz envenenar Almanfor Rei de Tidor, 41. Liga-se com o Cachil d'Aroes 42. destroe a Cidade de Tidor 43. Tem a noticia de hum novo dezembarque de Castelhanos ibid. faz pazes com elles pelos naó poder destruir, 44. rompe a paz pouco de-pois por enteresses de Commercio, mete-lhe a pique o navio, e faz de novo pazes com elles, 44. seu attentado contra a pessoa de Menezes 49. parte para as Ilhas de Banda ibid. Peleja contra vicente da Fonceca que lhe toma o seu navio. 50. perde toda a sua riqueza pelo naustragio, he transportado para Portugal em ferros, e punido, 82.

Henriques, (Joao) Governador na Ilha de Ceilao, recebe ordem do Vice-Rei para prender Tribuli Pandar Pai do Rei, t. 4. 15. nao a executa, e porque ibid. morre hindo fazer guerra a Madune, 16.

HEN-

HENRIQUES, (Manoel) morto na conquista que o Rei de Achen fez do Reino de

Pacen t. 2. 363.

Henriques, (D. Sancho) seu máo exito no attaque da frota de Mahmud no rio Muar t. 2. 367. morre por traição que lhe sez o Rei de Pam 369.

Hocem, filho de Mahomet Anconin, seito

Rei de Quiloa t. 1. 286. sua depozição

ibid.

Hocem, (o Emir) General do Calife, condus huma frota do mar Roxo para as Indias r. 1. 341. aborda em Diu, ibid. ajunta as suas forças com Melic Jaz. 342. desbarata a frota Pottugueza em Chaul 345. e seguintes. he destruido pelo Vice-Rei em Diu 364. e seguintes. vai á Corte de Cambaia 369. faz pazes com o Caliphe t. 2. 235. vai ao attaque de Adem debaixo das Ordens de Rais Solimao 238. edifica huma Fortaleza na Ilha de Camarao 239. retira-se a Gida com a noticia da morte do Caliphe 240. Divizaó entre elle e Solimaó feguida de huma falfa paz. 241. he afogado por ordem de Solimão ibid.

Hollandezes, attacaó as Conquistas dos Portuguezes, tiraó-lhe Malaca, Ceilaó, e as Molucas, t. 4. 238. seus esforços inu-teis sobre o Brazil 239.

Homem, (Joao) erro que comete tendo che-

gado a Coulao t. 1. 247. sua punição, 250. Homem, (Vasco Fernandes) acompanha Francisco Barreto como seu Tenente na conquista das minas, e lhe succedeo t. 4. 230. abandona a empreza das Minas pelo parecer do Padre Monclaros, e torna a Moçambique ibid. deixa em Moçambique o dito Padre e torna á empreza abandonada. ibid. infeliz exito desta empreza ibidem.

Homem, (Pedro) acompanha Martinho Affonso de Melo á China, perde o seu navio que os Chinezes lhe tomárao, to

2. 362.

Hoya ( Rei de ) morto na defensa da sua Cidade, e a sua Cidade saqueada.t. 1. 289.

# J.

JAFANAPATAÓ, Reino da Ilha de Ceilaó. O Reí de Jafanapataó, feito tributario por Martinho Affonso de Souza mimigo cruel dos Christaós, e Tyrano, he despojado dos seus Estados por D. Constantino de Bragança t. 4. 98. faz pazes com elle, cede a Ilha de Manar, e dá seu filho por penhor. Forma huma conjuração secreta, para matar o Vice-Rei e os Portuguezes 100.

JAFANAPATAÓ irmaó mais velho do Rei de Jafanapataó, despojado por scu irmaó, refugiou-se em Goa, faz-se Christaó, e toma o nome de D. Affonso. t. 4. 98.

JALOPHES, povos de Guiné 1. 1. 42.

JANIZAROS, vista de hum corpo de Janizaros dezembarcado em Diu por Solimão Bacha. Sua insolencia castigada t. 3. 208.

JANIZAROS, enviados de Zeibit em soccorro de Grada Hamed, ganhaó a batalha contra Christovao da Gama, t. 3. 259. temem que o Rei de Zeila os fassa matar e se

retirao, 261.

JAPARA, Cidade e Reino da Ilha de Java t. 3. 483. Rainha de Japara liga-se com o Rei de Ugentane, e envia huma frota para sitiar Malaca, ibid. envia segunda fro-

ta a Malaca t. 4. 220.

Japao ou Niphon, sua descripção t. 3. 442. uzos, costumes e Religiao de seus habitantes, 443. por quem foi descuberto 446. progressos que nelle faz a Religiao por zelo de S. Francisco Xavier, 447. e seguintes, a entrada do Japão he prohibida ás Nações Catholicas, 453.

JAVA ( grande e pequena ) Ilhas do estreito de Sunda t. 2. 158. descripção da gran-de Java e dos costumes dos seus habitantes, ibid. Artificios dos Javas quando são

apanhados no mar, 160.

Java, (o Rei de) tomado presioneiro por Mahmud Rei de Malaca que lhe rouba a mulher, procura vingar-se tomando o partido dos Portuguezes, forçou o campo de Muar, e

ali foi morto. t. 2. 263.

Javos, (os) cercao Malaca, t. 3. 437. desbaratados por Gil Annes de Carvalho 441. tornão fegunda vez, e são desbaratados por Joao Pereira 4. 221.

Jaz (Melic) Senhor de Diu, seu nascimento, seu caracter t. 1. 341. e seguintes. junta-se com Hocem para hir combater D. Lourenço de Almeida 342. determina a victoria a savor de Emir 349. sua civilidade a respeito do Vice-Rei sobre a morte de seu silho, 354. sua civilidade depois desta victoria, ibid. sua frota junta com a de Emir debarada desione de Diu por D. Francisco de Almeida, 365. faz pazes com elle, 370. entretem os Portuguezes e iliude todos os seus esforços para fundarem huma Cidadella em Diu, sentimento de Affonso de Albuquerque sobre a Politica delle, t. 2. 193. Pesar que mostra de Albuquerque ser chamado, 221. de novo illude as intrigas dos Portugue-zes com que se queriao estabelecer em Diu sob Diogo lopes de Sequeira, 322. suas sustas fazem corso, vantagens que conseguem sobre os Portuguezes. 334. rcvoca Aga-Mahmed e as suas sustas, faz pazes com o Governador Geral, 345. fua morte e seu elogio, 359. Івканім, (Rei de Quiloa) seito presionei-

ro e tributario por Vasco da Gama t. 1. 156. sua perfidia ibid. he deposto por D. Francisco de Almeida 272. restabelecido no Throno 286.

Idalcao, Adilcao, ou Sabaio. Principe de Goa, seu ciume a respeito do Rei de Onor e porque t. 1. 235. intenta surprender a Vasco da Gama por meio de hum Judeo Polones, 236. enviou huma frota contra a Fortaleza de Anchediva comandada por hum Portuguez arrenegado 256. sua morte t. 2. 47. seu caracter t.

IDALCAQ, (filho do Sabaia chamado Ibrahim) seu embarasso para se defender dos seus vassalos revoltados e dos Princepes visinhos depois da morte de seu Pai, t. 2. 55. faz pazes com os seus inimigos, depois que soube da perda de Goa; 56. envia tropas para a recuperar 59. entra em Goa e se senhorea della 67. procura embocar o canal do rio para queimar a frota de Albuquerque, ibid. offerece propoziçoés de paz para divertir os Portuguezes, e fortificar o forte de Pangin 69. envia mantimentos a Albuquerque com hum mui attenciozo comprimento 70. admira o valor dos irmaos Andrades e os manda comprimentar 76. ve-se na precizaó de deixar Goa na occaziaó da guerra que lhe faz o Rei de Narsinga 80. perde para Z sempre Goa que lhe he tirada por Al-buquerque 86. e seguintes. envia de novo Pulatecaó para tomar Goa na auzencia do General 124. o Rei de Narsinga lhe faz guerra e porque, consequencias desta-guerra 304. e seguintes. os Gines sublevarao-se contra elle ibidem.

Idalcaó, (Ismael) filho do velho Idalcaó ou Zabaia morto antes da tomada de Goa, faz guerra aos Portuguezes para tornar a entrar nas Alfandegas da terra firme t. 2. 395. he envenenado por Cu-folarin t. 3. 171. morre de hum abcesso

cauzado pelo veneno. 172.

IDALCAÓ, (Ibrahim) he prezo e metido em ferros por ordem de Malucaó feu irmaó t. 3. 173. he foccorrido por feu tio Nizamaluc, e livre por Cogerte-Caó, reconhecido no emprego de Malucaó, dezapestado, e reduzido a cegueira 173. fua politica para se fazer senhor de Azedecao ibid. reconcilia-se com elle 177. arrisca-se a ser envenenado por este perfido 179. manda tropas para recuperar as terras firmes de Goa 179. concebe suspeitas a respeito de Meale-Caó 293. vai siriar Bilgaó e o toma, faz hum novo tratado com os Portuguezes, e cedeu as terras de Conçaó 294. cedeu o thesouro de Azedecaó ao Governador ibid. tornou a começar a guerra, porque lhe faltarao á

av i-

palavra 360, teve desventagem nesti guerra 361, fez pazes com Garcia de Sá 387. renovou a guerra por occaziaó de Meale t. 4. 50. irritou se muito com os corfos de Miguel Rodrigues Coutinho 55. envia Nazermaluc ás terras de Conção 59. faz de novo pazes com Francisco Burreto, sua victoria contra o Rei de Narsinga 135 conjura contra os Portuguezes com os Princepes da India 137. sua dissimulação e segredo para esta empresa 158. declara as suas ideas ao seu conselho 166. poem-se em campo ibid. descripção do seu exercito 171. poem o seu quartel no passo de Benastarin, ibid. procura embarassar os Portuguezes com diversoes 172. faz pedir ao Vice-Rei hum cavallo Arabe 184. conserva correspondencias com os inimigos, he trahido pelos seus, e pela sua mesma esposa valida. 185. consente que tratem da paz sem a querer 187. faz prender Noricaó 188. tenta inutilmente a passagem da Ilha 197. trata huma inteligencia em Goa, retira-se sem ter sei-to pazes, 207. conclue-a com D. Antonio de Noronha 209. he morto por hum dos seus pagens 235. mudanças succedidas nos seus Estados depois da sua morte ibid. IDALCAO, espoza do Idalcao irma de Nizamaluc, faz envenenar hum filho que o Idalcao teve de huma concubina 186.

Zii

avisa seu Irmão de tudo o que se pas-

fa no campo do Idalcao 187.

IDALCAÓ, (Malu-caó) filho de Ismael, foi nomeado, cuecessor de seu Pai no testamento deste, saz prender seu irmao-Ibrahim t. 3. 173, he metido em serros do mesmo modo e depois reduzido a cegueira por Cogertecaó a cuja guarda estava consiado ibid.

ILLER (Francisco d') morto em huma sor-

tida no cerco de Din t. 3. 342.

ILLER, Povoação na visinhança de Malaca queimada pelo Rei de Achen t. 4. 213. ILHEOS, inimigos do Rei de Congo venci-

dos t. 1. 66.

Inverno das Indias e sua singularidade, t. 1. 116.

Indias, e Indostan sua descripção t. 1.
107. Reis que dividias o Indostas no
tempo em que chegaras os Portuguezes
108.

Indios, feus uzos, costumes e Religiao t.
1. 108. feus Templos 115. condição cruel
de fuas mulheres ibid. iniciações dos Indios 112.

Inel-Malue, faz hum partido em favor de Méale, e he sobre o ponto de entregar Meale ao Idalcao t. 4. 51. retira-se para Nizamalue que o faz morrer 53.

INFANTE ( 0 ) enviado com Dias para defcobrir os Estados do Preste Joaó pelo Oceano Atlantico t. 1, 56. Inclezes, perturbao e fazem perder Ormus

t. 4. 238.

Inquizição estabelecida em Goa t. 4. 88. João (Rei de Congo) recebe o Baptismo t. 1. 66. sua inconstancia 68. persegue seu filho calumniado pelos inimigos

da Religiao 70.

Josó segundo Rei de Portugal, seu zelo pelos descubrimentos do novo mundo t. 1. 33. toma posse delle pelos Padroens que nelle mandou levantar 34. augmenta os seus titulos com os de Rei de Guiné e costa de Affrica 35. faz construir os fortes de Arguin e de S. Jorge da Mina, ibid. recebe o Princepe Bémoin nos seus Estados e o restitue á sua patria com honra 44. fua actividade para descobrir as terras do Preste Joaó, medidas que para isso toma 50. noticias que disso tem 51. envia huma frota e Missionarios a Congo 61. desconfia da vaidade de Colombo 74. fua morte 78.

Josó Terceiro Rei de Portugal toma a Coroa t. 2. 341. envia D. Vasco da Gama ás Indias por Vice-Rei 395. estabelece nas Indias o que depois chamárao fuccessoés 399. manda novas cartas de successão que cauzárão muita dezordem t. 3. 27. faz partir hum Official Frances para levar outras ordens 32. faz partir Nuno da Cunha para render Sampaio 72.

punição fevera que faz dos excessos com-mettidos nas Indias, por Sampaio 79. e feguintes. Envia D. Garçia de Noronha por Vice-Rei das Indias, e dá Ordem para prender Nuno da Cunha 228. conhece a Injustica que tinha feito a este ul-timo 229, dá ordem para se hir queimar o armamento dos Turcos até Sués 245. seu zelo pela propagação da Fé 272, alcança de Santo Ignacio de Loyola dous Religiozos da fua companhia para as Indias, para onde envia S. Francisco Xavier 275. manda fazer diligencias sobre a tradição das Indias pertencente a S. Thomé Apostolo 277. consente que se saqueassem os Fagodes e retracta as suas ordens, depois de ter examinado melhor o caso de consciencia 289. e seguintes. ordena o suplicio de Diogo de Mesquita 436. e a restituição do que era devido ao Rei de Cota 142. manda D. Pedro Mascarenhas Cota 142. manda D. Pedro Malcarenhas por Vice-Rei para as Indias e porque t. 4. 46. e feguintes. alcança da Santa fede hum Patriarcha e alguns Bispos para a Ethyopia 88. sua morte e seu elogio 67. Joaó Quarto (Duque de Bragança) restituido no Throno de Portugal. t. 4. 239. Joaó (Mestre Joaó) cirurgiaó mór assignala se no Segundo cerco de Diu t. 3.

Josues, especie de penitentes Indios t. 1. Jo-II2.

Jogue convertido á fé serve de medianeiro para com o Rei de Cochin para tratar com os Fortuguezes t.1.149. Jogue que tras huma carta do Vice-Rei aos prezioneiros feitos na acção em que D. Lourenço de Almeida foi morto 355.

Jogues ( os ) vao em peregrinação ao Pico de

Adam na Ilha de Ceiluo t. 2. 271.

Jor, Cidade da vesinhança de Malaca fortificada por Aladin t. 3. 185. he destruida por D. Estevão da Gama 186.

Isaac Barnagais destroe hum Bacha Turco entrado na Ethyopia, e vinga a morte

de seu filho, t. 4. 94.

Isabel Rainha de Ethyopia mai do Imperador Claudio, escreve a D. Estevão da Gama para lhe pedir foccorro, t. 3. 248. vem ao campo dos Portuguezes 254. defcripção da sua marcha e da sua entrada no campo ibid. mostra a sua piedade para com os feridos 258. he obrigada a por-se em fugida depois que foi desbaratado o Gama 259.

Iscander, ou Alexandre, Imperador da Ethyopia, recebe muito bem Pedro da

Covilham t. 2. 296.

Ismael (Schah ou Sophi da Persia) seu elogio, t. 2. 54. declara que estima Albuquerque t. 1. 360. ambos se enviao mutuamente Embaixadores porém sem effeito t. 2. 54.

Jsu-

Isuph, (Cheque de Sofala) recebe os Portuguezes t. 1. 278. os feus o obrigaó a

atacallos, 280. fua morte 283.

ITALIANOS, dous Italianos dezertores fazem grandes ferviços, ao Camorin t. 1. 177. o Camorin recufa entregalos aos Portuguezes 189. 221. arrependem-se e tratao da sua retirada 252. São assacinados pelos Mouros de Calicut ibidem.

ITIMICAÓ, Indio de Origem, faz-fe poderozo no reino de Cambaia t. 4. 139. apodera-fe da pessoa do successor de Mahmud ibid, seus arteficios 140. cede Damaó aos Portuguezes com o seu territorio 72. evitou o Rei de Cambaia que o queria prender e o sez cahir em hum laço em que morreo 140. he desbaratado por Chinguiscaó, saz pazes com Chinguiscaó, e o saz depois morrer 141. substitue hum silho ao Sultaó Mahmud que julgavaó ter sido hum dos seus proprios silhos 142. entrega este mesmo silho ao Rei dos Mogoles 211. este Principe lhe pagou as suas ingratidoes sazendo-lhe cortar a cabeça 212.

Judeos enviados por El-Rei D. João fegundo depois de Pedro da Covilham e Af-

fonso de Paiva t. 1. 64.

Junco, especie de navio das Indias t. 2.

Junco de Pate-Onus. ibidem.

Jusancao, Abexim, faz pazes com Chinguifguiscaó e o faz assacinar t. 4. 141. Jusarcaó, enviado por Mahmud ao cerco de Diu, dá hum assalto á Cidadella de Diu t. 3. 325. vantagens de alguns dos feus soldados 326. sua morte 329.

Jusarcaó, (fobrinho do precedente) foi successor de seu tio ibid. t. 3. 329. he feito presioneiro 354. serve de espectaculo no triumpho de D. Joaó de Castro

359.

Jusarte, (Christovao) combate debaixo das ordens de Duarte Pacheco contra o Çamorin t. 1. 210. Leva soccorro a Calicut, e o faz com muito valor t. 2. 412.

## L.

LACERDA, (Affonso Pereira de) Governador de Ceilaó, negocea publicamente com Madune Rei de Ceitavaca contra o Rei de Cota t. 4. 21. he desbaratado por

Raju, 114.

LACZAMANA, (Almirante da frota de Mahmud Rei de Malaca) oppoem-se á traição que o Rei quiz fazer a Sequeira, t.
2. 29. ajusta com Albuquerque de se lhe render, e he impedido por hum salso aviso 116. entrincheira-se sobre o Rio Muar 148. he desbaratado por Fernando Peres de Andrade que admirou a sua manobra 152. e seguintes. persegue Jorge de

Albuquerque depois da sua empresa sobre a Ilha de Bintam até o Porto de Malaca, e ali toma o bergantin de Gil-

Simaó 315.

LACZAMANA, Almirante de Mahmud Rei de Bintan, defende-se com valor de Jorge de Albuquerque no attaque desta Ilha. Persegue-o até Malaca, e queima o navio de Simaó de Abreu no porto t. 2. 370. he sechado no rio Muar por Martinho Affonso de Souza, 372. dá hum combate aos Portuguezes em que soi morto Paulo da Gama t. 3. 186. he desbaratado por D. Estevaó da Gama ibid. avisa Pedro da Silva Governador de Malaca das intenções particulares de Aladin na Embaixada que she envia 439. comanda huma frota que Aladin envia a Malaca, nesta occasião he morto com seu silho e seu genro 440.

Lagos, (a Cidade de) ajuda ao Infante D. Henrique nas suas emprezas t. 1. 23.

Lamo, (o Rei de) evita a fua ruina, e a da fua Cidade, fazendo-fe tributario de Portugal t. 1. 282.

Lançarote, (Ilha das Canarias) descida ou desembarque que nella fazem os primeiros descobridores Biscainhos t. 1. 22.

LANÇAROTE, comanda as caravelas da Ci-

dade de Lagos t. 1. 20.

Lanchares, especie de batel pequeno t. 2. 262.

ZAR, Reino sobre a costa de Carmania na vezinhança de Ormus. Dous fobrinhos do Rei de Lar desbaratados e mortos foccorrendo Ormus contra os Portuguezes

t. 1. 331. LASAH, pequeno Reino no Yemen t.2. 329. LEAO (Jorge Nunes) morto no attaque de

Benastarin t. 2. 329.

LEITE, (Diogo) mandado por Mascarenhas para queimar a ponte dos inimigos, o que fez felismente e com valor t. 3. 300.

Lemos, (Antonio de) levou soccorro á fortaleza da Ilha de Ceilao t. 2. 319. des-

barata os inimigos ibidem.

Lemos, (Duarte de ) succedeo a D. Jorge de Aguiar no destricto do mar Roxo t. 2. 20. vai aprezentar-se diante de Ormus, e naó confegue tudo o que dezejava, ibid. vem a socotora, 21. conducta de Albuquerque a respeito do dito, 24. passa ás Indias 82. suas differenças com Albuquerque ibid. he revogado e passa a Portugal 83.

Lenos, (Fernando Gomes de) attacou os Elefantes de Mahmud Rei de Malaca t.

2. 101.

Liaz, (Melic) filho de Melic Jaz abandonou Sultao Badur depois que foi desbaratado t. 3. 145,

LIMA ( D. Joao de ) he mandado por Albubuquerque para conduzir os doentes para as Ilhas de Anchediva t. 2. 80. he obrigado a arribar 81. he mandado de novo para dar huma vista de olhos a Goa, e o fez com valor 87. forçou o posto do attaque para onde fora enviado 88. enternecido pela ferida de seu irmao, e pelas suas razoes, correo para o vingar 89. comandou hum corpo de tropa em Malaca, em que se assignadou, 103.

Lina, (D. jeronymo de) he mandado para hir dar huma vista d'olhos a Cidade de Goa o que sez com valor t. 2. 88. he ferido mortalmente 89. a sua pratica digna de hum heroe seita a seu irmao

ibid

Lima, (D. Rodrígo de) substituido a Duarte Galvaó para a Embaixada da Ethyopia t. 2. 301. he remetido para o poder do Barnagais e do Governador de Arquico, por Diogo Lopes de Sequeira 303. Embaixador na Corte do Imperador da Ethyopia 438. seu caracter, sua má conducta 438. e seguintes. Audiencia que o Imperador lhe dá 439. Difficuldade formada sobre os prezentes que elle offereceo 440. suas dissencos com Jorge de Abreu e Lopo da Gama 442. recebe as cartas de D. Luis de Menezes, e se acha muito tarde no lugar determinado, 444. tornou á Corte do Imperador 445. torna as Indias

dias ibid.e de lá volta para Portugal, ibidem. Lina, (D. Duarte de) enviado a Chaulpor D.

Luiz de Ataide t. 4. 176.

Lima, (D. Jorge de) perigo que corre em hum Catur, t. 2. 416. Governador de Chaul foccorre Baçaim muito a tempo

t. 3. 236.

Lima, (D. Joao de) Governador da Fortaleza de Calicut, embaraça-se com o Çamorim, t. 2. 406. poem sogo aos contornos da Cidade 408. dispoem-se para sustentar hum cerco, 411. saz muitas sortidas com selicidade ibid. he selicitado pelo Governador D. Henrique 415. assignala-se no attaque das Linhas, e quando se levantou o cerco 417.

Lima, (D. Inigo) affignala-se na acção con-

tra Catiproca Marcar t. 4. 194.

Lima, (D. Manoel de) enviado as Indias e porque t. 3. 344. Crusa sobre a costa de Cambaia, ibid. assignala-se no segundo cerco de Diu; onde comanda hum corpo de tropa, 348. crusa sobre a costa do Malabar 358. he seito Governador de Ormus, saz assacinar Abdalla t. 3. 388.

LIMA, (D. Paulo de) conduz hum soccor-

ro ao forte de Assarin t. 4. 149.

LIMA, ( D. Vasco de ) justiça que faz a

D. Henrique de Menezes t. 3. 6.

Linda, pequeno Estado na vizinhança de Malaca, t. z. 116. o Principe de Linda vasvassallo de Mahmud Rei de Malaca, constando-lhe da tomada da Cidade, retira-se

para os seus Estados ibidem.

LISBOA, (Joaó de) Governador de Mascate he obrigado a entregar a sua praça a Pirbec t. 4. 29. he posto a ferros contra a capitulação ibid. julgou o culpado D. Alvaro de Noronha, que não quiz aceitar o presente que lhe fazia Pirbec da mulher do dito Lisboa, que lhe enviava sem resgate 31. Lisboa, (mulher de Joao de) sua aventu-

ra t. 4. 31.

LOUREIRO, (Antonio de) Religiozo de S. Francisco deixado para Missionario em Socotora t. 1. 299. Bela acção que fez pela qual lhe concederao a liberdade, e a to los os presioneiros Portuguezes pelo Rei de Cambaia t. 2. 145.

Lourenço, (Vasco) enviado por Jorge de Menezes a Malaca pela derrota da Ilha

de Borneo t. 3. 46.

Lovola, (Ignacio de) Fundador da Companhia de Jesus, concede a El-Rei de Portugal dous Missionarios da sua companhia para as Indias, S. Francisco Xavier e Simao Rodrigues t. 4. 275 consente na escolha de tres dos seus Religiosos para ferem enviados para a Ethyopia em Patriarcha e Bispos 89.

Luis, (o Padre) Religiozo da Ordem de

S. Francisco enviado por Affonso de Albuquerque em Embaixada ao Rei de Nar-singa t. 2.54.

Lucopin, (Ishas de) conhecidas no principio pelo naufragio de Francisco Serrao

t. 2. 376.

Luzia, (Jorge de Santa) Religiozo Dominico nomeado primeiro Bispo de Cochin t. 4. 88. vai a Goa para hum synodo, he contrario ao Vice-Rei e se ajunta aos que lhe sazem intimar huma protestação 175. vaticina ao Vice-Rei huma grande vantagem que havia conseguir sobre os seus inimigos 198.

## M.

Macaco, dente de Macaco, ou de algum fanto do pais, venerado no Indostan como huma reliquia, apanhado no thesouro de Jasanapatao t. 4. 100. requerido por huma embaixada sollemne do Rei do Pegu 101. quebrado e seito em cinza pelo Vice-Rei D. Constantino ibid. contraseito pelo Rei de Cota 127. e pelo Rei de Cande, ibidem.

Macedo, (Manoel de) comanda huma caravella debaixo das Ordens de Fernando

de Beja t. 2. 328.

Macedo, (Nuno Fernandes de) deixado com huma caravela ás ordens de Fernando de Beja t. 2. 238. Macedo, (Germano) briga todo hum dia com muito valor contra as fustas de Diu

comandadas por Halicha t. 3. 66.

Macedo, (Manoel de) enviado por ElRei de Portugal para apanhar Seraph, e o apanha no Palacio do Rei sem que o sou-besse Nuno da Cunha, he metido em prizos, e perde o seu prezioneiro t. 3. 64. destingue-se no attaque de Baçaim 126. dezasia Mustapha ou Rumecao na prezença do Sultao Badur, sua bela ac-ção nesta occasião. 131.

Machado, (João) Portugues arrenegado, hum dos proscriptos de Alvares Cabral, passa ás Indias e ao serviço do Velho Idalcaó que lhe da huma companhia de Rumes, t. 2. 60. enviado por Idalcaó filho, a Albuquerque para nezocear com este ibid. seu zelo e suas propozições suspeitas a Albuquerque 61. avizo que elle dá ao Idalcao 71. sua conversao e sua falsa piedade para com os seus filhos, 135. vem a Goa com os prezioneiros Portuguezes 136. cede o governo a Fernando de Monroi no negocio de Pondá 251. conselho que elle lhe dá ibid. sua morte 253.

Machinas inventadas por hum Engenheiro Arabe, para queimar os navios de Duarte

Pacheco t. 1. 215.

Maçua, Ilha do mar Roxo fobre a costa da

da Ethyopia t. 2. 293. Sequeira fez em Maçua de huma Mesquita huma Igreja invocada de Nossa Senhora da Conceição 302.

he sujeita por Heitor da Silveira t. 2. 425.

MADAGASCAR, (Ilha de Madagascar ou de S. Lourenço) porquem soi descoberta t. 1. 287. sua descripção e costumes de seus habitantes, 288. he inutilmente visitada por Tristão da Cunha ibid. por João Serrão 82. por Pelagio Sala 138.

Madeira, (Ilha da) por quem foi descoberta t. 1. 11. porquem foi assim chamada, 12. dada á Ordem de Christo, 15.

sua fertilidade 25.

MADEIRA, (Izabel) mulher do Cirurgiao mór de Diu, assignala-se no cerco desta praça pela sua piedade e valor, t. 3. 328.

Madre-faba, Cidade da costa de Cambaia destruida por Diogo da Silveira t. 3. 124.

MADRE-FAXA, (Sultaó) successor de Mahmud Rei de Cambaia por huma supozição de Itimicaó de quem o julgavaó filho t. 4. 142. he entregue por Itimicaó ao Rei dos Mogoles 211.

MADREMALUC, hum dos Tyranos que se levantárao em Soberanos no Reino de De-

cao t. 3. 171.

Madrematuc, genro de Coje-Sofar, ayodera-se da pessoa do moço Rei de Cambaia, e se oppoem á Cessão de Damão Aa t. 4. 43. he sobrepujado por Itimicao i 103. he assacinado por Cedemecao seu cu-

nhado 405.

Madune Pandar, Rei de Ceitavaca na Ilha de Ceilao, revolta-se contra o Rei de Cota e de Colombo seu Irmao, e chama o Çamorim em seu soccorro t. 3. 184. cercou-o na sua Capital, e levantou o cerco na chegada de Martinho Affonso de Souza ibid. sublevou-se de novo, e he tambem obrigado a conter se pelo mesmo ibid. he desbaratado em huma terceira revolta por Miguel Ferreira que o obriga a entregar-lhe os seus alliados 237. e seguintes, preverteo o Rei de Cande, e o obriga a fazer huma traição a Antonio Moniz Barreto 413. não ouza attacar Barreto na sua retirada, e se offerece a persuadir-lhe que o Rei de Cota seu Irmão he autor d'esta traição ibid. e seguintes. Cerca a Cidade de Cota e he obrigado a levantar o Cerca por Jorga de obrigado a levantar o Cerco por Jorge de Castro 418. e seguintes. he desbaratado pelo mesmo, e obrigado a abandonar a sua Capital 420. procura surprender Jorge de Castro na sua retirada 421. saz cortar a cabeça a alguns Portuguezes 423. faz-fe herdeiro dos Estados de seu Irmao falecido t. 4. 10. corrompe por seus artificios e pelos seus prezentes, o Vice-Rei e os Governadores particulares da Ilha de

de Ceilao, 20. e seguintes. consegue per-der o Rei e os Portuguezes, embaras-sando huns com os outros 114.

MAGADAXO, Cidade da Costa de Zangue-bar, insultada por Vasco da Gama t. 1. 130. poem-se em Deseza contra Tristaó da Cunha t. 1. 292. e seguintes. MAGALHAENS, (Fernando de) salva as equi-

pagens de dous navios Portuguezes que naufragaraó sobre os baixos t. 2. 41. des-contente d'ElRei de Portugal retira-se para Castella 379. propoem à Corte de Es-panha que sosse tomar posse das Molucas para esta Coroa, 380. esforços da Corte de Portugal para o impedir, ibid. parte com huma frota 381. descobre o estreito que se chama de Magalhaes e o mar do Sul 382. Relação da fua viagem ibid. fua morte 383.

Mahamed, (Tuam) affignala-se no combate dado contra Pate Onus t. 3. 24.

Mahmud (Aga) aconfelha Melic-Saca da chegada de Diogo Lopes de Sequeira diante de Diu t. 2. 343. comanda as fustas de Melic Jaz, depois da declaração da Guerra, ibid. mete a pique o navio de Pedro de Ontel, e maltrata os de Fernando de Beja e de Nuno Fernandes de Macedo, t. 2. 375. mete a pique o navio de Pedro da Silva de Menezes 336. continua em incomodar os Portuguezes

Aa ii

336. combate com Fernando de Beja 3372 torna ao combate, onde Fernando de Beja foi morto 338. briga com correa em Chaul 343. he revogado por Melic Jaz 345. impede Melic-Saca que entregue a Cidade de Diu aos Portuguezes, t. 3016. e feguintes. faz revoltar a Cidade de Diu contra os Portuguezes, e obriga-os a

fugir 17.

fugir 17.

Mahmud, (Rei de Malaca) recebe bem Diogo Lopes de Sequeira, deixa-se depois reduzir pelos Mouros, e lhe faz huma traiçaó t. 2. 27. e seguintes. justificase com Affonso de Albuquerque faz propoziçoés de paz para o entreter t 2. 99. manda Aravio e os presioneiros 101. dá a conhecer a sua má se 102. dispoem-se para se desender das propoziçoés altivas que lhe sez Albuquerque ibid. he ferido no primeiro attaque da Cidade 104. chega muito tarde ao segundo 109. abandona a Cidade, e se retira para o Rei de Pam seu genro 110. fortifica-se sobre o Rio Muar 116. donde soi expulsado pelos irmaos Andrades 117. retira-se com seu silho Aladin á Ilha de Bintan, donde despoja o Rei, e ali se fortifica 148. concerta-se com Utemutis, depois com Patequitir e com Pate-Onns 120. 148. 152. essorça-se para tomar Malaca por huma traição 202. singe querer pazes, e procura

ra fenhorear-se della por huma nova surpreza 262. toma por genro Sultao Zeinal, e lhe dá tropas para o ajudar a tornar para o Trhono, e ganha hum alliado contra os Portuguezes 310.

MAHMUD-BEC, Governador de Catife tratando-se com os inimigos, he assacinado por ordem de D. Antonio de Noronha t. 4.87.

MAHMUD, (o Sultao) Rei de Cambaia, ordena que matem Badur hum dos feus filhos pelos agouros dos adevinhos t. 3.

14. he envenenado por Badur, fua morte ibid.

Mahnud, (Cha-Mahmud) fobrinho de Badur lhe fuccedeu no reino de Cambaia debaixo da tutella de tres Ministros t.
3. 199. inquieta Antonio da Silveira Menezes Governador de Diu 200. Poem hum exercito em campo para citiar Diu 206. faz huma paz vantajoza com D. Garcia de Noronha 234. renovou-a com D. Estevaó da Gama 243. Manda Embaixadores a D. Estevaó da Gama 264. intenta o segundo cerco de Diu 298. e seguintes. vem elle mesmo ao cerco 312. retira-se delle e porque, 313. chama Rumecaó para continuar o cerco depois da morte de seu Pai 319. envia novos resorços a Rumecaó e obriga a apressar se morte de secreito para tornar a tomar Diu 362.

aprezenta-se em batalha defronte do Vice-Rei, e naó ouza accommettello ibid. he affacinado por hum Fidalgo da fua

Corte t. 4. 43.

Mahmud, (Cha-Mahmud Rei de Ormus) posto no Throno d'Ormus por Reis Seraph, t. 2. 352. faz seu ajuste de pazes com D. Luis de Menezes, e torna a Ormus 353. faz encarcerar Seraph 356. queixa-se a Vasco da Gama das Tyranias de D. Duarte de Menezes, e de D. Diogo de Melo Governador de Ormus 422. justiça que îhe faz D. Henrique de Menezes, successor do Gama ibid. e depois Lopo Vas de Sampaio, t. 3. 12. queixa-se a Nuno da Cunha de lhe arrebatarem a Nuno da Cunha de lhe arrebatarem Seraph no seu Palacio, 75. especie de fatisfação que recebe, ibid. injustiça que o General lhe saz pelo augmento do tributo 76. he mandado prezioneiro para Goa, e elle mesmo desfende a sua cauza, e he reconduzido com honra 285. injustiça que o General lhe saz ao mesmo tempo, em o privar de todas as suas rendas para o reduzir a huma porção certa 287. he envenenado quando torna a Ormus 285. Mahmud, cerca Malaca t. 2. 369. Rei de Bintan desapossado desta Ilha por Pedro Mascarenhas t. 3. 10. e seguintes, sua

Mascarenhas t. 3. 19. e seguintes. sua

morre 26.

MAIA, ( Pantaleao da ) mostrou o seu va-MAIlor em Aden t. 3. 377.

Maimane, (Santao) enviado á Corte do Calife para pedir foccorro contra os Portuguezes t. 1. 333. fuccessos da sua negociação 335. sua morte 354.

MAIMANE General de huma frota do Camorim, desbaratado em Cranganor morre

com dous dos seus filhos t. 1. 224.

MALACA, Cidade da peninsula do Ganges, t. 2. 26. tomada por Albuquerque 102. e seguintes. fortificada pelo mesmo 114. sitiada pelo Rei de Bintão 369. intestada pelos seus corsos t. 3 185. ve-se em grande perigo com a chegada de huma frota de Achenezes comandada pelo Rei de Pedir 363. livre por hum evidente milagre de S. Francisco Xavier ibid. suiada de novo pelo Rei de Ugentane ligado com a Rainha de Japara 438. dessolada por diversos castigos de Deos por cauza de seus crimes 454. erigida em Bispado t. 4. 88. he sitiada pelo Rei de Achen em pessoa no Governo de D. Antao de Noronha 130. ameaçada pelo Rei de Achen, e livre por duas victorias conseguidas, a primeira por Mem Lopes Carrasco, e a segunda por Luiz de Mello 195. sitiada tambem pelo Rei de Achen, foi livre por Tristao Vás da Veiga 213. cauzas dos differentes perigos a que esta Cidade estava exposta, 214. a Rainha de Japara c o Rei de Achen Ihe poem também cerco incessantemente, livre de novo por Tristao Vás da Veiga, e pelo terror panico do Rei de Achen ibid. e seguintes. cahe em poder dos Hollandezes 238.

Maldivas, multidaó de Ilhas no mar das Indias, sua descripção t. 2. 265. porque

forao assim chamadas ibid.

Male, Capital das Maldivas dá o seu nome ás outras Ilhas t. 2. 265.

Malvasia, plantas de Malvasia levadas a

Ilha da Madeira t. 1. 25.

Mamale, Mouro do Indostan intitula-se Rei das Maldivas, renuncia este titulo em obzequio de Affonso de Albuquerque t. 2. 265. arrepende-se desgostado pelos Officiaes invejozos deste grande homem ibid. fua morte 404.

Mammellus, nome da Milicia dos Sultoes do Egypto t.2. 48. Imperio dos Mammellus destruido por Selim Imperador dos Turcos

t. 2. 241.

Mamoll, (Cachil) filho de Boleife affaci-

nado em Ternate t. 2. 389.

Manar, Ilha de manar, cedida a ElRei de Portugal t. 4. 99. Forte construido nesta Ilha por D. Constantino de Bragança 100.

Mandarins, Chinezes de Cantaó, armaó contra os Portuguezes que ali chegaó t. 2. 361.

Mangalor, Cidade do Indostan destruida por Joao Deça t. 3. 61. por Diogo da

Sil

Silveira 85. 124. por D. Alvaro da Silveira t. 4. 54. por D. Luiz de Melo 79. Mangalor, (Rainha de) inimiga dos Portuguezes domada pelo Vice-Rei D. Antao de Noronha, que construio huma Cidadella na sua Cidade 127. alcança no principio algumas vantagens contra os Portuguezes, e foge depois para as montanhas, 128. e

feguintes.

Manoel ou D. Manoel Duque de Beja sobe ao Throno t. 1. 79. seus primeiros cuidados para continuar os descubrimentos 81. saz partir Vasco da Gama 82. sala-lhe e aos seus com huma especie de sollemnidade 83. recepção que faz ao Gama quando tornou 131. Graças que lhe concede 132. fundou o Mosteiro e a sumptuoza Igreja de Nossa Senhora de Belem ibid, seu reconhecimento para com o In-fante D. Henrique seu Tio 133. Novos titulos que ajunta aos feus 134. envia hu-ma frota ás Indias debaixo das ordens de Pedro Alvares Cabral 135. ceremonia que elle observa nesta occasiao, 136. envia João da Nova ás Indias, e Gonçalo Coelho ao Brazil 150. faz partir fegunda vez o Almirante Vasco da Gama para as Indias com huma frota dividida em tres esquadras 155. recepção que faz ao Gama quando tornou 170. faz preparar tres pequenas frotas de tres navios para as In-

dias

dias 182. envia ás Indias Lopo Soares de Alvarenga 220. expede huma nova frota, e nomea hum Vice-Rei para ás Indias. Honras que lhe concede 231. ordem que dá para o Commercio de Çofala, abrogada 285. trabalha por arruniar o Commercio dos Mouros pelo mar Roxo 295. expozição que elle faz dos queixumes do Calife ao Papa, e de fuas ameaças 339. revoga D. Francisco de Almeida, e lhe substitue Astonso de Albuquerque com o fubstitue Affonso de Albuquerque com o emprego de Governador 385. Designio que forma de destruir Calicut; envia para este esseito o Marechal D. Fernando Coutinho t. 2. 2. e seguintes. divide as Indias em tres Governos 17. faz partir Jorge de Aguiar para o mar Roxo, e Diogo Lopes de Sequeira para Malaca ibid. faz partir depois Diogo Mendes de Vasconcellos para Malaca 81. outra para as Indias, e terceira para 2 Ilha de Madagascar ibid. dá ordens a Albuquerque para hir tomar Adem, e de ali fundar huma Cidadella 92. envia D. Garcia de Noronha em foccorro de Albuquerque com huma poderosa fro-ta 178. deixa-se seduzir contra Albuquer-que 195. substitue-lhe Soares d'Albergaria 221. arrepende-se 232. ordens renovadas a Soares para hir a Adem 241. Embaixa-da e prezentes magnificos que envia para Roma 230. despacha huma esquadra com hum

hum Embaixador ao Imperador da China 277. outra a Malaca debaixo da conducta de Jorge d'Albuquerque 288. envia outro Embaixador ao Imperador da Ethyopia, e envia aquelle que avia recebido desta Corte 199.

Manoel, tio d'ElRei de Congo, seu Baptismo, sua piedade e seu zelo para a Re-

ligiao t. 1. 62.

Manoel, (Josó) muda o objecto do feu duelo, e fe assignala no attaque das linhas dos inimigos no cerco de Diu, sua morte t. 3. 350.

Mansilha, (Francisco) Jezuita, parte para as Indias com S. Francisco Xavier 1.3. 275.

Maqueda, nome pertendido da Rainha de Saba, fegundo a tradição dos Ethyopes t. 2. 431.

Mar-Roxo, sua descripção t. 2: 189. Affonso d'Albuquerque he o primeiro que nelle

entra com huma frota t. 1. 119.

MARCAR (Cunhal) sua morte t. 3. 238. MARCAR (Cutial sobrinho de Pate Marcar) he destruido por Antonio da Silveira

de Menezes t. 3. 133.

MARCAR, (Pate) tendo hido para foccorrer Madune contra o Rei de Cota foge com a chegada de Martim Afronso de Melo t. 3. 62. conduz hum novo soccorro a Madune Rei de Ceitavaca, e he destruido por Martim Afsonso de Souza 184. conduz terceiro soccorro a Madune que he obrigado pelo General Portuguez a fazer-

lhe cortar a cabeça 238.

Marcos, (Sacerdote Abexim) enviado de Roma a ElRei de Portugal, tornado a enviar por ElRei á Etyhopia com cartas t. 1. 56.

MARIAC, antiga Capital do Reino de Tidor arruinada pelos Portuguezes e os Terna-

tianos t. 2. 392.

Marian, (Idolo dos Indios) que tem alguma femelhança de Nossa Senhora tendo seu filho, e nome que os Mouros das a Nossa Senhora t. 1. 122. nome dado pelos Arabes á Mái de Deos, milagres que elles lhe attribuem, cauzao a conversao de muitos Musulmanos e Idolatras t. 4. 203.

MARTINS, (Fernando) interprete de Vasco

da Gama t. 1. 90. Martins, (Simao) mandado para hir lancar fogo ás cazas no attaque de Malaca t. 2. 106.

MARTABAN, Porto do Reino do Pegu t. 2.

283.

MASCARENHAS, (Jorge de ) visita diversos

portos da China t. 2. 279.

MASCARENHAS, (Pedro de) chega ás Indias com as provizoes de Governador de Cochin t. 2. 176. quer feguir Affonso de Albuquerque no sitio de Benastarin ibid. ali

ali se assignala 175. destinado por Albuquerque para o Governo de Goa 176-livra D. Garcia de Noronha ibid. destingue-se no attaque de Panane; de Go-vernador de Malaca, he nomeado Governador Geral depois de D. Henrique de Menezes pelas successoes t. 3. 7. sabe a sua promoção por Jorge Cabral t. 3. 18. parte para o Indostan 19. obrigado a voltar depois de ter corrido risco de se per-der ibid, expulsa Mahmud da Ilha de Bintam 20. e seguintes. desbarata o Rei de Pam que vinha soccorrer seu sogro 22. entrega a Ilha de Bintan ao seu primeiro Senhor, fazendo-o tributario de Portugal 27. parte de novo para o Indostan 33. sabé em Coulao as más noticias que lhe pertenciao ibid. chega a Cochim, he ferido na descida por Affonso Mexia, e obrigado a tornar a embarcar-se 34. continua a sua derrota para Goa; he recufado em Cananor por D. Simaó de Menezes, he posto em ferros e reconduzido a Cananor prezioneiro 35. he livre de prizaó 37. e sequestrado até á decizaó que lhe naó foi favoravel, e porque 37. condenado a passar para Portugal 38. Justiça que lhe faz ElRei ibid. 81. he feito Governador de Azamor em Africa. to Governador de Azamor em Affrica, fua morte t. 4. 47.

MASCARENHAS, (D. Francisco de ) cruza jun-

to do estreito de Méca, e depois sobre a costa do Malabar t. 4. 110. comanda huma esquadra no attaque de Mangalor 128. conduz hum soccorro a Chaul, e ali he enviado por Comandante com auctoridade sobre as praças do Norte, seu elogio, 129. destingue-se em todo o tempo do cerco desta praça 172. e seguintes. torna ás Indias em ViceRei, e condecorado com o titulo de conde de Santa Cruz

por Phelipe fegundo 236.

MASCARENHAS, (D. Joao de) fuccedeu a

Manoel de Souza de fepulveda no Governo de Diu t. 3. 303. Carta que recebe de Coje-Sofar, sua resposta ibid. prepara-fe para sustentar o cerco ibid. e seguintes: assignala-se no attaque das Linhas, que soi seguintes. acha-se nomeado Governador seguintes. Geral nas successoës sem se aproveitar

Geral nas fuccessos sem se aproveitar disto, por ter voltado para Portugal 386.

Mascarenhas, (D. Jeronimo) evita a traição do Tanadar de Dabul t. 4. 234.

Mascarenhas, (Manoel de) conserva bloquedas no porto de Surrate parte das Galeras d'Aleche-lubi t. 4. 38. sua morte 209.

Mascarenhas, (D. Pedro de) Embaixador de Portugal em Roma, alcança do Papa e de Santo Ignacio de Loiola dous Religiozos da Companhia de Jesus para as Indias, he seito Governador do Infante

te D. Joao Principe herdeiro de Portugal t. 4. 47. he mandado por Vice-Rei ás Indias 46. sua morte e seu elogio 47. e seguintes.

MASCATE, Cidade do Reino de Ormus, arma-se contra Albuquerque a pezar do seu

Governador e he punida t. 1. 308.

MASCATE, (o Governador de Mascate) não quer executar a ordem dada pelo Rei d'Ormus de exterminar os Portuguezes no feu Governo t. 2. 347.

MATHAN, (Ilha de ) onde foi morto Fer-nando de Magalhaes t. 2. 383. MATHEMATICOS d'ElRei D. Joao fegundo, feus esforços para aperfeiçoarem a navegação,

e seus descobrimentos t. 1. 57.

MATHEUS, (Armenio) Embaixador do Imperador da Ethyopia a ElRei de Portugal t. 2. 182. e seguintes. apresionado pelo Ta-nadar de Dabul, he livre por Affonso de Albuquerque 298. recebido com honra por este General, que lhe procura embarque para Portugal ibid, máo tratamento que os Portuguezes lhe fazem ibid. recebido com distinção por ElRei D. Manoel 299. reconduzido ás Indias com hum novo Embaixador em nome d'ElRei de Portugal ibid. embarca-se na frota de Diogo Lopes de Cerqueira para hir á Ethyopia ibid. procurado e reconhecido pelos Abyssins 301. visita o Mosteiro de Jesus ou da

visao 302. tem o seu lugar de Embaixador na conferencia do Governador com o Barnagais 303. he consignado ao Barna-gais e ao Governador de Arquico com o novo Embaixador de Portugal ibid. sua morte 438.

MAURO Religiozo da Ordem de S. Francis-co, e Superior do Mosteiro do Monte Sinai, seus terrores sobre os projectos do Caliphe t. 1. 337. suas negociações sem effeito na Europa 340.

Maxelis, (Tuam) ajusta com Mahmud hu-ma traição para o fazer senhor de Malaca t. 2. 201. refugiou-se em Malaca co-mo fugitivo, he bem recebido, e obtem huma guarda para sua segurança 202. ma-tou o Feitor, e elle mesmo soi morto 203.

Meaco, Cidade Capital do Imperador do Japaó, e rezidencia do Imperador t. 3. 450.

Meale-Caó, sua origem, expulso dos seus Estados se retira para Méca, e volta para a India com Solimaó Bacha t. 3. 292. intriga seita por Azedecaó em seu seus Estados ibid. he retirado por Martinho Assonso de Souza 295. em perigo de ser entregue ao Idalcaó pelo mesmo, he obrigado a D. Joaó de Castro que succedeo a Souza 361. he retido como prizioneiro em Goa, tratado feito nesta oczioneiro em Goa, tratado feito nesta ocDAS COIZAS NOTAVEIS: 385

caziaó entre Garcia de Sá e o Idalcaó 387. pedido pelos feus Vassalos, he coroado Rei de Visapour t. 4. 50. he logo detronado, e obrigado a retirar-se para Nizamaluc 51. he retido prezioneiro por este Principe, cujo Ministro pensou sa-zer-she perder a vida 53. he entregue aos Portuguezes e solto 63.

Meca, (a) dezignio de Albuquerque para

a destruir t. 2. 236,

MECA, (o Cheque de Meca) se entermete para pôr de accordo Emir Hocem, e Reis Solimao t. 2. 240.

MEDINA, designio de Albuquerque para

a destruir t. 2. 236.

Meliapor, Cidade da Costa de Coromandel, chamada hoje S. Thomé r. 3. 378. 281.

Melinde, sua descripção t. 1. 100. e seguintes. o Rei de Melinde e o Principe, recebem com muita civilidade Vasco da Gama 102. enviaó hum Embaixador a Portugal, e se fazem tributarios desta Coroa 130. O Rei de Melinde sustenta a Guerra ao Rei de Mombaça a favor dos Portuguezes 272. enteressa Tristaó da Cunha na sua queixa contra os Reis de Hoia e de Lamo 289.

Mello, (Duarte de) levanta o campo de Mahmud fobre o Rio Muar t. 2. 263.

Mello, (Denis Fernandes de ) assignalafe no attaque de Goa t. 2.88.

b MEL-

Mello, (Francisco de) enviado a Malaca destingue-se no combate contra Pate Onus

t. 2. 167.

Mello, (Jorge de ) mal servido pela malicia do seu Piloto t. 1. 366. faz bem a fua obrigação 368. desbaratou Cutial e alguns parãos fahidos de Diu t. 2. 404. da hum attaque no campo de Raju, Mello, (Martinho de) morto no attaque

de Benastarin t. 2. 175.

Mello, (Ruy de) Governador de Goa, aproveita-se da errupção dos Gines para se fazer senhor das terras sirmes da vezinhança de Goa t. 2. 306. perde-as pouco depois 307. conduz hum foccorro a

Cananor t. 4. 70.

Mello-Coutinho, (Diogo de) perde o seu navio e a vida t. 2. 361.

Mello, (D. Diogo de) sua tirania e suas concussoes no Governo de Ormus t. 2. 422. Carta que lhe escreve o Governador D. Henrique ibid. continua as suas concussoés t. 3. 12. teme a justiça de Mas-carenhas, escreve a Lopo de Sampaio para o tirar da intriga, e o consegue,

13. he punido em Portugal 82.

Mello, (Diogo de) Governador na Ilha de Ceilao, faz prender Tribuli Pandar fogro do Rei de Cota t. 4. 16.

Mello, ( Diogo Soares de ) faz-se velhaco, e he condemnado a cortar-se-lhe a cabe-

beça t. 3. 268. ganha a confiança de Martinho Affonso de Souza, e torna ás Indias com elle 268. deita ferro no porto de Goa, e salvou com bala, ibidem.

Mello, (Luis de) sepultado nas ruinas de hum bastiao no cerco de Diu t. 3. 333. Mello, (D. Luis de) falva D. Alvaro de Castro na imprudente sortida feita em Dià 342. enviado em foccorro de Cananor in 4. 70. queima a caza de Ada-Raja e o Bazar dos Mercadores 78. queima a Cidade de Mangalor 79. he prezo por D. Constantino de Bragança e solto pelo mesmo com honra 80. remetido a Cananor, ibid. assignala-se em algumas acçoes 81. conduz o primeiro corpo de exercito no attaque de Jafanapataó 99. he enviado con-tra os Principes ligados do Malabar para o Principe de Bardelle, e he ferido 102.

195. Mello, (Martinho Affonso de ) Governador de Baçaim, conduz hum soccorro ao Forte d'Assarin t. 4. 149.

enviado a Malaca confegue huma grande victoria contra o Rei de Achen, e torna a Goa, onde servio de grande soccorro

MELLO COUTINHO, (Martinho Affonso de) mandado á China t. 2. 360. máo fuccesso desta viagem 361. soccorre a Fortaleza de Pacen, e volta para o Indosta 362. MELLO-JUZARTE, (Martinho Affonso de)

Bb ii man-

mandado para hir construir hum Forte nas Ilhas de Sunda t. 3. 59. conduz hum soccorro ao Rei de Cota, e dá cassa a Pate Mascar General do Camorin 61. faz tributario o Senhor de Calecare na costa da pescaria 62. traição que lhe fazem os Officiaes da sua esquadra ibid. hum furion'zo furacao o fez dar á costa, e he feito prezioneiro no Reino de Bengala, procurando salvar-se, o tornao a apanhar 63. vê offerecer hum dos seus sobrinhos em facrificio pelos Sacerdotes dos Idolos ibidem. he refgatado por seu tio Sampaio ibid.

Mello, (Simao de) Governador de Malaca, recorre a S. Francisco Xavier na conjuntura do cerco de Malaca, e segue os conselhos do santo t. 3. 366.

Mello, (Simao de) vai crusar nas Maldivas t. 3. 59. prende Pedro de Mascarenhas, e o conduz prezioneiro a Cananor

35. Mello, (Simao de) queima 20. embarca-çoes inimigas com a Cidade de Chatua t. 3. 67. cruza na costa com felicidade

Menaique, (Indio) fiel a Albuquerque lhe

fez bons ferviços t. 2. 65. Mendonça, (Fernando de) comanda huma galera em huma acção contra Aga-Mahmud, t. 2. 338.

MEN-

DAS COIZAS NOTAVEIS. 389

Mendonça, (Christovao de ) enviado Covernador a Ormus t. 3. 59. ati conduz Reis Seraph, 63.

Mendonça, (Francisco de) enviado, por Mexia ao encontro de Lopo Vás de Sampaio t.

3. 28.

Mendonça, (João de) Governador das Indias t. 4. 115. sua resposta aos Embaixadores do Camorim ibid. faz prender Domingos de Mesquita e o livra 116. seu elogio ibid.

Menezes, (D. Aleixo de) comanda no Indostan na auzencia do Governador Geral t. 2.328. naó pode foccorrer Pedro de Menezes attacado por Aga-Mahmud, por

cauza da calma 336.

Menezes, (Affonso de) enviado a Baticala para ali exigir o tributo t. 2. 274. obtem o que quer por cauza da chegada do Governador Geral Diogo Lopes de

Sequeira 275.

Menezes, (D. Duarte de) chega ás Indias por Governador t. 2. 339. toma posse do Governador das Indias 342. envia feu irmao D. Luiz a Chaul, ibid. tira o Governo de Chaul a Henrique de Menezes sobrinho de Sequeira, e o dá a Simao de Andrade, ibid. vai a Ormus e deixa-se vencer pelo dinheiro de seraph 355. 356. e o livra da prizao 356. envia a China Martinho Assonso de Mello Cou-

tinho 360. he rendido por D. Vasco da Gama 1393. movimentos dos seus Partidistas para fazerem durar o seu Governo depois da morte do Gama, reprimidos por Lopo Sampaio 401. seu naufragio e

sua morte, ibidem.

Menezes, (D. Iorge de) dá soccorro a Andre de Souza maltratado por Aga-Mahmud t. 2. 337. combate pessoalmente com Aga e o saz sugir, 338. retira-se muito maltratado ibid. desembarassado de huma acção pelo Governador D. Henrique de Menezes 404. affignala-se no attaque das linhas de Calicut, 417. queima hum posto consideravel na vizinhança desta Cidade t. 3, 3. he menos feliz na fegunda acção ibid. enviado Governador as Molucas 12. acha-se na tomada de Bintam 20. suas differenças com D. Garcia Henriques 45. embarassa-se com os Castelhanos ibid. obriga-os a fazerem huma paz vergonhoza 51. suspeito de ter envenenado o Rei de Ternate de accordo como Cachil d'Aroes, 52. embarassa-se com o Cachil d'Aroes, ibid fuas violencias contra o Cachil Vaidua, 54. sua barbara crueldade contra os chefes da povoação de Tabona, 55. faz cortar a cabeça ao Cachil de Aroes, ibid. he rendido por Gonçalo Pereira 93. he prezo ibid. transportado em ferros para Portugal, e depois desterrado para o Brazil onde morreo t. 3. 82.

Menezes, (Henrique do, fobrinho de Sequei-

Menezes, (Henrique do, fobrinho de Sequera) deixado para fer Governador de Chaul t. 2. 337. despojado do Governo de Chaul por D. Duarte de Menezes 342. Menezes, (D. Luiz de) irmao de D. Duarte, chega ás Indias com as Provizoés de General do mar t. 2. 339. he enviado a Chaul 342. vai em soccorro de Ormus 351. aprezenta-se desfronte da Ilha de Queixome, obriga o Rei a pedir a paz 352. e a tornar a Ormus 352. seu dezenteresse 353. procura fazer morrer Seraph por traição 355. embarassa-se com D. Duarte seu irmão, parte para hir crusar pelo mar Roxo 355. 356. perde hum navio da sua esquadra 357. seu naufragio e sua morte 401.

Menezes, (Pedro da Silvade) metido a pique por Aga-Mahmud t. 2. 336.

Menezes, (Antonio da Silva) leva foccorro a Diu no primeiro cerco t. 3. 224.

Menezes (Antonio da Silveira) cunhado de Nuno da Cunha, he feito Governador de Diu t. 3. 200. responde altivamente ás propozições do Sultão Mahmud Rei de Cambaia ibid. prepara-se como homem habil para deffender a Cidadela 205. elogio do seu valor no cerco 206. e seguintes. Francisco primeiro Rei de França manda pedir o seu retrato a Portugal ibid. he nomeado Governador das Indias, e retido em Portugal por huma intriga de Cor-

Menezes, (Aires Telles de) dá foccorro a Rostumecao, e faz levantar o cerco de

Baroche t. 4. 145.

Menezes, (D. Diogo de) crusa sobre a Costa do Malabar, destroe os Estados do Camorim, saz com que este o respeite, e o impede de declarar-se pelos Principes ligados t. 4. 178. desbarata a frota do Camorim comandada por Catiproca 194. e conduz soccorro á Fortaleza de Challe, 200. conduz hum novo soccorro a Challe, e chega muito tarde 210. recolhe o Governador e a guarnição de Challe que o Rei de Tanor tinha attrahido a si, ibid. he feito Governador General pelas successões 232.

Menezes, (D. Henrique de) vai ás Indias com Provisões de Governador de Ormus t. 2. 400. he feito Governador de Goa por Gama, e porque ibid. succedeo a Vasco da Gama no Governo Geral ibid. seu elogio, 402. suas primeiras resoluções, prova da sua modestia e da sua virtude, ibid. saz guerra aos piratas 403. saz enforcar Mamale que se intitulava Rei das Maldivas 404. rezolve-se a castigar o Çamorin 407. toma-lhe a Cidade de Panane e a destroe ibid. queima muitos navios no porto de Calicut 408. attaca Coulet-

te, toma-a e poem-lhe fogo 409. vai foccorrer a fortaleza de Calicut sitiada pelo Camorin 414. desbarata os inimigos e faz levantar o cerco 417. recusa a paz com as condições que o Camorin propunha 419. faz saltar a Fortaleza de Calicut, e se retira 420. carta que escreve ao Governador de Ormus sobre as suas concusfoes 422. faz grandes preparativos para hum dezignio particular, 423.conjecturas fobre este dezignio t. 3. 2. poem-se no mar com huma poderosa frota 3. sua morte, e seu rectrato 4.

MENEZES, ( D. Fernando de ) filho do Vice-Rei D. Affonso de Noronha he dezafiado para Duello por Jeronimo de Cafrello Branco, por ter solicitado contra elle o seu emprego em tavor de outro t. 4. 7. comanda a vanguarda Portugueza na acção contra o Rei de Chambe t. 4. 22. deixado em Cochim para governar na auzencia do Vice-Rei feu Pai ibid. crusa sobre a costa da Arabia, e he obrigado a retirar-se com injuria á vista da Cidade de Offar 73. e seguintes. alcança huma bela victoria das Galeras Turcas comandadas por Alechelubi 138.

Menezes, (D. Fernando de) destingue-se em huma sortida no cerco de Diu t. 3. 341. he morto 342.

Menezes, (D. Fernando Telles de ) conduz

dus hum soccorro a Chaul t. 4. 176. he Governador Geral pelas successões 236. saz reconhecer nas Indias Felippe segundo Rei de Espanha em Rei de Portugal, tem todo o merecimento, sem por isso ser recompensado ibid.

Menezes, (D. Garcia de) enviado ás Molucas para fucceder a Jordaó de Freitas t. 3. 439. foccorre Malaca, fua morte ibid.

e seguintes.

Menezes, (D. Jorge de Menezs Baroche) crusa sobre a costa do Maiabar, onde saz destruição depois da retirada do segundo cerco de Diu t. 3. 358. Arruina a Cidade de Baroche e della toma o apesido de Baroche 368. passa a Ceilão, e he desbaratado por Raju t. 4. 114. he mandado para guardar as passagens da Ilha de Goa na ultima guerra do Idalcão 169. substitue Luiz Freire de Andrade no Governo de Chaul 191.

Menezes, (D. Jorge Telles ou Tello de)
destingue se no attaque das linhas de Calicut t. 2. 417. retem alguns paráos inimigos no Rio de Bacalor t. 3. 3. pede
foccorro a Lopo Vas de Sampaio contra
o Cutial do Çamorin t. 3. 9. he nomeado Governador General pelas successos o
que se frustrou por cauza da sua auzen-

cia 386.

Menezes, (D. Luiz de) affignala-se na

acção contra Catiproca t. 4. 194. e conduzindo hum foccorro a Challe 201.

Menezes, (D. Pedro de Sá) destroe hum Pirata que crusava nas Maldivas t. 4. 122. toma a Cidade de Bracalor e nao poude

conservar-se nella 150.

Menezes, (D. Simao de) Governador de Cananor, destingue-se no attaque de Panane, recuza o azilo a Pedro de Mascarenhas t. 3. 35. recebe-o presioneiro na sua Cidadella 36. Livra-o e se declara por elle 37.

Menile-Hek, ou David filho da Rainha de Saba e de Salomao, fegundo a rradição

dos Abissinos t. 2. 431.

Mercar, (Cid.) enviado pelo Rei de Narfinga, deixa-se enganar pelo Idalcaó que

o fez assacinar t. 2. 305.

Meriam, (Cid-Meriam) Abissin faz hum attaque imprevisto á Cidade de Dilman, dezasia para duelo Garcia Rodrigues de Tavora, he morto t. 4. 110.

Meris, (o) navio do Sultaó ou Caliphe do Egypto tomado por Vasco da Gama t. 1. 157. navio de Melic Jaz metido a pique por Affonso de Albuquerque 314.

Mesquita, (Diogo de) fua aventura e fua prizaó t. 3. 65. fua conftancia pela Religiaó, ibid. fere fultaó Badur 194. fava-fe a nado depois de hum vigorozo combate, ibidem.

MES-

MESQUITA, (Diogo Lopes de) Governador nas Molucas t. 3. 432. embarassa se com o Rei Aeiro e porque, ibid. jura paz com elle 432. Manda o assassinar 433. crueldade que usa com o corpo morto 434. he enviado das Indias a Ternate por ordem de ElRei de Portugal para ali ser punido deste assacinio, e he assacinado elle mesmo pelos moradores da Ilha de Java 436.

Mesquita, (Domingos de) enviado contra os Malabares de Calicut t. 4. 113. sua barbara execução ibid. he posto em prizao por Joao de Mendonça, e he livre 116.

Mesquita, (Lopo de) toma hum navio de Mouros, apanha huma terrivel tempesta-de, e perde seu irmao por querer salvar

o seu thesouro t. 3. 65.

Mexia, (Affonso) Vedor da Fazenda na
India une-se com Lopo de Sampaio contra Pedro Mascarenhas t. 3. 7. seu caracter 8. emprehende abrir a terceira successaó, e saz reconhecer Sampaio 28. De-zordem que disto se segue ibid. abre as novas cartas de successão vindas de Portugal, e faz declarar Sampaio Governador em prejuizo de Mascarenhas ibid. he feiro Governador de Cochin 29. oppoemse á descida de Mascarenhas e o sere 34. Justiça que lhe saz ElRei de Portugal 81. e seguintes, suas violencias provadas 83.

MICANT, feito Rei de Quiloa, e he depos-

to, t. 1. 331.

Mina, (S. Jorge da Mina) Cidade e fortaleza fobre a costa de Affrica t. 1. 40.

MINDANAO (Ilha de ) t. 3. 170. MIRA-MAHMUD, parente de Badur, traba-lha esseazmente em reduzir á obediencia muitos vassalos rebeldes deste Principe t.

MIRAL, trahio Albuquerque depois da entra-

da de Goa t. 2. 62. punido 65.

MIRAM, aspira ao Reino de Cambaia, envia Embaixadores a D. Luiz de Ataide t. 4. 142. condições vantajozas que lhe popoem 143. Vè todos os seus projectos

destruidos, e como 151.

MIRANDA, (Antonio de) deixado em Ceilaó por Capitaó do Porto t. 2. 273.

MIRANDA, (Antonio de Miranda d'Azevedo)

mandado por Sampaio para hir crusar com huma esquadra para o mar Roxo, he privado de huma parte dos seus navios pelo Governador Geral D. Henrique de Menezs, t. 3. 60. vai crusar no estreito de Méca com huma frota de 20. navios 64. queima a Cidade de Zeila, faz algumas prezas ibid. he deixado em Goa Co-mandante por Lopo Vás de Sampaio 67. queima muitos navios fobre a costa, e destroe huma frota de Calicut 71.

Misir, (Cha-Misir) afogou Toruncha por ordem

dem de Seraph t. 2. 355. ajusta-se com D. Luis de Menezes para fazer morrer Seraph e Reis Saladin, ibid. apodera-se do Governador 356. he obrigado a fugir 357.

Missionarios, da Ordem de S. Francisco enviados ás Indias com Pedro Alvares Ca-

bral t. 1. 136.

Missionarios tirados de differentes Ordens, vao para o novo mundo com as frotas Portuguezas, feus fuccessos t. 3. 405.

Missionarios da Ordem de S. Domingos fundados em Goa t. 3. 405. seu zelo

ibidem.

Missionarios da Ordem de S. Francisco estabelecidos em Goa e em Ceilaó t. 3. 405. seu zelo ibid. chegaó á China t. 4. 224.

Missionarios, da Companhia de Jesus nas Indias t. 3. 271. 405. na Ethyopia t. 4. 96. no Brazil t. 3. 463. em Congo ibid. no Monomotapa t. 4. 227.

Missionarios Seculares t. 3. 406.

Mocrin Rei de Lasah, apossou-se das Ilhas de Baharem e de Elcatif, seu valor em as defender t. 2. 329. he ferido e morre tres dias depois 333. sua cabeça he levada a Ormus ao Rei em triunso ibid.

Modeliar, nome dos fenhores da Ilha de Ceilaó. Modeliar apanhado por Antonio Moniz Barreto que lhe faz cortar as curvas t. 3. 415. e feguintes. o Modeliar aconselha a Madune que saça huma trai-

ção a Barreto 416.

Mogoles ou Mongules, fua origem t. 3.
138. apoderaó-se do Reino de Delli no
Indostan, ibid. entraó no Reino de Cambaia 143. saó rechassados por Badur 155.
devidem-se, e entraó no Reino de Bengala 186. Senhoreaó-se do Reino de Cambaia t. 4. 211. e depois de todo o Rei-

no do Indostan 283.

Mogole, Principes dos Mogoles refugiados no Reino de Cambaia, procuraó aproveitar-se das divisoens deste reino, para se apoderarem de huma parte t. 4. 107. ajuntaó-se a Chinguiscaó, ibid. cercaó Rostumecaó em Baroche, saó desbaratados por Aires Telles de Menezes 145. ibid. voltaó sobre Baroche e expulsaó Rostumecaó, ibidem.

Mojatecaó conduz 13,000. homens a Rumecao durante o cerco de Diu t. 3. 332. poem-se em fugida depois de ser destrui-

do Rumecao 354.

Molana ou Chefe da Religiaó, falva o herdeiro do Rei de Pacem dezapossado, elle o conduz ao Indostan, e o restabelece pela intervenção dos Portuguezes t. 2. 309.

Molucas, (Ilhas) sua descripção, sua singularidade e costumes de seus moradores t. 2. 373. e seguintes. Reis das Molucas

e Ilhas vezinhas ligados contra os Portuguezes t. 3. 105. cauza das dezordens

dos Portuguezes nas Molucas 437.

Mombaça, sua descripção t. 1. 96. traição que o Rei de Mombaça saz a Vasco da Gama 97. este Rei incomoda o Rei de Melinde 271. he obrigado a fazer huma paz fingida com o Rei de Melinde 272. o Rei de Mombaça faz-se tributario pelo medo que teve de Nuno da Cunha, e subleva-fe na occasiao das molestias que afflligirao a frota deste General t. 3. 73.

Momoia, Rei de Momoia na Ilha de More, favorece os Portuguezes, baptiza-se em Ternate trabalha na concervação dos feus povos t. 3. 107. sitiado em Momoia, defende-se com valor ibid. sua piedade barbara a respeito de sua mulher e filhos ibid. sua cobiça pelo martirio ibid.

Monçao, termo para significar os ventos re-

gulados t. 1. 117.

Monclaros, (Jesuita) acompanhou Francisco Barreto á conquista das minas do Monomotapa, t. 4. 228. reprehendido por Manoel de Faria ibid. Justificado pelo Padre Francisco de Souza 231.

Mondragon, corfario Francez apanhado por

Duarte Pacheco, e solto t. 3. 464.

Mongas Reino tributario do Rei de Monomotapa, o Rei de Mongas rebelde, he vencido e sobmetido por Francisco Barreto t. 4. 223. MoMonomoтара, ou Benomotapa, Reino da Ethyopia baixa, fua descripção usos e cos-

tumes de seus povos t. 4. 225. Mononotapa, (Rei ou Imperador de) seu poder e suas prerogativas, t. 4. 225. procura a alliança dos Portuguezes 226. faz cortar a cabeça ao Padre Gonçalo da Silveira, e depois aos feus calumniadores 227. faz alliança com Francisco Barreto e lhe concede o que lhe pede 228.

Monroi, (D. Fernando de) comanda o partido que D. Gutierres seu Irmao envia para Pondá e he desbaratado t. 2. 251. perde o seu navio nos baixos de Melinde 393. perde o Governo de Goa pela fua auzencia 400. obriga algumas galeras Turcas da frota de Alechelubi a despedaçar-se sobre a costa t. 4. 38. he deixado por Francisco Barreto em Pondá para o guardar 51. chamado a Goa, obedece com trabalho 53.

Monroi, (D. Guttierres de) vai ás Indias Governador de Goa t. 2. 248. expoem esta Cidade por huma louca paixaó 249. fuas dezordens com Caldeira ibi. faz irrupção fobre as terras do Idalcão com mui-

to máo effeito 251.

Monroi, (Joao de ) attacado por 15. fustas de Melic Jaz destruio-as t. 2. 258.

Monzaide, Mouro Tunezino une se aos Portuguezes t. 1. 117. dá bons conselhos ao Gama, e lhe faz grandes serviços 118. vem a Portugal com o Gama e faz-se

Christao 129.

Moran-Beg, abandona Catife, e passa a Constantinopla t. 4. 34. mandado para hir a Baçor: tomar as galeras de Pirbec ibid. cahe na frota de D. Diogo de Noronha ibid, combate com muita vantagem contra Gonçalo Pereira Marramaque por cauza da calmaria 35, he dezaprovado pela Por-ta por naó ter conduzido as galeras ao mar Roxo 36.

Morad, (Mahmud) abuza da auctoridade que tinha tomado sobre o Rei por cauza do adulterio de fua mulher, foge depois

da morte do Rei t. 2. 352.

Morad, (Reis) fobrinho de Noradin defende a Ilha de Baharem t. 4. 84. dá hum fabio conselho que nao he acceito 85. combate com valor em favor dos Portuguezes ibid.

Moraes, (Fernando) destingue-se na guer-ra do Rei do Pegu contra o Rei de

Ava, e ali morre t. 3. 262. Moratecao, enviado pelo Idalcao ás terras de Bardes para as tornar a tomar aos Portuguezes t. 4. 60. sustem a retirada do Idalcao conservando-se firme no seu quartel 207.

Moreno, (Lourenço) combate em favor do

Rei de Cochin t. 1. 218.

Mo-

Mosambique, fua descripção t. 1. 92. Mosambique, (cheque de) sua traição a Vasco da Gama, t. 1. 94. e seguintes. he mais tratavel na chegada de Pedro Alvares Cabral 141.

Mota, (Antonio da) hum dos primeiros Portuguezes que descubrirao o Japao t.

3. 446.

Moura, (Jorge de ) Governador de Onor crusa no estreito de Meca t. 4. 110. poem os inimigos em fugida com o foccorro conduzido por Antonio Fernandes de Challe, 198.

Moura, (Joao de ) conduz hum foccorro

ao forte de Affarin, t. 4. 149.

Mouros, e Mahomeranos espalhados pelas Indias, seus esforços para perderem os Portuguezes e arruinar-lhes o commercio t. 1. 127. 145. t. 2. 29. poem huma frota no mar contra Pedro Alvares Cabral t. 1. 151. saó destruidos por Joaó da Nova 152.

Mouros de Cochin discurso que lhes faz Duarte Pacheco, e o temor que lhes inf-

pira t. 1. 195.

Mouro, Guzarare Sabandar de Malaca, muda a vontade do Rei, e do seu Ministro contra os Portuguezes t. 2. 29. entra na conjuração do Bandara contra o Rei, he obrigado a fugir 96. retira-se para o Rei de Pacem ibibem, salva-se por hir a Malaca Cc ii

levar a noticia da chegada dos Portuguezes; e merecer o seu perdao, he tornado a encontrar e attacado por Albuquerque, defende-se como homem dezesperado e he morto 97. Prodigio acontecido na fua morte ibidem.

Muar, rio na visinhança de Malaca, fortificado por Mahmud Rei desapoçado de

Malaca t. 2. 116.

Mundo novo, longo tempo desconhecido,

e porque t. I. I.

Musa, (Cachil) filho do Rei Aeiro, acompanha seu Pai quando elle foi assacinado

t. 3. 433. livra-se 434.

Musarn, genro de Isuph Cheque de So-fala, inimigo dos Portuguezes cauza guerra e a ruina dos seus t. 1. 278. e seguintes.

Muscada, arvore que dá a Nós Muscada fua descripção t. 2. 374. Mustapha, e Sosar parentes de Reis So-limão, vingão a sua morte em Haidarin, tentao inutilmente fazerem-se senhores de Aden t. 3. 61. vao a Diu 112. fortificao esta praça e tornaó inutil a tentativa de Nuno da Cunha sobre esta Cidade ibid. e seguintes. Mustapha depois desta acção vai aprezentar-se a Sultao Badur, honras que d'elle recebe 116. prezentes que faz ao Sultao 117. toma o nome de Rumecaó, e porque ibid. he provido do Gover-

verno de Baroche ibid. dezafiado por Manoel de Macedo, mostra fraqueza, aceita o dezafio pelas reprehenções de Badur, e por elle he impedido de combater, impede Badur de fazer alliança com os Portuguezes 131. interessa-se pelo contrario com a dos Mogoles, 132. e seguintes. trahio o Sultaó e se ajusta com o Rei dos Mogoles, Badur suspeitando delle traição ordena que o matem, do que sendo elle avisado soge para os Mogoles, rouba ao Sultao sugido as suas mulheres, seus si-Ihos e os feus thefouros, de que Badur fe tinha apoderado 145. Mythologia dos Indios, fua relação com

a Mythologia antiga t. 1. 111. e seguin-

tes.

NABANDA, (Praça da Carmania) Affonso de Albuquerque ali desbaratou dous fidalgos, Generaes de Ismael Rei da Persia t. I. 360.

NAGAMEL, (Ilha de) no Golfo de Bengala

t. 3. 62.

Nagotana, (Rio e Povoação) o Governador de Nagotana corta o caminho a Heitor da Silveira t. 3. 70. he desbaratado e a Cidade queimada ibid.

Nanu Rei dos Abissins ou Imperador da

Ethyo-

Ethyopia pouco favoravel aos Portugue-

zes t. 2. 296. e seguintes.

NAIQUE, Senhor da Costa da Pescaria atormenta os Christaos e saz prezioneiros os Portuguezes de Punical que se tinhao refugiado em sua caza t. 4. 41. aceita o ressate dos Portuguezes prezioneiros 42.

NAIRES de Cochin fogem pela traição de hum Caimale parente do Rei de Cochin

t. I. 210.

NAIRES, (linhagem dos Nobres Indios) feus costumes, e suas experiencias t. 1. 113. Naires confagrados 114. Naires de Calicut vantagens que alcançarao sobre o

Marechal t. 2. 11.

Naires confagrados ao Principe de Bardelle, seus essorços para vingarem a sua morte t. 3. 398. das muitos assaltos a Cidade de Cochin ibid. e seguintes. t. 4. 8. hum delles assacina o Rei de Cochin t. 3. 399.

NAIRE consagrado á Cidadella de Cananor, avisa de tudo o Governador da praça t.

4. 120

NANTO Porto da China t. 2. 279

Naramunin fobrinho e herdeiro do Rei de Cochin, detende a entrada da Ilha de Cochin ao Camorin t. 1. 178. sua valentia ibid. sua morte e a dos seus sobrinhos 180.

Narsinga, (Rei de) seus Estados e seus

enteresses t. 1. 234. 240. vingança que elle toma dos Mouros seus vastalos que fazia o contrabando 234, envia huma celebre Embaixada ao Vice-Rei D. Francisco de Almeida 240. Recebe huma da parte de Assonso de Albuquerque t. 2. 54. Declara guerra ao Idalca o, e faz pazes com elle por temor dos Portuguezes 56. Torna a fazer guerra ao Idalca o em favor dos Portuguezes 80.

Narsinga, (Christina Rei de Narsinga) faz pazes com o Idalcaó t. 2. 359. dá azilo a Azedecaó que o abandona 176. e seguintes, morre em huma batalha que lhe deraó o Idalcaó Nizamaluc e os outros

Principes seus alliados t. 4. 136.

Narsinga, (dous Principes de Narsinga herdeiros de Christna) naó ouzaó tomar o titulo de Rei depois da morte deste Monarcha, o mais moço se fez vassalo do Idalcaó t. 4. 137. e o mais velho se liga com D. Luiz de Ataide 206. Bela acçaó do Rei de Narsinga Christna, atrahido á costa da Pescaria por hum Portugues arrenegado 77.

Navegação dos Antigos imperfeita t. 1. 2. Navegação imperfeita no tempo dos desco-

brimentos t. 1. 8.

NAUBEADARIN, sobrinho e herdeiro do Çamorin favoravel aos Portuguezes t. 1. 172. Prudencia das suas reprezentações ibid.

taz-

faz concluir a paz 188. suspende a determinação de huma nova guerra 191. seus vãos esforços para entrar na Ilha de Cochin 200. e seguintes. Desbaratado em Cranganor por Diogo Soares de Alvarenga, e depois pelo Rei de Tanor, 223. 224. 225. entermete-se para a paz e a trata com D. Garcia de Noronha 198. succedeo ao velho Çamorim seu Tio, tracta de novo com os Portuguezes, concedelhes hum lugar em Calicut para huma Cidadella, e envia seus Embaixadores a Portugal 199.

Naubeadora, (fobrinho de Trimumpara) feito Rei de Cochim em lugar do Tio t. 1. 242. metido de posse com pompa 243. reconhece-se tributario de Portugal e permite que construao huma nova cidadella 245. sustentado contra o seu primogenito por Assonso de Albuquerque t. 2. 84.

Naufragio de hum dos Navios da frota de Magalhaes, chegado as Molucas t. 2.

384.

Nautaques, Corsarios Arabes t. 2. 247. Nazermaluc, Official do Idalcaó vem a Ponda com hum exercito t. 4. 60. he attado e destruido por Francisco Barreto 61. torna a Ponda e restabelece a fortaleza depois da partida do Vice-Rei ibid.

Negros de Affrica t. 1. 26. seu caracter 27. seu commercio com a Europa antes dos

tempos dos descobrimentos ibid. sua admiração na chegada dos Portuguezes ibid. Difficuldade que tiveraó no principio, de tratar commercio com elles. ibidem.

Nestorianos infestao a Ethyopia com os

seus erros t. 2. 436.

Nico, a sua nascente porqué soi descoberta t. 2. 436. Projecto de D. Affonso de Al-

buquerque para o mudar ibid.

Ninachettu, favorece os Portuguezes em Malaca t. 2. 111. he feito Bandara ou Chefe de Indios Gentios 114. assignalase na batalha contra Pate Onus, 168. he deposto do seu emprego por Jorge de Albuquerque 205. queima-se vivo á maneira dos Indios Gymnosophistas, seu discurso nesta occaziao 206.

Nizamaluc, hum dos Tyranos que se elevarao no Reino de Decao recebe os Portuguezes em Chaul, faz-se tributario, e paga o tributo a D. Francisco de Almeida t. 1. 371. consente que os Portuguezes fassao hum sorte em Chaul, e she

adianta a execução t. 2. 335.

NIZAMALUC primeiro do nome, implora o foccorro de Lopo de Sampaio contra o Rei de Cambaia, e he foccorrido a tempo t. 3. 68. poem em pé hum poderozo exercito contra Malucaó em favor de Ibrahim, filho do Idalcaó e de fua Irman 173. eftabeleceo este sobre o Throno ibid. res-

ponde habilmente ás negociações fecretas de Badur, sem se embarassar com os Portuguezes 188. renova o tratado de alliança com D. Garcia de Noronha 237. poem-se em movimento para accommodar os vassallos rebeldes, e he contrariado pelo Governador de Baçaim 265. he desbaratado recorre á justiça de D. Estevao da Gama, que lha faz medeando hum augmento de tributo ibid. faz morrer Inelmaluc e Çalabatecao, e retem Mealle pre-zioneiro contra a té dada t. 4. 52. morre depois de 58. annos de reinado, 61. seu elogio 62. recomenda o seu herdeiro a Simao Peres Portugues arrenegado de quem se tinha confiado inteiramente ibid. NIZAMALUC segundo do nome, he deixado na tutela de Simao Peres Portugues arrenegado t. 4. 63. liga-fe com Cotamaluc contra o Idalcao ibid. cerca huma praça do Idalcao e levanta o cerco ibid. nega a Francisco Barreto lugar para hum novo forte em Chaul, pertende elle mesmo construilo 64. sabedoria da sua conducta neste negocio ibid. e seguintes. Une-se com o Idalcao e Cotamaluc contra o Rei de Narsinga 135. faz-se Senhor de Bisnaga depois de huma grande victoria, 136. e feguintes. entra na conjuração geral dos Principes ligados contra os Portuguezes 137. morre envenenado pela sua concubina 155.

Nizamatuc, (a concubina de Nizamaluc fegundo) envenenou-o porque tinha feito voto de tornar a receber a fua primeira e principal espoza ibid, faz reconhecer o filho que elle tinha tido por seu herdei-

ro 156.

Nizamaluc Terceiro do nome, entra nas vistas do seu antecessor, tocante a con-juração dos Principes Indios ligados con-tra os Portuguezes t. 4. 156. o segredo he menos bem guardado na sua Corte que na do Idalcaó, poem-se em campo, descripção do seu exercito 169, e seguintes, seu bom dicto a cerca da fortaleza de Chaul, e resposta de Farratecaó 172. procura fazer diverloes fazendo corfos para Damaó e Baçaim, 176. concebeo ciumes do Idalcaó pelos avisos de sua irman, espoza do Idalcao 187. Solicita o Camorin a enviar-lhe a sua frota 189. faz pouca estimação dos Malabares que o Çamorin tinha enviado em seu soccorro 191. dá seus plenos poderes a Farratecao para tratar da paz, e o faz depois prender por suspeitas de que estava comprado 192. as diversoés lhe aproveitao pouco 199. resolve-se a dar hum assalto Geral, e o dá 202. faz pazes com o Vice-Rei 204.

Nogueira, (Antonio de) despachado por Affonso de Albuquerque e Duarre de Lemos, refrescou o sorte de Socotora t. 2.21. Nomes, postos ás terras novamente descobertas, e uzo dos Navegantes para os applicar t. 1. 89. diversos nomes dados nesta occasino, ibidem.

Non, Cabo de Nam, porque assim chama-

do t. 1. 8.

Noradin, (Reis) Ministro do Rei de Ormus. Resposta altiva que she faz Albuquerque t. 1. 324. envenenou o Rei Ceifadin, e poem Foruncha em lugar delle t. 2. 212. chama da Persia seus sobrinhos, ibid. sugeição que recebe de hum delles chamado Hamend, ibid. savorece-o Albuquerque para se tirar da tyrania deste sobrinho, 214. he obrigado por D. Gar-cia de Noronha a entregar toda a artelharia da Cidade 219.

Noradin, (filho de Reis Nordin) ingrato a Albuquerque, e prestes a matallo, dei-tao-lhe o braço fora t. 1. 328.

NIRICAO, General das tropas do Idalcao, dissuadio-o da Guerra contra os Portuguezes t. 4. 166. vem acampar-se com a frente das tropas no passo de Benastarin, 170. prepara as suas batarias 173. faz-se suspeito ao Idalcao 188. entra em huma conjuração contra o Idalcão ibid. he posto em prizoes ibid.

NORONHA, ( D. Affonso de ) destingue-se no attaque do forte de Socotora, e mata Ibrahim que comandaya nelle, 297. fica Governador em socotora 299. passa á India, e morre em hum naufragio indo tomar o Governo de Cananor t. 2. 77.

NORONHA, (D. Antonio de ) destinado por Affonso de Albuquerque para lhe succeder, em cazo de morte no sitio de Goa onde o havia seguido t. 2. 46. toma o forte de Pangin 50. he feito Governador de Goa 53. fez largar fogo fora de tempo a hum armazem, e por isso descobre a retirada dos Portuguezes 68. comandado para attacar Cufolarin, he ferido mortalmente no combate 75. sua morte

e seu elogio 77. 78. Noronha, ( D. Garcia de ) sobrinho de Affonso de Albuquerque enviado as Indias comandando huma frota com as Provizoés de General do mar no Indostan t. 2. 143. 178. vai a Cochin expedir os navios de Commercio ibid. mal ordenado no negocio de Benastarin he livre por Pedro de Mascarenhas 176. trata da paz com Neaubadarin 180, tira a artelharia do Palacio e da Cidade de Ormus 218. conduz a Goa os Principes cegos de Ormus 219. sofre muitos dezagrados de Lo-po Soares de Albergaria antes de partir para Portugal 233.

NORONHA, (D. Affonso de) filho do Marquez de Vila Real, e Governador de Ceuta he feito Vice-Rei das Indias t. 4. 4.

El-

ElRei o aumenta com honras, e lhe impoem hum conselho ibid. chega muito depoem hum contelho ibid. chega muito de-pressa para tirar a Cabral a vantagem de tomar todos os Principes ligados secha-dos na Ilha de Bardelle t. 3. 403. saz pouca honra a Cabral, e por isto cauza disgosto 404. he bem recebido do Rei de Cota t. 4. 6. nao saz paz nem guerra com os Principes ligados 7. trata em se-gredo com o Camorim, e com hum silho de Madune Rei de Ceitavaca, ibid. saz partir huma frota para o estreito de Meca, ibid. chega a Goa onde he bem recebido 8. chamado pelo Rei de Cota, pas-fa á Ilha de Ceilao, suas extorsos e vio-lencias causadas pela sua avareza contra o Rei e os principaes Senhores 10. ibid. e seguintes. marcha contra Madune, desbaratou-o e se saz senhor de Ceitavaca 12. roubou o Palacio e os Templos 13. falta ás condições prometidas ao Rei, e torna a partir para o Indostan, ibid. e seguintes. antes de partir fez toda a deligencia para prender Tribuli Pandar sogro do Rei, e deixa para isso ordens ao Governador de Columbo 14. indignação de ElRei de Portugal por esta acção, e ordena remedealla, mal executada 19. e seguintes, castiga o Rei de Chambe e vai a Goa 21. envia hum soccorro a Ormus 25. dispoem-se para hir attacar a frota Otto-

tomana, poem-se no mar e torna para traz 32. despacha Francisco Barreto contra hum Pirata Malabar para Cochin 39. vai pessoalmenre a Cochin, 42. he rendido por D. Pedro de Mascarenhas 46.

NORONHA, (D. Alvaro de) filho do Vice-Rei D. Garcia conclue a paz com o Çamorim t. 3. 238. he feito General do mar, em lugar de Martinho Affonso de Souza 240. nao poude ser aprovado para fucceder a seu Pai até a abertura das successoés 239. he Governador de Ormus, e avisa o Vice-Rei da tomada de Catife 4. 25. sustenta o cerco de Ormus contra Pirbec 28. recusa o prezente que Pirbec lhe quiz fazer da espoza de Joao de Lisboa Governador de Mascate, indignado por elle ter entregado esta praça, e trata o resgate dos outros prezioneiros 31. escreve ao ViceRei para o avizar da retirada do Cerco de Ormus 32. naufragou e morreo na aguada de S. Braz com toda a sua familia 110.

NORONHA, (D. Antonio de) filho do Vice-Rei D. Garcia crusa sobre a costa do Malabar 4. 23. comanda de novo a armada na costa de Malabar, morre Governador de Malaca 109.

NORONHA, (D. Antonio de) neto provavelmente do ViceRei D. Affonso, parte de Portugal com as Provizoes de ViceRei das Indias t. 4. 208. faz pazes com o Idalcaó 209. tem o desgosto de saber a entrega da Cidadella de Challe ao Çamorim, e sem poder vingar-se delle 210. parte para o Reino de Cambaia, e suspende os progressos do Rei dos Mogoles e saz a paz com elle 212. recusa a Antonio Monis Barreto o preparo que elle lhe pedia para Malaca 216. A Corte, só pela queixa de Barreto, envia ordem de o depor do vicereinado, 217. he deposto com essento pela imprudencia do Arcebispo de Goa executor das Ordens da Corte ibid. morre de disgosto no caminho com a sua espoza e D. Fernandes Alvares de Noronha 218. Morte do Ministro que tianha enviado a sua depozição ibid.

Noronha, (D. Antonio ou D. Antaó de) filho natural de D. Joaó de Noronha, irmaó do Vice-Rei D. Affonso de Noronha, he ferido no negocio contra o Rei de Chambe, t. 4. 22. condus hum poderozo soccorro a Ormus 25. faz-se Senhor de Catife, vai ajuntar-se com o Rei de Baçora e naó o pode conseguir por hum estratagema do Bacha Turco, comandante desta praça 26. e seguintes. he enviado pelo Vice-Rei, para crusar junto do Golso Persico, releva D. Alvaro de Noronha do seu Governo de Ormus 32. he enviado por Francisco Barreto ás terras

de Conção, para receber os direitos 51. recebe ordem de Barreto de os abandonar, e nao obedece senao á segunda citação 53. Governador em Ormus pela fegunda vez 84. envia seu sobrinho D. Joao de Noronha para soccorrer a Ilha de Baharem ibid. passa elle mesmo a Baharem 86. faz assacinar o Governador de Carife que atraiçoava 87. termina este negocio por huma Capitulação ibid. enviado por D. Constantino de Bragança para soccorrer Cedemecaó, desbarata dous Principes Mogoles, porém nao poude obrigar Cedemecaó a entregar furrate 107. he posto em prizoés pelo Vice-Rei que o livra, e lhe dá satisfações 108. torna a passar para a Europa com o Vice-Rei D. Constantino 109. torna ás Indias em Vice-Rei 118. envia foccorro a Cananor 119. domou a Rainha d'Olala e funda huma fortaleza em Mangalor, 127. vinga nos Idolatras da Ilha de Salsete as injurias feitas aos Christaós pela destruição dos Pagodes da Ilha 131. he rendido por D. Luis de Ataide, torna a partir para Portugal e morre no caminho, seu elogio ibid.

NORONHA, (D. Antonio de) he enviado pelo Vice-Rei D. Antaó de Noronha para comandar as frotas de dezembarque em Cananor t. 4. 119. destingue-se muito nesta especie de cerco 120. he seito Governa-

Dd

dor

dor de Cochin 208. elle era provavelmente hum neto do Vice-Rei D. Affonso de Noronha, e irmao de D. Antonio que foi dezapossado do Vicercinado ibid.

Noronha, (D. Antonio de Noronha Catarras) torna para a Europa com o Vice-Rei D. Constantino de Bragança t. 4.

109.

Noronha, (Diogo de Noronha Corcos) toma o Governo da frota que comandava D. Antonio de Noronha, quando este toma o Governo de Ormus, t. 4. 32. vai combater Morad-beg, e naó poude en-contrar nem soccorrer Gonçalo Pereira Marramaque por cauza da calma 35. e fe-guintes. acompanha o Vice-Rei na expedição das Ilhas affogadas 42. succedeu a D. Diogo de Almeida no Governo de Diu 44. rompe os projectos de Abixcao por huma acçaó viva, 45. e seguintes. huma palavra dita inconcideradamente, o impede de ser Vice-Rei das Indias 46. vai a Baçaim para conferir com Francis-co Barreto Governador Geral e o obriga a abandonar a empreza de Damao 36. trata o negocio da cessão de Damao com Itimicao, e o conclue 72. acompanha o Vice-Rei D. Constantino ao attaque desta praça, e tem toda a gloria desta jornada 73. obzequio que faz ao Vice-Rei nesta occaziao 74. he feito Governador de

de Damao 76. acautelou Madre Maluc que se dispunha a tornar a tomar Damao tornando-o suspeito a Cedemecaó que o faz afacinar, 104. e seguintes. morre com os creditos de hum grande Official 107.

Noronha, (D. Fernao Alvares de) morre de disgosto no mar por causa da depozição do Vice-Rei D. Antonio de No-

ronha 218.

Noronha, (D. Garcia de) rende Nuno da Cunha, e vem ás Indias em Vice-Rei t. 3. 226. retem os soccorros destinados para Diu 227. perde a occaziaó de fazer levantar o cerco desta praça ibid. sua conducta a respeito de Nuno da Cunha 228. Alegria que mostra com a noticia da retirada de Solimao reprehendida 234. sua avareza criminada ibid. Paz vergonhoza que faz com o Rei de Cambaia ibid. envia soccorro ao Rei de Cota 237. he pro-curado pelo Çamorin, 238. faz pazes com elle ibid. tenta em vao subilituir seu silho em seu lugar no governo 239, sua morte ibid.

NORONHA, (D. Josó de) filhe natural do irmao de D. Antonio de Noronha Governador de Ormus, enviado por seu tio para soccorrer a Ilha de Baharem, mal aconcelhado pelos seus Capitaes, perde a occaziao de tomar as galeras Turcas t. 4. 84.

> Dd ii No

NORONHA, (D. Joao Rodrigo de) fuccedeo a D. Garcia coutinho no Governo de Ormus t. 2. 351. faz prezioneiro Reis Seraph, e deixa-fe comprar pelo dinheiro deste 356. obriga o Governador Geral a que o visse e o livrasse ibidem. e seguintes.

Noronha, (D. Luis e D. Sebastiao de ) perde huma das suas Galeras por huma

aventura singular t. 3. 357.

NORONHA, (D. Paio) enviado pelo Governador de Ormus a Adem para soccorrer o Rei de Camphar t. 3. 376. sua fraqueza ibid. e seguintes, impede o effeito do soccorro enviado pelo Vice-Rei 379. he mal recebido do Vice-Rei, e cahe em

desprezo 381.

NORONHA, (D. Paio ou D. Pelagio) vai de Portugal para ser Governador de Cananor, na esquadra do Principe D. Constantino de Bragança t. 4. porta-se mal no principio a respeito do Rei de Cananor e dos seus Ministros ibid. acha-se muito embarassado e em vesperas de ser attacado 80. he avisado de tudo pelos espias que tinha na Corte do Rei de Cananor, 120. he rendido por Alvaro Peres de Sotomaior 121.

Norva, (Forte de) conservado e fortificado por D. Luis de Ataide t. 4. 169. Nova, (Joaó da) parte para as Indias t. 1. 150. descobre a Ilha da Conceição, e dá o seu nome a outra, ibid. e seguintes. ganha huma bela victoria contra o Çamorim 152. torna para Portugal e descobre a Ilha de Santa Elena 153.

Nova, Ilha de Joaó da Nova, t. 1. 151. Nunes, (Pedro) mandado as Indias por Intendente passa na frota de Jorge de Albuquerque t. 2. 289. seu elogio t. 3. 8.

Nunes, (Gaspar) acompanha Christovao da Gama na sua expedição da Ethyopia, ali se estabelesse, torna as Indias com o Padre Gonçalo Rodrigues, he outra vez mandado á Ethyopia com o caracter de Ministro de Portugal t. 4. 92.

## 0

Oceano Atlantico, Ilhas do Oceano Atlantico conhecidas pelos antigos com diverfos nomes, incognitas até ao feculo 14. t. 1. 21.

Offer, Cidade da Ethyopia, pertencente aos Judeos, he tomada por Christovaó da

Gama t. 3. 258.

Official Espanhol de hum grande nome, porém de espirito fraco comanda hum navio Portugues, descahe ao Brazil, e se faz pirata t. 2. 288.

OLALA, vide MANGALOR.

OLIVARES, (conde Duque de) politica at-

tribuida a este Ministro, para enfraque-

cer os Portuguezes t. 4. 237.

OMAUM-PATCHA, Rei dos Mogoles, faz a guerra a Badur Rei de Cambaia t. 3. 138. faz alliança com Crementina Rainha de Chitor 140. assenhorea-se de quazi todo o Reino de Cambaia 145. e seguintes. procura a alliança dos Portuguezes 148. he rechassado por Badur, sustentado pelos Portuguezes 155. entra no Reino de Bengala, he vencido por Tsercas, e obrigado a resugiar-se junto de Cha-Pha-

mas Rei da Persia 187.

Onor, Cidade do Reino do Indostan t. 1.

233. Rei de Onor procura surprender Vasco da Gama na sua primeira viagem 236.
inquieto com o estabelecimento que os
Portuguezes fazem em Anchediva 233.
trata com Almeida pela mediação dos seus
Ministros ibid. enteresses desse Principe
ibid. Incidente que perturba a paz 237.
e seguintes. tornada a segurar com A-1
meida por intervenção de Timoia 238.
e seguintes. Saqueada e reduzido a cinzas
por D. Luis de Ataide t. 4. 151. Fortaleza de Onor, rendida aos Portuguezes
por Capitulação ibid.

ONUS, VULLE PATE-ONUS.

OR, (Ilha de) Quimerica, t. 3. 446. Ornus, Ilha, Cidade e Reino do Golfo Perfico t. 1. 305. sua descripção 306. attacada por Albuquerque 309. feita tributaria pelo mesno 319. cidadella começada 320. subleva-le 326. atracada de novo em vao, ibid. tomada e iubmetida por Albuquerque 213. a cidade de Ormus queimada e destruida pelo Rei Torun-cha, em odio dos Portu juezes 350. tornada a povoar na tornada de Cha-Mah-mud successor de Torun-cha, sitiada e arruinada por Pirbec t. 4. 29. Cidade e Reino tirados aos Portuguezes pelo Rei da Fersia ajudado pelos Inglezes 238.

Ormus, Rei de Ormus, successor de Cha-Mah-mud, perde Catife ou El-Catif, e corre risco de perder Baharen, r. 4. 24. e seguintes. retira-se á Cidadella de Ormus na chegada de Pirbec, 29. conserva a Ilha de Baharem pelo soccorro dos Portuguezes 84. Principe cego de Ormus,

reduzido a mendigar em Goa t. 3. 284. Orphazan, Cidade do Rei de Ormus, saqueada e queimada por Affonso de Albu-

querque t. 1. 309.

Oviedo, (Andre de) Jesuita seito Bispo de Heliopolis, coadjutor do Patriarcha da Ethyopia, e successor em cazo de morte t. 4. 89. paísa as Indias 90. dali á Ethyopia 92.he bem recebido do Imperador Claudio e dos Portuguezes que ali estavaó estabelecidos ibid. concebe pouca esperança da conversao deste Principe, 92. excomungou-o, 93. he reprehendido por este procedimento ibid. corre risco da vida, debaixo do Imperio de Adamus Seghed successor de Claudio, e expoem-se generosamente ao martyrio 95. faz-se suspensos deste Principe 96. morre no trabalho e sadigas desta mistaó ibid.

OUTEL, (Pedro de) crusa as costas de Diu t. 2. 328. he metido a pique por Aga-

Mahmud 334.

## P.

PACEM, Reino da Ilha de sumatra, o Rei de Pacem concede a Diogo Lopes de Sequeira a permissaó de plantar hum padraó nos seus Estados, t. 2. 26. recebe bem Astonso de Albuquerque, porém occultamente saz salvar o antigo Xabandar de Malaca que envia a Mahmud para lhe dar aviso da chegada dos Portuguezes.

PACEM, (Rei de) saquea a Feitoria dos Portuguezes t. 2. 286. Manoel Pacheco enviado para o punir, obriga-o a pedir a paz ibid. e seguintes. trahido pelos seus vassalos 363. expulsado dos seus Estados,

se refugia em Malaca 366.

PACEM, Fupilo filho de hum Rei de Pacem despojado, he restabelecido por Jorge de Altuquerque t. 2. 309. e seguintes.

PAGEM, (Forte de ) attacado pelo Rei de Achen, defendido pelos Portuguezes com valor, he abandonado ignorantemente no momento da fua victoria t. 2. 365.

PACHECO, (Antonio) General do Mar em Malaca, pertende fucceder a Jorge de Brito no governo desta Cidade t. 2. 256. he feito presioneiro pelo seu competidor ibid. livre por D. Aleixo de Menezes 261.

Pacheco, (Christovao) sua morte t. z.

Pacheco, (Duarte) passa as Indias com Pedro Alvares Cabral, e ali se destingue t. 1. 187. volta com Affonso de Albuquerque salva a vida a Affonso, ibid. he deixado nas Indias para desender o Rei de Cochin 192. sua conducta a respeito do Rei e dos Mouros de Cochin 194. e seguintes. suas victorias contra o Camorin 197. torna para Portugal 226. honras que recebe 229. mal recompensado dos seus serviços 230. toma Mondragon armador Fran-

PACHECO, (Manoel) enviado por Garcia de Sá contra os Reis de Achen e de Pacem t. 2. 286. Bela acçaó de 5. pessoas da sua equipagem attacadas na sua Chalupa 287. e seguintes. enviado ao Rei de Achen, enganado por este persido Principe, perde o seu Galiaó e a vida t. 3. 91.

cez junto do cabo de Finisterra t. 3.

PACHECO, (Francisco) defende-se no forte

da Cidade dos Rumes t. 3. 206. capitual e se rende 213. renuncia a sua Religiao para falvar a vida ibid. e feguintes. he pu-

nido pelos mesmos Turcos 225.

Pacheco, (Gabriel) seu valor e sua morte com a de Martim Vas seu amigo no

cerco de Diu t. 3. 221.

PADOVE, (Bancos de) Cachopos assim chamados sobre a costa do Malabar t. 2. 41.

Padroens estabelecidos para tomar posse das terras novamente descobertas t. 1. 34.

Paes (o Padre Paes Jesuita) caza de muitos andares que elle construio, admiravel pela fingularidade t. 2. 435.

PAIVA, (Affonso de) enviado para descobrir os Estados do Preste João, sua mor-

te t. 1. 54. e seguintes.

PAIVA, (Gaspar de ) he feito mordomo mór de Goa por Affonso de Albuquerque t. 2. 53. he enviado para hir lançar sogo as cazas no attaque de Malaca 106.

PAIVA, (Francisco Brito de ) o primeiro que salta nos navios inimigos da Frota de Hali-Cha, e ganha o premio proposto t. 3.

60.

PAIVA, (Tristao de ) offerece soccorro a Badur, que se afogou, aprezentando-lhe hum remo t. 3. 196.

Palignaro, (Váo de) t. 1. 216. Paliport, (Váo de) t. 1. 223. Palurt, (Váo de) t. 1. 216.

Pam, pequeno Reino feudatario do de Malaca t. 2. 99. o filho do Rei de Pam, genro de Mahmud aconfelha a guerra contra os Portuguezes ibid. defende a fua Cidade 104. faz-fe Vassalo de Portugal 261.

Pan, Rei de Pam, alliado dos Portuguezes tendo-fe ajustado com Mahmud seu sogro, o saz morrer com muitos por traição t. 2. 367. e seguintes. desbaratado por Pedro Mascarenhas t. 3. 22.

Panane, Cidade e caza de recreio do Camorin he queimada por D. Francisco de Al-

meida t. 1. 300. e seguintes.

Pansa, Aquitimo Principe de Congo inimigo dos Christaos, vencido por seu irmao t. 1. 70. sua morte 72.

Pandarane, victoria ganhada a Pandarane fobre os navios dos Mouros por Lopo

Soares de Alvarenga t. 1. 227.

Pangim, (Forte de) na Ilha de Goa, tomado por D. Antonio de Noronha t. 2. 50. restabelecido por Albuquerque 53. tomado e resorçado de novo pelo Idaleao 68. tornado a tomar ainda por Albuquerque 72. tornado a tomar Terceira vez pelo mesmo 86.

Panthera enviada ao Papa por ElRei D.

Manoel t. 2. 231.

Pantoja, (Francisco) recusa succeder a Rabelo no Governo de Goa t, 2. 129. quer tortornar, porém de balde ibid. despachado por Assonso de Albuquerque a Duarte de Lemos 22.

Papous, (Ilhas dos Papous) t. 3. 105. Parabrama, Deos dos Indios t. 1. 109.

PARAO, especie de batel t. 1. 179.

PARAVAS, Christaos da costa da Pelcaria t., 4. 40.

Parias, castas dos Indios t. 1. 114.

Parles, (Rei de) junta-se com os Portuguezes e poem a ultima mao á sua victoria sobre os Achenezes t. 3. 375.

PARNEL, Abyssins expulsos deste posto por Antonio Monis Barreto t. 4. 74. por Nu-

no velho Pereira 184.

Passaponte notavel dado por hum Portuguez a hum Mouro da Cidade de Gidda t. 3. 134. bela acçaó de Diogo da Silveira nessa occasiaó ibid.

PATANE, Cidade e pequeno Reino das vifinhanças de Malaca; o Rei de Patane acudindo a foccorrer a fua Cidade he mor-

to t. 2. 372.

Paranes entrao no Indostan com os Mogo-

les t. 3. 139.

PATE-ONUS, arma huma frota contra Malaca t. 2. 159. descripção desta frota ibid. e seguintes. Desbaratado pelos Portuguezes, Descripção desta acção 164. e seguintes.

PATEQUITIR, he feito Xabandar de Malaca,

tem o lugar de Vtemutis t. 2. 122. junta-se á viuva de Vremutis para a vingar, e cauzou-se com a filha ibid. queima o Quartel dos Quitins e dos Chatins 123. tira a mascara e insulta Malaca 149. he obrigado duas vezes nos seus entrincheiramentos, e salva-se na Ilha de Java 150. 157.

PATEQUITIR, (filho de Patequitir) apresionado em hum junco, livra-se t. 2. 155.

PEÇANHA, (Manoel) estabelecido Governador da Fortaleza de Anchediva t. 1. 239. ali se defende contra as tropas do sabaia comandadas por hum Portuguez arrenegado 257. seu parecer sobre a dispozição do attaque de Calicut t. 2. 7. conselho que elle da ao Marechal 11. he morto na acção de o deffender 12. morte de seus filhos 7.

Peçanha, (Antonio) defende o Bastiao de S. Iorge no segundo cerco de Diu t. 3.

307. bela acção de Peçanha 333.

PEDIR, Reino da Ilha de sumatra, o Rei de Pedir concede a Diogo Lopes de Sequeira a faculdade de plantar hum padrao nas suas terras t. 2. 26. Intimidado por Affonso de Albuquerque, lhe envia alguns Portuguezes que tinhao sido retidos em Malaca 96. Expulso dos seus Estados pelo Rei de Achen, se refugia em Malaca 366. PES

PEDIR, (Rei de ) General do Rei de Achen; vem infultar Malaca com huma numeroza frota t. 3. 365. carta de Dezafio que escreve ao Governador 366. he vencido e

morto 374.
Pedro, (D. Pedro) Princepe de Portugal
Regente do Reino e Irmao do Infante D. Henrique, anima os decobrimentos pelas concessos que lhe faz t. 1. 15. infelicidade deste Principe e seu sim tragico 30.

Pecu, (Rei de) faz guerra ao Rei de Ava, e he ajudado por Fernando de Moraes; cede com tudo aos esforços do feu

inimigo t. 3. 262.

Pegu, (Rei de) Pegu envia huma Embai-xada ao Vice-Rei D. Constantino para pedir o dente do macaco, apanhado no thesouro de Jafanapataó t. 4. 100. envia outra Embaixada ao Rei de Cota para lhe pedir sua filha em cazamento 126. he enganado por este Principe 126. dezenganado pelo Rei de Cande 127. e preziste no seu erro ibid.

Рыхото, (Antonio) hum dos tres primeiros Portuguezes que abordarao ao Japao

t. 3. 446.

Peixoto, (Joaó) fuccessor de D. Alvaro da Silveira no governo das tropas defronte de Baharen t. 4. 86. obriga por some os Turcos, e faz hum tratado com elles DAS COIZAS NOTAVEIS. 431

para se retirarem, determinado a fazelos morrer por traição, ibid. não pode executar este dezignio pela chegada de D. Antonio de Noronha ibid. Enviado ás costas da Ethyopia, surprende a Ilha de Suaquem com o favor da noute, e passa á espada o Cheque e os habitantes 50.

Penteado, (Francisco) bela acção deste homen no primeiro cerco de Diu t. 3.

217.

Pereira, (Diogo Fernando) descobre a

Ilha de socotora t. 1. 272.

Pereira, (Gaspar) Secretario das Indias Propozição que faz a Albuquerque da parte do Marechal t. 2. 3. seu caracter 195. tendo passado á Corte de Portugal, faz maos serviços a Assonso de Albuquerque ibid. torna ás Indias com ordem ao Governador de restituir Goa ao Idalcão 196. continua a tramar contra o Governador ibid. he convencido por Albuquerque de suas mas intrigas 198.

Pereira, (Jorge de Melo) passa ás Indias comandando huma esquadra t. 2. 144.

Pereira, (Nuno Vas) feito Governador de Sofala t. 1. 284. passa a Quiloa, als restabelece o commercio e saz reconhecer Rei a Hocem 286.

Pereira, (Nuno Vaz) comanda a vanguarda da Frota Portugueza defronte de Diu contra o Emir Hocem t. 1. 366. falta no navio de Emir 367. he ferido no pescoço 368. sua morte ibidem.

Pereira, (Nuno Váz) chamado por Jorge de Brito para lhe succeder no Governo de Malaca t. 2. 256. he perturbado pelas pertenções de Antonio Pacheco ibid. faz este prezioneiro por traição ibid. mor-

Pereira, (D. Antonio) cunhado do Vice-Rei D. Antonio de Noronha, he deixado Governador na nova fortaleza de Manga-lor, t. 4. 130. he attacado por Catiproca, e perde o seu cosre que lhe entregarao

Pereira, (Braz) irmao de Gonçalo, he enviado ao Governador Geral carregado de ferros por Vicente da Fonceça, autor da Conjuração contra seu irmao t. 3.

Pereira, (Diogo) negocea com o Çamorin para alcançar terreno para huma Cidadella e o alcança t. 3. 119. e seguintes.

Pereira, (Diogo) amigo de S. Francisco Xavier, emprehende a Embaixada da China t. 3. 454. alcança o beneplacito do Vice-Rei ibid. dificuldades que acha em Malaca 455. e seguintes.

Pereira, (Diogo) engana Cedemecao t.

4. 104.

Pereira (D. Duarte de Menezes) morto em huma sortida no cerco de Diu t. 3. 342.

Pereira, (Gonçalo Pereira Marramaque) combate com excellivo valor contra as galeras de Morad-Beg, e com grande defvantagem t. 4. 35. acha-se no combate do Vice-Rei D. Affonso de Noronha, contra os Princepes alliados do Malabar nas Ilhas mergulhadas 42. governa a frota de soccorro a Cananor, e saz grande prejuizo, 121. morre quando hia para Amboino de disgosto de ter consentido no assimilado do Rei Aeiro t. 3. 426.

Pereira, (Gonçalo) enviado Governador ás Molucas depois de D. Jorge de Menezes t. 3. 92. ali fe porta com rectas intençoés, alivia de hum tributo onerazo ao Rei de Tidor 93. e feguintes. Revolta dos Portuguezes contra elle, conjunção que formao para o perder 94. e fe-

guintes. he affacinado 97.

Pereira, (Joao) desbarata Solimas Aga em Ponda t. 3. 178. os Javas em Mala-

ca t. 4. 221. sua morte 222.

Pereira (Leonis ou Leonel de Souza) sua altivez e sua firmeza na chegada da frota dos Achenezes t. 4. 130. obriga o Rei de Achen alevantar o cerco ibid. comandante no porto de Chaul, sua negligencia e sua victoria 191. nomeado para o Governo de Malaca, não pode ser expedido 219.

Pereira, (Manoel) falvou o filho do Rei Ee de

de Camphar, na acção de Aden t. 3.378. Pereira, (Nuno) terido em huma fortida no cer o de Diu, morre das suas feridas

indo para Goa t. 3. 343. Pereira, (Nuno Velho) cruza no golfo de Cambaia com felicidade t. 4. 147. retira-se para Damao, e toma a fortaleza de Parnel 148.

PEREIRA, (Paulo de Lima) sua bela deseza contra hum armador Malabar t. 4. 121. vinga os Portuguezes da traição de Me-lic Tocar, Tanadar de Dabul 234.

Perestrelo, (Bartholomeu) hum dos des-

cobridores do Infante t. 1. 11.

Perestrelo, (Raphael) enviando foccorro á fortaleza de Pacen, o Official que elle

envia, se faz traidor t. 2. 363.

Peres, (Thomás) Embaixador para o Imperador da China t. 2. 280. he conduzido a PeKin com grandes honras ibid. morre nas prizoes de Cantió 281.

Peres, (Joao) seu valor e sua morte no cer-

co de Diu r. 3. 213.

PERES, (Simao) Portuguez arrenegado, ganha hum grande valimento de Nizamaluc primeiro, que o fez tutor de seu filho estando para morrer t. 4. 62. submete os fidal, os rebeldes ibid. e seguintes. he morto no cerco de huma praça do Idal cao 63.

Pertençoens dos Reis de Portugal, e de

Castella sobre as Molucas t. 2. 385. 386. Pessoa, (Affonso) conduz por terra hum, destacamento contra Patequitir, e chega muito tarde t. 2. 149.

Pessoa, (Pedro) Feitor de Malaca affacinado, a fua prezença de espirito neste

momento falva a praça t. 2. 202.

Pestana, (Francisco Pereira) trata mal o Embaixador Matheus, he posto a ferros, e passado para as prizoes de Lisboa t. 2. 298. e seguintes.

Pestana, (Francisco Pereira) Governador de Goa, sua má conducta t. 2. 360. he despojado do seu Governo por Vasco da

Gama 397.

Pнео, (Simao) Juiz do Porto de Diu, enviado por Joao de Mascarenhas para comprimentar Sosar t. 3. 305. enviado por Mascarenhas he retido prezioneiro 306. enviado a Mascarenhas por Rumecao para lhe fazer propozições 323. resposta que Mascarenhas lhe deo ibid.

PHELIPE, de Austria II. do nome em Espanha e primeiro em Portugal, asenhorease de Portugal depois da morte do Infante D. Henrique t. 4. 236. suas medidas pura fazer declarar as Indias a seu savor ibid.

PHILIPINAS, (Ilhas) t. 3. 92.

Pilotos perfidos de Mosambique procurao matar Vasco da Gama t. 1. 93. e seguintes.

Pi-

Piloto de Jorge de Melo o faz sahir da li-

nha por malicia t. 1. 366.

Pilotos de Diogo Mendés de Vasconcelos, condenados á morte, dous são executados, os outros obtiverao perdao t. 2. 95.

Pimenta, (Reino da Pimenta) porque se chama assim t. 3. 395. rompe a alliança que tinha com o Rei de Cochin, e contracta outra com o Camorin, ibid. apodera se da Ilha de Bardelle 395. propoem condições de paz mui racionaveis que são regeitadas, he obrigado a combater, retira-se ferido, e he queimado no seu palacio com as suas mulheres 397.

PIMENTEL, (Martim Affonso) affacina o Rei Aciro t. 3. 433. castigo de Deos sobre

este infeliz 436.

Pina, (Antonio) furprendido pelo Rei de Pam, perde o seu navio, enviado a Mahmud Rei de Bintao padece o martirio pela sua Religiao com os seus t. 2. 368.

PINTO dá soccorro ao Forte de Ternate t.

3. 108.

Pinto, (Alvaro Gonçalves) he deixado por Comandante na Ilha de Balzar t. 4. 76.

Piratas, Mouros e Gentios, infestão as costas do Malabar t. 2. 403. guerra viva que lhes fazem 404. severidade de que uzao a respeito delles 405.

Pirero, mandado pelo Graó fenhor para hir conduzir huma frota de Suez a Baçora t. 4. 28. ordens que recebe, ibid. executa mal as suas ordens ibid. cerca Mascate e a toma 29. ataca a Cidadella de Ormus e lhe levanta o cerco 30. remete alguns prezioneiros ao Governador, e trata do resgate dos outros 31. sez hum grande saque na Ilha de Queixon e 32. chega a Baçora ibid. volta a Suez e terna para constantinopla, Salimão she 1. z cortar a cabeça 34.

Porca, Cidade e Principado do Malabar t.
2. 419. o Arel ou Senhor de Porca, alliado dos Portuguezes declara-se inimigo
delles e porque 420. faz-lhes huma viva
guerra ibid. attaca Jorge de Albuquerque
vindo de Malaca ibid. he obrigado a pedir a paz para resgatar sua mulher e irman, t. 3. 68. submetido de novo por

Christovao da Gama 244.

Portogal, situação de Portugal no tempo do descubrimento do novo Mundo t. 1.
4. duas revoluções de Portugal, a primeira na morte do Infante Rei D. Henrique t. 4. 235. a segunda no restabelecimento da caza de Bragança 239. consequencias terriveis da primeira revolução para esta Coroa 238. e seguintes.

Porto feguro, primeiro posto do Brazil onde tocou Pedro Alvares Cabral t. 1.

137.

Portuguez, que se tinha unido aos Caste-

Ihanos nas Molucas, ali lhe cortao a ca-

beça t. 2. 385.

Portuguez posto nas Alfandegas do Rei de Ormus t. 2. 346. designio tomado de os asfacinar em toda a extenção deste Reino 347. como executado ibid. tirados das Alfandegas 353.

Portuguezes affacinados na Ilha de Java

t. 2. 369.

Potencias da Europa justificadas contra as calumnias de alguns Autores t. 1. 335.

Presioneiros Portuguezes na Corte de Cam-

Presioneiros Portuguezes na Corte de Cambaia, como foraó livres t. 2. 144. e fe-

guintes.

Preste-Joaó idéia confuza que tinhaó defte Principe t. 1. 50. Paixaó d'ElRei D. Joaó II. para o descobrir ibid. noticias que tinhaó dos seus Estados 51. Idéa popular sobre este Principe t. 2. 426. seus verdadeiros Estados 429. O Imperador dos Abyssins ou da Ethyopia alta, he o verdadeiro PresteJoaó 430. Tradiçaó dos Abyssins, seus costumes e sua Religiaó 431. e seguintes. Descripção da Ethyopia antiga e moderna 433. Descripção da Corte do Imperador 434.

Pulatrecaó, General do Idalcaó, vem a Goa para a tornar a tomar t. 2. 59. tenta o meio da negociação ibid. força a passagem da Ilha 64. Destruido no seu campo por Albuquerque, torna a entrar em Goa 72. volta sobre Goa na auzencia do General 124. destroe Melrao e Timoia, 125. he desbaratado por Rebelo Governador da praça, e corre grande risco na sua pessoa 127. e seguintes. restabelece-se das suas perdas, e continua a obrigar a Cidade 130. he chamado pelo Idalcaó, contra quem se subleva, ibid. Destruido por Diogo Mendes de Vasconcellos, e por Rostomecaó unidos, retira-se para o Idalcaó que o saz envenenar 131.

Punical, Praça da Costa da Pescaria. Christaos de Punical, perseguidos pelo Rei de Jasanapatao t. 4. 100. Transportados á Ilha de Manar pelo Vice Rei D. Constan-

tino de Bragança ibidem.

## Q.

Queimado, (Gonçalo) faz-se matar para falvar a vida de Assonso de Albuquerque t. 2. 13.

Queixome, Ilha da vesinhança de Ormus, insultada por Affonso de Albuquerque t.

1. 330.

Queixome, o Rei de Torun-cha retira-se a Queixome depois de queimar a Cidade de Ormus t. 2. 349. Tratado feiro em Queixome para tornar o Rei a Ormus 353. resgatada e saqueada por Pir sec t. 4. 32. Quillon; Cidade e Reino da Costa de Zanguebar t. 1. 96. torte fundado em Quiloa, e depois destruido 273.

QUILINS, feu Quartel queimado por Pate-

quitr, t. 2. 123.

QUITER, vede PATEQUITIR.

## R

RABELLO, (Rodrigo) mandado para queimar as embarcações que estavaó nos estaleiros, para o negocio de Calicut t. 2. 10. leva soccorro aos sugitivos 14. Feito Governador de Goa, expoem a Cidade e se perde pela sua temeridade e sua imprudencia 127. e seguintes.

RABELLO, (Pedro Lopes) defende-se com valor em Bracalor contra os Reis de Tolar e Cambolin t. 4. 152 enviado a Aden, naó pode conseguir a sua negociação

154.

RACHOL, Fortaleza nas terras do Idalcaó, fituada pelo Rei de Narsinga t. 2. 305. tomada pelo mesmo ibid. tornada a tomar pelo Idalcaó 370. demolida pelos Portuguezes t. 3. 180. restabelecida e depois conservada e sortificada por D. Luis de Ataide t. 4. 169.

RADE, (o Cachil) irmao do Rei de Tidor, dezeja a paz e se faz medianeiro della

t. 3. 164.

RAJU, (Filho de Madane, Rei de Certavaca ) faz guerra aos Portuguezes e in Rei de Cota; porta-se entre Cota e Columbo; e volta sobre Cota, t. 4. 111. ali forma scerco, e he oprigado a levanialo ibid. e seguintes.

RAMA, cabo de Rama t. 2. 46.

Ramoso, o nome de hum Reducto feito por

Sofar t. 3. 314. arruinado 315.

RANGEL, (Simao) desterrado de Cochin pelos que governavao por cauza da fua probidade e da sua liberdade em reprehender os vicios t. 2. 142. he captivado pelos Mouros e conduzido a Aden ibid.

RAPHAEL, (Costa de S.) navio S. Raphael que encalhou fobre a Costa de Momba-

ça t. I. 130.

RAPHAEL, (Diogo) comanda huma caravela no posso de Palurt t. 1. 212. faz atirar sobre o Camorin ibid.

RAPOSO, (Luis) sua morte gloriosa t. z.

314.

RASILLI, (o Senhor de) vai fazer hum restabelecimento ao Brazil, donde he expalsado pelos Portuguezes t. 3. 467.

RAULIN, nome do Chefe da Religiaó no Reino do Pegu t. 2. 283, jura o tratado de alliança com Antonio Correa ibid.

Ravasco, (Ruy Lourenço) faz tributario o Rei de Zanzibar t. 1. 272.

RAXET, (o Rei de Raxet) subleva-se contra

o Rei de Ormus r. 3. 123. he reduzido por Antonio da Silveira ioid. Cheque de Raxet rebelde, vencido pelo foccorro dos Portuguezes, sua morte 263. e seguintes.

REAL, (Antonio) escreve á Corte contra Albuquerque a rogos de Gaspar Pereira t. 2. 198. he surprehendido e convencido de suas calumnias 199.

REBANDAR, (Ponte de Rebandar) situada na entrada da barra de Goa, t. 2.68.

Rego, (Ambrozio do) vai á China na esquadra de Martinho Affonso de Mello t. 2. 360. defende se vivamente contra os Chinezes 361.

Reiner, arruinada por Antonio da Silveira

t. 3. 86.

Reinozo, (Diogo de) Official velho a quem D. Joaó de Castro tinha recomendado seu filho D. Fernando, he cauza de sua morte, e morre elle mesmo com muitos outros, por hum esfeito da sua imprudencia t. 3. 333.

cia t. 3. 333.

Religizos de S. Domingos Missionarios no
Reino de Congo, seus sucessos t. 1.

62.

Repelin, (Caimale de) inimigo Capital do Rei de Cochin determina o Camorin a fazer guerra a este Principe t. 1. 172. vé suas terras de Repelin arrazadas pelos Albuquerques 184. 187. Caimale de Repen

lin Combate em favor do Camorim, e tenta muitas vezes entrar na Ilha de Cochin 200. e leguintes. abandona o Camorin 219.

REPELIN, Monumentos antigos apanhados em Repelin depois de destruido o Caima-

le e o Çamorin t. 3. 181.

Requerimento aprezentado a Affonço de Albuquerque, desprezo que delle saz t.

1. 322. Porta da Reprezentação 323.

Rinocerote mandado ao Papa por ElRei D. Manoel, morre sobre as Costas de Ge-

nova t. 2. 231.

Rio do Ouro por quem foi descuberto

t. I. 26.

Rio, dos Reis t. 1. 89.

Rio, dos bons sinaes t. 1. 90.

Rios, (Affonso dos) he desbaratado pe-los Castelhanos nas Molucas t. 3, 51. Riscado, (Francisco) assignala-se no cer-

co de Cananor, t. 4. 82.

Rodrigues, (o Padre) Religiozo Domini-co Missionario de Coulam t. 1. 190.

Rodrigues, (Heitor) enviado a Coulan para ali fundar huma fortaleza, confegui-o com industria e trabalho t. 2. 257.

Rodrigues, (Sebattiao) expoem-se para hir busear viveres, a fim de abattever Goa t. 2. 138.

Rodrigues, (Antonio) comanda nas couraças com Joao de Vergeano, no segundo cerco de Diu t. 3, 308. sua morte

RODRIGUES, (Gonçalo) Jesuita, enviado a Ethyopia, he bem recebido na Corte do Imperador t. 4. 90. torna as Indias para relatar a pouca esperança que tinha de converter o Imperador e a nação ibid.

Rodrigues, (Joao) affignala-se no primei-ro cerco de Diu t. 3. 217. Rosado, (Christovao) seu naufragio t.

2. 384.

Rosalgate, Cabo de Arabia onde começa

o Reino de Ormus t. 1. 306.

Restumecao, Official do Chinguiscao fortifica-se em Baroche t. 4. 144. implora o foccorro dos Portuguezes contra alguns Osficiaes Mogoles 145. he bem soccorrido por elles, ibid. nao satisfaz ás condições prometidas, e he abandonado dos Portuguezes e despojado pelos Mogoles ibid. Rovardiere, (o Senhor de) vai com o

Senhor de Rasilli fazer hum estabelecimento ao Brazil, donde he expulsado pe-

los Portuguezes t. 3. 467.

ROUTREN, Deos dos Indios t. 1. 110.

Rumecaó, (Mustapha) vede Mustapha. Rumecao, filho de Sophar succedeo a seu Pai no Governo, no fegundo cerco de Diu t. 3. 319. continua o cerco com muita arte e valor, 320. faz folicitar os fitia-

dos

dos para se renderem, 323. dá diversos assaltos á preça 325. sua telicidade na mina do Bastiao de S. Joao 333. saz morrer brutalmente Antonio Correa 336. confegue huma grande ventagem sobre os sitiados pela imprudencia dos Fidalgos moços, 334., e seguintes. e dá grandes signaes de alegria na chegada do Vice-Rei, 346. seu valor no attaque das suas linhas 352. sua morte 354.

Rumes, nome dado nas Indias aos Maho-

metanos da Europa t. 1. 343. Rumes, ou Turcos, expulsos de Aden pelo Rei de Camphar t. 3. 375. saó des-baratados por este Principe, e se aproveitao da sua morte, 377. tornao a entrar duas vezes na Cidade por inteligencias 378.

## S.

Sa', (Antonio de ) Feitor de Coulan fua avareza e fua imprudencia, faó cauzas da fua morte t. 1. 246.

Sa', (Christovao de) conduz huma esquadra para crusar sobre as costas de Dabul

e de Diu t. 2. 274.

Sa', (Garcia de ) vai a Malaca para os enteresses do Governador Geral, toma o governo da Cidade t. 2. 285. expulsa Mahmud do seu posto do rio de Muar, ibid. envia Pacheco contra os Reis de Acheme e de Pacen 286. fuccedeo a Pedro de Faria no Governo de Malaca t. 3. 92. faz deitar das janelas o Xabandar traidor, ibid. he enviado por Nuno da Cunha para defender Baçaim, quer abandonalo do que he defviado por Antonio Galvaó, 156. he feito Governador Geral pelas fuccessões 386. feu elogio ibid. faz a paz com o Idalcaó Çamorin, Nizamaluc e os outros Principes da India 387. sua morte 389.

Sa' (Fstevao de Sa') constroe hum forte

em Amboine t. 4. 114.

SA', (Francisco de) nomeado por D. Henrique de Menezes para Governador depois que elle morresse, até à abertura das successos t. 3. 6. seu elogio 7. Lopo de Sampaio she impede isto ibid. privado do Governo de Goa e enviado as Ilhas do Sunda pelo mesmo 12. acompanha Pedro Mascarenhas no attaque da Ilha de Bintao 20. nao consegue fazer hum estabelecimento na Ilha do Sunda, conforme a ordem que tinha t. 3. 59.

SA', (Garcia de) sobrinho do Governa-

SA', (Garcia de ) fobrinho do Governador D. Garcia de Sá, enviado para efcoltar o Rei de Tanor e o conduzir a Goa

t. 3. 408.

SA', (D. Leonor de Albuquerque de) filha do Governador D. Garcia, e mulher de Manoel de Souza de sepulveda t. 2. 264. voto singular de hum soldado a respeito della ibid. seu naufragio lastimozo

390. SA', (huma das filhas de D. Garcia de ) mulher de D. Affonso de Noronha t. 3.

300. SA', (Sebastiao de) bela acção que faz no

cerco de Diu t. 3. 333.

Sa', (Vasco) comporta-se mal em Amboine t. 4. 114.

SAAVEDRA, (Alvaro) conduz huma frota da nova Espanha ás Molucas t. 3. 50. e desbarata os Portuguezes e os Terna-tianos 51. he depois desbaratado ibid.

SABA, (Rainha de) tradição dos Ethyopes a respeito della t. 2. 431.

SABACH, Cidade da Ethyopia antiga t. 2. 433.

SABADIN, (Reis Sabadin) Ministro do Rei de Ormus assacinado t. 2. 356.

Sabaio, ou Zabaio vede Idalcao.

SABANDAR, de Goa, trahio Albuquerque, e envia todas as embarcações meudas para os inimigos t. 2. 63. sua punição ibid. SACA, (Melic) filho de Melic Jaz, entre-

teve politicamente a Diogo Lopes de Sequeira que lhe pedio consentimento para fundar huma fortaleza em Diu t. 2. 322. e seguintes. Despachado ao Vice-Rei para o fazer cumprir t. 3. 2. sua vaida-

de na occasiaó que huma Galera Portugueza foi tomada por hum navio de Reiner t. 2. 358. começa outra vez guerra contra os Portugues 359. trata com o Governador Geral para lhe entregar Diu, e adquirir huma protecçaó contra o Sultaó Badur t. 3. 16. he impedido por Aga-Mahmud, que faz sublevar a Cidade de Diu contra elle, ibid. e seguintes. retira-se a Jacqueta, e he envenenado por ordem de Badur 129.

SACRIFICADOS entre os Indios t. 1. 114. entre

os Mouros t. 1. 301.

Sagu, arvores de que fazem pam nas Ilhas

de Sunda t. 2. 375.

SALCETTE, Terras de Bardes e de Salcette envahidas pelos Portuguezes t. 3. 176. cedidas aos Portuguezes 177. confirmadas aos Portuguezes 387.

Saldanha, (Aguada de) celebre pelo fim tragico de D. Francisco de Almeida, e de onze Capitaés da sua comitiva t. 1.

374.

SALDANHA, (Antonio de) crusa sobre as Costas da Arabia t. 1. 182. t. 2. 259. 275. crusa sobre as Costas de Cambaia t. 3 115. queima nos seus corsor as Cidades de Madresaba, de Goga, Bella, Tanapour, Agacin e Surate, e retira-se para Goa ibid. queima nesta derrota muitos navios do Camorin ibid, crusa junto das fau-

fauces do mar Roxo, e não pôle vingar-se da perfidia do Cheque de Aden, encontra Diogo di Silveira na Costa de Cambaia, entrega-lhe o Governo e parte para Portugal comandando a trota de transporte 123. e seguintes.

SAMARAO, liga-se com Tristao de Artaide, contra o Rei Tabarija e Pate Sarangue t. 3. 103. separa-se dos enteresses dos Portuguezes, e entra na conjuração geral

feita contra elles 105.

Sampaio, (Lopo Váz de) assignala-se no cerco de Benastarin t. 2. 75. Governado: de Cochin, he deixado por Vaico da Gama por Governador Geral até a abertura das successoes 401. avisa D. Harique de Menezes da sua promoçió wid. conteve no seu dever D. Duarte e D. Luiz de Menezes ibid. Envia Francisco de Sá ao estreito do Sunti t. 3. 7. 12. fuas intrigas com Affonso Mexia, pera ti-rar o Governo a Pedro Mascarenhas nomeado pelas successões 8. expede muitos Officias para diversos Postos, 9. elle mesmo parte para Bacanor, e desbarata o Cutial ou Almirante do Çamorin ibid. e seguintes. faz huma viagem a Ormus em favor de Diogo de Melo seu parente, e ali restabelece os negocios 13. torna para a India e perde a occasias de tomar Diu 14. ali envia Heitor da Silveira sem Ff pro-

proveito 16. aprezenta-se desfronte de Dabul que apasigou, aproveitou-se das novas cartas de successões em que he preferido a Mascarenhas 27. faz-se reconhecer em Goa e depois em Cochin, 29. dificuldades que acha depois ibid. mostra dezejo de hir ao encontro da frota dos Rumes e faz hum juramento singular para persuadir a rectida das suas intenções 31. detem-se em Goa 32. he obrigado a pôr o negocio na deciza de hum consessimo en esta por o negocio na deciza de hum consessimo en esta por o negocio na deciza de hum consessimo en esta por o negocio na deciza de hum consessimo en esta por o negocio na deciza de hum consessimo en esta por o negocio na deciza de hum consessimo en esta por o negocio na deciza de hum consessimo en esta por esta posto em priza de se remetido para Portugal 79. e seguintes. posto em ferros nas Ilhas Terceiras 81. sua entrada injurioza em Lisboa ibid, sua priza e se sua consessimo en entrada con la consessimo en entrada con esta con entrada con entrada con entrada en entrada injurioza em Lisboa ibid, sua priza entrada con esta con entrada con entrada con entrada con entrada con entrada entrad proveito 16. aprezenta-se defronte de Daem Lisboa ibid. sua prizao e sua Sentença 82. passa a Castela, onde serve bem, e he chamado a Portugal com honra ibid. Sampalo, (Vasco Peres de) toma o Forte

de Varivenne t. 3. 155.

Sanaia, Raja, destingue-se na tomada de Bintam t. 3. 25. sua traição e seu castigo 92.

Sana

Sanga, (Nome do Rei de Chitor) Rei de Chitor feito tributario pelo Sultas

Badur t. 3. 137.

SARANGUE, (Pare) succede ao Cachil de Aroes, e se ajunta a Vicente da Fonce-ca para detronar o Cachil Ayalo t. 3. 99. obriga a Rainha mái deste Principe a cazar com elle 100. he enviado prezioneiro ao Indostaó por Tristaó de Ataide 102.

SAXUMA Reino do Japao.

Sebastiao, (Rei de Portugal) succede a feu Avo D. Joao Terceiro t. 4. 67, em Tutela na sua menoridade da Rainha Catharina de Austria sua Avó 68, envia D. Luis de Ataide Vice-Rei das Indias 132, envia ordens ás Indias para depor D. Antonio de Noronha Vice-Rei, e sua fazer o processo a D. Jorge de Castra 127, separa as Indias em tres Governos 215, saz partir Francisco Barreto para a conquista das minas do Monomotapa 227, nomea D. Luis de Ataide para comandar a armada que havia conduzir elle mesmo a Affrica, saz que elle torne ás Indias e porque, 232, sua morte funesta 235.

Scorbuto, t. 1. 91.
Seghed, (Adamas) Imperador da Ethyopia fuccedeo ao Imperador Claudio seu irmao t. 4. 95. seu caracter ibid. persegue

os Bispos, e os Missionarios ibid,

Selim, Imperador dos Turcos sua victoria contra Campson Sultao do Egypto t. 2. 240. Destroe o Imperador dos Mamelis 240. Reis Solimão faz declarar a Cidade de Gidda a seu favor ibid.

Senegal, rio de Affrica t. 1. 41.

Sepulturas, (as) dos Reis antigos achadas

em Malaca t. 2. 115.

Sepulveda, (Manoel de Souza de ) Governador da Cidadella de Diu, abate o muro que os Guzarates tinhaó levantado em consequencia do tratado seito com
D. Garcia de Noronha t. 3. 299. faz alargar os sossos da Cidadela, 315. caza com
D. Leonor de Albuquerque de Sá 390.
seu naustragio ibid.

Seraph, (Reis) Ministro do Rei de Ormus, acompanha Antonio Correa na expedição de Baharem t. 2. 330. comportafe mal na acção 331. poem-se em seguimento dos sugitivos e traz a cabeça
de Mocrin 332. faz asogar Torun-Cha
e poem hum silho de Ceisadin em seu lugar t. 2. 352. Laços que lhe arma D. Luiz de Menezes 355. escapa aos de Cha-Misir 356. retira-se para a for-taleza de Ormus ibid. he retido pelo Governados ibid. trata com elle do seu livramento, e torna para o ministerio 357. He prezo por Diogo de Melo Governador de Ormus t. 3. 12. livre por Lo-

po de Sampaio 31. he levado prezioneiro para Goa, onde se justifica e torna para Ormus 63, he seito prezioneiro por Oracm de ElRei de Portugal e enviado para Lisboa carregado de ferros 74. acompanha Lopo de Sampaio tem parte na ignomi-nia da fua entrada nesta Cidade, acha me os de fazer boa a sua cauza, e he remetido a Ormus com honra 83. e seguintes.

SERRA-LION, (Cabo de) porquem foi

descuber 1 7. 1 29.

Serreo, (Francisco) seu naufragio nas Ilhas de Lucopin, sua destreza para se falvar t. 2. 375. vantagem que consegue fobre os habitantes da Ilha de Batochin, 376. he atrahido para as Molucas e che-ga a Ternate 377. escreve para Portugal ao seu amigo Magalhaes para o obrigar a vir juntar-se com elle 379. ali morre 387.

Serrao, (Francisco) destingue-se na to-mada de Bintao t. 3. 22. e seguintes. Serrao, (Joao) abandonado pelas gentes de Magalhaes na Ilha de Zubo t. 2.

383.

Siam, Reino da India na Peninsula para dalem do Ganges. O Rei de Siam felicita Albuquerque sobre a tomada de Malaca t. 2. 118. embaixadores que Albuquerque lhe envia 119.

SI-

do Camorin no cerco da fortaleza de Ca-

licut t. 2. 410.

Simao, (Gill) attacado por Laczamana no Porto de Malaca perde o seu bargantim e a vida t. 2. 316.

tim e a vida t. 2. 316.

cres do Infante t. 1. 20.

ElRei para fazer hum estabelecimenem Malaca t. 2. 23. reconhece a Ilha de Madagascar ibid. abordou em Cochin 24. descobre as Ilhas de Nicobar e de Sumatra ibid. faz allıança com os Reis de Pacem e de Pedir 26. chega a Malaca ibid. trata com o Rei e estabelece huma feitrata com o Rei e estabelece huma reitoria 28. traição que lhe he feita por solicitação dos Mouros 29. he advertido de
se não confiar pelos Capitáes dos navios
Chinezes, e depois por huma mulher Persiana 30. sua cega confiança 32. he attacado, e perigo que corre ibid. e seguintes. retira-se, não ouza voltar ás Indias
e torna pera Portugal 26. trais Governa e torna para Portugal 36. volta Governador das Indias 273. chega a Cochin e faz diversas expedições 274. passa com huma frota ao mar Roxo 289. e seguintes. não podendo hir a Gidda, torna sobre a Ilha de Maçua 293. recebe Cartas do Gover-nador de Arquico ibid. e seguintes. trata com o Barnagais, e lhe remete o Embai-

xa-

xador Matheus e o Embaixador do Rei de Pottugal 303, vai invernar a Ormus 304. aprezenta-se em Diu com huma frota, e he enganado pelos artificios de Melic-Jaz e de Saca seu filho 322, torna a Ormus 324, de lá ás Indias ende acha a guerra declarada com Me'ic-Jaz 333. aborda em Chaul, e ali se ve oppremido pelas sustas de Melic, 337. torna a Cochin, e de lá para Portugal 339.

SOAR, Cidade do Rei de Ormus submete-

so Albuquerque, t. 1. 308. So Ares, (Ruy) bela acção que saz em Diu no combate contra Emir Hocem t.

I. 369.

Soares, (Joaó) Vigario da Cidadela de Chale, unido com o Rei de Tanor, e o converteo t. 3. 407.

Soccessoe's, que couza seja t. 2. 399.

Socotora, (Ilha de) porquem foi desco-berta, t. 1. 293. sua descripção ibid. julgada ser a Dioscorides dos antigos ibid. costumes e Religiao dos seus habitantes 294. submetida aos Fartaques 295. Forte de Socotora tomado por Tristao da Cunha 296. e seguintes. Destruido por Affonso de Albuquerque t. 2. 138.

Sofar, (Coje) parente de Reis Solimão, faz morrer Haidarın matador de Solimao, engana a frota Ottomana t. 3. 60. 61. tenta a Conquista de Aden com Mustapha,

donde he lançado por Heitor da Silveira 87. sortifica a Cidade de Diu, e faz encallar Nuno da Cunha defronte desta praça 112. e leguintes. ensimua-se na graça de Sultac Badur, e acompanha este Prin-cepe na visita que soi seguida da sua mor-te 192, e seguintes, he livrado por Nuno da Cunha 196. retira-se para a Costa de Cambaia, e torna a formar o cerco de Deu 204, e seguintes, dá hum assalto á Cidade dos Rumes, onde he ferido 207, avista-se com Solumao Bacha 208, escanavista-se com Sohmao Bacha 208. escandalizado dos procedimentos de Solimao, sazlhe sevantar o cerco por hum salso aviso
223. levanta-o elle mesmo, e se retira
225. continua a molestar os Portuguezes
has vizinhanças de Baçaim e de Damao,
e em sim se retira 234. e seguintes. forma o projecto do segundo cerco de Diu,
e saz seus preparativos, sua politica para
enganar os Portuguezes, 300. sua politica em enganar os Portuguezes ibid. sua
carta a D. Joaó de Mascarenhas Governador
de Diu 202. chega a Diu com a escolha de Diu 303. chega a Diu com a escolha das suas tropas 304. seus pretextos para romper 305. sorma o cerco 308. leva a elle o Rei de Cambaia 312. sua morte

Soluado, (hum) arranca hum dos feus dentes por falta de ballas no primeiro cerco de

Diu t. 3. 217.

Soldado, (hum) salva a Cida le de Malaca pelos bon: confelhos que dá a D. Pedro da Silva da Gama t. 3. 440.

Soldado, voio ex rivagante de hum Solda-

do em huma tempestade t. 3. 264.

Soldados Portuguezes dezertores, apanhados e queimados em Ormus com o batel em que tinhao dezertado t. 2. 219.

Sodre, (Vicente) conduz huma ef-quadra ás Indias na fegunda viagem de Vasco da Gama t. 1. 156. deixa froxamente de soccorrer o Rei de Cochin e os Portuguezes 147. seu naufragio e o de seu Irmaó nas Ilhas de Curia Maria 176. dá cassa a Mamale Rei das Maldivas, e o faz sugir para Cananor t. 2. 404.

Sodre, (Simaó) leva soccorro a Ter-

nate t. 3. 108.

SOLIMAO, ( Rais ) Corsario comanda a segunda frota que o Calife manda ás Indias t. 2. 233, tenta inutilmente a Cidade de Aden 239. e toma a Cidade de Zeibir 240. suas dissenses com o Emir Hocem ibid. fez que elle moriesse, e se declara por Sultao Selim ibid. e feguintes. occupado em construir huma Cidadela em Camarao, he posto á morte por Haidarin Bacha, t. 3. 60.

Solimao-Aga, comanda em hum Oureiro no Posto de Benastarin t. 4. 179. he morto

em huma acção 198.

Solimaő-Aga Official do Idalcaó fortifica-fe em Ponda, he desbaratado por Joaó Pe-

reira t. 3. 178.

Solimao, Bacha do Cairo, faz paffar os prezentes de Badur a Constantinopla t. 3.
201. he nomeado General da frota que a Porta envia ás Indias 202, seu caracter ibid. suas tyranias no Egypto 203. poemse no mar 204. crueldade que exercita na fua derrota ibid. chega a Diu 208. he perseguido por huma tempestade até Madrefaba 210. torna a Diu onde torma o cerco 212. faz notificar o Governador para fe render 214. faz-se odiozo aos Guzarates 223. 224. aperta o cerco com rigor com a noticia da chegada do Vice-Rei 219. faz semblante de levantar o cerco 220. levanta-o com effeito, enganado por Coje Sofar 223. sua crueldade a respeito dos Portuguezes prezioneiros e arrenegados 225. chega a Constantinopla, devássa das suas concussos e crueldade, mata-se com veneno 226.

Solimao, Imperador dos Turcos, succede a feu Pai Selim adquire estimação pelos Portuguezes em consequencia da victoria de D. Henrique de Menezes em Calicut t. 2. 418. envia huma frora ás Indias pelo mar Roxo, debaixo da conducta de Haidarin Bacha para a remeter a Rais Solimão, successo desta frota, t. 3. 60. re-

cebe prezentes de concideração do Sultão Badur que lhe pede soccorro 146. Elogio de Solimao 201. poem no mar huma nova frota para as Indias de que dá o Comando a Solimão Bacha, que toma Zeibit e Aden t. 2. 239. prepara Terce ra frota em Suez, e envia ordem de dezaparelhar t. 3. 401. faz-se Senhor de Baçora pelos seus Generaes t. 4. 24. forma o dezignio de se apoderar de Ormus, envia huma frota debaixo da conducta de Pirbec, que devia ajuntar-se ao Bacha de Baçora 28. faz cortar a cabeça a Pirbec por nao ter feguido as suas ordens 33. 34. envia Morad-Beg em seu lugar ibid. descontente de Morad-Beg, poem em seu lugar Ale-chelubi, 37. arrepende-se de ter nomea-do este, e envia suas ordens a Zafar para armar algumas galeras em Suez, e hir tomar o governo das que estavaó em Baçora 82. aflige-se com a aperda das suas galeras, e envia outro Official, que lhe promete fazelo Senhor de Baharem, e salvar-lhe o resto das suas galeras 84. resposta que dá a Antonio Teixeira que so admitido á sua audiencia 164. faz tambem armar 25. galeras para foccorro dos Reis da India, 165. máo exito desta frota ibid. chama os Officiaes depois que perdeo a batalha de Lepanto, ilidem.

Souza, (Christovao de) comanda huma es-

quadra para crusar sobre as costas de Diu e Dabut t. 2. 274. perde dous dos seus navios 275. Governador de Chaul, assignala-se no negocio de Lopo de Sampaio contra Cutial t. 3.10. enteressa-se para acabar as divizose entre Pedro Mascarenhas e Lopo Vaz de Sampaio 30. seu elogio ibid. declara-se abertamente por Mascarenhas, e obriga Sampaio a consentir no sequestro 37.

Souza, (Garcia de) comando no Passo de Benastarin t. z. 59. torna as Indias comandando huma Esquadra 143. crusa para Dabul 179. retira o Embaixador Matheus das maos do Tanadar de Dabul 182. assignala-se no attaque de Aden aonde devia ser Governador 187. ali he morto

188.

Souza, (Manoel de) he feito Governador da Cidadela de Goa t. 2. 146. seu nausragio 289.

Souza, (Pelayo de) esforsos inuteis que faz com Diogo Peres para salvar o navio de Lourenço de Almeida t. 1. 351.

Souza, (Rodrigo de) succede a seu tio Gonçalo na Embaixada ao Rei de Congo t. 1. 61. sua entrada nesta Corte 64.

Souza, (Aleixo de) escreve ao Vice-Rei D. Joao de Castro huma carta insolente, embarca-se para Portugal depois da Ordem dada pelo Vice-Rei para o prenderem t. 3. 298. Souza, (Andre de ) assignala-se em Ca-

Souza, (Balthafar Guedez de ) faz com que Raju levante os cercos de Cota e de

Colombo t. 4. 114.

Souza, (Bernardino de) succede a D. Antonio de Noronha no Governo de Ormus t. 4. 37. occupa a embocadara do Euphrates para impedir o retorno das Galeras comandadas por Alechelubi ibid.

Souza, (Francisco de) conduz hum soc-

corro a Chale t. 4. 201.

Souza, (Henrique de) enviado por Martinho Affonso de Souza, para apanhar ou fazer assacinar Coje-Cemaçadin, saz assacinar outros dous, que prometendo entregar-lho o tinhaó enganado t. 3. 296. Governador de Cochin procura soccorro contra os Princepes alliados em savor do Princepe de Bardelle 400.

Souza, (Gaspar de ) comanda em hum Bastiao no primeiro cerco de Diu, sua mor-

te. 214.

Souza, (Lopo de) he morto em huma fortida no cerco de Diu t. 3. 342.

Souza, (Luis e Tristao de) sepuitados nas ruinas de hum Bastiao no segundo cerco de Diu t. 3. 333.

Souza, (Luis de ) mandado para defender o Bastiao de S. Thomé no segundo

cerco de Diu t. 3. 307.

Sou-

Souza, (Manoel de) Governador da Cidadela de Diu, he avizado que Sultaó Badur o hade mandar chamar para o fazer affacinar, ali vai só com hum pagem t. 3. 189. recebe Badur na sua Cidadela, e naó ouza prendelo 190. vai comprimentar Badur da parte de Nuno da Cunha, recebe ordem de Nuno para prender Badur 192. salta na susta deste Princepe, e ali he morto por ordem delle 194. seu corpo he deitado no mar, naó

pode ser achado ibid.

Souza, (Martinho Affonso de ) enviado a Malaca por D. Duarte de Menezes t. 2. 371. alí he feito Governador do mar 372. castiga o Rei de Pam ibid. arruina a Cidade de Parane ibid. torna de Portugal com as Provizoes de General do mar t. 3. 134. cahe sobre Damao, e lhe arraza a fortaleza 135. he chamado por Sultao Badur 147. Embarassado por Nuno da Cunha naó pode concluir nada ibid. cha-mado fegunda vez por Badur, faz a paz, e alcança o poder de construir huma for-taleza em Diu 148. e seguintes, trabalha com Sultao Badur a reduzir os Vassalos deste Principe, 155. vai ao encontro do Camorin, e o obriga a retirar-se 181. cahe fobre a Ilha de Repelin onde desba-rata o Rei, e faz destruição nas suas terras ibid, fecha a passagem de Cranga-

DAS COIZAS NOTAVEIS. 463 nor ao Çamorin, e o desbarata 182. des-troe-she as trotas, e livra o Rei de Cochin 184. conduz a Portugal a frota de transporte, acha-se nomeado para succeder a D. Garcia de Noronha 240. volta de Portugal para succeder a D. Estevaó da Gama 276. sua conducta a respecto delle 268. e seguintes. começa mal o seu Coverno 281. redus a jultos termos a Rainha de Baticala 282, sua crueldade nesta occasiao 283. justica que faz ao Rei de Ormus, e injustiça que lhe faz ao mesmo tempo 287. parte para tirar o thezouro do Pagode de Tremelé 289. vai roubar o Pagode de Tabilicare nas terras do Rei de Coulao 290. perigo que corre nesta occaziaó 291. dezaprovado pela Corte, e obrigado a dar satisfacção ao Rei de Coulao ibid. emprehende a guerra contra o Idalcao a respeito de Miale, e torna sobre os seus passos 294, tenta fazer assacinar Cemaçadin para ter o thesouro de Azedecaó 295. faz-se odiozo no seu Governo, e parte para Portugal, onde he bem recebido de ElRei 296. e seguin-

Souza, (Sebastiao de) vizita os portos da Ilha de Madagascar, passa ás Ilhas de Banda, e dá foccorro á fortaleza de Pacen t. 2. 364.

tes.

Souza, (Simao de ) dá soccorro a Marti-

nho Affonso de Melo Juzarte nas Ilhas de

Banda t. 2. 387.

Souza, (Thomé de) enviado ao Brazil por ElRei D. Joao Terceiro em General, para fundar a Cidade da Bahia de todos os Santos t. 3. 463.

Sottomator, (Alvaro Peres de) enviado a Chaul por Francisco Barreto, impede que o General de Nizamalue continue na em-

preza da Cidadela r. 4.65.

Sottomaior, (Fernaó Yanes) Governador de Cananor, fortifica o posto por onde o Çamorin pertendia entrar nas ter-

ras de Cochin t. 3, 181.

Suaquem, submetida por Heitor da Sylveira t. 3. 88. Cheque de Suaquem dá avizo a Sués da chegada de D. Esteva da Gama, e he punido 247. Suaquem arruinada por João Peixoto t. 4. 90.

Sudamicin, (Raja) attaca a Chalupa de Manoel Pacheco, seu valor e sua morte

t. 2. 287.

Suez, Cidade na extremidade do mar Roxo da parte do Norte t. 2. 190. tida por Afiongaber donde partiaó as frotas de Salamao ibid. tentada inutilmente por Estevaó da Gama t. 3. 247. Frotas armadas em Suez pelo Grao Senhor 60. 239. 401. t. 4. 28.

Sumatra, (Ilha de) sua descripção t. 2. 24. crida a Taprobana dos antigos 25. descobers

berta por Diogo Lopes de Sequeira ibid. Surrate, destruida por Antonio de Saldinha t. 3. 115. galeras de Alechelubi refugiadas em Surrate t. 4. 38. Surrate occupada por Cedemecao 104. e depois por Agalucao 144.

Ngatucao 144.

Sylva, (Ayres da) comanda hum navio no canal do rio, ao passo de Benastarin, para defender a passagem de Pulatecaó t. 2. 59. comanda no mesmo lugar contra Rostomecaó. Bela acçaó que ali faz 173.

Sylva, (Lourenço da) mandado por Affonso de Albuquerque para levar huma peca de arrelbarra sobre huma eminencia

peça de artelharia sobre huma eminencia t. I. 327.

Sylva, (Antonio da) da soccorro a Calicut t. 2. 414. a Germano de Macedo,

e he morto t. 3. 66.

Sylva, (Francisco da) Governador de Cochin, seu caracter t. 3. 394. mete Jorge Cabral em hum máo negocio ibid. rouba o Pagode de Palurt sem effeiro ibid. regeita soberbamente todas as propozições do Principe de Bardelle, 396. combate com furor e he morto 397.

Sylva, (Gomes da ) deixado para continuar a guerra nos estados do Principe de Bardelle; onde se porta com prudencia,

e fortuna t. 4. 42.

Sylva, (Martim Correa da) enviado Goyernador a Ormus por Garcia de Sá t.3.389. Gg

Sylva, (D. Pedro da Silva Gama) filho do Almirante D. Vasco da Gama, he feito Governador de Malaca t. 3. 438. recebe avizo de Laczamana dos dizignios de Aladin 439. he attacado por Aladin ibid. deve muito aos confelhos de hum Soldado da sua guarnição, que fizerao levantar o cerso aos inimigos 440. 441. he rendido do seu Governo por seu Irmão D. Alvaro de Ataide, suas differenças com este irmão 454. differença do catacter delles 455. abondona o seu Governo antes que elle acabasse 456.

Sylveira, (Jorge) abandona Albuquerque e vai a Cochin fem ordem t. 2. 58. recuza tornar, fendo rogado por Albuquer-

que 66.

STEVEIRA, (D. Joaó da) enviado ás Maldivas por Lopo Soares de Albergaria t. 2. 260. faz hum estabelecimento nas Maldivas 299. e seguintes. Dá cassa a Alle-Can 267. toma dous navios de Bengala, ibid. vai a Chatigan no Reino de Bengala, ali he mal recebido, e porque 268. sua má conducta a respeito de Joaó Coelho ibid. escapa de huma conjuração que os Indios de Bengala tinhao seito contra elle 269. vai á Ilha de Ceilaó onde devia construir hum forte, e delle ser feito Governador ibid.

Sylveira, (Nuno Vaz da ) mandado a

Affonso de Albuquerque por Duarie de Lemos, acha-se no negocio de Calicut, ali se assignala, e ali he morto t. 2. 12. 21.

Sylveira, (D. Alvaro da) faz guerra ao Çamorin, queima a Cidade de Mangalor t. 4. 54. cruza junto do mar Roxo, entra no Golpho Persico e conduz hum soccorro a Baharen, 85. he obrigado a combater pela imprudencia dos seus e he morto ibid.

Sylveira, (Antonio da) affignala-se na acção contra Cutial, Almirante do Camorin t. 3. 10. he enviado para crusar no Golpho de Cambaia 84. de lara-se por Sampaio seu sogro 35. felicidade da sua expedição toma as Cidades de Surrate e de Reyner 86. Destroe a costa de Damao e de Agacin, faz pagar o tributo ao Rei de Tana 87. he metido no Governo de Chaul em lugar de Francisco Percira de Berredo 89. cruza junto do estreito de Meca 123. vai tomar o Gaverno de Ormus ibid, faz entrar na obediencia o Rei de Raxete ibid. sua morte ibid.

Sylveira, (Diogo da) crusa na costa do Malabar, desbarata hum Mouro Vassalo do Rei de Narsinga que fazia corso contra os Portuguezes attaca-o no seu forte onde foi morto, desbarata taobem Pate Marcar t. 3. 85. e seguintes. Bela acção de Diogo

da Sylveira 134.

Gg ii

SYL-

Sylveira, (Gonçalo da) Jesuita enviado missionario ao Monomorapa, baptiza o Imperador, a Imperatrix sua Mai, e muitos sidalgos t. 4. 372. calumniado na prezença do Imperador cortaraó-lhe a cabeça, sua morte vingada por este Principe

373.

Sylveira, (Heitor da) alimpou o rio de Cananor dos Piratas que ali se refugiavao t. 2. 405. leva soccorro a fortaleza de Calicut 414. comanda hum corpo de tropas no attaque das linhas dos inimigos, e ali fe affignala 417. parte de Goa com 4. navios para hir cruzar junto do mar Ro-xo 423. saquea a Cidade de Dosar, su-geita as Ilhas de Malaca, e de Maçua, e conduz hum novo Embaixador do Imperador da Ethyopia com D. Rodrigo de Lima e Francisco Alvares 425. bella acção que faz para fazer justiça á memoria de D. Henrique de Menezes t. 3. 6. declara-se por Sampaio, e depois por Mascarenhas, e he prezo por Sampaio 36. peleja com felicidade contra Hali-cha 68. conlegue huma nova ventagem sobre el-le em Baçaim 70. tem ordem de crusar junto do mar Roxo 84. obriga o Cheque de Aden a fazer-se tributario 88. he morto no attaque da Ilha de Beth. 111.

## T

TABARITA, filho Natural de Boleife, elevado ao Trono por Vicente da Fonceca t. 3. 100. detronado e enviado prezioneiro para o Indostan 103. faz-se Christao, e he declarado inocente 166. morre em Malaca e faz doação dos seus Estados a El-Rei de Portugal 288.

TABILICARE, (Pagode de) roubado por Martim Affonso de Souza t. 3. 290. injustica e successo desta empreza ibid.

e 291.

TABONA, povozção das Molucas subleva-se contra os Portuguezes t. 3. 55. Máo tratamento feito aos feus principaes chefes ihid.

TAICOSAMA, Imperador do Japao persiguição que excita contra os Christaos t. 3.

452.

TALAJA, Cidade da Costa de Cambaia, dessolada por Diogo da Silveira t. 3. 124.

Tamao, Ilha do porto da China t. 2.

279.

TAMAO, o Rei de Tamao faz-se tributario t.

3. 71.

TANADAR, perfidia do Tanadar ou Rendeiro das Alfandegas do Indostan na terra firme das vizinhanças de Goa t. 2. 306. PuPunições desta perfidia 307.

TANGR, (Rei de) picado contra o Çamorin e porque t. 1. 225. sua vingança

ibid. e seguintes.

Taron, (Rei de) converte-se á Religiao Christá t. 3. 407. pede soccorro ao Governador D. Garcia de Sá contra os movimentos dos seus Vassalos, na occaziao da sua mudança de Religiao ibid. vai a Goa para acabar de se instruir e ver as Ceremonias praticadas no Christianismo 408. dissi culdades movidas a seu respeito sobre os signaes de Gentilidade que ainda confervava 409. he recebido em Goa com muita pompa 410. torna para os seus Estados ibid. toma partido pelo Camorin no negocio do Principe de Bardelle 411. justificado contra os que duvidao da sinceridade da sua converção ibid, he cauza de que Jorge Cabral perdece a occaziao de destruir os Principes alliados, juntos na Ilha de Bardelle ibid.

TARAPOUR, queimado por Antonio de Sal-

danha t. 3. 115.

TATA, Cidade do Reino de Cinde ou Dulcinde, saqueada por Barreto Rolin t. 4.

TAVARAS, (Manoel de Souza) parte de Ormus enganado pelo Rei Toruneha, ali torna avisado da Conjuração pelo Governador de Macate t. 2. 347.

TA-

Tavares, Melchior de Souza ) enviado ao Cheque de Baçora contra o Cheque de Gizaira t. 2. 75.

Gizaira t. 3. 75.

Tavora, (Francisco de) assignala-se no attaque da frota do Emir Hocem defron-

te de Diu t. 1. 368.

TAVORA, (Garcia Rodrigues) seu comba-

te contra Cide Meriam t. 4. 111.

TAVORA, (Gonçalo Váz de ) vai contra os Reis alliados do Principe de Bardel-

le t. 3. 402.

Tavora, (Lourenço Peres de) conduz ás Indias huma esquadra de seis navios, t. 3. 343. assignala-se ao lado do Vice-Rei no attaque das trincheiras inimigas no cerco de Diu 350.

TAVORA, (Luiz Alvares de) conduz hum foccorro a Surrate em favor de Cedeme-

cao t. 4. 406.

Tavora, (Ruy Lourenço de) Governador de Baçaim, ve-se ali como sitiado depois do primeiro cerco de Diu t. 3. 235. he soccorrido por D. Jorge de Lima Governador de Chaul 236. reduz Bramaluc que queria entrar nas terras de Baçaim 245. nomeado Vice-Rei morre no caminho t.

4. 232. Teixeira, (Bras) enviado ao Rei de

Onor t. 2. 40.

TELEGRA, (Jeronimo) acompanha Albuquerque na empreza de Goa t. 2. 47. Albu-bu-

buquerque tira a este suriozo homem o mando do seu navio, e lho dá pouco depois 57. continua a perturbar, e a sublevar os espiritos contra o General 58. Albuquerque livra-se delle concedendo-lhe a permissa de hir a Cochin ibid. revocado por este General, recuza obedecer-lhe 66. saz quanto pode para embarassar a empreza de Goa 85. procura reduzir Vasconcellos, e o calumnia na prezença de Albuquerque, subleva as tropas, e torna para Portugal ibid.

Teixeira, (Antonio) fua comissão para

o Grao Senhor t. 4. 164.

Temedo, (Jorge) Religiozo de S. Domingos nomeado primeiro Bispo de Malaca t. 4. 88. vai a Goa para hum Synodo 175. acha-se de contrario parecer ao do Vice-Rei, e assigna a protestação que she he declarada ibid. e seguintes.

Tenreiro, (Antonio) despachado por Christovao de Mendonça faz huma viagem espantoza de Ormus para Portugal por ter-

ra t. 3. 63.

Ternate, Reino das Molucas, t. 2. 377.
Forte construido em Ternate pelos Portuguezes 388. abandonado pelos seus proprios habitantes t. 3. 56. abandonada de novo pelos mesmos 98. abandonada pela ter eira vez 104. queimada e destruida pelos seus proprios Cidadaos em odio dos Fortuguezes 106.

TERNATE, Rainha de Ternate, viuva de Boleife, favorece os Portuguezes para obedecer ás ordens do Rei moribundo t. 2. 387. he despojada da regencia por Antonio de Brito 389, privada de seus filhos 300. obrigada a falvar-fe nas montanhas ibid. nao pode alcançar que lhe entreguem seus filhos, foge de novo com todos os de Ternate, torna com elles na chegada de Gonçalo Pereira t. 3. 93. forma huma conjuração contra todos os Portuguezes excitada pelos Portuguezes inimigos do Governador Pereira 95. e seguintes. Maltratada por Fonceca, sahe de Ternate; arma-se, e o obriga a pôr em liberdade o Rei seu filho 98. foge de novo para Tidor com Ayalo substituido a seu irmao envenenado 99.

TERRADAS, especie de bateis pequenos t.

2. 348.

THAMAS, (Cha-Thamas Rei da Persia) succede a seu Pai Ismael t. 3. 263. pede foccorro ao Governador de Ormus em virtude do tratado de alliança, contra hum vassalo rebelde ibid, envia Embaixadores ao Governador General, entra na conjuração dos Principes Indios ligados contra os Portuguezes t. 4. 157.

Тноме', (S. Thomé Apostolo) préga o Evangelho nas Indias t. 2. 277. tradição que os Portuguezes ali achao deste grande

Apol-

Apostolo ibid. Diligencias que fizerao pelo seu sagrado corpo ibid. e seguintes. Igre-ja sundadada em sua honra na Cidade de Goa por D. Constantino de Bragança 281.

Tiçuarin, nome da Ilha em que está situada a Cidade de Goa t. 2. 46.

Tidor, Ilha, Reino e Cidade das Molucas, saqueada por D. Garcia Henriques t. 3. 42. por D. Jorge de Menezes 51. pelos Castelhanos que ali tinhao sido rece-bidos 102. por Antonio Galvao 160. Timoja, Almirante do Rei de Onor, pro-

cura surprender a frota de Vasco da Gama t. 1. 236. procura fazer alliança com os Reis Portuguezes ibid. contratempo que entao houve ibid. e seguintes. faz seu tratado com D. Francisco de Almeida 239. une-se a Albuquerque t. 2. 39. vai ajuntar-se com elle para a empreza de Goa, seu discurso a este respeito 42. serviços que elle sez 45. e seguintes. suas pertençoés depois da tomada da Cidade e suas inquietações 57. suspeita de Albuquerque e habilidade deste General para o segurar 61. despozou a filha da Rainha de Gozompa 86. abandonou a sua espoza, para se achar na tomada de Goa e chega mui-to tarde 91. combate contra hum Official do Idalcao 124. sua morte 125.

TIRACOL, queimado e saqueado por Jorge To-Cabral t. 3. 402.

Tocan, (Melic) filho de Melic Jaz defende a C'hare de Diu r. 3, 112, e leguintes, fortifica-u em Breaim, all he obrigado por Nuno da Cunha 125, trata com o Vice-Rei para lhe emregar a Cidade de Diu, e naó o pode conteguir 128, e leguintes, cortaó-lhe a cabeça por ordem do Sultaó Badur 130.

Tocar, (Melic) Tanadar de Dabul sua perfidia a respeito de alguns Officiaes Portuguezes t. 4. 233. vingada por Paulo de

Lima Pereira 234.

Tolar, (Rei de) faz infulto ao Vice-Rei recuzando pagar o tributo t. 4. 149. arma-fe com o Rei de Cambolin para defender a Cidade de Bracalor 150. expulfa D. Pedro da Sylva Menezes ibid. ali dá hum novo affalto aos Portuguezes 152. he expulfo de Bracalor pelo Vice-Rei que ali conftruio huma fortaleza ibid.

Tones, especie de bateis das Indias t. 1.

202.

Tormenta, Cabo Tormentozo ou de Boa Esperança porquem descuberto, porque foi assim chamado t. 1. 59.

Toro, (Henrique de ) insultado por Caldeira que elle tinha offendido 1. 2 249.

Toro, Cidade da Costa de Affrica sobre o mar Roxo t. 3. 246. Cavaleiros armados em Toro por D. Estavas da Gama 247. Torombac, posto na Ilha de Gerun onde esta-

estavao os possos, acçao que ali se faz to

I. 327.

TORUNCHA, Rei de Ormus, posto no Trono por Reis Nordin t. 1. 212. he obrigado a Assonsi de Albuquerque pelo ter livrado do persido Hamed 216. mostra-se satisseito deste General 219. manda visitalo na sua partida 220. perde Baharen e Catise 329. recorre ao General Portuguez, e recobra a perda por meio delle 330. e

feguintes.

Toruncha, Rei de Ormus irritado contra os Portuguezes que tinhaó metido nas suas Alfandegas, toma a rezolução de exterminar todos os desta nação t. 3. 347. executou-o ibid. meio que imagina para animar os seus 349. queima a Cidade de Ormus, e retira-se a Ilha de Queixome 350. arrepende-se ibid. e he soccorrido mesmo pelos Portuguezes 351. he asogado por Reis Seraph 352.

do por Reis Seraph 352.

Torres, (Cosme de) Jesuita, acompanha S.

Francisco Xavier ao Japao t. 3. 449.

Torres, (Fernando de) succede a Car-

Torres, (Fernando de) succede a Carquicio t. 3. 47. perturba a paz dos Castilhanos com os Portuguezes ibid. faz huma paz vergonhoza 102.

paz vergonhoza 102.
Tovar, (Sancho de) acompanha Cabral ás Indias t. 1. 135. perde o seu navio 149. descobre a costa de Sosala, saz aliança com o Cheque, e torna a Lisboa 150.

TRANS-

TRANSFUGAS, Portuguezes, como forao pu-

nidos por Albuquerque t. 2. 177.

Transfuga, enganozo avizo de hum transfuga espia de Rumecaó, he cauza da morte de varias pessoas valerozas sepultadas debaixo do baluarte de S. Joaó t. 3.

Travassos, (Manoel) comanda os navios que levaraó a Ethyopia o Padre Oviedo e feus companheiros t. 4. 91. affignala-fe

no cerco de Cananor 120.

TREMELE, (Pagode de) ordens enviadas a Martinho Affonso de Souza para o roubar t. 3. 389. Souza se poem a caminho para executar estas ordens e he obrigado pelos ventos contrarios a desviar-se ibid.

Tribuli, Pandar, cunhado do Rei de Cota comanda o feu exercito, desbarata os inimigos t. 4. 8. torna a Cota para ali mandar fazer as honras funebres ao Rei, e reconhecer em lugar deste seu proprio filho, o Principe Dramabella 9. perseguido por hum esseito de extrema avareza do Vice-Rei e dos Governadores particulares da Ilha 11. e seguintes. he metido em prizaó por Diogo de Melo 16. faz-se Christaó com a esperança de liberdade ibid. he livre pelo artificio da Rainha sua espoza 17. faz huma guerra viva aos Christaós e aos Portuguezes ibid. reconcilia-se com Madune 18, he obrigado pela perseguição dos

dos Portuguezes a refugiar-se em caza do Rei de Jasanapatao que o saz morrer, e

apodera-se dos seus thezouros 99.

TRIMUNPARA, Rei de Cochin, faz aliança com es Portuguezes t. 1. 148. ratificou-a com Vasco da Gama 162. 163. reziste aos rogos, as ameaças do Çamorin e as solicitações dos feus, 173. 18. he abandonado por Vicente Soldre 175. perde seu sobrinho e dous filhos dos sobrinhos 180. he expulso dos seus Estados 181. soccorrido e restabelecido pelos Albuquerques 183. e seguintes. consente-lhes sundarem huma Cidadella em Cochin 185. he abandonado 192. sustenta huma nova guerra contra o Çamorin, he desendido por Duarte Pacheco 197. e seguintes. sua retirada e prova da Constante affeiçao que elle dá aos Portuguezes nesta occaziao 242.

Tristao, (Nuno) descobre até ao cabo

branco t. 1. 16.

Tsercaó, enviado por Sultaó Badur contra os Mogoles desbaratou-os, e depois he destruido e morto t. 3. 139. e seguintes.

TSERCAÓ, Principe Mogol, retira-se para o Rei de Bengala, e ali he bem recebido, faz guerra a este Principe, e lhe saz perder a Coroa e a vida, r. 3. 186. arma-se contra Omaun-Patcha Rei dos Mogoles, e o destroe, poem em sugida Zamao provido do Reino de Bengala por Omaun-Patcha, 187. reina com prosperidade, sua morte ibid.

## V.

Valaco, (o Cachil) amigo de Jorge de Menezes procurado por crimes supostos, precipita-se por huma janela t. 3. 53.

VAIDUA, (Cachil) tio do Rei de Ternate, máo tratamento que lhe saz D. Jorge de Menezes t. 3. 54. desterra-se elle mesmo e subleva todas as Ilhas contra os Portuguezes 55.

VAIPIN, (Ilha de ) serve de resugio ao

Rei de Cochin t. 3. 181.

Valadares, (Antonio de) obriga algumas Galeras Turcas a encalharem t. 4.

Vasco, (Indio Malabar) fatiga os Portuguezes e faz o officio de partidista, Francisco Barreto he enviado contra elle t. 4. 40.

VASCONCELLOS, (Diogo Mendes de) chegado de Portugal com huma frota t. 2. 81. he destinado por ElRei para hir a Malaca, ibid. he calumniado para com Albuquerque, posto em conselho, e livre 85. e 86. assignala-se na tomada de Goa e tem toda a honra desta jornada 90. suas differenças com Albuquerque 94. salva-se he demorado e condenado a ser reconduzido para Pottugal, e a prizao até partit; ibid. e seguintes. tirado da prizao para ser seito Governador de Malaca interinamente 129. he enganado por Rostomecao, e sustanta o cerco de Goa contra elle 132. e seguintes. he tirado e remetido para Portugal por Albuquerque 146. he tornado a enviar por ElRei as Indias para ser Governador de Cochin 221.

Vasconcellos, ( Duarte Mendes de ) máo conselho que dá a Jorge de Albuquerque

t. 2. 290.

Vasconcellos, (D. Fernando de) filho de D. Luis Fernandes, enviado a Dabul para crusar, queima 2. navios do Idalcao t. 4. 181. he morto em hum attaque do

campo do Idalcao ibid.

Vasconcellos, (D. Luis Fernandes de) conduzindo 40. Jesuitas ao Brazil he attacado por corsarios Calvinistas, e he desbaratado t. 4. 182. sabe a morte de seu filho nas Ilhas Terceiras ibid. he attacado de novo pelos corsarios e morto depois de huma valeroza resistencia ibid.

VASCONCELLOS, (Luis Mendes de ) prezo por Martinho Affonso de Souza t. 3.

268.

Vaux, (o Senhor de) Francez vai fazer hum estabelecimento na provincia de Maranhao t. 3. 467.

VAz, (Diogo) enviado ao Sultao Zeinal,

per-

perde-lhe o respeito, e he afficinado pelos Correzoes deste Princepe t. 2. 310.

VAZ, (Tristao) descobre a Ilha de Porto Santo t. 1.11. e depois a da Madeira ibid. obtem ali huma capitania 12.

Vaz, (Miguel) Padre, Vigario Geral de Goa, seu zelo e sua morte t. 3. 406. Vaz, (Miguel) vai reconhecer a frota de

VAZ, (Miguel) vai reconhecer a frota de Solimao Bachá, o que faz com muito valor, e vai dar conta t. 3. 209.

VAZ, (Pedro) defende hum fortim perto de Chaul, contra Aga-Mahmud e ali he

morto t. 2. 344.

VAZ, (Simaó) Padre, trabalha na converfaó das Ilhas de More t. 3. 107. ali he affacinado 108.

Vaz, (Tristaó) bella acçaó que saz em

Ormus t. 2. 348.

VEDAM, (Livro da Religiao dos Brachma-

nes ) sua antiguidade t. 1. 111.

VEIGA, (Izibel da) elogio da sua virtude e do seu valor no primeiro cerco de Diu

t. 3. 218.

Veiga, (Tristao Vaz da) chega ás Indias com novas cartas de successão t, 3. 27. conferva a Cidade de Malaca indo ás Ilhas do Sunda t. 4. 221. livrou-a segunda vez na sua retirada, e toma o Governo a rogos do povo ibid.

Velozo, (Fernando) foldado da equipagem de Vasco da Gama. Terror panico

Hh que

que teve em huma aldea de Negros t. I. E6. pelo que expoz os seus a serem destruidos ibid.

VELOSO, (Pedro) seu valor e sua morte,

t. 2. 314.

VELOSO, (Gonçalo) trabalha com felicidade no estabelecimento do Christianismo na Ilha de More t. 3. 107. Ventos, (Os) regulados em certas paragens

t. 1. 87.

VEREDORA, praça tomada por Madre-Ma-

luc t. 4. 406.

VERIDO, (Melic Verido) hum dos Tyranos que se erigirao em Soberanos no Reino de Decaó t. 3. 171.

VENEZIANOS, (João de) comanda com Antonio Rodrigues na couraça no segundo

cerco de Diu t. 3. 307.

VESPUCIO, (Americo) vizita as costas do Brazil, e dá o seu nome á America t. 4. 461.

UGENTANE, Aladin, depois da tomada de Bintam se intitula Rei de Ugentane, e ali se fortifica t. 3. 185.

VICHNOU, Deos dos Indios t. I. 109.

VICTORIA, (Navio a Victoria) o primeiro que sez a viagem em terno do Mundo t. 2. 358. coniervado em hum arcenal de Sevilha 386.

VIFIRA, (Francisco) assignala o seu valor na acção de Aden, une-se ao filho mais moço do Rel de Camphar 1-3. 2-8.

Vieira, (los l'emantes) conserva o Drizil à Coron de Perrin, sea elogio t. 4. 230.

VILLAIONES, (Ancie de) defende-se bem

no forte de Affirin t. 4. 149.

VILLEGASSON, (o Marquez de) conduz os Fran ezes Calvinistas ao Brazil, debaixo da protecção do Almirante de Coligny, t. 3. 466. converte-se, e saz perder esta

empreza ibid.

VINAGRE, (Fernando) o Padre, enviado ás Ilhas de More por Antonio Galvaó, faz funçaó de General de armada e de Apoftolo, fatisfaz honrozamente ambas t. 3. 169.

VISAPOUR, praça do Indostan t. 3. 173.

UTEMUTIS, (Raja) Chefe dos Javas em Ma-Jaca, feu credito t. 2. 28. he contrario aos Portuguezes 29. une-se a Albuquerque 111. he feito Xabandar de Malaca 113. sua traição 119. seu suplicio 121.

UTEMUTIS, (o filho do Raja) encarregado de apunhalar Diogo Lopes de Sequeira, nao ouza executar o feu projecto t. 2. 32. he

punido com seu Pay 121.

## X.

XAEL, (Forte de) tomado pelos Portuguezes, futor dos habitantes, e indignidade dos que o fitiárao r. 3. 380.

Hh ii XA-

XAEL, (Cidade da Costa da Arabia) he saqueada por D. Luis de Menezes t. 2. 424.

XAVIER, (S. Francisco) da companhia de Jezus, passa as Indias com Martinho Astonso de Souza t. 3. 271. seu elogio e seus trabalhos Apostolicos 275. salva a Cidade de Malaca e predice a victoria dos Fortuguezes contra os Achenezes 336. e seguintes. assiste á morte do Vice-Rei D. Joao de Castro 383, seus progressos na pre-gação do Evangelho 423, passa á Corte do Rei de Candé, e conduz a Goa hum Embaixador deste Princepe 412. e reconduz o mesmo Embaixador a Ceilaó acompanhado de Antonio Moniz Barreto 413. panhado de Antonio Moniz Barreto 413. passa a Malaca e de lá ao Japao 450. vê por aparição o perigo da Cidade de Malaca situada 442. seus progressos e seus trabalhos no Japao de que he o primeiro Apostolo 149. e seguintes. emprehende converter a China, e conduzir hum Embaixador 454. alcança licença do Vice-Rei, e faz nomear Diogo Pereira para ef-ta Embaixada ibid. fuas differenças com D. Alvaro de Attaide 455. excomunga-o e predice os castigos com que Deos o havia punir 458. morre na Ilha de Sancian, ibid, seu corpo transportado a Malaca, e depois a Goa ibid, acçoés singulares da sua conducta a respeito de D. Alvaro de Ataide 459. XI-

XIRALOBO, (Luiz de) Governador de Challe trabalha na conversaó do Rei de Tanor t. 3. 407.

Z.

ZAFADIN, Governador de Calajata defendefe com felicidade de Jorge de Albuquerque que queria fazelo prezioneiro t. 2.

291.

ZAFAR, (Corfario Turco) desbarata Luiz de Figueira pela fraqueza dos Capitaens da fua esquadra t. 4. 23. recebe ordem de Solimaó para hir tomar o Governo das maos de Alechelubi, 82. dá cassa aos Portuguezes e toma alguns 83.

ZAFARADIN, destruido por Affonso de Al-

buquerque t. 1. 359.

ZAIRE, rio de Affrica t. 1. 59.

Zambeze, Nome de hum rio, r. 1. 275.
Zaman, (Mir Mahamed) aspira a fazer-se Rei de Cambaia depois da morte de Badur t. 3. 198. offerece-se á Rainha Mái deste Principe para a vingar, e disso he dissuadido 199. recorre aos Portuguezes, e perde o tempo, nao seguindo o conselho do General, ibid. faz-se odiozo aos sidalgos Guzarates, e retira-se para o Rei dos Mogoles que lhe dá o Reino de Bengala, donde he expulso por Tsercao 187.

ZAMBEZA, rio do Reino de Monomotapa r.

4. 228.

ZANGUEBAR, Costa de Affrica t. 1. 272.

Zanziear, (Ilha sobre a Costa de Zanguebar) seu Rei seito tributario de Portu-

gal t. 1. 272.

ZARCO, (Joao Gonçalves) descobre a Ilha de Porto Santo e a Ilha da Madeira, obtem huma capitanía nesta ultima t. 1.

II. e seguintes.

Zeibit, (Cidade da Arabia) tomada por Reis Solimao t. 2. 240. Cheque de Zeibit tem a cabeça corrada t. 3. 204. Cheque de Zeibit, envia hum foccorro de Janizaros a Grada-Hamed 259.

Zeisadim Segunio, (Rei de Ormus) fazfe tributario de Portugal t. 1. 310. e feguintes, fubleva-fe contra Albuquerque 326.

fua morte t. 2. 221.

Zeila, he queimada por Antonio de Miranda

t. 3. 64.

ZEIMOTO, (Francisco) hum dos tres primeiros Portuguezes que chegarao ao Japao

t. 3. 446.

Zeinal, (o Sultao) Rei de Pacem, combate com Affonso de Albuquerque, e se entrega depois a elle sem violencia t. 2. 309. passa duas vezes do campo de Albuquerque para o de Mahmud, e porque ibid. saz-se genro de Mahmud, e torna a entrar nos seus Estados ibid. procura os Portuguezes ibid. propozições que elle saz a sorge de Albuquerque ibid. he attacado, defen-

fende-se com valor e morre pelejando 311.

Zonas, Erro popular sobre os que as crem

inhabitadas t. 1. 9.

Zubo, (Ilha do estreito de Sunda) o Rei da Ilha de Zubo t. 2. 382, recebe Magalhaes, faz-se Christao, desbarata o inimigo com o soccorro de Magalhaes ibid. acomoda-se com os seus inimigos, renuncia o Baptismo, e saz huma insigne traição aos seus hospedes 383.

Fim do Index de toda a obra.





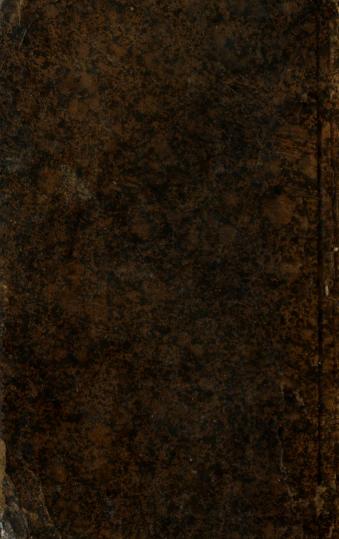